

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Esta é uma cópia digital de um livro que foi preservado por gerações em prateleiras de bibliotecas até ser cuidadosamente digitalizado pelo Google, como parte de um projeto que visa disponibilizar livros do mundo todo na Internet.

O livro sobreviveu tempo suficiente para que os direitos autorais expirassem e ele se tornasse então parte do domínio público. Um livro de domínio público é aquele que nunca esteve sujeito a direitos autorais ou cujos direitos autorais expiraram. A condição de domínio público de um livro pode variar de país para país. Os livros de domínio público são as nossas portas de acesso ao passado e representam uma grande riqueza histórica, cultural e de conhecimentos, normalmente difíceis de serem descobertos.

As marcas, observações e outras notas nas margens do volume original aparecerão neste arquivo um reflexo da longa jornada pela qual o livro passou: do editor à biblioteca, e finalmente até você.

#### Diretrizes de uso

O Google se orgulha de realizar parcerias com bibliotecas para digitalizar materiais de domínio público e torná-los amplamente acessíveis. Os livros de domínio público pertencem ao público, e nós meramente os preservamos. No entanto, esse trabalho é dispendioso; sendo assim, para continuar a oferecer este recurso, formulamos algumas etapas visando evitar o abuso por partes comerciais, incluindo o estabelecimento de restrições técnicas nas consultas automatizadas.

#### Pedimos que você:

- Faça somente uso não comercial dos arquivos.

  A Pesquisa de Livros do Google foi projetada para o uso individual, e nós solicitamos que você use estes arquivos para fins pessoais e não comerciais.
- Evite consultas automatizadas.

Não envie consultas automatizadas de qualquer espécie ao sistema do Google. Se você estiver realizando pesquisas sobre tradução automática, reconhecimento ótico de caracteres ou outras áreas para as quais o acesso a uma grande quantidade de texto for útil, entre em contato conosco. Incentivamos o uso de materiais de domínio público para esses fins e talvez possamos ajudar.

- Mantenha a atribuição.
  - A "marca dágua" que você vê em cada um dos arquivos é essencial para informar as pessoas sobre este projeto e ajudá-las a encontrar outros materiais através da Pesquisa de Livros do Google. Não a remova.
- Mantenha os padrões legais.
  - Independentemente do que você usar, tenha em mente que é responsável por garantir que o que está fazendo esteja dentro da lei. Não presuma que, só porque acreditamos que um livro é de domínio público para os usuários dos Estados Unidos, a obra será de domínio público para usuários de outros países. A condição dos direitos autorais de um livro varia de país para país, e nós não podemos oferecer orientação sobre a permissão ou não de determinado uso de um livro em específico. Lembramos que o fato de o livro aparecer na Pesquisa de Livros do Google não significa que ele pode ser usado de qualquer maneira em qualquer lugar do mundo. As conseqüências pela violação de direitos autorais podem ser graves.

#### Sobre a Pesquisa de Livros do Google

A missão do Google é organizar as informações de todo o mundo e torná-las úteis e acessíveis. A Pesquisa de Livros do Google ajuda os leitores a descobrir livros do mundo todo ao mesmo tempo em que ajuda os autores e editores a alcançar novos públicos. Você pode pesquisar o texto integral deste livro na web, em http://books.google.com/



DS 411.7 B277

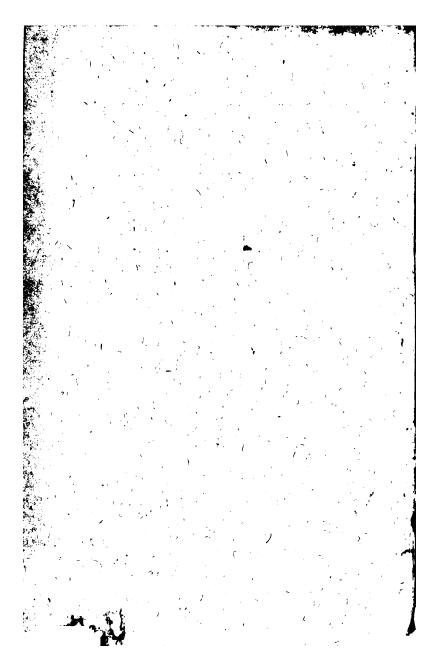

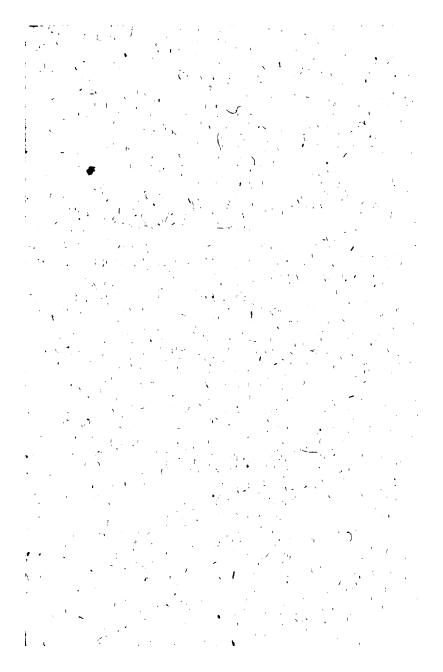

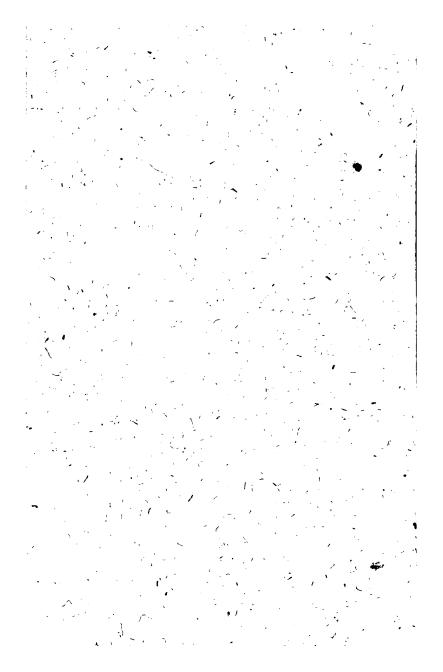

## VIDA

DE

# JOÃO DE BARROS

POR

MANOEL SEVERIM DE FARIA

E

INDICE GERAL DAS QUATRO

DECADAS DA SUA ASIA.



## LISBOA

NA REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA.
ANNO MDCCLXXVIII.

Com Licença da Real Meza Cenforia, e Privilegio Real.

\_\_\_\_\_

# V I D A

# JOÃO DE BARROS

Por MANOEL SEVERIM DE FARIA.

A Républica de Athenas (que entre os antigos foi a primeira, que enfinou a honrar com premios públicos as virtudes excellentes dos

Cidadãos) não se via levantado maior nús mero de estatuas aos Capitães, que aos Escritores, antes eram estes tanto mais galardoados, que só a Demetrio Falereo discipulo de Teofrasto dedicaram mais de 300. em seu louvor; e muito mór cuidado puzeram em escrever as vidas dos seus Filofofos, e Oradores, que as dos Principes, e Capitaes da mesma Républica. Moviam-se, parece, os Athenienses a premiar tão largamente o trabalho da Escritura, não só por elle ser espiritual, e o da Milicia conporal pela maior parte, mas por ainda nesta parte lhe levarem os Escritores muita ventagem, porque na Milicia não póde hum Capitão alcançar vitoria sem o valor dos foldados, a quem deve grande parte de sua gloria; mas os Escritores acabam não menores emprezas na composição de suas obras, sem se valerem nellas mais que de seu tra-

balho, e valor proprio. E do mesmo modo na Milicia trabalham muitos pela confervação de hum só Principe, ou Governador, que muitas vezes he hum tyranno da Républica; e na Escritura hum só trabalha pela conservação de todos, e faz com ella viver na lembrança dos homens aquelles, que pela patria entregáram liberalmente as vidas, e conservando a memoria das cousas passadas, dá regra para acertar nas futuras. Porém como este bom costume de Athenas tem cessado ha muitos annos, vemos agora isto pelo contrario, sendo muitos os que escrevem historias de Capitaes, e raros os que se occupam em nos dar noticia dos que as escrevêram, particularmente neste Reyno, onde ainda que não he pequena a falta que temos do conhecimento dos Escritores antigos, he mais pera sentir o pouco que commummente se alcança do nosso grande João de Barros, trabalhando elle toda a vida por illustrar a patria, e deixar de seus naturaes gloriosa memoria. Pelo que por não perecer de todo com o tempo a que delle ainda se conserva, e por fatisfazer em parte á obrigação em que todos os Portuguezes lhe estamos, direi o que delle pude alcançar, assi por informacoes de pessoas graves, que delle tinham noticia, como do que elle mesmo de si refere em seus livros, e de outras escrituras

que pertencem a suas cousas.

Nasceo João de Barros pelos annos de mil e quatrocentos e noventa e seis. Sobre o lugar da patria ha varias opiniões; porque como o nascimento dos bons, segundo Santo Ambrosio, seja bem commum, pertendem muitos ser delle participantes. Huns affirmam que he de Braga, confundindo (pode ser) seu nome com o do Doutor João de Barros Author da Descripção dentre Douro, e Minho, que della foi natural; outros o fazem de Vifeu, onde feu pai foi morador, e ainda tem parentes, e alguns de Villa Real, e finalmente muitos o tem por natural do Pombal, porque alli teve sua fazenda, e alli se retirou muitas vezes a huma quinta fua, e esta escolheo por vivenda na ultima velhice, que he o tempo, em que os homens tornam com natural desejo a buscar a patria para acabar, parece, o circulo da vida no ponto donde a começáram. Seu pai se chamou Lopo de Barros, pessoa nobre, e dos principaes desta familia, porque era filho de Lopo de Barros, e neto de Alvaro de Barros senhor do morgado de Moreira, junto a Braga, que dizem ser fundador do Mosteiro de Requião da Congregação de S. João Evangelista, cujo avô foi Martim Martins de Bar-

Barros, hum dos mais antigos Fidalgos, que se acham desta linhagem, os quaes tomáram o appellido do lugar de Barros entre Douro, e Minho, e naquella Comarca possuem ainda alguns morgados, e antigamente tiveram lugares com jurdicção. Deftes foi hum Nuno Fernandes de Barros, a quem ElRey D. Pedro deo a terra de Perozello, e Gonçalo Nunes de Barros, que par merce d'ElRey D. João I. foi senhor de Castro de Airo de juro , e herdade. E ainda que esta linhagem tenha estas, e outras semelhantes memorias; de que se pode gloriar, não a honrárem menos os Varões que nella se dedicáram ás letras, entre os quaes (além do nosso João de Barros bastante por seu engenho pera illustrar muitas familias) se deve perpétuo louvor a Dom Frei Braz de Barros (primo irmão do mesmo João de Barros) Religioso que soi de S. Jeronymo, e depois primeiro Bispo de Leiria, o qual sendo por sua virtude, e doutrina eleito Reformador dos Conegos Regulares de Santa Cruz de Coimbra, além de reduzir aquella casa, e Religião á sua antiga observancia, persuadio a ElRey Dom João III. que impetrasse a desmembração das rendas de Santa Cruz pera fundação da infigne Universidade de Coimbra, com que deo occasião, e princípio a sforecerem os

naturaes deste Reyno não menos nas letras, que nas armas, como o testificão tantos, e tão grandes sogeitos, que destas escolas tem sahido, com cujos escritos não sómente se tem illustrado este Reyno, mas ainda toda

Hespanha.

Entrou João de Barros no serviço d'El-Rcy D. Manoel de tão poucos annos, que elle mesmo confessa que da idade do jogo de piáo começára a fervir no paço. Costumavam naquelle tempo os Reys de Portugal mandar doutrinar os moços Fidalgos; e os da Camera, de que se serviam, em toda a boa disciplina, e tinham para isso mestres no Paço que lhes ensinavam as linguas, sciencias Mathematicas, letras humanas, dançar, jogar as armas, e outros virtuosos exercicios; e os Mestres tinham certo dia no mez, em que ElRey sabia delles quem bem exercitava estas Artes, on quem se havia remisso, e negligente nellas. È era tão grande a benignidade daquelles Principes, que se lembravam de louvas a huns, e reprehender aos outros, com o que muitos se accendiam nos desejos de aprender. Estes foram os claros estudos, em que João de Barros cultivou feu engenho, como elle refere a ElRey D. João III. E quanto elles se podem menos comparar na antiguidade, e fama das letras com as cé-

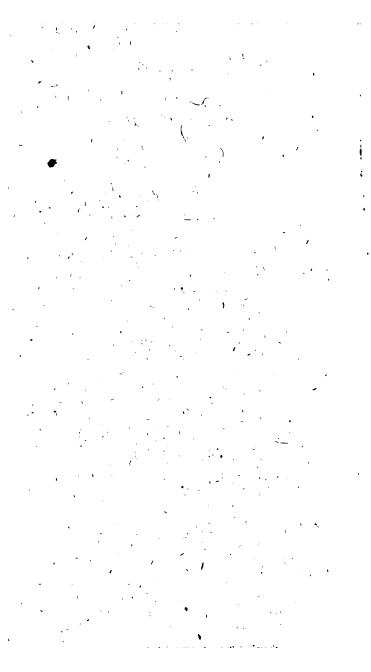

lebres Universidades de Europa, tanto são de maior honra pera João de Barros, pois elle sómente foi bastante para honrar aquellas escolas, que o houveram de honrar a elle. Aqui aprendeo a lingua Latina, e Grega, e as sciencias Mathematicas, e letras humanas com grande perfeição. Entre os Poetas se deo mais á lição de Virgilio, e Lucano, e nos Historiadores á de Salustio, e Livio, dos quaes imitou bem o juizo, e estilo levantado, que vemos em suas obras, como elle o dá a entender no Prologo do seu Clarimundo. Com estas, e outras boas partes se aventajou tanto a seus condiscipulos, que por ellas o deo ElRey D. Manoel ao Principe D. João por seu moço da guarda-roupa, quando lhe assentou casa; e indo cada vez crescendo mais em João de Barros a noticia das letras, levado do amor da patria, determinou de occupar todo seu engenho em serviço della, escrevendo huma universal historia de Portugal. Porém como a grandeza desta obra era tamanha, que parecia temeridade commettella sem primeiro experimentar suas forças, compoz hum livro de historia fabulosa, a que deo titulo do Emperador Clarimundo, pera provar o estilo, como fazem os bons soldados, que antes da batalha se exercitam em pelejas, e escaramu-

f. h. Intus.

### DE JOÃO DE BARROS

-ças fingidas, para depois se acharem adestrados nas verdadeiras.

Era então João de Barros de pouco mais de vinte annos de idade, e como andava em serviço do Principe, que lhe occupava a mór parte do tempo, só nos espaços, que lhe restavam, publicamente, e como elle diz, na mesma guarda-roupa do Paço, sem outro repouso, nem mais recolhimento, onde o juizo quieto pudesse escolher as cousas que a fantasia lhe representava, em oito mezes compoz esta historia, que pera tal idade, e occupação se pode ter por grande cousa. Ainda que o Principe D. João (a quem elle communicou seu intento) o favoreceo tanto, que elle mesmo lhe hia revendo, e emendando os quadernos que compunha; este favor lhe fez publicar logo o livro: e estando ElRey D. Manoel na Cidade de Evora, no anno de mil e quinhentos e vinte, lho apresentou, dizendo-lhe que a intenção com que o fizera fora pera se empregar na historia de Portugal, e principalmente na conquista do Oriente, por ser cousa mais sua; ElRey lhe mandou ler alguns capitulos, e satisfazendo-se do estilo, lhe disse, que havia dias desejava mandar por em memoria as cousas da India, mas que nunca achára pessoa de quem as fiasse: que se se elle atrevesse a

sahir com esta empreza, não seria seu trabalho ante elle perdido. Com esta consiança, que ElRey delle mostrou, começou logo João de Barros a aperceber-se pera esta obra; e estando, como elle diz, pera abrir os alicerses de tão grandioso ediscio, succedeo a morte d'ElRey D. Manoel dahi a pouco mais de hum anno, que soi no de mil e quinhentos e vinte e hum em treze de Dezembro, com que sicou suspensa a empreza; porque entrando o Principe nas occupações da administração do Reyno sobresteve por alguns annos, com que cessou de todo a pratica da historia Oriental.

Despachou ElRey D. João III. neste princípio de seu governo alguns criados, que o tinham servido sendo Principe, entre elles soi dos primeiros João de Barros, que havia pouco que casára em Leiria, e declhe a capitansa da Mina, a qual naquelle tempo ainda que rendia mais aos Reys, não era de tanto proveito aos Capitães,

como depois foi.

Partio João de Barros pera a Mina no anno de mil e quinhentos e vinte e dous, e desta sua viagem faz elle menção na Decada III. Liv. III. Cap. I. quando conta, como indo hum dia navegando com prospero tempo, começou a estremecer subtramente o navio, e acudindo todos a saber a

causa, viram fóra da agua hum grande bico de peixe, o qual prezo em hum anzol que o Piloto levava por poppa pera as albecoras, barafustando pera se soltar, fazia aquelle tremor na embarcação, o que vendo os marinheiros, com figas, e arpões trabalharam tanto até que o matáram, e aláram assima. Duvidam alguns se este peixe he o Remora, de que Plinio faz menção no Liv. XXXII. Cap. I. e no Liv. IX. Cap. XXV. e parece que não póde ser, porque o Remora celebrado de Plinio he muito pequeno, e por tanto admira mais poder deter huma embarcação á véla; mas estoutro he tão grande, que diz João de Barros, que vinte homens o não podiam arribar ao convés; e outro semelhante que encontrou a náo de D. João de Lima, de que o mesmo João de Barros neste lugar, saz menção, era ainda maior, pelo que claramente se vê ser outra especie de peixe muito differente, á qual os nossos mariantes do Oceano chamam Agulba.

Vindo da Mina lhe deo ElRey em Maio de 1525. o officio de Thefoureiro da Cafa da India, Mina, e Ceuta, o qual ferrio até Dezembro de 1528. e depois de dar coma, continuou em Lisboa, até que os rebates do mai da peste (que no anno de 1530. começáram naquella Cidade) obri-

gáram a cada hum buscar os ares puros dos campos, e povoar as quintas. Com es-ta occasião se foi João de Barros pera huma que tinha junto a Pombal chamada a da Ribeira de Alitem. Alli lhe mandou pedir Duarte de Rezende, parente seu, alguma obra sua, pelo bem que lhe parecêra o seu Clarimundo quando o víra em Ternate, donde havia pouco que tinha vindo de feitor. João de Barros por o comprazer acabou de compôr hum Dialogo moral, que antes tinha começado, ao qual destes dous nomes Gregos Rhopica, e Pneumaticos, fez per appolição hum compolto de Rhopica Pneuma, a que em nossa lingua podemos chamar Mercadoria espiritual. Neste colloquio, que quasi todo he metaforico, introduz por pessoas o Entendimento, e a Vontade, que são as principaes partes da alma, as quaes deixando a razão fua fuperior, se ajuntáram com o tempo, e se sizeram mercadoras de espirituaes mercadorias, que são os vicios, que estas duas potencias acceitam, e compram quando desobedecem á razão, e por este modo mostra as vias por onde muitos officios, e cargos da Républica são administrados viciosamente, e as cautelas, e meios que pera isto tem achado o tempo, na figura do qual representa o appetite desenfreado, e solto de

de toda a lei, pondo os argumentos que o incitam a buscar os bens deleitaveis, e nos outros interlocutores lhe dá as devidas respostas, e mostra os erros do tempo. Esta obra imprimio depois em Lisboa em Maio de 1522. dedicada ao mesmo Duarte de Rezende, o qual por pagar a seu parente João de Barros este obsequio, lhe dirigio tambem depois hum tratado que compoz da navegação que Fernão de Magalhães, q seus companheiros fizeram ás Illias de Maluco, como quem tivera na mão todos os papeis, e roteiros daquella jornada, por então estar servindo de feitor da nossa fortaleza de Ternate. Mas tornando á Rhopica Pneuma, ella foi naquelle tempo tida em tanta estima, que o eruditissimo Ludovico Vives se moveo por este respeito a dedicar a João de Barros outro tratado que fez da Oração mental no anno de 1535. intitulado: Exercitationum animi in Deum, como se vê destas palavras da Dedicatoria, que anda com esta obra no segundo tomo das daquelle Author: Christophorus Mirandius meus declaravit nobilitatem tui generis, tum ingenium, eruditionem, & probitatem, quæ ego ex opusculo quodam tuo, vestrati lingua conscripto facile perspexi: non potui non complecti, & suspicere dotes animi, exercitas inter negotia tam varia, & magna, &c. Este Dialogo da Rhopica Pneuma correo até o anno de 1581. no qual sahio o Catalogo dos livros prohibidos neste Reyno de D. Jorge de Almeida Arcebispo de Lisboa, e Inquisidor mór, em que se vedou; não por conter condemnada doutrina, mas porque não tomassem delle alguns occassão pera usarem em seus officios das invenções viciosas que tinha achado o tempo, porque está tão enferma nos costumes a Natureza humana, que as mais das vezes convertem os homens em peçonha os mesmos que lhe dam pera seu remedio.

Passada aquella contagião, e outros trabalhos que naquelle tempo succedêram a este Royno, de grandes inundações de agua, e tremores da terra, veio-se João de Barros a Lisboa, onde ElRey o proveo do cargo de Feitor da Caía da India, e Mina de propriedade; e segundo parece foi este provimento no anno de 1532, porque no de 1534. diz elle, que por razão do officio mandára certas embaixadas a alguns Principes de Guiné como se vê na primeira De-cada Liv. III. Cap. XII. Estes cargos (que agora estam repartidos per o Provedor da Casa da India, e outros officiaes) eram naquelle tempo de grande cuidado, e importancia, assi pelo muito que então rendia o commercio de Asia, e Africa, como por tudo pender da industria do mesmo Feitor que o administrava. E sendo estes officios occasião de grande accrescentamento de sazenda aos que os tratáram, para João de Barrios foram de muito pouco, porque ainda que lhe não faltava industria (como quem sabia tanto dos costumes do tempo) sempre a limitou dentro das basilicas da consciencia.

Mas posto que esta grande occupação lhe fazia, como elle diz, acurvar a vida com seu pezo, levando-lhe todos os dias com o despacho das Armadas, e commercios, e outros negocios baltantes pera affogar, e cativar todo liberal engenho; todavia não deixou nunca a lição dos livros, porque como este exercicio era nelle natural, foi sempre mais prompto em dar este fruto como proprio, que não o dos negocios como encommendado. E nem por islo se ha de entender, que faltou no cuidado que devia a seus cargos, antes foi nelles tão pontual, que todas as mercês que dos Reys deste Reyno recebeo (depois de os acceitar) lhe foram feitas por respeito da fatisfação com que os fervio; por onde parece que não estudava menos em huma occupação que na outra, tendo tambem esta administração pública por parte da boa Filosofia, como o entendêram grandes Varões,

rões, e de si o dizia Plinio II. quando se queixava a seu amigo Clemente, de outra occupação semelhante : Distringor officio, ut maximo (diz elle) sic molestissimo, sedeo pro tribunali, subnoto libellos, conficio tabulas, scribo plurimas, sed illiteratissimas literas; soleo nonnunquam (nam id ipsum quando contingit) de bis occupationibus apud Euphratem queri: ille me consolatur: affirmat etiam esse banc Philosophiæ, & quidem pulcherrimam partem, agere negotium publicum, &c. Para acudir a ambas estas obrigações partio o tempo, dando os dias aos negocios públicos, e as noites aos seus proprios, que cram os livros, como elle o diz em muitas partes de fuas obras.

Neste tempo quiz ElRey D. João III. mandar povoar a Provincia de Santa Cruz, vulgarmente chamada Brasil, que Pedralvres Cabral levado da força dos ventos descubrio nas primeiras praias do Mundo novo, indo pera a India no anno de 1500. E pera se a povoação fazer com maior facilidade, e menor despeza da fazenda Real, repartio ElRey aquella Provincia em varias capitanías na fórma, que os Reys primeiros fizeram povoar as Ilhas achadas no mar Oceano; mas não foi igual o successo, porque sendo cada Ilha huma pequena porção.

de terra, onde não havia habitadores que defendessem a entrada aos estrangeiros, foi facil cousa povoar cada Capitão a sua, ajudando-se principalmente da vizinhança do Reyno, e da prestança que humas ás outras se faziam por estarem perto, e quasi á vista. Porém no Brasil como cada capitanía era de fincoenta leguas de costa, e habitada de gentes guerreiras, tendo o foccorro de Portugal duas mil leguas distante, e cada capitanía tão fraca, que não podia soccorrer a vizinha, vieram as mais destas povoações, que intentáram os donatarios, a perecer de todo, e só quasi tiveram bom successo as que os Reys tomáram pera si; porque como as fazendas neste Reyno, pela estreiteza delle, sejam muito limitadas, não tiveram aquelles povoadores cabedal pera se valerem do novo soccorro, se padeceram qualquer infortunio, principalmente nos principios. João de Barros com tudo como era de nobre espirito, e desejoso de se empregar em cousas grandes, pedio a ElRey huma destas capitanías, e elle lha concedeo de juro, e herdade, com os privilegios, e doações das outras; mas alcancando bem as difficuldades da empreza, determinou dar parte della a Aires da Cunha, e a Fernão de Alvares de Andrada Thesoureiro mor do Reyno (pai de Fran-Barros. Vida.

cisco de Andrada Chronista mór) pera com este cabedal maior poder reduzir a empreza a prospero sim. Fez-se por parte desta companhia a maior Armada, que pera aquellas partes até então tinha ido, porque se aprestáram dez navios com novecentos homens, dos quaes eram mais de cento de cavallo; e com todo o necessario pera a jornada de mantimentos, munições, e artilheria, se sizeram á véla no anno de 1539. indo por Capitão o mesmo Aires da Cunha, que levava comsigo dous silhos de João de Barros. Era a capitanía que lhe coube em sorte a do Maranhão parte Septentrional do Brassil, e a mais enriobrecida delle em grandeza de rios, fertilidade de plantas, abundan-

sil, e a mais ennobrecida delle em grandecia de animaes, e fama de riquissimas minas. Foi este rio descuberto por Vicente Annes Pinçon no anno de 1499, pela Coroa de Castella; mas por estar na demarcação da conquista deste Reyno, deixáram depois os Castelhanos de o povoar. Chegado Aires da Cunha á barra do Maranhão, com á pouca pratica, que ainda os Pilotos tinham delle, deo em huns baixos que tem á entrada, por espraiar alli o mar muito, em que se perdeo com toda a Armada, sahindo so alguma gente em terra em huma Ilha que está na boca do rio, onde se conservaram algum tempo, fazendo pazes com -113

os Gentios Tapuyas, que por aquellas praias habitavam, até que vendo que não podiam levar avante a povoação por falta da gente, e mais cousas necessarias, se tornáram pera o Reyno. Deste modo ficou desamparado aquelle porto, e conquista até o anno de 1614, em que ElRey D. Filippe II. de Portugal enviou Jeronymo d'Alboquerque Coelho de Pernambuco com huma Armada para fundar huma nova Colonia, o que elle fez com muito cuidado, e com igual esforço, desbaratou hum bom número de Francezes, que o assaltáram para o fazer deixar o sitio, querendo-se conservar sómente nelle per huma fortaleza que já tinham na Ilha, a qual pouco tempo depois lhe tomou tambem Alexandre de Moura, com que os nossos ficáram de todo senhores daquelle porto, e a nova Colonia vai cada dia em maior crescimento por os soccorros com que S. Magestade lhe tem mandado acudir. Donde se ve claramente, que semelhantes emprezas de conquistar, e povoar novas terras, não se podem reduzir a perfeito fim per homens particulares, especialmente neste Reyno, senão per Principes, e Républicas.

Este tão desgraciado successo deixou a João de Barros mui gastado de fazenda, perdendo tão grande cabedal como naquel-

le negocio tinha mettido, sem nenhum fruto; mas foi tal seu animo, que compadecendo-le do infortunio de Aires da Cunha, e de outros, pagou ainda por elles o em que ficáram empenhados pera esta empreza, como o testifica Antonio Galvão, dizendo: Foi tambem a este rio Maranhão hum Fidalgo Portuguez, que se chamava Aires da Cunha, levou dez navios, novecentos Portuguezes, cento e trinta cavallos, fez grandes gastos, em que se perdéram os que armáram, e o que mais perdeo nisso foi João de Barros Feitor da Casa da India, que por ser nobre, e de condição larga pagou por Aires da Cunha, e outros que lá faleceram, com piedade de mulberes, e silhos que lhes ficáram, &c. Porém era tal seu animo, que parece que nenhum successo prospero, ou adverso, o tirava da applicação de seus estudos, porque pouco depois deste naufragio se offereceo de novo a ElRey D. João pera escrever as cousas da India; acceitou-lhe ElRey o offerecimento, porque tendo encommendado este cuidado a Lourenço de Caceres Mestre do Infante D. Luiz , no anno de 1531 era já falecido sem ter dado princípio a tão grande obra. Começou João de Barros logo esta Historia, e com tudo antes de imprimir a primeira Decada a interrompeo, antepondo a ſeu

seu gosto a piedade christa, e proveito público, em cujo beneficio fahio com alguns opusculos á luz, e tambem para em idade mais madura tornar a provar o estilo. Dos tratados que então publicou, entre outros foi hum a Grammatica Portugueza, á qual lhe deo occasião a conversão dos Malavares, ou Paravás da costa da Pescaria, que succedeo polos annos de 1538, donde vieram a este Reyno quatro dos principaes aprender a lingua Portugueza, para affi poderem ser melhor ensinados na Fé, e preceitos da Igreja, os quaes Malavares mandou ElRey recolher na cafa de Santo Eloy de Lisboa com os Etyopes nobres de Congo, que ahi estudavam, pera assi todos serem melhor doutrinados. Esta obra imprimio no anno de 1539, dividida em dous tratados, no primeiro enfina a ler, e pera com maior facilidade aprenderem os principiantes as letras, em sima de cada huma dellas poz huma figura, cujo nome se começa pela tal letra a modo de Arte memorativa, ficando o A debaixo de huma arvore, e o B de huma bésta, e assi as mais, o que foi tão bem achado, e proveitofo, que ainda hoje se conserva; e porque a dedicou ao Principe D. Filippe, filho d'ElRey D. João III. que então começava a ler, e elle aprendeo por ella, sendo seu Mestre Fr.

Fr. João Soares Bispo que depois soi de Coimbra; anda esta cartilha erradamente com titulo do Bispo, sendo verdadeiramente de João de Barros, o qual ajuntou tambem nella em certos circulos toda a diversidade de syllabas, que a natureza de nossa linguagem padece, e depois accrescentou os preceitos da Lei de Deos, os Mandamentos da Igreja, e hum tratado da Missa com algumas orações, para que por ella se ensi-nassem os meninos a ler. No outro tratado escreveo os preceitos da Grammatica Portugueza, e Orthografia, e foi o primeiro Author que reduzio nossa lingua a Arte, e com muita brevidade. A Grammatica ajuntou hum Dialogo em louvor da lingua Portugueza, em que mostra a grande affinidade que tem com a Latina, e para prova disto traz huns versos Portuguezes, e Latinos, que foram os primeiros deste genero. Outro Dialogo imprimio, a que intitulou da Viciosa Vergonha, não sómente pera evitar que não lessem os meninos per feitos de Tabelliões, que ordinariamente são de roim letra, e sem nenhuma Orthografia, com que ficam escrevendo depois barbaramente, mas por lhes tirar a occasião de aprenderem por autos públicos de causas criminaes, e trapaças civis, de que ficam enfinados em vicios em lugar de boa doutrina, e assi pera

## DE JOÃO DE BARROS XXIII

ra estes tenros sogeitos compoz este Dialogo da Viciosa Vergonha, em que lhe dá os avilos necellarios pera aquella idade. E era tanta a diligencia que fazia para estar bem inteirado das cousas que havia de tratar, que pedio ao Doutor Antonio Luiz, grande Medico, e Filosofo daquelle tempo, que lhe désle o que nesta materia da vergonha tocava á Filosofia natural, pera com toda a perfeição, e certeza poder tratar de seus naturaes princípios, ainda que o tratado era moral. Porque os doutos quanto mais o são, tanto menos se satisfazem de si, entendendo o muito que ainda ha para saber, que he o que disse o outro Filosofo, que só huma cousa sabia, que era pão saber nada a respeito do muito que via lhe faltava. Por onde 16 os Sabios duvidam, e tem por honra perguntar, e consultar suas causas com quem lhes póde dar acertado parecer, o que não alcançando os ignorantes. o julgam por cousa affrontosa, e assi ficam sempre no mesmo estado, sem procurarem de se melhorar. Fez o Doutor Antonio Luiz o que João de Barros lhe pedio, compondo hum tratado, que intitulou de Pur dore, que lhe dedicou, e anda entre outras obras deste Author, que se imprimiram em Lisboa no anno de mil e quinhentos e trinta e nove. Porém João de Barros não se aproaproveitou deste tratado, porque he muito differente do da Viciosa Vergonha, e Antonio Luiz pertendeo so nelle trazer todos os lugares que achou nos Authores que tocafsem á vergonha, como se vê destas palavras de sua Dedicatoria: Prius itaque aliqua, quæ Philosophi de pudore censerunt, apponemus, deinde vero ejus parentes, si quos invenire poterimus reddemus, ultimo exempla, Oc. Tambem nas obras de Plutarco anda hum discurso, que elle intitulou: De immodica verecundia, no qual, ainda que em parte leva o intento de João de Barros, segue outro caminho, como o póde

ver quem ler ambas as obras.

Esta occupação (que em tal idade terão muitos por defigual á reputação de João de Barros) lhe fez tomar o zelo da honra de Deos, e o desejo de aproveitar a todos, sentindo-se por devedor não sómente aos doutos, mas aos barbaros, e affi aos grandes, como aos pequenos, e esta julgou elle pela maior honra que lhe podia vir, como o confessa nestas palavras no Dialogo da lingua Portugueza: Certo he que não ha gloria que se possa comparar, quando os meninos Etyopes, Persianos, e Indios daquém, e dalém do Ganges em suas proprias terras, na força de seus templos, e pagodes, onde nunca se ouvio o nome Roma-

## DE JOÃO DE BARROS XXV

mano, por esta nossa Arte aprenderem a nossa linguagem, com que possão ser ensinados em os preceitos da nossa Fé, que nel-

la vam escritos, Oc.

Outro semelhante zelo o sez intentar outra obra de não menor engenho, e foi, que vendo como os homens occupavam o mais do tempo jogando, inventou hum jogo de tabolas, a que reduzio as Eticas de Aristoteles, introduzindo nelle as virtudes, e vicios, por excesso, e por defeito, o qual jogo imprimio no anno de 1540, e o dedicou á Infanta D. Maria, Princeza que depois foi de Castella, a qual o jogava com ElRey D. João seu pai destramente, segundo elle affirma em varias partes; e teve intenção de por a Economica tambem em jogo de cartas, e a politica no enxadrez, por estes tres jogos serem os mais communs, e pera nelles ao menos aprenderem os homens o nome das virtudes, e como fe devem de haver no uso dellas, já que não ha modo pera deixar de jogar; mas vendo os poucos que se affeiçoáram ao primeiro, deixou de fahir á luz com os outros.

Estas, e outras obras compoz João de Barros, pela maior parte em Dialogo, seguindo o estilo de Platão, que neste genero de escritura nos deixou toda sua doutri-

na, e na verdade os Dialogos tem pera isto muita conveniencia, porque como nestas materias se tocam opinioes diversas, he necessario haver perguntas, e respostas pera melhor se satisfazer ás dúvidas; donde louva muito Guarino Veronense a Platão por illustrar este estilo, dizendo: Omnia vero que gravius, accuratiusque disputanda fuerunt, in Dialogorum forma conscripta fuisse, & recte sane; ea enim, quæ hujusmodi colloquendi ratione tractantur, introductis pro dignitate personis, apertius disputantur, & vehementius imprimuntur. Ος. Pela mesma razão usou tambem Tullio delles, como o diz no primeiro das suas Tufculanas: Quo commodius disputationes nostræ explicentur, quasi agatur res, non quasi narretur. Nestes Dialogos se introduz ordinariamente fallando com seu filho Antonio de Barros, ainda que tinha outro filho mais velho, o que parece sez ou por o bom sogeito que nelle achava, ou por aquella sua idade ser então mais propria de aprender, e por isso lhe dedicou alguns tratados moraes, como tambem fizeram outros grandes Filosofos a seus filhos, particularmente Aristoteles, de quem lemos as Eticas, que compoz ao seu Nicomaco, e Tulio o livro dos Officios a seu filho Marco, com que os deixaram mais lembrados

## DE JOÃO DE BARROS XXVII

nas memorias dos homens do que o puderam fazer com rendosas, e magnificas

heranças.

Deo o Papa Paulo III. o Capello de Cardeal ao Infante D. Henrique Arcebispo de Evora na undecima creação que fez de Cardeaes em 16 de Dezembro de 1545. Mandou logo o Infante no anno seguinte de 1546 dar as graças desta dignidade ao Summo Pontifice por Gaspar Barreiros Conego de Evora, discipulo, e sobrinho de João de Barros, filho de Maria de Barros sua irma, e de Ruy Barreiros. Concorriam em Gaipar Barreiros muitas letras, e engenho; e porque não fizesse o caminho infructuosamente, lhe encommendou (segundo o melmo Gaspar Barreiros refere ao Cardeal na Dedicatoria da fua Corografia) que escrevesse particularmente todos os lugares por onde passasse, com tudo o que ácerca de suas fundações, nomes antigos, e mudança delles pudesse saber, por quanto esperava de se aproveitar desta informação na sua Geografia, que havia annos tinha começada. Fez Galpar Barreiros esta diligencia com tanta perfeição, que se pode dizer por elle o que outros affirmáram de Cesar, que querendo dar materia aos Escritores nos seus Commentarios, lha tirára, porque da Corografia destes lugares desde Badajós até

até Milão compoz hum volume tão erudito, que he tido de todos universalmente em grande estima, e assi podemos agradecer a João de Barros o possuirmos hoje esta excellente obra, com a qual tomou occasião Lopo de Barros, Conego tambem de Evora, pera imprimir outros Opusculos de seu irmão Gaspar Barreiros, que todos andam no mesmo volume da Corografia impressos em Coumbra no anno de 1561; como foram os Commentarios de Ophira regione, e as censuras sobre os fragmentos Suppositicios, que hoje correm com nome de Beroso Caldeo, Mancton Egypcio, e Marco Portio Catão de Originibus, as quaes censuras por sua muita erudição andam traduzidas em Latim na Bibliotheca Hispana por André Scotto. Nestas, e outras obras mereceo bem Gaspar Barreiros o nome de sobrinho, e discipulo de João de Barros, ainda que na ultima recebeo o maior louvor de todos, que foi deixar tudo por amor de Deos, e entrar na Religião de S. Francisco, onde morreo com grande opinião de virtude.

O desejo que João de Barros tinha de aproveitar a todos, fez, que pedindo-lhe no anno de 1549 João Riccio de Monte Policiano Arcebispo de Syponto (que naquelle tempo estava em Lisboa por Nuncio do Pa-

pa Paulo III.) algumas informações das partes da India, lhas désse liberalmente, para mandar ao Cardeal Farnés que lhas pedia á instancia de Paulo Jovio célebre Escritor daquelle tempo, e com ellas lhe deo mais dous livros, hum de escritura dos Chins, e outro dos Persas; não se havendo nesta materia com a escaceza que alguns costumam, procurando esconder o thesouro de semelhantes obras pera elles sós com avarento animo as lograrem. Porém pagou-lhe mal este beneficio Paulo Jovio, porque escrevendo larguissimamente as cousas da Persia, e do Oriente, e allegando pera isso as informações Portuguezas, nunca nomea a João de Barros, no que se houve assás differente de Plinio, que no princípio de sua Natural Historia foi o primeiro que poz o Catalogo dos Authores donde a colligira, accrescentando aquella tão louvavel sentença, que o fazia, porque era de animo nobre publicar os nomes daquelles, por quem nos melhorámos: Ingenui est enim animi fateri per quos profeceris. Porém com isto ser assi, ainda hoje tem mais imitadores o filencio de Jovio, que o agradecimento de Plinio.

No anno de 1552 imprimio João de Barros a sua primeira Decada da Asia, e foi tão bem recebida de todos geralmente,

que ainda que havia Chronista no Reyno, ElRey D. João lhe encommendou logo a Chronica de ElRey D. Manoel seu pai, entendendo da perfeição, e gravidade de estilo, com que escrevêra esta Decada, que ninguem poderia compôr aquella Chronica com a devida eloquencia aos feitos que se nella tratavam como João de Barros, o qual acceitou a empreza, parecendo-lhe que para tal occupação lhe déssem o repouso necessario; mas como estes serviços muitas vezes pezem pouco diante dos Reys, não alcançou João de Barros a commodidade que esperava, e assi não se pode empregar de novo na composição desta Chronica, além da historia da Asia, que já tinha entre mãos, cuja segunda Decada imprimio no anno seguinte de 1553. Por onde vindo a falecer ElRey D. João no de 1557, foi entregue Damião de Goes do cuidado da Chronica d'ElRey D. Manoel por ordem do Cardeal Infante D. Henrique, que então governava; e ainda que o mesmo Damião de Goes affirme no Cap. XXXVII. da IV. Parte da mesma Chronica, que nella não trabalhou João de Barros cousa alguma, com tudo não poderá negar, que nas Decadas da sua Asia, que já naquelle tempo tinha impressas, achou larga, e ordenadamente escrita toda a historia da India, que a ElRey Dom Ma-

#### DE JOÃO DE BARROS XXXI

Manoel pertencia, de maneira, que aos escritos do mesmo João de Barros podemos attribuir grande parte da sua Chronica. No mesmo anno de 1553, em que imprimio a segunda Decada, tornou a imprimir segunda vez o seu Clarimundo, o qual depois no de 1601 se tornou a estampar terceira vez: e sendo este livro sabuloso, e o primeiro parto de sua idade juvenil, teve melhor fortuna nas impressões, que as outras obras, e Decadas do mesmo Author; donde se vê como o gosto do vulgo não se governa por razão, mas por appetite, e que o bom de ordinario contenta aos menos.

A terceira Decada imprimio no anno de 1563, e com esta tirou á luz tres Decadas da Asia, obra tão perfeita, e louvada de todos, que se tem por huma das melhores, que naquelle genero de escritura se compuzeram. He a Historia (segundo de Tullio em outra parte temos moltrado) o fogeito mais capaz da Oratoria que nenhum outro, porque nella se usa do genero Demonstrativo, contando varios feitos, condemnando os vicios, e louvando as virtudes; e do Deliberativo, introduzindo orações, confelhos, e discursos, e muitas vezes do Judicial, o qual raramente se aparta do Deliberativo. Em todos estes generos he esta historia de João de Barros admiravel; porque além do fogeito que trata ser nobilissimo pela variedade, grandeza, e novidade dos casos admiraveis, guardou com summa inteireza todas as leis da Historia, assi as essenciaes, que se nella requerem, que são verdade, clareza, e juizo, como as outras partes a que chamam integrantes.

Consta a verdade da Historia assi da certa noticia, que o historiador tem do que ha de dizer, como do verdadeiro animo do mesmo historiador em não calar o bem, ou mal, que fizeram aquelles, de quem trata. Pera escrever com noticia verdadeira teve João de Barros as mais certas relações. que pera tal materia se podiam alcançar; porque havendo de tratar de tres cousas, que eram, os feitos dos Portuguezes, a noticia dos Reys, e nações do Oriente, e a verdadeira situação Geografica daquellas Provincias: Para o que tocava á Historia Portugueza lhe foram entregues todos os papeis, assi dos regimentos Reaes, como das relações, e cartas dos Viso-Reys, devassas, e diligencias, e mais cousas, que áquella materia pertenciam, como se vê na Decada I. Liv. III. Cap. XIII. quando trata das cousas de Guiné, e na Decada II. Liv. VIII. Cap. I. e na Decada IV. Liv. X. Cap. XXI. onde diz, que só de papeis do Governador Nuno da Cunha lhe foram entregues duas

ar-

arcas. Para a noticia dos Revs do Oriente. e seus póvos não se contentou com menor diligencia que mandar buscar as Chronicas daquelles mesmos Reynos, escritas em suas proprias linguas, como consta da I. Decada Liv. VIII. Cap. VI. em que refere a Genealogia dos Reys de Quiloa tirada da fua melma Chronica, e no Liv. IX. Cap. III. diz, que conta as cousas dos Malavares tiradas de hum livro de sua Religião, e historia. Houve outra Chronica dos Reys de Ormuz, e outras dos Reys de Guzarate, Bisnagá, e Decão; e pera dar noticia dos Arabes, e Persas mandou vir o seu Tarigh, que he hum summario de todos os Reys. que foram da Persia até que os Arabios com fua seita a subjugaram, e dos feitos que os seus Califas fizeram na conquista das partes do Oriente, os quaes livros lhe foram interpretados, como elle refere, allegando-os em muitas partes, cousa o que naquelle tempo era facil, por terem os Reys deste Reyno muitos homens assalariados praticos nas principaes linguas do Oriente pera lhe servirem deste mister. Pelo que com pouca razão affirma Pero Teixeira nas suas relações da Persia (tiradas da historia do Tarigh) que o nosso João de Barros por falta de interprete nos não deo mais noticia delle, que do nome, sendo assi que das Barros. Vida. coucousas da Pèrsia trata larguissimamente, allegando este livro de que os tirou; e de sua interpretação faz particular menção na segunda Decada Liv. II. Cap. II. e no Liv. IV. onde accrescenta que até da vida do grão Tamorsão, que também alcançou escrita naquella lingua, tinha feito traduzir a maior parte. Pelo que parece que não faltaria na traducção do Tarigh que tanto lhe importava; que fazia occupar o interprete em outra obra, que quasi lhe era desnecessaria.

Para a graduação das Provincias se valéo dos nossos mesmos Pilotos Portuguezes, que navegando todos aquelles mares com o Astrolabio, e sonda na mão, fizeram reprovar as mais das opiniões dos Gregos, e Romanos, que fallaram das coufas do Oriente com muito pouca noticia; cheias estant às Decadas deflas emendas, e correcções feitas a Ptolomeu, Arriano, e aos mais Geografos antigos, que da India trataram. E pera poder descrever as Provincias mediterfaneas, mandou vir os livros que de sua Geografia se puderam haver, como foi hum da Geografia da China, com todas suas Rei gides em taboas, e pera o interpretar combrou hum Chim douto en fuas letras, que he servio delle officio; e fla Decada II. Liv. V. Cap. I. allega outro livro da Geografia da Persia: Pelo que com razão lhe derant

# DE JOÃO DE BARROS XXXV

muitos Authores tão grande lugar entre os

famosos Cosmografos do Mundo.

Pois o animo verdadeiro, com que tratou dos homens, vemos bem claro nestas Decadas, onde com fumma liberdade reprova os vicios, e louva as virtudes que alguns Capitaes tiveram, dando a cada hum o seu, e assi o protesta elle na primeira Decada Liv. III. Cap. XII. dizendo: Pois a Deos aprove, que não por officio, mas por inclinação, não por premio, mas de graça, e mais offerecido que convidado, tomasse o cuidado de escrever as cousas que passáram neste descubrimento, e conquista do Oriente, não permittirá que eu perca algum premio, se o deste trabalho posso ter, trocando, ou negando os meritos de cada bum, &c. E se alguem lhe notar que deixou de escrever algumas particularidades que houve por vezes entre os noslos mesmos Capitaes, a isso responde elle, que nestas suas Decadas mais trabalhou por referit o essencial da historia, que não em ampliar miudezas, descubrindo vícios alheios, de que muitos não fabiam parte, com que sem beneficio público se infamam as almas dos defuntos, não servindo taes exemplos senão de accrescentar odios entre seus descendentes, e de ser mais licença de vicios, que abstinencia delles, o que em toda a boa historia se deve com muito cuidado evitar.

A clareza da narrativa he assás evidente, por fallar com palavras muito proprias, e naturaes, e com tudo se vê nelle tanta magellade, que causa admiração poder ajuntar com tanta gravidade, tanta clareza; porque nas descripções he tão facil, que muitas vezes parece mais poeta, que historico, polto que nelta parte a historia, e poesía sejam muito conformes. Vejam-se nesta materia as descripções das tormentas, das batalhas, das baterias, as vistas, e embaixadas, onde além de descrever tudo como se visse diante dos olhos, move notavelmente os affectos de admiração, e alegria, e as descripções das Provincias, Ilhas, Cidades, e portos declara com taes palavras, que escusou pôr taboas Geograficas, porque comparando cada cousa destas a algum sinal conhecido (segundo as regras da Arte Memorativa) faz comprehender dos leitores a figura, ou cousa, de que trata, com summa distinção.

O juizo consta não só em observar as leis integrantes da Historia, mas na boa ordem, e disposição della, e no julgar o que se errou, ou acertou nas acções públicas, e particulares de que trata. As leis da Historia integrantes seguio, propondo no prin-

### DE JOÃO DE BARROS EXXXVII

cípio a materia que tratava, introduzindo hum excellente exordio da origem das guerras entre os Mouros, e Portuguezes; no que tem faltado muitos modernos, que começam suas historias como se escrevêram huma carta, não se pejando de professarem compôr em huma Arte, sem aprenderem

primeiro os preceitos, e regras della.

A ordem da historia foi convenientissima, feguindo os annos, e os governos, e dividindo-a por Decadas, divisão tão bem achada, que a ella se tinham já reduzido os livros de Tito Livio, e depois seguíram nella a João de Barros os que escrevêram as historias das Indias Orientaes, c Occidentaes, como o vemos em Diogo de Couto, e Antonio de Herrera. As digressões são poucas, e essas necessarias, e tão cheias de exemplos, e casos raros, que de muitos delles se aproveitou João Botero nos seus Apothemas. As mais perfeições desta Historia póde julgar quem a ler, e verá nel-la muitos discursos, conselhos, e casos diversos, que sempre resolve, e refere o Author com acertado parecer; e assi aqui se acham as fentenças, os prognosticos, e excellentes elogios, onde como diz Tullio se vê: Hominum ipsorum tum gesta; tum mores, O ingenium. E desta parte judicial tirou D. Fernando Alvia de Castro huns Aforismos politicos com tanta erudição, e exemplos, que se podem comparar aos melhores de Tacito, e fazem muita ventagem a outros que neste genero de escritura se compuzeram. Finalmente pelas excellencias desta obra he tido João de Barros universalmente por hum dos mais infignes Historiadores do Mundo, e celebrado de muitos, e graves Authores com titulos honorificos, dos quaes Fr. Vicente Justiniano, e o Padre Mafeo lhe chamam Grave Escritor. João de Pineda, Preclaro, o Author das viagens do Mundo, Diligentissimo, Fr. Simão Coelho, Muito douto, e elegante. Pero de Magalhães, Pero de Maris, Diogo de Couto, e o Chronista mór João Baptista Lavanha, Escritor famoso. Porém outros não contentes só com estes illustres epitetos fe alargáram a maiores encomios, como fe vê nestas palavras do P. Antonio Possevino. que na fua Bibliotheca felecta, tratando dos Historiadores, diz delle: Joannes de Barros Lustanus in Asia ab se descripta; qui egregium se scriptorem bac nostra ætate præstitit, Oc. O P. Fr. Antonio de S. Romão lhe chama Livio Portuguez, dizendo: Iuan de Barros unico Tito Livio de aquellos Reynos, cuias Decadas aun que se traduxeron en Italiano, se han consumido de manera, que no se allan anu entre sus mismos na-14turales, deviendo perpetuar-se cosa tan memorable en tablas de bronze, &c. E Dom
Fernando Alvia de Castro o compara a Homero, a quem os antigos tiveram por paj
da historia, dizendo: Iuan de Barros excellente bistoriador Portuguez lo escrive con
tanta perfecion, que si el mismo Alexandro
le alcançara, no imbidiara a Achiles por
Homero, &c. E Assonso de Ulhoa na Dodicatoria da traducção Italiana ao Duque de
Mantua assirma ser esta historia huma das
melhores que se compuzeram no Mundo:
E una delle rare, e pretiose cose, che in
questo soggetto sin hoggidi sieno state vedute, &c.

Esta estimação dos doutos approváram tambem os Principes do Mundo, porque em Veneza se mandou pôr sua imagem entre os varões famosos: e o Papa Pio IV. a fez collocar nos passos do Vaticano junto com a de Ptolomeo; e ElRey D. Filippe II. de Portugal só por conservar a memoria de tal Historiador, e por participar o Mundo de suas obras, mandou imprinzir á custa de sua Real fazenda a quarta Decada da Afia, que João de Barros tinha deixado ainda imperfeita, som embargo de estarem já aquellas mesmas historias escritas neste Reyno, e impressas por Fernão de Castanheda, Diogo de Couto, e Francisco de Andrada. A estes'

res dous testemunhos dos Principes, e doutos podemos accrescentar a commum opinião de toda Europa, onde foram tão buícadas estas Decadas, que chega a affirmar Diogo de Couto, que na India não ha mais de humas, e em Portugal poucas mais de dez, tanto se leváram pelos estrangeiros, e com tão excessivos preços, que quasi não he crivel o que nisto passa; e fazendo-se huma traducção dellas em lingua Italiana por Affonio de Ulhoa, se gastáram de maneira, que nem em Italiano, nem em Portuguez se acham de venda em parte alguma, como já o vimos na authoridade referida do P. Fr. Antonio de S. Romão, e o affirma D. Fernando Alvia de Castro elegantemente nestas palavras: Viendo que cara a cara no podia calumniar sus Decadas, por haver guardado con igualdad, y primor las tres partes necessarias a una buena histo-ria, verdad, claridad, y discurso, como rabiosa, traidora, y de mala casta, parece dispuso pera dissimulacion de su gloria, se ayan acabado tanta, que ay mui pocas, y quasi ninguna de venta, aun a mucho precio, que qualquiera mereciera, mejor que el gran que se dio por el pinzel de Apelles, cujas figuras, aun que de suma perfeccion; eran al fin muertas, y Barros con su pluma dexa vivos en la fama, y celebrados

dos perpetuamente los gallardos Portuguezes que morieron vitoriosos de varios, admirables, y felices sucessos, &c. De maneira, que quem alcança hoje hum livro destes, o tem em preço de huma joia de

grão valor.

Porém quanto mais são estimadas as obras com que fahio á luz, tanto maior pena nos podem causar as que deixou começadas, e intentadas, que sem dúvida seriam de grande ornamento para este Reyno; mas pois não podemos lograr a excellencia deftes volumes, apontarei aqui, ao menos, a traça, e disposição delles, para ainda assi ferem de proveito (como já foram) aos curiosos. Que se são tidos dos Arquitectos em muito preço os livros de pinturas, e defenhos de edificios imaginados, com quanta mais razão se devem estimar os pensamentos de João de Barros que tratam de outras fabricas, tanto mais nobres, quanto as obras manuaes cedem ás do entendimento?

Da Historia deste Reyno, além da sua Asia, prometteo compôr João de Barros tres partes, intituladas: Europa, Africa, e Santa Cruz: na Europa determinava tratar da Milicia dos Portuguezes, começando do tempo que os Romanos conquistáram Hespanha, na qual guerra os Lusitanos alcançáram ácerca delles grande nome por feitos illus-

illustres, e dahi decorrendo por os tempos até o Conde D. Henrique, e seu filho Dom Affonso, e seus successores. Desta promessa se desobrigou no Prologo da quarta Decada pola contradição que achou em alguns émulos, dizendo que o mesmo direito o favorecia para não cumprir o promettido, pois lhe não fora acceitado. Ao que tambem se ajuntou o pouco descanço, e tempo que teve pera se occupar em tão grande escritura; porém com este seu intento deo motivo a que esta historia se compuzesse depois pelo P. Fr. Bernardo de Brito nas duas partes da Monarquia Lustana, que principalmente contém as guerras dos Romanos em Lusitania com o mais que nella succedeo até a ultima doação, que se fez de Portugal ao Conde D. Henrique, como elle o dá a entender na Dedicatoria da sua I. Part. e assi mesmo foi tambem occasião pera o Licenciado Duarte Nunes de Lião por mandado d'ElRey D. Filippe I. reformar algumas cousas que andavam escritas nas Chronicas de Portugal, como o mesmo Author confessa na censura da Chronica d'ElRey D. Affon-10 Henriques, leguindo a opinião que João de Barros teve em favor da fama delle valorosissimo Principe, e da Raynha D. Tareja sua mai, onde diz, que se João de Barros escrevera os livros de sua Europa, fora

escusada nesta materia toda a outra diligencia, e trabalho. A mesma occasião deo João de Barros a Damião de Goes pera escrever na Chronica do Principe D. João hum largo discurso em favor da honestidade da Raynha D. Joanna de Castella mulher d'ElRey D. Henrique IV. como se vê do Prologo da III. Decada contra Antonio de Nebrixa, cuja mal fundada opinião condemnou depois Damião de Goes com taes palavras, que o Condestable de Castella João de Valasco exclama, invocando-o a elle contra o João de Mariana, por fallar com a inurbanidade de Grammatico nas pessoas dos Principes indecentemente, e contra o decóro da perfeita historia.

A outra parte da milicia de Portugal, que João de Barros juntamente prometteo, chamava Africa, cujo princípio começava na tomada de Ceita. Este livro ainda que o allega muitas vezes nas suas Decadas, não o compoz, e deixou de o fazer pelas mesmas razões que dissemos da Europa; porém, se bem considerarmos, não he pouco benemerito aos trabalhos que os Portuguezes passáram no descubrimento desta parte do Mundo, pois os primeiros tres livros da sua primeira Decada não tratam de outra cousa; além do que depois escreve no processo da mesma historia tocante a Africa, como são

os successos de Quiloa, Mombaça, Sofala, e Ethiopia sobre o Egypto, a que vulgarmente chamamos Reyno do Preste João.

A ultima parte da milicia Portugueza intitulou Santa Cruz, (que he a Provincia que agora dizemos Brasil, ) e lhe dava princípio no descubrimento de Pedralvares Cabral, desta senão acha nada escrito, que não he pequena falta para este Reyno, porque tendo hoje esta Provincia crescido notavelmente em riqueza, e policia, com muitas povoações populosas, e nobres, está quasi totalmente falta de historia, defendendo nella os Portuguezes aquelles portos, e costas maritimas contra poderosos piratas, que juntos com os barbaros Gentios, obrigáram os nosfos a militar mais, que a cultivar a terra por muitos annos; estando naquelle tempo os portos abertos, sem fortalezas, ou castellos que prohibissem estas entradas, em que houve casos mui dignos de memoria, e sendo as cousas naturaes da terra mui notaveis, e estranhas a nós, por quão maravilhosa se mostrou nellas a Natureza, he mais pera sentir a falta que nelta parte nos faz a historia de João de Barros.

Em materias moraes, além das obras que imprimio, e de que já fallámos, faz elle menção do Tratado de Causas, ou Problemas Moraes, e o allega no Dialogo da Viciociosa Vergonba fallando com seu silho Antonio de Barros, pera quem o compunha, pelo decurso dos tempos, onde lhe diz estas palavras: As causas do teu tratado não são naturaes, mas moraes, ou por fallar verdade, são de homens temporaes, que em humas mesmas obras deram diversos frutos por differentes causas, donde nasceo o titulo ao teu tratado. Esta obra me affirmáram algumas pessoas graves que viram de todo acabada, e que o original estava em Viseu em poder de hum sobrinho do mesmo Author.

No Prologo da quarta Decada allega tambem outro Tratado, que intitula das Abusões do tempo, e diz que lhe dá este titulo, por ser em defensão de suas occupações, a que os amigos, e parentes davam nome de Abusões, e diz que nelle particularmente escreve das Abusões, de que o taixavam, e das que vio usar ao mesmo tempo, e que nelle se verá a razão por que imitou antes a doutrina de Tales, que a mercancia do seu azeite. Este Tratado compoz em trovas pequenas de oito syllabas, a que chamam Redondilhas, e o dedicou a João Rodrigues de Sá de Menezes, com quem tinha particular amizade, o titulo delle he Exclamação contra os vicios, são mais de 460. coplas, e a primeira começa:

· Em

Em aquella eternamente Alta luz inaccessibel, &c.

Repartio o em tres partes, a que reduzio todos os actos da Filosofia, e parece o escreveo no anno de 1561, segundo de tudo me advertio o Licenciado Francisco Galvão de Mendanha que o leo, e me communicou estta, e outras muitas particularidades de suas obras.

Das obras Mathematicas deixou imperfeita a sua Geografia universal, a qual hia compondo em lingua Latina de todo o descuberto, alli em graduação de taboas, como em commentarios fobre ellas, applicando o moderno ao antigo, como o declara no primeiro capitulo de fua primeira Decada; e no Liv. IV. da mesina Cap. II. diz, que nos primeiros livros da sua Geografia escreve do Astrolabio, e adiante no capitulo sexto allega o capitulo dos instrumentos da navegação, por onde parece que primeiro dava os preceitos da Arte, e depois descrevia as Provincias; os commentarios tambem deviam ser muito eruditos, pois tratavam das fundações das Cidades, da Religião, e costumes das gentes, e outras cousas raras, como se ve de muitos sugares das suas Decadas, em que deixa semelhantes noticias pera á suá Geografia. Esta obra pare-

CG

### DE JOÃO DE BARROS XLVII

ce dividia em quatro partes, segundo se collige da segunda Decada Liv. VIII. Cap. II. em que diz, que faz huma quarta parte da sua Geografia, em que trata particularmente de todas as Ilhas do Mundo, o qual conceito seguio depois João Botero, como se vê nas suas Relações universaes. Não ficou esta Geografia de todo acabada, ainda que fez grande parte della; e quando ultimamente deixou o intento de compor a Europa, e Africa, foi pera se dedicar tódo a ella empreza, fegundo parece do Prologo da qualta Decada. Porém como depois de seu falecimento correram seus papels per tantas mãos, he pouco o que chegou a poder de João Baptista Lavanha Chronista mór deste Reyno, a quem ElRey D. Filippe II. de Portugal os mandou entregar. Mas áinda que não compoz a Geografia intélramente, assas deixon eserito nas suas Decadas das Religiões de Africa, e Afra, de maneira, que he hoje a melhor coufa que ha neltá materia, e affi as descripções Geograficas da sua primeira Decada, como cousa rara, andam traduzidas em Italiano no fint do primeiro volume das viagens do Mundo. Tattibem na sua quarta Decada fahitam algumas taboas daquellas Provincias da Asia com largas relações della, no que puzeram os nollos maior culdado , por ler materia de in-

telligencia, que em pintar figuras de homens, e mulheres, como fizeram os Hollandezes enchendo grandes volumes destas impertinentes pinturas; e na materia da Geografia, que era o essencial, não deram noticia alguma de novo que fosse de consideração; como que importava mais pera o bem do Mundo ver pintados os furtos que se fizeram em Goa, que a Geografia da mesma Provincia. Mas como não haja conselheiro mais cego que o odio, este fez escurecer huma obra tão infigne, como são os livros das suas navegações Orientaes, com estas, e outras semelhantes relações, e pinturas; pois sendo tão geral em todas as Républicas fuccederem casos facinorosos, e algumas emprezas menos prosperas, a paixão, e inimizade que contra nós tem, lhe cegou o entendimento de maneira, que estes acontecimentos particulares nos imputam por crimes de toda a Nação, mal lembrados daquelle excellente dito de Menon Capitão de Dario, o qual ouvindo a hum feu soldado praguejar de Alexandre, lhe respondeo: Cala-te, que te não don soldo pera dizeres mal de Alexandre, senão pera pelejares contra elle.

Outra obra tinha tambem intentado João de Barros, que intitulava: Sphera da instructura das cousas, o qual livro allega na

Par-

### DE JOÃO DE BARROS XLIX

Parte da Mecanica, que diz ser toda de Arquitectura, como se vé na Decada II. Liv. I. Cap. III. que tambem não sahio a luz.

Além da historia Militar da Asia prometteo João de Barros, pelo que tocava ao Commercio, escrever hum livro de todas as cousas naturaes, e artificiaes, que da India se traziam a estas partes, declarando a qualidade, e natureza de cada huma dellas, com os pezos, medidas, e preços communs das cousas, para que o Commercio que, como elle diz, andava por todas as gentes sem lei, nem regras de prudencia, e sómente se governava pelo impeto da cubiça que cada hum tinha, o reduzisse a Arte, com regras universaes, e particulares, como as tem todas as Sciencias, e Artes activas pera se exercitarem bem, e politicamente. Segundo isto, continha esta obra dous argumentos, hum era a Historia Natural do Oriente das plantas, e animaes daquellas Provincias, e outro das obras artificiaes, e cousas pertencentes á commutação, e Commercio; de ambas estas materias deviam de ficar fragmentos que não sahíram á luz. Mas em lugar de João de Barros, escreveo das drogas do Oriente em vulgar o nosso Doutor Garcia de Orta com grande louvor, cujos livros são mui estimados, e andam traduzidos em lingua Latina por Carolo Clusio, Barros. Vida. imimpressos em Anvers no anno de 1562, e depois outro discipulo do mesmo Garcia de Orta chamado Christovão da Costa, natural de huma das nossas Colonias de Africa, seguio esta empreza mais largamente, no Tratado que compoz em lingua Castelhana, das drogas, e medicinas do Oriente, com os retratos das mesmas plantas, o qual no seu Tratado do Elefante diz, que tambem tinha escrito outro livro de todas as aves, e outros animaes da Asia; pelo que com pouca razão dizem de nós alguns estrangeiros que passámos á India só com cubiça de suas riquezas, e não com curiosidade de manifestar ao Mundo as maravilhas que nella tem obrado a Natureza. O outro Tratado das cousas artificiaes dá a entender João de Barros que o deixou quali acabado; polto que se não publicou, e os Hollandezes aproveitando-se deste conceito, tratáram esta materia em muitos lugares de seos livros das navegaebes Orientaes de maneira, que ainda que João de Barros não acabou esta, e outras obras, com tudo foi causa de termos hoje muitas dellas, ou dando o conceiro, ou ainda infinuando a ordem, e materia. E podemos rer por fem dúvida, que todas estas emprezas acabára se tivora livre o tempo que o cargo lhe soubava, como o dis largamente o P. Mestre Fr. Simão Coelho

Carmelita em hum discurso que sez sobre João de Barros, lamentando-se, ainda em vida do mesmo Author, de she não darem os Principes o descanço necessario a seus estudos, o qual conclue com estas palayras: Este mal como natural enfermidade tem soterrado este varão digno de o pôrem com muita bonra, è descanço em lugar que com mais facilidade pudesse avivar com sua penna a fama de sua patria, como até qui b fez com muito trabalho. Não devemos com tudo de nos espantar de faltar a semelhantes engenhos elle repoulo, pois he tao grande a escaceza com que o Mundo galardoa, que em todas as Républicas ha muitos Ministros com poder de castigar, e hum so o tem pera dar o premio.

Porém levando o officio a João de Barros os dias inteiros, so lhe sicava parte das
noites pera poder compor, e assi não somente devemos ter em muito, que hum homeni
dividido em tão varios negocios se applicasse tanto ás letras, mas ainda que pudeste
acabar com perfeição tantas obras no pouso espaço que lhe restava das noites. Peloque com razão se admiram disto Ludovico
Vives no lugar sa referido, e o Doutor Adtonio Luiz, que salando com o nosso Autonio Luiz megoria tuis bumeris incembant;
\*\*\*\*

tot tamen legisti, & scripsisti naturali quadammentis adjutus acie, ut legentibus occasionem inquirendi tribuas, quando bomini tam occupato, & tantis curis distracto istbæc tam concinna, tam decta scribere va-cavit, &c. Daqui podemos julgar que se os antigos celebraram tanto as Lucernas de Cleantes, e Aristofanes, que ficaram em adagio ácerca dos Gregos, e Latinos, com resultarem só deste estudo algumas Poessas tragicas, com quanta mais razão devem ser estimadas as vigias do nosso João de Barros, pois dellas nasceram não sonhadas fabulas, mas historias verdadeiras, e gravistimas, e tantas outras obras Mathematicas, e Moraes, as quaes podem alem disso servir de exemplo aos estudiosos pera não desanimar no meio de grandes occupações, entendendo que lhe não faltará tempo pera si, e pera seus estudos, pois não faltou a Plinio, e a João de Barros entre tantos negocios públicos fe o souberam aproveitar, como estes varpes sizeram, por ser certa aquella sentença de Seneca, que o tempo não falta se o não perdemos: Non exiguum temporis, babemus (diz elle) sed multam perdimus, satis longa vita, & in maximarum resum consummationem large duta est, si tota hene collocaretur, sed ubi per luxum at nogligentram defluit, ubi mulli rei bong imper-11 \*\*\*

ditur, ultima demum necessitate cogente; quam ire non intelleximus, transisse sentimus; de maneira que não somos pobres de

tempo, senão prodigos delle.

Destes fragmentos, e obras posthumas de João de Barros mandou ElRey D. Filip-pe primeiro de Portugal (como Protector que sempre se mostrou das boas artes) recolher no anno de 1591 as que se pudé: ram achar em poder de D. Luiza Soares, nora de João de Barros, que ficára viuva de Jeronymo de Barros seu filho mais ve lho, e só pelos quadernos da quarta Decada, e Geografia lhe mandou dar quinhentos mil reis; e desejando que sahissem á luz, mandou entregar estes papeis a D. Fernando de Castro Pereira Fidalgo de grandes partes, e muito douto nas letras humanas. o qual por falecer dahi a pouco tempo, os não pode aperfeiçoar. Por sua morte ordenou ElRey, que se recolhessem estes originaes em S. Roque, com tenção de fazer vir o P. Christovão Clavio da Companhia de Jesus para dar sim ao livro da Geografia, o que não teve effeito pelas occupações em que estava em Roma das suas composicoes. Daqui mandou entregar a quarta Decada a Duarte Nunes de Leão, pela opinião que delle tinha em materia de historia, e a outros homens doutos, que por di-

versos impedimentos não puderam tirar eftas obras á luz: o que sintindo ElRey, e. querendo que ao menos se conservasse a ordem, e estilo desta historia, mandou a Diogo de Couto que seguisse a da India do ponto em que João de Barros deixára a terceira Decada, o que elle fez com diligencia, e acabou ainda em vida do mesmo Rey a quarta no anno de 1597, como se vê da Dedicatoria da mesma. Porém succedendo depois ElRey D. Filippe II. e querendo fazer merce à memoria de João de Barros, e a todo este Reyno, ordenou que estes fragmentos da sua quarta Decada se entregassem a João Baptista Lavanha, quasi sincoenta annos depois de compostos, os quaes elle com muito trabalho, e diligencia reformou, e os illustrou com annotações, e taboas Geograficas de modo, que ficou esta quarta Decada hum dos melhores livros que hoje temos em nosso vulgar.

Estas foram as obras de João de Barros, o qual no sim do anno de 1567, achando-se cansado dos trabalhos, e cargos que tinha, e de algumas enfermidades que já por a idade o molestavam, desejou de se tirar de negocios, pera que dedicado todo a seus estudos vivesse só pera si; e posto que tinha filhos em idade sufficiente pera quem pudera pedir o officio, não o sez assi, antes livremente o renunciou nas mãos d'ElRey, querendo mais deixar seus filhos menos ricos, e fóra de occasiões em que podiam enlaçar a consciencia, que por ficarem com mais rendas mettellos nestes perigos. Acceitou-lhe ElRey D. Sebastião a cessão do cargo, e por este respeito lhe sez algumas mercês, de que as principaes foram, dar-lhe mil cruzados de tensa em vida, e licença pera poder mandar trazer da India tanto em drogas, e mercadorias, que lhe ficassem no Reyno quatro mil cruzados de ganho liquidos, libertando-o de todos os direitos, e fretes, filhou-o por Fidalgo com dous mil reis de moradia, e que por sua morte ficassem sincoenta mil reis de tença a sua mulher Maria de Almeida, e cento e fincoenta mil reis a seu filho Jeronymo de Barros até o prover de huma Commenda de mór quantia, e pera casamento de huma de suas silhas lhe deo a capitanía de duas náos de viagem da India, o que tudo depois se cumprio.

Concluidos estes despachos em Janeiro de 1568, soi-se João de Barros pera a sua quinta da ribeira de Alitem junto a Pombal pera possuir aquelle ocio da velhice, pelo qual suspiram tanto os homens, que só o cuidar, e sallar nelle tem por descanço, como de si consessava o Emperador Au-

gusto, quando escrevendo ao Senado lhe dizia: Me tamen cupido temporis optatissimi mibi provexit, ut quanquam rerum latitia moratur, adbuc perciperem aliquid voluptatis ex verborum dulcedine. Para este repouso desculpam os homens todos os tratos, trabalhos, e perigos da vida, e com tudo são rarissimos os que o alcançam, por grandes, e poderosos que sejam, padecendo os mais delles o naufragio da morte antes de tomar este porto, ou em chegando a elle.

Que a vida já gastada em buscar vida, Falta para a lograr quando se alcança.

Como bem disse hum Poeta nosso, de maneira acabam a vida, quando cuidam que começão a viver. He porém esta vida solitaria do campo mui propria dos velhos, e sabios, segundo Tullio, que por este respeito tem esta idade por melhor assortunada, e tanto a estimou o samoso Similo de Dião Cassio, que só os annos que a possuio confessou em seu epitasio que vivêra.

Durou este repouso a João de Barros perto de tres annos, nos quaes parece que tratou mais comisgo que com os livros, porque levando a quarta Decada acabada de Lisboa (segundo se vê da sua Apologia, que mostra ser feita servindo ainda o officio) nem

# DE JOÃO DE BARROS LVII

a imprimio nelte espaço, nem deo fim á sua Geografia; e ainda que as indisposições da-quella idade, que já segundo a escritura hia entrando nos annos de trabalho, e dor, podem ser desculpa deste silencio, assás a tem tambem, se tomou este tempo pera si mesmo, pois tantos annos tinha vivido para os outros, e nelle se apparelhou para a ultima jornada, para se não achar naquella hora desapercebido, a qual lhe sobreveio neste terceiro anno a 20 de Outubro de 1570, e foi enterrado em huma Ermida da invocação de Santo Antonio, que está além do rio Arunca no termo de Leiria. Ao tempo que faleceo devia de ser de 70 annos, e mais, o que se ve claro, porque ElRey D. Manoel lhe encommendou a historia da India no anno de 1520 em que ao menos devia ser de 20 até 25 annos, pois ElRey o julgava já por pessoa de quem se podia fiar tal empreza, e acrescentando mais os sincoenta que vão até o de 1570, fazem mais de 70; e por estas conjecturas se pode ter por certo o anno do nascimento que lhe dei ao princípio desta relação.

Era João de Barros (fegundo mo referio o P. João Alvares, affiftente, e Provincial que foi da Companhia de Jesus deste Reyno, que o vio, e tratou em Lisboa no anno de 1563, e se vê do seu retrato) homem

de veneravel presença, alvo de cor, olhos espertos, e nariz aquilino, barba comprida, e toda branca, magro, e não grande do corpo, na pratica ainda que grave era aprafivel, e de grande conversação. Foi varão de vida exemplar, e mui pio, como se vê bem de suas obras, que podem ser nisto exemplo a outros Escritores modernos, os quaes compõem seus livros com tal esquecimento das cousas Divinas, que lidos elles, não se póde determinar se he o Author Christão, se Gentio, como já se disse de Joviano Pontano, e de outros. Esta piedade lhe fez procurar por tantas vias o melhoramento dos costumes de seus naturaes, compondo tantas obras, como foram as da Espiritual Mercancia, Viciosa Vergonha, Exclamações contra o vicio, jogo das virtudes, e ainda os Tratados da Grammatica, de maneira, que tomou o officio de Prégador com não pequeno fruto para todos os tempos, e idades; o que fendo nelle tanto de louvar, deo occasião áquelles que não querem ver seus vicios reprehendidos para o notarem de atrevido; de maneira, que lhe foi necessario responder no Dialogo da Viciosa Vergonha a seu silho Antonio de Barros entre outras estas palavras: Não fez Deos differença de genero de idade, ou de algum estado, que desobrigue de aprender, e en-

e ensinar os preceitos da Lei, a todos em commum está encommendada. Não te pareça que este cuidado se encarregou sé a Doutores agraduados em París, a graça do Baptismo babilitou a todos; muitos offerecêram no templo grandes offertas, e sómente louvou Christo a mealha da pobre viuva, porque deo de coração toda sua possibilidade. Todos corremos em aprazer ao Senbor , e quem zelar sua lei merecera ser aspirado pera o ministerio della: e dado que eu não seja dos escolhidos pera o ministerio do ensinar, sou dos chamados pera obsequio da Lei; e se me por issu reprendem, bemaventurados aquelles, que padecem perseguição pela justiça, mas não mereço tanto ante Deos, que veja esta bemaventurança.

A inteireza, e verdade com que procedeo, sem ser vencido do interesse, podemos ter por milagrosa, pois a Sagrada Escritura lhe dá este titulo, quando diz, que o homem que despreza o ouro faz milagres em su vida. O como nesta materia se houve João de Barros consta da abonação dos mesmos Reys, a quem servio, os quaes em todas as Provisões das mercês que lhe sizeram, dizem sempre que lhas fazem pela satisfação com que servio o officio de Feitor da Casa da India e Mina, como o já referimos. He tambem assás bom testemunho

disto o pouco que deixou a seus herdeiros, havendo outros, que com o mesmo officio os enchêram de heranças; e assi disculpando-se elle com seu filho Antonio de Barros no Dialogo da Viciosa Vergonba, diz, que o queria deixar bem herdado em virtuosos costumes, e em outras praticas de sciencias, por ser herança composta de suas proprias achegas; e logo segue, dizendo: Trabalharei por te não envergonhar com edificios que tem a magestade, e opinião da torre de Babylonia, os quaes depois de compostos. vem a confusão eterna, que os divide em tantas linguas, quantas foram as achegas de que se fundáram; e daqui vem quantas beranças vemos sem proprios berdeiros, porque como se ajuntáram de estranhas famendas, estranbos as herdam. Crê-me, que nunca alguem perdeo o proprio, e por isso me ficam deste meu trabalho duas esperanças: huma, que nunca por elle serás citado, pois são noites minhas veladas; e a outra, que tempo virá em que serei julgado por bomem zeloso do bem da Patria. Neste lugar vai discursando sobre os excessos que os pais commettem por deixarem os filhos ricos, seja donde for, ganhando com isso muitas vezes pera si proprios condemnação eterna, e deixando os filhos não herdados de bons costumes, mas azados pera lançarem

rem mão de todos os vicios, e pera perderem tanto da honra de leus avos, quanto ganháram outros que não herdáram elta ifca de erros. Tambem no Prologo da quarta Decada se torna a desculpar com os seus desta continua queixa que delle tinham, dizendo: Se no mesmo officio não temos tanta fer, como elles dizem que tiveram aquelles, a quem nos succedemos, não será porque elle tivesse nelles mais do que tem em vós, mas porque elles tiveram delle mais do que nos tivemos: e a causa sique pera outro lugar, porque aqui não soffre o tempo ser manifesta, &c. Esta rara inteireza moveo aos Reys a lhe fazerem por vezes algumas merces, entre as quaes ElRey D. João III. no anno de 1550, lhe dec licenga pera em quanto vivesse poder mandar vir per sua conta da India tantas mercadorias, que tirafle dellas forros cada anno no Reyno quinhentos cruzados. E ElRey. D. Sebastião lhe perdoou as dividas em que lhe estava de perta artilhoria, armas, e munições, do tempo da viagem do Maranhão, que importariam mais de seiscentos mil reis. E no annouse 1563, the fex merce de aba gumas mercadorias; que elavam na Gafa da India, e outras coulas de malor de feiscentos e singoents mil reis. Depois de settefai lecimento spela melmo respeito sez mence T fua -:".

sua mulher da quantia de quinhentos mil reis. E ElRey D. Filippe I. deo cem mil reis de tença a Jeronymo de Barros seu filho, com licença de testar de trinta mil reis delles em quem lhe parecesse. Mas se por cumprir João de Barros com sua obrigação não deixou grandes heranças a seus descendentes, nem por isso se devem elles ter por menos affortunados, porque se os pais ajuntam estas riquezas para que siquem seus silhos mais honrados na Républica, não podiam os de João de Barros posluir morgados, por rendosos que fossem, que tanto os honrasse como terem tal pai, o qual por fuas illustres obras he tão infigne no Mundo, que lhe podem ter inveja muitos poderofos, e Principes delle; pois he certo, que hum engenho raro, e eminente honra não fómente huma Pamilia, Cldade, e Provincia inteira, mas ainda a idade, e seculo em que nasceo sica illustrado com produzir hum varão tão excellente.

Teve feliz memoria; á qual ajudou muito com a artificial. Foi de grande confelho, prudencia, verdade, e eredito com
todos, e por estas, e outras boas partes era
huscado, e amado de muitos, posto que
lhe não falráram alguns emulos de quem
fe elle queira na sua Apologia de quent
fe elle queira na sua Apologia de quent
Decada) que he sual manifesto da virtude,

### DE JOAO DE BARROS LXIII

porque os máos naturalmente aborrecem os bons por serem contrarios a seus costumes, Foi casado com Maria de Almeida, irmã de Lopo de Almeida morador em Leiria, e filha de Diogo de Almeida de Pombal, da qual teve dez filhos, que foram, Jeronymo de Barros, Antonio de Barros, e João de Barros, que lhe ElRey D. João filhou por moços Fidalgos; Lopo de Barros, a quem tambem siihou ElRey D. Sebastião no mesmo foro. Das filhas, huma foi D. Maria de Almeida, de que faz menção no Dialogo do jogo das virtudes moraes, e a outra D. Isabel de Almeida, que casou com Lopo de Barros, e D. Catharina de Barros, mulher de Christovão de Mello, silho de Diogo de Mello da Silva, Veador da Raynha D. Catharina; dambas estas filhas ha hoje descendencia. Das outras duas não chegáram os nomes á minha noticia. Dos filhos o mais velho Jeronymo de Barros casou com D. Luiza Soares, e morreo semter geração; dos outros João de Borros morreo na batalha de Alcacere. A India foram Diogo de Barros, a quem matáram os Mouros, e Lopo de Barros, que foi Capitao de Baçaim; e casou la com D. Micia de Siqueira; de quem teve a D. Cathai rina de Barros mulher de Pero Peixoto da Silva.

# LXIV VIDA DE JOÃO DE BARROS

Esteve o corpo de João de Barros naquella Ermida de Santo Antonio até o anno de 1610, em que o Bispo Capellão mór D. Jorge de Ataide, Commendatario perpétuo do Mosteiro de Alcobaça, lhe fez tras-· ladar os ossos pera a Capella mór da Igreja Paroquial da mesma Villa de Alcobaça. que elle mandou acabar, onde lhe queria fazer huma sumptuosa sepultura. Procedeo elle piedoso cuidado ao Bispo de saber. que fora João de Barros sen Padrinho de pia, porque o Conde da Castanheira o tomou por Compadre no tempo de sua mór valia, antepondo as virtudes, e partes que havia nelle, aos titulos, e honras que outros em semelhantes actos pertendem. Não pode todavia o Bispo Capellão mór acabar esta obra com aquella grandeza, e perfeição, com que fez outras muitas neste Reyno, porque lho atalhou a morte. Porém se nesta sepultura faltam a João de Barros os tumulos de marmore, pyramides, e outros ornamentos funeraes, com que os poderofos do Mundo procuram dilatar sua lembrança, tem logo com seus escritos, e virtudes levantado na memoria dos homens maiores, e maîs duraveis mausoleos, que os que em Asia fizeram liuma das maravilhas do Mundo. William Barrell

# NOTICIA DOS AUTHORES, QUE ESCREVERAM

JOÃO DE BARROS,

E Catalogo das Obras, que compoz, extrahidas da Bibliotheca de Diogo Barbosa Machado Tom. 2. pag. 606. até 609.

Poram muitos os Elogios, que á penna de João de Barros dedicáram célebres Escritores, dos quaes aqui daremos huma breve noticia.

Nicoláo Antonio Bibliotheca Hisp. Tom.

1. pag. 498. col. 1. Virum quidem eximia mentis acie, memoriaque, ac multa bonorum Auctorum lectione, quorum sidem, judicium, perspicuitatem, atque elegantiam, præter alias virtutes, in contexenda Historia Lusitani sui idiomatis sere principe, suit imitatus. Macedo Flor. de Hespan.

Cap. 8. excel. 9. En el Historiar sue excelentissimo por la verdad, clareza, y juizio, que en sus Decadas guardò, e na Eva e Ave Part. 1. Cap. 42. num. 3. grande Historiador.

Fr. Simão Coelho Chron. do Carmo Liv. 2. Cap. 6. mui douto, e elegante. Pineda de reb. Salom. Liv. 4. Cap. 11. Præclarum. Pacheco Vida de la Inf. D. Mar. Liv. 1. Cap. 4. Gran Escritor, e Cap. 7. insigne Historiador. Barros. Vida.

#### LXVI NOTICIA DAS OBRAS

Masseo Hist. rer: Ind. Liv. 1. gravis Auctor. D. Francisco Manoel Epanas. de varia Hist. pag. 226. samoso Historiador,

e Filosofo.

Ant. Lud. Tract. de Pudor. que lhe dedicou: Tu eruditione, & nobilitate præstas: nulli otii, & negotii ratio magis quam tibi uni constat, & perire omne opus arbitraris, quod in Libris, Literisque non insumatur; dies Reipublica impendis, noctem cum Musis, & ingenuis commentationibus commutas, maicremque omnino partem studio, quam somno tribuis: tuoque ex ore (quod de Nestore scripsit Homerus) melle dulcior profluit oratio. Fr. Manoel da Esperança Histor. Seraf. da Prov. de Portug. Tom. 2. Liv. 12. Cap. 24. n. 5. com penna sobre todas elegante fez voar pela largueza do Mundo a fama miraculofa do esforço Portug. Faria Asia Portug. no Prolog. da 1. Part. n. 6. Varon de antiga capacidad en sciencia, e elegancia. Gandavo Hist. da Provincia de Santa Cruz, Cap. 1. Illustre, e famoso Escritor. Ambrosio de Morales Chron. de Hespan. Liv. 12. Cap. 38. Digno de ser mucho alabado per su ingenio, muchas letras, y gran juizio. Solorzano de jure Ind. Tom. 1. Liv. 1. Cap. 3. n. 48. Egregium Scriptorem. Sousa Hist. Gen, da Casa Real Portug. Tom. 8. no fim pag. 27. Insigne

Escritor... varão verdadeiramente grande. Sá Mem. Hist... dos Escrit. do Carm. pag. 322. célebre, e erudita Escritor. Severim Disc. Var. Polit. pag. 23. Trabalhando toda a vida por illustrar a patria, e deixar de seus naturaes gloriosa memoria.

Catalogo das obras que sahiram á luz pública da Impressão.

Chronica do Emperador Clarimundo, donde os Reys de Portugal descendem. Coimbra por João de Barreira 1520. fol. & ibi pelo mesmo Impressor 1553. fol. e Lisbon por Antonio Alvares 1601. fol. & ibi por Francisco da Silva 1742. fol.

Primeira Decada da Asia dos Feitos, que os Portuguezes fizeram no descubrimento, e conquista dos mares, e terras do Oriente. Lisboa por Germão Galherde aos 24 dias de Março de 1553. fol.

Segunda Decada da Asia, &c. Lisboa pelo dito Impressor, e no mesmo anno, fol-

Estas duas Decadas sahíram traduzidas em Italiano por Assonso Ulhoa, com este titulo: L'Asia del S. Giovanni di Barros Configliero del Christianissimo Re di Portugaldo de' Fatti de' Portughesi nello scoprimento, e conquista de' mari, e terre di Oriente. Venetia apresso Vincenzo Valgrisio 1362. 4.º 2. Tom.

# EXVII NOTICÍA DAS OBRAS

... Terceira Decada da India - Oc. Lisboa por João Barreira 1563: fol.....

III Sahiram estas tres Decadas reimpressas primorofamente por ordem do Senado de Isishoa, ibi por Jorge Rodrigues 1628. fol.

Absalutissimum., celatumque novem Mufis opus, ut Horatio utar (são palavras, com que o grande Nicoláo Antonio Bib. Hisp. Tom. i. pag. 498. col. 2. exalta estac Historia) mansurumque in omnem etasem dum laude maxima sui artificis : quo eminet incorrupta fides, luculenta oratio Liviana amula, Geographiaque totius earum partium, quas describit stilo, multa

& accurata cognitio.

. Quarta Decada da India. Madrid em a Impressão Real 1613. fol. Esta Decada, que ficou imperfeita, conservava Luiza Soares nora de João de Barros, e viuva de Jeronymo de Barros seu silho mais velho, de cujo poder a extrahio no anno de 1591 Filippe Primeiro de Portugal, mandando-lhe dar quinhentos mil reis, e commettendo a D. Fernando de Castro Pereira Fidalgo de grande talento, e depois a Duarte Nunes de Leão muito versado na Historia, a coordineção desta Decada; e como assim hum, como outro não effeituassem o intento d'El-Rey, foi dada esta incumbencia por Filippe Segundo a João Baptista Lavanha Cos--7131 momografo mos do Reyno, mas mondomenta a ordenou, mas illustrou com destras notas " e Taboas Geograficas. Includini olulul vina - .... Cartinha parasaprender sastem Nosbal tem estas palavras: A topvor da Deol , le da Virgens Mania Madaba-se la vantinha cons os preceitos Le mandamentos da Santa Madre Igreja incicom ac Musterios da Missay e Responsarios dellas Imprimida em a mui nobre, è sempre leal Cidade de Eisboarpor authoridade da Santa Imphisicao em casa de Luix Rodrigues Livreiros d'ElRey nos for Seuber: som Privilegio Real capacito de Denembra dahag 39. Labar otnomigna o Nesta obra mina a leo polé para maide clareza dos principiames il bazina readal letra do Adfabeto humasifiguras, aque afrincipia pes la melina letra i corra que fique umais fixa na memoriac Sobre o Al humao Arvine ; sobre oiB huma Bestati chill cinilarique fau feguenia Foi dedicada ao Principe D. Filippe filho

pen ella; e claino sixella annua a Cairinia de D. Fr. Jozov Starts Marker vild stice Print cipe, indaginaram muitols out accobractus; Send of contamental side John the Barrendia and : Grammatica da lingua Padriguerra I Olysthipone apud Leudovinume Rotoritium Eypogi.

difficación. Josephondifficação de ler

1540.4. No shold so divide Est a cartinha possada demissarta paras administros facilis

#### EXX i NOTIGIA DAS OBRAS

mente aprenderem a ler . i. sfica egora darmos cos praceitos da nossa Grammatica , de cujo titulo intitulamos a Carsinha, &c. Nella obrantraz hum Tratado da Orthografin da, lingua Portuguaza a folingo: e Dialego em lovoor da nossa linguagem, ere - Dialogo da Viciofa Kengonha. Olysfipone aprid Ludovidum Rotorigium, 1540. 4:0 no fim. Imprimido em cusa de Inis Rodris gues Livreiro & EIRey noffer Senbor com Privilegio Real not 12 de fanciro de 1540. Aio Nella Obra instrue a puericia com doutrinas opportunăs a esta idalle; e posto que era o argumento moral e pedio ao infigne. Medico : Filosofo a Doubor Antonio Luiz, que lhe ministrafse assimoricias; pertencentes ás materian de que aforediam mektrabidas da Filosofia natural. A ofta simplica satisfez Anmia Luiza de appoido o Tirlando de Pudure se quel acopressimo João de Barros dedidedict in the Principe D. Filippe Luon Dialogo de precedibsomandes icom pratica delle sum moda de jogo. drisboa por Luiz Rodrigues Liveriro /d. El Bayonollo: Senhob 1540.4. São Imperiocutores social uthor com seus filhes Amonio de Carbarina. Dedicado á Princeza D. Maria, que depois catou com Pilippe' Prudence o la qual gogavan com deit Pai BiRen D. João to de lo de de Tabolast reducindo avelle as Ethicas de Miss

e vicios por excesso, ou defeito. Teve intentos de regular a Economia pelo jogo das cartas, e a Política pelo xadrês, por serem

eftes jogos os mais communs.

. Rhopica Pneuma, ou mercadoria espiritual. He hum colloquio metaforico, em que são Interlocutores o Entendimento, e a Vontade. Lisboa 1532. 4.º dedicado a Duarte de Rezende seu parente. Foi tão estimada esta obra pelo eruditissimo Luiz Vives, que dedicou a João de Barros, no anno de 1525, o seu Tratado Exercitationes animi in Deum, e na Dedicatoria lhe diz estas palavrasi. Christophorus Mirandus meus declaravit nobilitatem tui generis, tum. ingenium, eryditionem, & probitatem, quæ ego en opusculo quodam tuo vestrati lingua conscripto facile perspexi, non potui non complecti, & suscipere dotes animi exercitas. inter negotia, tam varia, & magna, &c.

Paneg yrîco a mui alta, a esclarecida Princeza Infanta D. Maria nossa Senhora. Consta de 80 §S. Sahio a primeira vez. impresso em as Noticias de Portugal, composta pelo eruditissimo Chantre de Evora Manoel Severim de Faria. Lisboa na Ossicina Crasbeeckiana 1655. fol. Segunda vez se imprimio na vida da mesma Princeza esenia por Fr. Miguel Pacheco Religioso da

#### LXXII NOTICIA DAS OBRAS

Ordem Militar de Christo. Lisboa por João da Costa 1665. fol. desde fol. 143. verso até 164. o qual assim á obra, como a seu Author saz o seguinte Elogio: Hizo Barros ésta obra con tanta erudicion, y lugares de la Escritura Divina, y humana, que haviendo muchas y sus Decadas tan celebres en Europa, la prezonte en su genero venos todas, y la igualan algunos al Panegyrico, que escrevio Plinio a Trajano, que se estima per lo mejor de todo lo que se balla deste gran ingenio, y juizia. Sahio texceira vez em a segunda Impressão das Noticias de Portugal. Lisboa por Antonio Isidoro da Fonseca 1740. sol. desde pag. 395. até 420.

Ao muito alto, e muito poderoso Rey de Portugal D. João III. deste nome, Panegyrico em o anno de 1533. Sahio na segunda Impressão das Noticias de Portugal. Lisboa por Antonio Midoro da Fonfeca 1740. sol. desde pag. 287. are 380. He muito extenso, e ornado de erudição sagrada, e profana.

Obras Manuscriptas.

Problemas Moraes. Allega esta obra no Dialogo da Viciósa Vergonha.

Exclamação contra as opiniões, e abufos do Mundo presente. He obra muito sen-

### DE JOÃO DE BARROS LEXMI

tenciosa, e cheia de Filosofia moral, escrita em mais de 460 Redondilhas, dirigida com hum largo discurso a seu grande amigo João Rodrigues de Sá Menezes senhor de Sever, e Matozinhos, e Alcaide mór da Cidade do Porto, em o anno de 1561. Começa:

Aquella eterna Mente
Alta luz inaccessivel,
Em si mesma permanente,
Sem moto, ou accidente,
Não sendo comprebensivel,
Por sé cremos sirmemente.

Decada da Africa. Faz memoria delta terceira obra na Decada da Afia Liv. V. Cap. VIII. e a teve em seu poder o Illustrissimo D. Rodrigo da Cunha Arcebispo de Lisboa, como affirma Manoel de Faria e Sousa no Catalogo dos livros, que traz ao princípio do primeiro Tom. da Asia Portug. n. 81.

Geographia universalis. Desta obra faz repetida memoria na Decada I. Cap. I. e Liv. IV. Cap. II. e Decada II. Liv. I. Cap. III. e Liv. VIII. Cap. IV. Era huma combinação da Geografia antiga com a moderna, descrevendo primeiramente os instrumentos da navegação, e depois as situações das Provincias; arrumações das terras, e costumes de seus habitadores. Hum fragmento desta obra conservava seu filho Jeronymo de Barros, que offereceo a ElRey D. Sebassião.

1 1

## LXXIV N. DAS OBRAS DE JOÃO DE BAR.

e infelizmente se perdeo, como escreve Faria no Catalogo dos livros collocado ao puncipio do Tom. I. da Asia Portug. n. 8 r. E no Comment. ás Lusiad. de Cam. Cant. & Estanc. 5. assirma que conservava alguns fragmentos da dita Geografia, da qual saz menção o moderno addicionador da Bibl. Geograf. de Antonio de Leão, Tom. III. col. 1219.

Historia natural do Oriente, que consta de plantas, e animaes daquellas Provincias, e das obras artificiaes pertencentes á Commutação, e Commercio de ambas estas materias. Desta obra se lembra na Decada

I. Liv. VI. Cap. IV.

Summario, que trata das Provincias do Mundo, em especial das Indias, assim de Castella, como de Portugal, e trata largamente da Arte de marear juntamente com a esfera em romance com o regimento do Sol, e do Norte, e outras derrotas, e alturas das terras, e com outras muitas cousas necessarias aos navegantes, fol. conserva-se na livraria do Excellentissimo Marquez de Abrantes, e parece ser o original. Começa: Haveis de saber, que assim como os circulos dos horizontes, o co.

Historia dos Reys da Persia, Grão Tamorlão, e Preste João. Ficou incompleta, e se conserva na Bibliotheca Real.

IN-

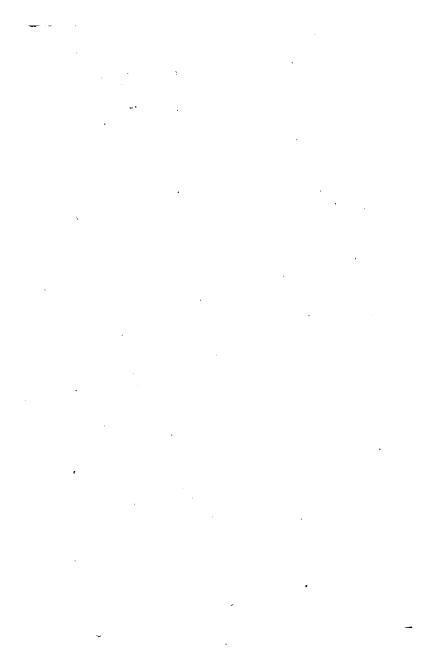

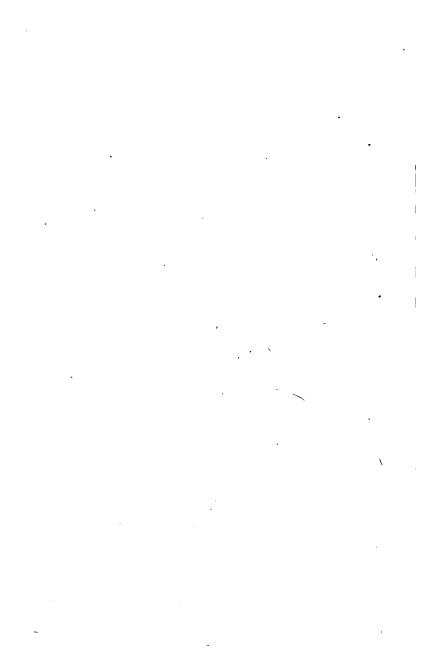

# INDICE

# DAS COUSAS MAIS NOTAVEIS DESTA OBRA.

T. significa Tomo, P. Parte, p. pagina.

#### A

Ahor. Lugar diante do Cabo Çamory. T. 1. P. 2, p. 303.

Abassa. Reino da Abassa. Como são alli as povoações, e edificios. T. 3. P. 1. p. 367. As suas Cidades, que sinal tem. ib. p. 369. Situação, e confins deste Estado. ib. p. 370. Sua grandeza. ib. p. 379.

Mosteiros, e Igrejas notaveis. ib. p. 389.

Rainha da Abassia, v. Ilena.

Rei da Abassa. Donde proveio o entender-se ser o Preste João. T. 3. P. 1. p. 360. Historia deste Principe. ib. p. 361. Ajuda, que lhe dão os nossos para cobrar seu Estado. ib. p. 365. Sua Religião: titulos. ib. p. 366. Pertende ser oriundo de Salomão. ib. p. 377. Como reparte os Governos. ib. p. 385. Jurisdicção Ecclesiastica. ib. p. 389. Barbaridade com que vive. ib. p. 391. Seu Estado. ib. p. 393. Grandeza de Senhorio que teve: ostentação de sua marcha. ib. p. 394. Veneração que lhe tem seus Vassallos. ib. p. 396. Vid. Preste João.

Barganes da Abassa, v. Barganes.

Abassa. Vem tres Abassa á não de Vasco da Gama.

T. 1. P. 1. p. 298. Mostras que dão de Christãos: escondem-nos os Mouros. ib. p. 290. Falta de noticias que tem: doutrina que conservam da sua Religião. T. 3. P. 1. p. 387. Uso de se marcarem com fogo: suas ceremonias. ib. p. 388. Barbaridade. ib. p. 390. Preguiça, e modo de vestir. ib. p. 392.

Sacerdotes Abassis. Fartura com que vivem, e respeito que tem. T. 3. P. 1. p. 390.

Barros. Indice. A Abaz.

Abaz. Tio de Mafamede, cabeça da linhagem Abazicon.
T. 1. P. 1. p. 3.

Abazicon. Familia da parentela de Mafamede. T.

1. P. 1. p. 3.

Abded Ramon. Vem fogindo: toma o nome de Miralmuminim. T. 1. P. 1. p. 6. Funda a Cidade de Marrocos. ib. p. 7.

Abdelá. Menfageiro delRei de Xael. Embaixada que

traz a Nuno da Cunha. T. 4. P. 2. p. 431. Aga Abdelá, v. Aga.

Abdelá ben alle. Vence o Calyfa de Damasco. T. 1.
P. 1. p. 4. Entra a Cidade: desenterra, e queima os ossos de Yazit: mata toda a sua familia. ib.
p. 5.

Abdeliuab. Mouro poderoso de Damiata. Manda-o Ba-

xiá matar. T. 4. P. 2. p. 609.

Abedechan. Vem em ajuda de Soleimão Aga: sua morte. T. 4. P. 2. p. 257. Toma-lhe Aga toda a fazenda que tinha. ib. p. 259.

Abdeleader. Thesoureiro de Badur. Achou-se em seu poder cartas de negociações contra os Portuguezes. T. 4. P. 2. p. 381.

Aberus. Mir Aberus, v. Mir.

Abeses. Nome que Strabo dá ás abas do mar Rozo. ... T. 1. P. 1. p. 220.

Abexis , v. Abassis.

Abião. Povoação entre o mar Roxo, e Adem. T. 1.
P. 2. p. 280.

Abiethan. Rey de Samarcant. Faz guerra ao Rey dos Mogoles. T. 4. P. 2. p. 510.

Abmadabad. Cidade. T. 4. P. 2. p. 591. Abrahemo. Ali Abrahem Marça, v. Ali.

- Rey dos Patanes. Vem em foccorro do Rey de Dely, e toma-lhe o Reyno. T. 4. P. 2. p. 10.

P. 2. p. 17. Guerra que tem com seu Tio: venceo. ib. p. 19. He vencido, e morto. ib. p. 21.

Coge Abrahemo. The sourciro d' Ormus. T. 4. P. 1.

p.

7 p. 325. Queixa-se delle ElRey. ib. p. 326. Paga-lhe o que deve, e tirão-lhe o Officio. ib. p. 337. Melique Abrehemo. Quem era. T. 4. P. 2. p. 178. Revoltas que causa ib. p. 180. He prezo. ib. p. 181. Solto, ib. p. 187. Faz-se Senhor do Estado do Hydalcão seu Pai, ibi p. 188. Vid. Hydalcão. Raja Abrahemo. Levanta-se contra ElRey de Pedir. T. 3. P. 2. p. 245. Prende seu Pai em hama gaiola. ib. p. 245. Faz fogir ElRey de Pedir. ib. p. 247. Cilada que arma aos nossos, ib. p. 250. Toma . o Reyno de Pacem. ib. p. 205. Cérca la Fortaleza . de Pacem. ib. p. 272. Traição que arma a Sunão de Soufa. T. 4. P. 1. p. 230. Traição com que toma hum Galeão. T. 4. P. 2. p. 107. Pertende tomar Malaca. ib. p. 100. Abreu. Aleixo d' Abreu. Sua viagem para a India. T. 4. P. 1. p. 259. Perde-se, ib. p. 260. Antonio d' Abrea. Valor com que pelcija em Malaca. T. 2. P. 2. p. 73. Vai ao descubrimento de Maluco, e Banda, ib. p. 104. Padrões que vai pondo nas terras que descobre : chega a Bande. T. 3. P. 1. p. 589. Sua morte vindo para o Regno. ib. p. 590. Lopo d' Abreu. Vai á India com Lopo Soares. T. 1. P. 2. p. 149. He o primeiro que chega de Reyno, ib. p. 172. (1) (2) (2) (2) (2) (2) Vasco Gomes d'Abreu. Vai pata a Rottaleza de Cofala. T. 2. P. 1. p. 86. Perde-se. ib., p. 89.1 Abucasa. Cachil Abucasa. Filho delRey de Tidore. T. 4. Abumuza. Recolhe-le com a major parte de familie de Mir Dand para as ferras. T.4. P. 2: p. 608. Açadachan. Capitão do Hydaleão. T. 4. P. 12. pt. 179. Nomeado Governador do Estado por sua morte. ib. p. 180. Refifte a Cota Maluco. ib. p. 184. Vem a livrar Maluchan, ib. p. 191. Modo de se alojar, ib. - p. 199. Mata ao que o vinha matar. ibo p. 194. "Poesse em falvo, ib. poi 195. Liga que faa contra o 21 1 Αü

novo Hydalcão, ib. p. 197. Desavença que tem com Cogertechan, ib. p. 199. Offerece-se a Achandegij. ib. p. 200. Torna a reconciliar-fe com Cogertechan. ib. p. 201. He rogado pelo Hydalcão. ib. p. 209. Persuade Nuno da Cunha para tomar as terras de Goa. ib. p. 211. Juramento, e escritura que saz de defistencia dellas. ib. p. 212. Suas manhas: passa-se ao Rey de Bisnaga: honras com que he tratado. oib. p. 215. Enganos que faz a este Rey. ib. p. 217. Volta ao serviço do Hydalcão. ib. p. 221. Destroe Cota Maluco. ib. p. 225. Inquietação com que vive. ib. p. 228. Falla que faz ao Hydalcão, ib. p. 231. - O que obra com o Capitão de Meriche. ib. p. 260. Vem cobrar as terras de Goa. ib. p. 260. Vagares, e manhas com que faz esta guerra. ib. p. 266. Mena fageinas due manda a Nuno da Cunha. ib. p. 269. Toma as terras de Salsete. ib. p. 273. Propõe vir fallar, a Munos da Cunha, e qual he a fua intencão. ib. p. 281. Resposta que manda ao Hydalcão - sobre deixar a guerra, ib. p. 288. Prosegue nella com mais calor, ib. p. 201. Ajusta pazes com Nuno da Cunha : refresco que lhe manda a Goa. ib. p. 295.

Acacuma: Lugar da Abassia. A tradição que ha entre os Abassia: T. 3. P. 1. p. 384. Motivo por que vão alli coroar-se os Reys da Abassia. ib. p. 385.

Achem. O maior Reino da Illas de Camatra. T. 1. P. 1. p. 412

Rey d'Achem. Como recebe João de Borba. T. 3.
P. 1. p. 538. Como se porta com Jorge de Brito.
ib. p. 339. Defende a Cidade. ib. p. 543. Como
vem o Reyno a Raja Abrahemo, v. Abrahemo.

Achens. Commettem duas vezes Malaca. T. 4. P. 2. p. 548.

Açoutado. Bhas do Açoutado. Donde houverão este nome. T. 1. P. 1. p. 306.

Açuear. Grande copia que chegou a dar a Ilha da Made deira. T. 1. P. 1. p. 35. Manda o Infante vir as cannas

nas da Scicilia para se plantarem, e mestres que o

lavrassem. ib. p. 134.

Adão. Pico d'Adão. Serra notavel em Ceilão. T. ?. P. 1. p. 114. Tradição que ha nesta Ilha. ib. p. 115. Concurrencia de peregrinos que alli concorrem. ib. D. 116.

Adeger , v. Arguim.

Adem. Cabeça do Reino, Cidade do mesmo Nome. T. 1. P. 2. p. 289. Chega alli Affonso d' Alboquerque. T. 2. P. 2. p. 228. Sua fituação. ib. p. 233. Riqueza. ib. p. 236. Quem era Senhor della, ib., p. 237. Como resiste à Affonso d'Alboquerque. ib. p. 204. He tomada por Soleimão Eaxiá, e saqueada.

T. 4. P. 2. D. 615.

Xeque d' Adem. Manda pedir ao Soldão do Cairo ajuda contra os Portuguezes. T. 1. P. 2. p. 181. Potencia que tem naquella Costa. ib. p. 317. Ajuda a expulsar o Xeque de Dalaca, e Macuá. T. 2. P. 2. p. 281. Faz-se Senhor dos seus Dominios ib. p. 282. Faz-se Vassallo delRey de Portugual. T. 4. P. 1. p. 429. Recebe Soleimão Paxiá: vem fallarlhe á Gallé: he por elle enforcado. T. 4. P. 2. p. 615.

Adilbelgiam. Cidade. T. 4. P. 1. p. 336.

Adilcão , v. Hydalcão.

Aeiro. Cachil Aeiro. Cufto com que fica Rey de Maluco. T. 4. P. 2. p. 587. Solta-o Antonio Galvão, e deixa-o cafar. ib. p. 596.

Affonso. D. Affonso Henriques. Foi o primeiro fundador

da Casa Real Portugueza. T. 1. P. 1. p. 10.

D. Affonso V. Confirma as doações feitas ao Infante D. Henrique. T. 1. P. 1. p. 35. e 139. Desiste das Canarias. ib. p. 103. Deixa-as a Castella. ib. p. 104. Continúa o descubrimento de Guiné. ib. p. 116. Cartas que passa ao Infante D. Henrique. ib. p. 137. Dá licença para povoar a Ilha dos Açores. ib. p. 138. Merce que faz ao Infante D. Fernando: manda fazer o Castello em Arguim, ib. p. 139. Faz doação das Ilhas de Cabo Verde ao Infante D. Fernando: privilegios que concede á Ilha de Sant-Iago, e porque os coarta, ib. p. 140. Condições com que arrenda o trato de Guiné. ib. p. 143. Suspende o descubrimento de Guiné com a sua passagem a Africa: institue a Ordem da Espada: escreve a Gomes Anes de Zurara de seu punho para ir escrever a Guerra d'Africa. ib. p. 149.

Affonso VI. Chamado o Brave. Toma Toledo aos Mouros. T. 1. P. 1. p. 8. Cafa fua filha com o Con-

de D. Henrique, ib. p. 9.

Affonso. Filho delRey de Congo. Seu Baptismo. T. I.P. 1. p. 236. Constancia. ib. p. 237. Trabalho que passa com seu Pai. ib. p. 238. Desterra a Ido-· latria. ib. p. 239. Sua entrada, e acclamação. ib. - p. 240. Guerra que tem com seu Irmão. ib. p. 241. Vence-o. ib. p. 242. Perdoa-lhe. ib. p. 243. Suas

Virtudes. ib. p. 244. Armas que tomou. ib. p. 245.

Affonso d' Alboquerque, v. Alboquerque. Affonso Gonsalves Baldaya, v. Baldaya.

... Affonso Cerveira, v. Cerveira.

Affonso Furtado, v. Furtado. Affonso Guterres , v. Guterres.

Affonso Lopes da Casta, v. Lopes.

Affonso Mexia, v. Mexia.

Affonso de Paiva, v. Paiva.

Diago Affonso. Sua viagem. T. 1. P. 1. p. 76

Traz comfigo João Fernandes. ib. p. 77.

Estevão Affonso. Sahe de Lagos. T. 1. P. 1. p. 67 .. Luta que tem com hum negro no rio Canagá. ib. p. 111.

Fernão Affonso. Vai fundar o Castello da Mina. T. 1. P. 1. p. 16. Vai Embaixador a Cabo Verde. ib. p. 17. Infidelidade que acha nos negros. ib. p. 129. Volta. ib.

João Affonso. Vai Capitão da Armada á Mina. T. 1. P. 1. p. 154. Assenta feitoria em Gató. ib. P. 179.

Martim Affonso, Martim Affonso de Mello, Murtim Affonso de Sousa,

Agacij. Paço de Goa. T. 2. P. 1. p. 455.

Aga. Aga Abdelá. Incita o Rey de Bengala contra os

nossos. T. 4. P. 1. p. 472.

Aga Mahamud. Capitão de Dio. Accommette Diogo Fernandes. T. 3. P. 2. p. 59. Peleija com a nossa Armada. ib. p. 64. Batalha que tem com D. Aleixo de Menezes. ib. p. 78. Damno que saz aos nossos. ib. p. 84. Peleija com as nossas Galés. ib. p. 86. Seus ardís. ib. p. 97. Insidelidade que usa com Melique Saca. T. 4. P. 1. p. 579. Como escapa á morte: vai prezo a Champanel. ib. p. 582.

Aga Mustafa, Faz liga com Mujatechan contra Me-

lique Cuffi. T. 4. P. 2. p. 198. Soleimão Agá, v. Soleimão.

Xabardim Agar , v. Xabardim.

Agacim. Cidade da Costa de Guzarate. T. 1. P. 2. p. 244. Sua situação. ib. p. 417. He tomada, e destruida. ib. p. 419.

Agara. Cidade dos Mogoles. T. 4. P. 2. p. 31.

Agi. Hocem , v. Hocem.

Agimar. Reino. Com quem confina. T. 4. P. 1.

Agoada de boa paz, v. Paz.

Agrapara. Ilha de Bengala. T. 4. P. 2. p. 454.

Agrij. Malique Agrij. Vem sobre Goa. T. 2. P. 1. p. 551. He vencido ib. p. 552. e 553. Fortifica-se. ib.

p. 553. Desampara o sitio. ib. 554.

Aguiar. Jorge d'Aguiar. Vai Capitão Mór d'huma Armada para a India. T. 2. P. 1. p. 225. Perde-se. ib. p. 227.

Aiala. Miguel d' Aiala. He o primeiro que sobe na es-

cala de Varivene. T. 4. P. 2. p. 88.

Pedro d'Aiala. Embaixador de Caflella fobre as dúvidas de Colomb: arte com que dilata a conclusão da fua Embaixada. T. 1. P. 1. p. 253.

Aires. Aires da Cunha, v. Cunha.

Aires Coelho, v. Coelho.

Aires Correa, v. Correa.

Aires Gomes, v. Gomes.

Aires da Silva, v. Silva.

Aires Tinoco, v. Tinoco.

Gomes Aires. He nomeado Capitão da Armada por morte de Pero d'Azambuja. T. 1. P. 1. p. 154.

Alamo. Rey de Dely. He vencido por Botiparão: como he recebido do Badur. T. 4. P. 1. p. 606. Sua morte. T. 4. P. 2. p. 46.

Alamochan. Foge para o Guzarate. T. 4. P. 2. p. 17. Chamão-no para o Reyno, he levantado com o nome de Soltão Laudij. ib. p. 19. He despojado do Reyno, e cativo. ib. p. 23. Volta a Cambaia. ib. p. 24. Vai á guerra contra os Mogoles. ib. p. 30.

Alapor. Cidade do Sabayo. T. 4. P. 2. p. 453.

Alarves. Vizinhos aos desertos d' Africa. T. I. P. 1. p. 19.

Alaudin. Rey de Ujantana, v. Ujantana.

Albocane. Capitão do Hydalcão. Entra no partido de Abrahemo. T. 4. P. 2. p. 181. He prezo. ib. p. 181. Ali Abrahem Marca. Vai em soccorro delRey de Ceitavaca. T. 4. P. 2. p. 321. He vencido por Martim

Affonso. ib. p. 324.

Alboquerque. Affenso d'Alobquerque. Vai à India para Capitão Mór do mar. T. 1. P. 2. p. 86. Acaba a Fortaleza de Cochim: entrada que faz nas terras de Repelin. ib. p. 94. Vitoria dos paráos de Calecut. ib. p. 97. Poe Feitor em Coulão, ib. p. 99. Parte para o Reino. ib. p. 103. Volta a India. T. 2. P. 1. p. 4. Valor com que se porta na tomada de Oja, ib. p. 28. De Brave. ib. p. 31. De Socotorá. ib. p. 42. Assenta pazes com Calayate. ib. p. 94. Destroe Curiate, ib. p. 95. Levantão-se os Mouros em Mascate. ib. p. 100. Toma a Villa. ib. p. 103. Faz tributaria a Villa de Soar. ib. p. 105. Saquea Orfação. ib. p. 106. Entra em Ormus. ib. p. 120. Faz a El-Rey d' Ormus tributario de Portugal, ib. p. 145. Comeca a Fortaleza. ib. p. 146. Faz de novo guerra á Cidade. ib. p. 152. Desamparão-no alguns Capitães. ib. p. 163. Desgostos que tem com outros. ib. p. 168. Briga que tem com os Mouros de Queixome. ib. p. 163. Pertende a succeisão da India. ib. p. 230. Torna a Calayate. ib. p. 244. O que faz em Ormus. ib. p. 246. Queima Nabanda. ib. p. 240. Torna a requerer o Governo da India. ib. p. 319. Sua prizão. ih. p. 226. He solto, e entregue do Governo da India. ib. p. 332. Vai fobre Calecut. ib. p. 351. O que alli obra. ib. p. 318. Recolhe-se ferido. ib. p. 371. He visitado de todos os Reys vizinhos. ib. p. 424. Confirma as pazes. ib p. 425. Vai sobre Goa. ib. p. 428. Entrega-se-lhe a Cidade. ib. p. 464. Pompa com que he recebido. ib. p. 465. Prohibe tomarse alguma cousa aos moradores. ib. p. 466. Embaixadores que manda, e recebe. ib. p. 467. Fortifica a Cidade. ib. p. 470. Defende o cerco. ib. p. 478. Deixa a Cidade, e recolhe-se ás naos, ib. p. 403. Trabalho, e perigo com que passa o Inverno nas náos. ib. p. 494. Fortalezas que toma. ib. p. 497. Como responde ao Hydalcão, que lhe manda resrescos. ib. p. 502. Queima a Frota inimiga, ib. 505. Porque manda enforcar Ruy Dias. ib. p. 509. Sahe de Goa. ib. p. 517. Compõe as desordens de Cochij. ib. p. 518. Torna sobre Goa. ib. p. 523. Assiste as bodas de Timoja. ib. p. 524. Falla que faz aos Capitães. ib. p. 527. Toma a Cidade. ib. p. 536. Salva-a de peste. ib. p. 545. Como se ha com os Mouros: convida os Gentios: dá o governo delles a Timoja. ib. p. 546. Porque o prende, e lhe tira a Capitania. ib. p. 547. Resporta que dá aos Embaixadores delRey d'Onor sobre Melrao. ib. p. 549. Embaixadas que tem. ib. p. 550. Vence os Capitáes do Hydalcão. ib. p. 552. Justica que faz. ib. p. 556. Faz a Fortaleza de Goa. ib. p. 557. Bate moeda. ib. p. 558. Casa os Canaris. ib. p. 559. Reparte por elles os Officios da Cidade. ib. p. 563. Queixas que fazem delle a ElRey.

ib. p. 564. Poem os mal contentes fogo as nãos, e arrabalde. ib. p. 565. Pertende fazer a Fortaleza no estreito. ib. p. 566. Como dispõe o governo. ib. p. 566. Pertende ir sobre Malaca. ib. p. 569. Dissuade-o ElRey de Cochij, e porque. ib. p. 571. Successos da viagem até Malaca. T. 2. P. 2. p. 27. Prohibe a fahida ás náos. ib. p. 38. Queixa que lhe fazem os Chis do Rey de Malaca. ib. p. 38. Apparato com que recebe os Mouros. ib. p. 40. Queima a Armada de Malaca, ib. p. 46. Concede seguro a Utimutiraja. ib. p. 53. Combate a Cidade. ib. p. 55. Rejeita a ajuda dos Chis. ib. p. 56. Notificação que faz aos Mercadores estrangeiros. ib. p. 68. Embaixada que manda a ElRey de Sião. ib. p. 70. Toma a Cidade. ib. p. 78. Como trata da sua deseza, e regimento. ib. p. 82. Faz a Fortaleza. ib. p. 87. : Bate moeda. ib. p. 87. Pompa com que publica a moeda. ib. p. 90. Sentencea os traidores. ib. p. 96. Grande somma que enjeita por elles. ib. p. 97. Pede ElRey de Campar o vir para Malaca, o que não tem effeito. ib. p. 99. Embaixadas que manda, e recebe. ib. p. 103. Manda ao descubrimento de Maluco, e Banda. ib. p. 104. Requerimentos com que pertendem demorallo em Malaca. ib. p. 107. Volta para a India. ib. p. 108. Perde-se a sua não nos baixos d'Arú: salva sómente huma filha de huma escrava. ib. p. 155. Solemnidade com que o recebem em Cochij. ib. p. 159. Soccorre Goa. ib. p. 159. Embaixadores que recebe. ib. p. 177. Recebimento que lhe fazem em Goa. ib. p. 180. Vai sobre o Castello de Benesterij. ib. p. 183. Honra que saz a Pero Mascarenhas: como accommoda os ciumes de Francisco Pereira Pestana. ib. p. 190. Perigo que corre indo reconhecer o Castello. ib. p. 190. Rendese o Castello. ib. p. 206. Castigo que da aos renegados. ib. p. 208. Bizarria que usa com os Mouros. ib. p. 209. Offerecimentos que faz a Roztomocan. . ib. p. 211. Faz pazes com o Camorij, e deigosto que

que disto tem outros Reys. ib. p. 214. Como recebe o Embaixador do Preste João. ib. p. 216. Pazes que faz com alguns Reys. ib. p. 222. O que faz em Cocotorá, ib. p. 227. Engano que lhe fazem em Adem. ib. p. 229. Quer levalla á escalla ib. p. 238. Entra no mar Roxo. ib. p. 255. Como se salva de hum baixo. ib. p. 279. O que faz nesta jornada. ib. p. 280. Sinal notavel que vê nos Ceos. ib. p. 284. Inverna na Ilha Camarão ib. p. 285. Terror que causa a sua entrada. ib. p. 288. Avisa a ElRey por terra. ib. p. 291. Arraza Camarão: nome que põe á de Mehum. ib. p. 203. Faz guerra a Adem. ib. p. 294. He contrariado de tomar Adem. ib. p. 295. He visitado em Dio de Melique Az. ib. p. 302. Dei-... xa Feitores em Dio. ib. p. 304. Presente que lhe faz Melique Az. ib. p. 306. Concede-lhe ElRey de Cambaia Fortaleza em Dio. ib. p. 308. Manda fazer Fortaleza em Calecut. ib. p. 313. Razão de se não fazer. ib. p. 314. Socega os Reys de Cochij, e Cananor para consentirem na paz do Camorij. ib. p. 316. Manda ao Reyno o Embaixador do Camorij. ib. p. 316. Recado, e presente que tem de Jerusalem. ib. p. 319. Soccorre Malaca. ib. p. 342. Faz correição nas Fortalezas. ib. p. 307. Falla com o Camorij, fatisfaz ElRey de Cochij, ib. p. 308. Torna a mandar Embaixadores a Cambaia. ib. p. 402. Manda-lhe ElRey hum Rhoniceros, que manda a este Reino. ib. p. 403. He visitado de ElRey d' Ormuz. ib. p. 411. O que passa neste Reyno d'Ormuz até lhe dar ElRey a Fortaleza. ib. p. 416. Como recebe os Embaixadores da Pertia. ib. p. 423. O que responde aos seus requerimentos. ib. p. 427. Mata Raez Hamet, ib. p. 433. Como focega a revolta da Cidade. ib. p. 440. Apparato com que restitue ElRey d'Ormaz, ib. p. 441. Despacha o Embaixador da Persia. ib. p. 445. Acaba a Fortaleza. ib. p. 474. Toma conta do rendimento do Reyno d' Ormuz. ib. p. 476. Remette a Gos os Principes cegos. ib. p. 483. Adoece. ib. p. 483. Dispõe da Successão do Governo. ib. p. 483. Parte para a India. ib. p. 487. Aggrava-se-lhe a molestia. ib. p. 491. O que escreve a ElRey de Portugal. ib. p. 492. Morre chegando a Goa. ib. p. 493. Sentimento que causa sua morte: e seu enterro. ib. p. 494. Sua Ascendencia. ib. p. 494. Suas feições, e costumes. ib. p. 495.

Prancisco d' Albequerque. Capitão Mór de huma Armada. T. 1. P. 2. p. 86. Dá a ElRey de Cochij o presente delRey D. Manoel. ib. p. 91. Recobra as Ilhas de Cochij, e Charavaypil. ib. p. 92. Começa Fortaleza em Cochij. ib. p. 93. Entradas contra o Camorij. ib. p. 94. Salva seu irmão. ib. p. 96. Condições com que concede paz ao Camorij. ib. p. 101.

Perde-se. ib. p. 103.

Jorge d' Alboquerque. Dá a ElRey de Campar o Officio de Bandará em Malaca. T. 2. P. 2. p. 387. Soccorre este Rey. ib. p. 387. Razão por que o sentencea á morte. ib. p. 394. Vem do Reyno Capitão Mór de huma Armada, T. 3. P. 1. p. 324. Grande temporal que tem. ib. p. 332. Perigo que corre em Calaiate. ib. p. 334. Soccorre ElRey de Pacem. ib. p. 519. Como se ajusta com ElRey d'Arú. ib. p. 520. Resposta que dá ao Geinal de Pacem. ib. p. 523. Toma-lhe a Fortaleza. ib. p. 530. Pompa com que mette de posse o Principe em Pacem. ib. p. 533. Faz a Fortaleza. ib. p. 534. Vai para Malaca. ib. p. 538. Vai contra ElRey de Bintão. ib. p. 558. Manda contra ElRey de Bintão. T. 3. P. 2. p. 291. Defende o cerco de Malaca. ib. p. 468. Soccorre El-Rey de Lingó. ib. p. 471. Como defende a Praça de hum Renegado. ib. p. 475. Alcança para seu Cunhado a Capitania de Maluco. ib. p. 482. Deixa a Capitania de Maluco. ib. p. 500. Peleija com as fustas de Calecut. ib. p. 502. Manda tentar o Commercio de Sunda. T. 4. P. 1. p. 81. O que faz nis**to.** ib. p. \$2.

Manoel d' Alboquerque. O que faz sendo Guarda Mor d'Ormus. T. 4. P. 1. p. 327. Renuncia o Of-

ficio. ib. p. 382.

Alcacer. He tomada por Affonso V. T. 1. P. 1. p. 149. Alcaçova. Fernão d'Alcaçova. Vai Védor da Fazenda para a India. T. 3. P. 1. p. 95. Desgostos que tem com o Governador: volta ao Reino. ib. p. 96. Effeitos desta desavença. ib. p. 97.

Alechan. Rey do Guzarate. Accrescentamento que dá ao seu Estado: he vencido, vence, vive largos an-

nos, filhos que teve. T. 4. P. 2. p. 558.

- Rey de Agimar. De quem era filho. T. 4. P. 2. p. 558. Como vem a reinar. ib. p. 559.

Alegria. Morre Fernão Colaço de alegria de tornar a

ver os companheiros. T. 1. P. 1. p. 191. D. Fr. Aleixo de Menezes, v. Menezes. D. Aleixo de Menezes, (

Alenquer, Pero d' Alenquer. Piloto. Concorre para a cleição de Capitão Mór por morte de Pero d'Azambuja. T. 1. P. 1. p. 225. Volta com Vasco da Gania. ib. p. 27.04.

Alexandre. Papa: Escreve a ElRey D. Manoel para defistir da empreza da India. T. 1. P. 2. p. 187.

Preste João Alexandre, v. Preste João.

Alexandre Magno. O que obrou com o seu Medico. T. 1. P. 1. p. 103.

Alfachan. Favor que dá sos Portuguezes em Bengala, T. 4. P. 21 p. 47 3. Alfaques. Do porto de Sant-Iago. Que cousa são. T.4.

P. 1 p. 257.

Algarb, ou Algarve. Povoado pelos: Arabios. T. 1. P. 1. p. 2. Algauri. Canser Algauri. Soldãos do Gairo, v. Cairo.

Alicer. Capitão do Badur. Acompanha a facção de Raofinga. T. 4. P. 1. p. 680. Vem para Badur, ib. p. 610. Morre affogado. ib. p. 613. Privança que teve com o Badur. ib, p. 613.

Aliga. Rio que sahe defronte d'Anchediva. Está nelle situada a Fortaleza de Sincatora. T. 1. P. 2. p. 293, Alixiah. Capitão de Dio. He desbaratado. T. 4. P. 1. p. 200.

Alle. Mir-Alle . v. Mir.

Alle Mogemes. Senhor de Bascóra. Pede soccorro aos nossos contra o Rey de Gizaira. T. 4. P. 1. p. 333. Quem era, e como se levantou: causa da guerra. ib. p. 339. Ajuste que saz com Belchior de Sousa. ib. p. 343. Faz pazes com o de Gizaira. ib. p. 347. Falta á palavra: faz-lhe Belchior de Sousa guerra. ib. p. 348.

Raes Alle. Manda matar o Sobrinho Rey em Ormus: fuccede no Reyno d'Ormus. T. 4. P. 1.

p. 526.

Alle Soltão , v. Soltão.

Almada. Fernão Martins d' Almada. Acompanha Affonso d' Alboquerque. T. 1. P. 2. p. 86.

Almançor. Rey de Tidore, v. Rey de Tidore.

Almeida. D. Francisco d' Almeida. Nomeado para ir examinar o descubrimento de Colom: suspende-se a ida a requerimento de Castella. T. 1. P. 1. p. 252. Vai Governador para a India. T. 1. P. 2. p. 192. Foi o primeiro que teve o titulo de Viso Rey. ib. p. 193. Sua viagem. ib. p. 197. Toma Quiloa. ib. p. 218. Salva Mahamed Anconij. ib. p. 222. Fallo Rey de Quiloz. ib. p. 232. Faz a Fortaleza. ib. p. 235. Vareja Mombaca. ib. p. 241. Faz o Rey ser tributario, mas não quer vir com feguro. ib. p. 250. Saquea, e queima a Cidade. ib. p. 251. He visitado do Rey de Melinde, ib. p. 253. Faz Fortaleza em Anchediva. ib. p. 257. Manda Embaixada a ElRey d'Onor, ib. p. 260. Affenta pazes com o Sabayo. ib. p. 265. Terror que causa em Calecut. ib. p. 268. · Vai sobre Onor. ib. p. 269. Estragos que faz. ib. p. 275. Vem fallar-lhe Timoja. ib. p. 1277. Faz Fortaleza em Cananor ib. p. 343. Chegara Cochij ib. p. 343. Manda descubrir Ceilão, e Maldiva. ib. p. : 4240 Armadas quelemanda: T. 2. P. r. p. 53. Sena

te deixar seu filho: de peleijar com: a Armada do

Camorii: suspende os Capitães, ib. p. 60. Soccorre Cananor. ib. p. 65. Confirma as pazes. ib. p. 76. Vem sobre Panane, e o queima. ib. p. 78. Constancia com que recebe a noticia da morte de seu filho. ib. p. 208. Quer vingallo. ib. p. 220. Resposa ta que dá ao requerimento de Affonso de Alboquerque, ib. p. 230. Vai em busca da Armada dos Rumes. ib. p. 255. Resposta que dá a Melique Az. ib. p. 259. Falla que faz aos Capitães. lb. p. 260. Destroe Dabul, ib. p. 274. Vai a Bombaim. ib. p. 285. Despeja-se Meim. ib. p. 289. Peleija com as Armadas em Dio. ib. p. 300. Fogem-lhe os paráos de Calecut, ib. p. 303. Desbarata a Armada do Soldão. ib. p. 306. Toma-lhe as bandeiras. ib. p. 303. Assenta paz com Melique Az, ib, p. 317. Cobra as pareas de Nizamaluco: reconcilia Timoja com o Rey de Narsinga. ib. p. 318. Como he recebido em . Cananor, e Cochij. ib. p. 319. Prende Affonso d' Alboquerque. ib. p. 326. Desgosto com que embarca para o Reino ib. p. 333. Sahida que faz na Aguada do Saldanha. ib. p. 336. Sua morte. ib. p. 342. Sepultura. ib. p. 344. Sua nobreza. ib. p. 344. Qualidades: honras que lhe fez ElRey D. João II. ib. p. 345. Suas virtudes, e defeitos, ib. p. 346.

D. Lourenço d'Almeida. Seu valor em Quiloa. T. 1. P. 2. p. 217. Em Mombaça. ih. p. 240. Vai affentar as pazes com o Sabayo. ib. p. 265. O que obra em Onor. ib. p. 273. Em Coulão. ib. p. 349. Vitoria que tem da Armada de Calecut. ib. p. 412. Soccorre Anchediva. ib. p. 422. Vai ao descubrimento de Ceilão, e Maldivas. ib. p. 425. O que lhe succede em porto de Gale. ib. p. 426. Queima Berinão. ib. p. 429. Torna á guarda Costa do Malavar. T. 2. P. 1. p. 54. Preço que rejeita dos cavallos que tornou, e manda queimar. ib. p. 56. Recontrariado de peleijar com a Armada do Çamorij. ib. p. 58. Estrago que saz em Zingaçar. ib. p. 59. Seu valor na tomada de Panane: dá vista da Arma-

da dos Rumes, ib. p. 186. Peleija com elles, ib. p. 193. Chega a Armada de Dio, ib. p. 193. Perde-se a sua máo: morre peleijando, ib. p. 199.

Diogo Lopes d' Almeida, v. Lopes.

Alodim. Principe de Malaca. Quer que se desenda. T. 2. P. 2. p. 50. Fortifica-se em Bintão. ib. p. 84. He expulso: desavenças que tem com seu Pai. ib. p. 85. Alvará. Alvará delRey a favor de João Machado. T. 3. P. 1. p. 78.

Alvares. Bastião Alvares. Feitor em Cananor. T. 1. P. 2.

p. 75.

Padre Francisco Alvares. Vem da Abassia com D. Rodrigo de Lima. T. 3. P. 2. p. 461. Traz os ossos de Duarte Galvão. ib. p. 461. Escreve o Roteiro da viagem. ib. p. 407.

Gonsalo Alvares. Trabalho que tem na bahia de

Santa Helena. T. 1. P. 2. p. 285.

Jorge Alvares. Chega a Cantão. T. 3. P. 2. p. 18.

He accommettido. ib. p. 19. Morto. ib. p. 20.

Alvaro. Mestre Alvaro. Dominico. Vai por Prelado dos Frades que sorão a Bernoy. T. 1. P. 1. p. 222.

Alvaro de Braga, v. Braga.
Alvaro de Brito, v. Brito.
Alvaro de Castro, v. Castro.
Alvaro da Costa, v. Costa.
Alvaro Esteves, v. Esteves.
Alvaro Fernandes, v. Fernandes.
Alvaro de Freitas. v. Freitas.

Alvaro Gonsalves de Taide, v. Gonsalves.

Alvaro Madureira , v. Madureira. D. Alvaro de Noronha , v. Noronha.

Alvaro da Silveira, v. Silveira.

Alvaro de Taide, v. Taide. . Alvaro Vaz, v. Vaz.

Aluchan. Salva-se dos Mogoles. T. 4. P. 2. p. 47. Hehum dos Governadores de Cambaia por morte de Badur: he nomeado General do Exercito contra Dio. ib. p. 622. Chega com o Exercito a Dio. ib. p. 627. Aloja-se dentro em Dio. ib. p. 633. Desacato com que he tratado dos Turcos: prudencia com que se porta, ib. p. 641.

Amaral, Pero Vaz do Amaral, v. Vuz.

Ambarages. Criados delRey de Malaca. T. 2. P. 2. p. 87. Revoluções que ha em Malaca por fua caufa. ib. p. 88. O que obra com elles Jorge de Brito. T. 3. P. 1. p. 87.

Amoucos. Que casta de gente he. T. 4. P. 1. p. 441.

Anchediva. Escalla principal das nãos de Meca. T. 1. P. 1. p. 407. Attenção com que seus moradores attendem aos Santos Officios. ib. p. 408. Vai lá Vasco da Gama. ib. p. 362. Notavel tanque de agua que tem. T. 1. P. 2. p. 256.

Fortaleza de Anchediva. Quando foi feita. T. 1. P. 2. p. 268. He cercada. ib. p. 419. Manda-se demolir. ib. 423.

Ancola. Povoação do Canará T. 1. P. 2. p. 296.

Anconij. Mafumede Anconij. Abrigo de que serve aos nossos em Quiloa. T. 1. P. 1. p. 467. Quem era: prova que dá de sidelidade aos nossos ib. p. 468. São reservadas as suas casas no saque de Quiloa. T. 1. P. 2. p. 221. Fica Rey de Quiloa. ib. p. 233. Pede a liberdade para os Mouros: restabelece a Cidade. ib. p. 234. Resgata hum sobrinho de Tirendicunde. ib. p. 435. Traição com que este lhe paga este serviço matando-o. ib. p. 436.

Ancostão. Desavença que tem com D. Gotere. T. 3.
P. 1. p. 76. Mata a Juão Gomes. ib. p. 78. Desbarata
D. Fernando. ib. p. 82. Vem sobre Goa. ib. p. 82.

Andrade. Simão d'Andrade. Vai à China. T. 3. P. 2.
p. 2. Chega a Tamou: Fortaleza que ahi faz. ib.
Apparato com que se trata. ib. p. 16. Ciume que
tem os Governadores de Cantão. ib. p. 17. Como
fesseja a noticia d'Affonso d'Alboquerque. T. 3.
P. 1. p. 3. Perda que tem em Baticalá. ib. p. 11.
Tem a Capitanía de Chaul. T. 3. P. 2. p. 109.
Toma posse da Fortaleza de Dabul. ib. p. 111.

Barros. Indice.

B. An-

André. Fr. André. Cavalleiro de Maka. T. 1. P. 2. p. 5. Aviía a ElRey D. Manoel da Armada do Soldão. ib. p. 29. Desbarata a Armada do Soldão. ib. p. 30. André Dias, v. Dias.

André Fernandes , v. Fernandes. D. André Henriques , v. Henriques.

Andrés de S. Martin , v. Martin.

Angará. Ilha de Bengala. T. 4. P. 2. p. 454.

Angediva, v. Anchediva.

Angelij. Lugar na foz do Ganges. T. 1. P. 2. p. 2923 Angon. Montes a que Ptolomeu chama Parveti, e Bagous. T. 4. P. 2. p. 5.

Angoxa. Cidade. Máo tratamento que alli tem os nosfos. T. 2. P. 2. p. 165. Perda que alli tem Antonio

Saldanha. ib. p. 166.

Angra. Angra dos Cavallos, v. Cavallos.

Angra de Gonçalo de Sintra, v. Sintra.

Angra dos Itheos , v. Ilheos.

Angra dos Ruinos, v. Ruinos.

Angra dos Saltos, v. Saltos.

Angra dos Vaqueiros. v. Vaqueiros.

Angra das Voltas, v. Voltas.

Anna. Ponta de Santa Anna. Sua situação. T. 1. P. 1.

Anna Fernandes , v. Fernandes.

Antão. Antão Gonsalves, v. Gonsalves.

Antonio. Filho ultimo do Rey Mani Sono. T. 1. P. 1.

Fr. Antonio. Vai tratar da conversão de Congo.

T. 1. P. 1. p. 235.

Antonio Barreto, v. Barreto.

Antonio de Brito, v. Brito.

Antonio do Campo, v. Campo.

D. Antonio de Castro, v. Castro.

Antonio Correa, v. Correa. Antonio Galvão, v. Galvão.

Fr. Antonio Loureiro, v. Loureiro:

Antonio de Menezes, v. Menezes.

Antonio Mesquita, v. Mesquitar Antonio de Miranda , v. Miranda. Antonio Nolle, v. Nolle. D. Antonio de Novonha . v. Novonha.

Antonio Pacheco, v. Pacheco.

. Antonio Pinheiro , v. Pinheiro. Antonio de Sá, v. Sá.

Antonio de Saldanha, v. Saldanha.

Antonio da Silva . v. Silva.

Antonio da Silveira e Menezes, v. Silveira.

Antonio Tenreiro, v. Tenreiro.

Marco Antonio Sabellico. Erro que escreve do Preste João. T. 3. P. 1. p. 364.

Antrus. Tanadaria de Goa. T. 2. P. 1. p. 453.

Aquitimo. Panso Aquitimo, v. Panso.

Ar. Povoação entre o mar Roxo, e Adem. T. 1. P. 2. p. 28g.

Arabia. Foi conquistada pelos Calyfas. T. I. P. I. p. 2. Guerras em que arde pela eleição de novo Calyfa. ib. p. }.

Arabia feliz. Chamada pelos Naturaes Hyaman.

T. 1. P. 2. p. 220.

Arabios. Vem povoar o Algarve. T. 1. P. 1. p. 2. Guerras que tem pela eleição de Calyfa. ib. p. 3. Unemse ao Miralmuminim. ib. p. 6. Guerra que tem com as Hespanhas, ib. p. q. Navegão das portas do Estreito para o Oceano. T. 2. P. 1. p. 20. Fazemse Senhores do maritimo da India. ib. p. 20. São authores de toda a policia, que se encontra nesta Costa: sua arquitectura. ib. p. 21. Differença de doutrina entre os Arabios, e Persas. T. 2. P. 2. p. 456.

Aracha. Semlupur Aracha, w. Semlupur. Araujo. Diniz d' Araujo. Mata a Cachil Cabalou, e fica

morto. T. 4. P. 2. p. 125.

Ruy d' Araujo. Fica na feitoria de Goulão, T. 1. P. 2. p. 99. Entrega-o ElRey de Malaca, T. 2. P. 2. p. 47. Defende Nina Chetú, ib. p. 23. Vai des-Bii

cobrir Maluco, e Banda. ib. p. 104. Fica Alcaide Mór de Malaca. ib. p. 105. Sua morte. ib. p. 334. Payo Rodrigues d' Araujo , v. Rodrigues.

Arbitros. Juizes arbitros, v. Juizes.

Arel. de Porcá, v. Porcá.

Aremogão. Povoação perto de S. Thomé. T. 1. P. 2. p. 306.

Arestale. Primeira mulher do Hydalcão. T. 4. P. 2.

p. 178.

Arguim. Seu descubrimento. T. 1. P. 1. p. 63. Razão da sua maior povoação, ib. p. 76. Castello que alli fe fez. ib. p. 139.

Argel. Povoação entre o mar Roxo, e Adem. T. 1. P.

2. p. 28g.

Aria. Cidade que dá o nome so Reino Horacan. T. 4. P. 2. p. 4.

Aristobatia. Cidade, que se presume ser a mesma Batear. T. 4. P. 2. p. 6.

Armadas, e Navios, que sahirão para Guiné, e India: Os primeiros dous Navios. T. 1. P. 1. p. 20. Hum . Navio com João Gonsalves, e Tristão Vaz. ib. p. 23. Hum Navio com os ditos, e Bartholomeu Preste-· lo. ib. p. 27. Em 1433 Gileanes em hum Navio. ib. p. 40. Em 1434 duas velas Affonso Gonsalves Baldaya, e Gileanes ib. p. 43. Em 1435 os mesmos. ib. p. 44. Em 1440 dous Navios. ib. p. 40. Em 1441 dous Navios Antão Gonsalves, e Nuno Tristão, ib. p. 49. Em 1442 hum Navio Antão Gonsalves. ib. p. 60. Em 1443 hum Navio Nuno Tristão. ib. p. 62. Em 1444 seis velas Lançarote Capitão Mór. ib. p. 66. Em 1445 Gonsalo de Cintra em hum Navio. ib. p. 70. Em 1446 tres vélas Antão Gonsalves, Diogo Affonso, e Gomes Peres. ib. p. 72. Hum Navio Nuno Tristão. ib. p. 73. Hum Navio Diniz Fernandes. ib.p. 73. Tres Navios Dinizeanes da Graa, Alvaro Gil, e Mafaldo. ib. p. 85. Nuno Triftão outra vez. ib. p. 118. Quatorze vélas de Lagos Capitão Mór Langarote. ib. p. 85. Treze das Ilhas, e ou-

Dutros particulares. ib. p. 87. Huma Armada á conquista das Canareas, Capitão Mór D. Fernando de Castro, ib. p. 100. Alvaro Fernandes, ib. p. 121. Dez Caravellas, ib. p. 121. Em 1447 dous Navios Capitão Gomes Pires. ib. p. 126. Em 1448 Diogo Gil. ib. p. 126. Fernão Affonso. ib. p. 127. Em 1481 treze velas Capitão Mór Diogo d'Azambuia. ib. p. 154. Em 1484 Diogo Cam. ib. p. 171. e 174. João Affonso d'Aveiro. ib. p. 178. Em 1486 tres Navios Capitão Bartholomeu Dias. Gonfalo Coe-· Iho. ib. p. 205. Vinte velas Capitão Pero Vaz da Cunha. ib. p. 221. Em 1490 tres velas Capitão Gonsalo de Sousa. ib. p. 224. Tres vélas em 8 de - Julho de 1497 Capitão Vasco da Gama: huma Nao de mantimento. ib. p. 279. Em 8 de Março de · 1500 Pedralves Cabral com treze vélas. ib. p. 384. Em c de Marco de 1601 quatro vélas João da Nova. ib. p. 403. Em 10 de Fevereiro de 1502 quinze vélas Vasco da Gama: e em 1 de Abril mais sinco Capitão Estevão da Gama. T. 2. P. 2. p. 23. Em 6 de Abril de 1503 tres Nãos Affonso de Alboquerque, ib. p. 86, Em 14 de Abril tres Nãos com Francisco de Alboquerque, e tres com Antonio de Saldanha: ib. p. 86. Em 23 de Abril de 1504 treze vélas Capitão Lopo Spares. ib. p. 140. Em 25 de Marco de 1505 virte e dous Navios D. Francisco de Almeida: hum em 18 de Maio do dito anno Capitão Pero da Nhaya. ib. p. 105. Em 6 de Março de 1506 quatorze vélas Capitão Tristão' da Cunha. T. 2. P. 1. p. 4. Em 20 de Abril de 1507 duas vélas Capitão Jorge de Mello Pereira: seis vélas Capitão Fernão Soares: quatro vélas Capitão Lopo Cabrera: e duas vélas Capitão Martim Coelho. ib. p. \$5. Em 5 de Abril de 1508 quatro vélas Capitão Diogo Lopes de Siqueira : em 9 do dito treze vélas Capitão Jorge d'Aguiar. ib. p. 225. Em 12 de Março de 1509 quinze vélas Capitão D. Fernando Coutinho. ib. p. 329. Em 12 de MarMarço de 1510 quatro vélas Capitão Diogo Mendes de Vasconcellos. ib. p. 514. Em 16 do dito mez. e anno fete Náos Capitão Gonsalo de Siqueira. ib. p. 514. Em Agosto do dito anno tres vélas Capitão João Serrão. ib. p. 516. Em 1511 seis vélas Capitão D. Garcia de Noronha. T. 2. P. 2. p. 161. Em 1512 olto Náos Capitão Jorge de Melo Pereira, ib. . p. 167. Em 25 de Março do dito anno quatro Nãos Capitão Garcia de Soufa. ib. p. 167. Em 13 de Julho huma Não Capitão João Chanoca. ib. p. 1169. Em 1512 tres velas Capitão João de Sousa. ib. p. 312. Em 1514 finco Nãos Capitão Christovão de Brito. ib. p. 406. Em 11 de Julho do dito anno duas Nãos Capitão Luiz de Figueiredo, e Pedranes Francez. ib. p. 406. Em 7 de Abril de 1515 treze Náos Capitão Lopo Soares da Albergaria. T. 3. P. 1. p. 3. Em 24 de Março de 1516 finco Náos Capitão João da Silveira, : em 24 de Abril huma Não Capitão Diogo d'Unhos. ib. p. 14. Em 1517 seis vélas Capitão Antonio de Saldanha. ib. p. 95. Em 27 de Março de 1518 nove vélas Capitão Diogo Lopes de Sequeira. ib. p. 233. Em 1519 quatorze velas Capitão Jorge d' Alboquerque. ib. p. 324. Em 1520 nove vélas Capitão Jorge de Brito. ib. p. 461. Em 4 de Abril de 1521 doze vélas Capitão D. Duarte de Menezes: dous Navios Bastião de Sousa. T. 3. . P. 2. p. 107. Em 1522 tres vélas Capitão D. Pedro de Castello Branco, ib. p. 180. Em 3 de Maio de 1523 oito vélas Capitão Heitor da Silveira. ib. p. 211. Hum Navio Capitão Simão Sodré. ib. p. 212. Em o de Abril de 1524 quatorze vélas Capitão Vasco da Gama. ib. p. 345. Em 1526 duas Náos Capitão Francisco de Anhaia. T. 4. P. 1. p. 20. A 16 de Majo do dito anno duas Náos Antonio d'Abreu, e Antonio Galvão. ib. p. 29. Em 1527 sinco Náos Capitão Manoel de Lacerda, ib. p. 250. Em 18 d'Abril de 1528 quatorze vélas Capitão Nuno da Cunha. ib. p. 253. Em 1530 finco Náos sem Capitão Mór. ib. p. 432. na nota. Em Março de 1531 feis Náos ib. p. 457. na nota. Em 1532 finco Nãos Capitães Móres D. Estevão da Gama, e D. Paulo da Gama. ib. p. 489. Em 1533 quatro Náos Capitão D. Gonfalo Coutinho. ib. p. 504. Tres Náos Capitão D. João Pereira. ib. p. 504. Em 1534 sinco Náos Capitão Martin Affonso de Sousa. ib. p. 527. Em 1535 sete Náos Capitão Fernão Peres de Andrade. T. 4. P. 2. p. 72. na nota. Em 1536 sinco Náos Capitão Jorge Cabral. ib. p. 304. Em 1537 sinco Náos Capitão D. Pedro da Silva. ib. p. 401. Tres Navios Fernão de Moraes. Fernão da Costa, e Diogo Lopes de Sousa. ib. p. 449. Dous Navios Aleixo de Sousa, e Henrique de Sousa Chicorro. ib. p. 450. Em 1538 doze Náos Capitão D. Garcia de Noronha, ib. p. 728.

Armai. Brazão d'Armas que dão a João Gonfalves Zarco. T. 1. P. 1. p. 33. A Fernão Gomes. ib. p. 144. Ao Principe Bemoij. ib. p. 211.

Armenio. Haitonio Armenio. Erro com que escreve a Genealogia dos Reys da Abassia. T. 3. P. 1. p. 363.

Patriarca Armenio, que havia na Cidade Meliapor.
T. 1. P. 2. p. 304.

Gente Armenia. He tributaria ao Turco, e Rey

da Persia. T. 1 P. 2. p. 313.

Arquiço. Capitão de Arquiço. Escreve ao Governador. T. 3. P. 1. p. 345. Falla a favor dos da Ilha Maura. ib. 346. Refresco que manda a Diogo Lopes. ib. p. 350. Falla-lhe. ib. p. 355. Despedida que fez. ib. p. 356.

Arração. Cidade, e Reino entre o Cabo Cingapura, e Negraes. T. 1. P. 2. p. 307.

Arrio, Entra a sua heresia em Hespanha. T. 1. P. 1. p. 2.

Arfinario. Promontorio, v. Caho verde.

Aru. Rey d' Aru. Ajuda os Portuguezes contra o Rey de Pacem. T. 3. P. 1. p. 520. Condições com que acompanha Jorge d' Alboquerque. ib. p. 527. O que faz

faz nesta guerra. ib. p. 533. Recolhe ElRey de Pedir. T. 3. P. 2. p. 280.

Arzilla. Tomada por Affonso V. T. 1. P. 1. p. 220.

Afia. Conquistada pelos Calyfas. T. 1. P. 2. p. 2. Sua descripção, Cidades, rios, cabos. T. 1. P. 2. p. 286. Gentes que a habitão, Reys que a governão. ib. p. 317. Sua riqueza, e policia. ib. p. 321.

Assalto. Dão os Turcos assalto á Fortaleza de Dio. T.

4. P 2. p. 686.

Astrolabio. Como se servião delle no tempo de Vasco da Gama. T. 1. P. 1. p. 280. Quem foi seu inventor. ib. p. 281.

Astrologia. São os Gentios Malabares mui dados á As-

trologia. T. 1. P. 2. p. 336.

Assumpção. Cathedral da Madeira, e Arcebispado Primaz das Indias: sua fundação. T. 1. P. 1. p. 34.

Aftarij Mirza. Capitão dos Mogoles. T. 4. P. 2. p. 518. -Levanta-se com o Reino de Mogostão. ib. p. 522.

Atabad. Funda Bascorá velha: quem era. T. 4. P. 1.

p. 334.

Atar. Coge Atar. Prizioneiro del Rey Sargol. T. 2. P. 1. p. 118, Governador d'Ormuz. ib. p. 119. Manhas que usa com Affonso d' Alboquerque. ib. p. 128. Seus enganos. ib. p. 148. He causa de segundo rompimento. ib. p. 155. Como fortifica Ormuz. ib. p.

Fr. Athanafio de Jesus, v. Jesus.

Ato. Cachil. Ato, v. Chacilato.

Avà Reino no interior da terra junto a Pegû. T. 1. P. 2. p. 308.

Avellar. Arrenegado. Vem cercar Malaca. T. 3. P. 2. p. 475. Seus ardis. ib. p. 428.

Fernão de Avellar. Capitão da Armada que vai ao -

Congo. T. 1. P. 1. p. 224.

João d' Avellar. Soccorre o Nizamaluco. T. A. P. 1. p. 206. I eva á escala a Fortaleza que lhe tomára ElRey de Cambaya: honras que lhe faz Nizamaluco. ib. p. 211.

Avicena. Sua patria: onde estudou. T. 4. P. 1. p. 5. Axem. Feitoria para o resgate do outo. T. 1. P. 1. p. 142.

Az. Melique Az, v. Melique.

Azambuja. Diogo d' Azambuja. Capitão da Armada que vai á Mina. T. 1. P. 1. p. 154. Confirma as pazes com Bezeguiche: recado que manda a Caramança. ib. p. 155. Celebra a primeira Missa naquellas terras. ib. p. 156. Como he recebido de Caramança. ib. p. 157, Trabalho que tem com os Negros. ib. p. 167. Como os accommoda : acaba o Castello de<sup>1</sup> S. Jorge. ib. p. 168. Castigo que da aos Negros. ib. p. 169. Tempo que la se demora: como he premiado. ib. p. 170.

Pero d'Azambuja, Sua morte. T. 1. P. 1. p. 154. Azeide. Char: Como vem a ser Rey de Mandou. T. 4.

P, 1. p.,55,8.

Azenages. Confinao com os Negros de Jalof. T. 1. P. 7. p. 16.

Azevedo. Antonia de Azevedo. O toñe obra no cerco de Caletut. T. 3, P. 2. p. 436.

Fernão Loves d'Azevedo, v. Lopes.

Fillier rook or

Ayalu , v. Aiala. 10 an 1 ) Aynav. Ilha da China onde se pesca o aljofar. Ti. 1. P. 2. p. 312.

## B

Aamane. Convida ao Soltão Badur para se vingar do D Nizamaluco. T. 4. P. r. p. 587. Babor. Patsciah , v. Patsciah.

Babu. Coje Babu. Serviço que faz no Soltão Badur. T. 4. P. 1. p. 571. He feito Vedor da Fazenda. ib. p. 572.

Babul. Rey de Delij. Pede soccorro aos Patanes: tomão-lhe effes o Revno. T. 4. P. 2. p. 16.

Baçaim. Cidade da Costa de Guzarate. Temos alli Fortaleza. T. 1. P. 2. p. 294. Rendimento que tem. ib/ p. 295. Bitio desta Cidade. T. 4. P. 1. p. 494. Sua forfortificação. ib. p. 497. He entrada pelos Portuguezes. ib. p. 499. Cede-a ElRey de Cambaia a Portugal. ib. p. 533.

Bacalá. Povoação junto ao Cabo Negraes. T. 1. P. 2.

p. 307.

Bacanor. Sua fituação. T. 1. P. 1. p. 359. Notavel victoria que alli alcançou Lopo Vaz. T. 4. P. 1. p. 13. Bachan. Rey de Bacham. Bom agazalho que faz aos Portuguezes. T. 4. P. 1. p. 92.

Bacias. Pero Bacias. Paffa-se aos Mousos. T. 2. P. 2. p. 136. Reprehensão que lhe dá João Machado. ib.

p. 137,

Bactria, e Bactriana. Provincia, hoje Bohara. T. 4. P.

Bada. Gentio. Avila a Jordão de Freitas. T. 4. P. 2.

Badur Chan; ou Solião Badur. Dito notavel deste Rey a respeito da sua potencia. T. 1. P. 2. p. 319. Desa-. venças que tem com seu Pai. T. 4. P. 1. p. 565. Dá-lhe veneno, e foge: he bem recebido em Chitor. ib. p. 566. Morte que alli fes, ib. p. 567. Fazse Calandar. ib. p. 568. Vem ao Guzarate com gente. ib. p. 571. Levanta-le com o Reyno: mata os Irmãos. ib. p. 572. Manda esfollar Madre Maluco. ib. p. 573. He obedecido no Reyno. ib. p. 574. Vai no alcance de Melique Saca. ib. p. 582. Resposta que dá ao Rey dos Mogoles. ib. p. 583. Castigo que faz nos Coliis, ib, p. 687, Grande poder com que vai contra o Nizamaluco. ib. p. 588. Alliancas que faz com o Sanga, ib p 500. Tyma o Reyno de Mandau. ib. p. 199., Mata os Capitaes, que o serviram. ib. p. 600. Ardil com que colhe ás mãos Salahadim. ib. p. 601. Fidelidade com que cumpre a palavra em Raotlinga. ib, p. 607. Magnifico sepulcro que faz a Salahadin. ib. p. 613. Manda affogar o seu Valido, ib. p. 613. Guerra que faz ae Sanga, ib, p. 615. Embaixada que manda ao Rev dos Mogoles, ib. p. 618. Quer tirar as comedorias a gen-٠,١,

· a gente de guerra. ib. p. 620. Quer matar Mujatechan. ib. p. 621. Manda para isso a Dio. ib. p. 622. Acção porque lhe perdoa. ib. p. 625. Dá z Rumechan Dio. ib. p. 627. Guerra que tem com o Rey dos Mogoles. ib. p. 634. Presentes injuriosos que mandam reciprocamente. ib. p. 636. Guerra com os Mogoles, T. 4. P. 2. p. 26. Cerca Chitor. ib. p. 30. Funeraes que faz a Tercachan. ib. p. 33. Entra em Chitor, e retira-se. ib. p. 35. Aperto em que se vê. ib. p. 17. Desampara, o seu campo, ib. p. 41. Quer matar Rumechan. ib. p. 45. Foge de Rumechan. ib. p. 49. Vai a Dio, ib. p. 57. Pede foccorro ao Turco, ib. p. 62. Quer ir a Meca, ib. p. 64. Offerece Dio a Nuno da Cunha. ib. p. 65. Di Fortaleza em Dio. ib. p. 84. Como trata Martim Affonso. ib. p. 90. Fortifica-se contra a nossa . Fortaleza. ib. p. 97. Offerece ao Hydalcão o titulor de Rey. ib. p. 226. Incita o Camorij contra os enossos, ib. p. 201. Determina tomar-nos a Fortaleza de Dio. ib. p. 128. Embaixada que manda a Nuno da Cunha. ib. p. 335. Vem visitas Nuno da Cu-, nha ao feu Galeão, ib. p. 350. Manda matar Mad noel de Sousa, ib, p. 159. Morte, de Badue, ib, p. 362. Sua condição, ib. p. 364. Feições, e prens . das. ib. p. 366. Valor, e magnanimidade affectada. ib. p. 366.

Badeo. Opinião que ha em ser esta Cidade a mesma Judá, ou o lugar de Xeresem. T. 3. P. 1. p. 232 Baduis. Mouros Baduis. Que vida tem. T. 1. P. 2. p. 89. Guerra que fazem á Cidade de Judá. T. 3. P. 1. p. 21. e.27.

Beergij. Cunhado de Badur. T. 4. P. 2. p. 46.

Bagadad. Senhor de Bagadad. Levantam-se contra elle muitos dos seus Vassallos na guerra, que tem congos Persas. T. 4. P. 1, p. 339.

Bagana. Comarca occidental do rio Çanaga. T. 1. P. 1. p. 213.

Bagancarij. Póvos do Guzarate. T. 4. P. 1. p. 542.

Bagodad. Por quem foi fundada. T. 1. P. 1. p. 7. Vaticinio que tem de hum Astrologo. ib. p. 8.

Baguer. Senhorio dos Rebustos. T. 4. P. I. p. 595.

Baguos. Montes. T. 4. P. 2. p. 10.

Baharem. Ilha. Sua fituação, grandeza, fertilidade. T. 4. P. 1. p. 328. Frutos, povoação, percaria de perolas: defeza que fez contra os nostos. ib. p. 363.

Bahia de Santa Helena; v. Helena.

Balcancer. Povoação de Calecut. T. 1. P. 2. p. 297.

Baldaya. Affonso Gonsalves Badaya. Passa o Cabo Bojador: volta outra vez, e encontra grande cópia de lobos marinhos. T. 1. P. 1. p. 44. Chega á pedra do Gale. ib. p. 48.

Fernão Baldaya. Seu valor, e morte. T. 4. P. 1.

p. 118.

Bale Hacem. Coffario de Cananor. He prezo. T. 3. P. 2.

p. 353. He justicado. ib. p. 378.

Balerti. Vem de Dinamarca a este Reino: vai ver os nossos descubrimentos. T. 1. P. 1. p. 127. Sua morte. ib. p. 127.

Ballate. Escravos del Rey de Malaca. Como se porta com elles o Governador. T. 3. P. 1. p. 87.

Balthazar. Vem de mandado do Imperador ao Infante D. Henrique: he armado Cavalleiro, e vai ver os noffos descubrimentos. T. 1. P. 1. p. 61.

Balthazar Pessoa, v. Pessoa.

Baluche. Mouro. Ajuda Simão da Cunha contra Baha-

rein. T. 4. P. 1. p. 366.

Bamplacot. Povoação junta ao rio Manai. T. 1. P. 2. p. 31. Bancanes. Póvos, que habitam o Guzarate. Seus costumes. T. 4. P. 1. p. 542. Observam a Seita de Pythagoras. ib. p. 543. Sua superstição. ib. p. 544.

Banda. Ilha. Sua situação. T. 1. P. 2. p. 295. Frutos que dá. T. 3. P. 1. p. 571. Sua amenidade. ib. p. 586.

Figura. ib. p. 587. Tamanho: collume, e Religião de seus habitantes. ib. p. 587. Governo, e abundancia de nós. ib. p. 588.

Nés

Nos de Banda. Descripção da arvore da nos. T. 3. P. 1. p. 486.

Banda. Tanadaria maritima de Goa. T. 4. P. 1.

---- Cidade do Sabaio. T. 4. P. 1. p. 454.

Bandam. Tuam Bandam. Mouro de Malaca. Vein buscar Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 2. p. 40. Não he recebido da segunda vez. ib. p. 43. Consegue tratar com Affonso de Alboquerque. ib. p. 48.

Bandar. Cidade vizinha a Champanel. T. 4. P. 2.

p. 48.

Bandeiras. São tomadas em Dio as bandeiras do Soldão, e trazidas a Thomar. T. 2. P. 1. p. 309.

Bantam. Cidade, e porto de Sunda. T. 4. P. 1. p. 77. Baptismo. Primeiro Baptismo o de Mani Sono. T. 1. P. 1. p. 228.

Baptista. João Baptista Francez. Vem á Ilha de Maio.

T. 1. P. 1. p. 228.

Barbadim, Raez Barbadim, Guazil de Baharem, T. A. P. 1. p. 328. O que fez com Belchior de Sousa. ib. p. 362. Defende-se de Simão da Cunha. ib. p. 363. Barboja. Cidade defronte de Adem. T. 3. P. 1. p. 63.

Diogo Barbofa. Vai por Capitão á India. T. 1. P. 1. p. 464. Deixa hum Feitor em Cananor. ib. p. 473. Passa a Hespanha, e agazalha em sua casa em Sevilha a Fernão Magalhães. T. 3. P. 1. p. 628. Vai na Armada de Hespanha. ib. p. 631. He morto á traição pelo Rey de Subo, ib. p. 650.

Barbudo. Cide Barbudo. Sua viagem á India. T. 1. P. 2. p. 430. Soccorro que dá a Cofala. ib. p. 432.

Barcer. Cidade no meio do Indio. T. 4. P. 2. p. 516. Barcundá. Reino confinante com Bengala. T. 4. P. 2. p. 452.

Bardarças. Fernão Rodrigues Bardarças. Fica d'Armada na India. T. 1. P. 2. p. 22.

Bardes. Tanadaria de Goa. T. 2. P. 1. p. 453.

Barganás. Barganás dos Abexis. Respeito com que he tratado entre os seus. T. 3. P. 1. p. 398. Vem fallar ao Governador Diogo Lopes. ib., p. 400. Veneração que tem á Cruz. ib. p. 401. Seu modo de vestir. ib. p. 402. O que trata com Diogo Lopes. ib. Ceremonias com que jura as pazes. ib. p. 403. p. 406.

Bargi. Capitão do Badur. Sua morte. T. 4. P. 2. p. 32. Barharam Bec. Capitão da Armada de Soleimão Baxia. T. 4. P. 2. p. 610. Fica de guarda em Adem. ib. p. 616. Ajuda a Coge Cofar em Dio. ib. p. 645.

Dá o assalto á Fortaleza. ib. p. 696.

Barim. Mahamed Barim. Não quer receber Acadachem em Mariche. T. 4. P. 2. p. 260. He foccorrido pelo Hydalcão. ib. p. 263.

Barnegaez. Mouro desterrado de Baharem. Ajuda Simão

da Cunha. T. 4. P. 1. p. 365.

Baroche. Cidade de Guzarate T. 1. P. 2. p. 204.

Barros. Francisco de Barros. Valor com que briga com os Jaos. T. 4. P. 2. p. 552.

Bartholomeu Marchioni, v. Marchioni.

Barthelemeu Nolle, v. Nolle.

Bartholomen Parestello, v. Parestello.

Bascorá. Sua situação. T. 4. P. 1. p. 332. Antiga celebridade que ha nas suas vizinhanças. ib. p. 533.

Bascorá a velha. Onde fica: contoa incriveis que contam desta Cidade. T. 4. P. 1. p. 334.

Rey de Bascorá, v. Alle Mogemes.

Bastião de Sousa, v. Sousa.

Batalhas, que os Portuguezes tiverão; João de Nova contra a Armada de Calecut. T. 1. P. 1. p. 374. Duarte Pacheco contra o Camorij. T. 1. P. 2. p. 118. 121. e 147. D. Lourenço de Almeida com a Armada de Calecut. ib. p. 411. D. Francisco de Almeida com a do Soldão do Cairo. T. 2 P. 1. p. 299. Fernão Peres com a Armada de Pate Unus. T. 2. P. 2. p. 328. Diogo Fernandes de Béja com a Armada de Dio. T. 3. P. 2. p. 59. D. Jorge de Menezes contra a mesma. ib. p. 78. e 85. Manoel de Sousa contra as terradas de Ormuz. ib. p. 142.

Martin Affonso de Mello com a Armada dos Chins. ib. p. 285. Jeronymo de Sousa contra a Armada de Calecut. ib. p. 359. D. Jorge Tello com a Armada do Camorij. ib. p. 373. e 374. D. Simão de Menezes contra os paraos de Mangalog, ib. p. 408. Jorge de Alboquerque contra a Annada de Calecut. ib. p. 502. Lopo Vaz de S. Paio com a Armada de Calecut. T. 4. P. 1. p. 12. Com a do Malabar. ib. p. 196. Com a de Dio. ib. p. 208. D. João Deça contra China Cutiale. ib. p. 178. Antonio de Saldanha com a Armada de Dio. ib. p. 486. D. João Pereira contra Soleimão Aga. T. 4. P. 2. p. 255. Martim Affonso de Sousa com o Camorij. ib. p. 313. E com as Armadas de Calecut. ib. p. 317. e 324. Contra Pate Marcar. ib. p. 423. Antonio Galvão contra oito Reys Mouros. ib. p. 569.

Batear. Cidade. Sua situação: conjectura de ser a

Aristobatia de Ptolomeu. T. 4. P. 2. p. 6.

Bate. Pequeno rio, que sahe em Bombaim. Serve de raia aos Reynos de Guzarate, e Decan. T. 1. P. 2. p. 293.

Batecalou. Reino. Porque teve este nome. T. 3. P. 1.

p. 114.

Bathochina, ou More. Ilha no estreito de Cingapura. T. 4. P. 1. p. 103.

Baticalá. Povoação do Canará. T. 1 P. 2. p. 296.

Baxia. Seu Significado. T. 4. P. 1. p. 462.

Soleimão Baxiá, v. Soleimão.

Ucerá Baxiá, v. Ucerá.

Bazapatan. Povoação do Reino de Orixa. T. 1. P. 2. p. 306.

Bea Rio que se mette no Indio. T. 4. P. 2. p. 9.
Beadale. Porto do Malabar no Reino de Bisnagá. T. 1.
P. 2. p. 303.

Bec. Significação deste titulo. T. 4. P. 1. p. 462.

Baharan Bec, v. Baharan.

Mahamud Quean Bec, v. Queuan.

Beera. Cidade. Sua situação. T. 4. P. 2. p, \$.

Begiun. Rainha dos Mogoles. Fica cativa de Xerchan > grandeza com que he tratada, e restituida ao Rey seu marido. T. 4. P. 2. p. 512.

Begra. Apellido do Soltão Mahamud. Seu significado.

T. 4. P. 1. p. 560.

Begue. Nchodá Begue, v. Nehodá.

Beja. Duque de Beja. Recebe o Principe Bemoij. T. 1. P. 1. p. 201. He seu Padrinho. ib. p. 211. Succede

no Reyno, v. D. Manoel.

Diogo Fernandes de Béja. Vai a Ormuz cobrar as pareas. T. 2. P. 2. p. 144. Capitão Mór de huma Armada. ib. p. 160. Embaixador a ElRey de Cambaia. ib. p. 402. Guerra que faz a Dio. T. 3. P. 2. p. 56. Danno que recebe da Armada. ib. p. 58. Combate com a Armada de Dio. ib. p. 87. Sua morte. ib. p. 88.

Beitão. Cidade. T. 2. P. 2. p. 84.

Belchior de Soufa, v. Soufa.

Bemaro. Porto. Seu descubrimento. T. 3. P. 1. p. 6. Bembar. Povoação do Reyno de Bisnagá. T. 1. P. 2.

p. 303.

Bemoij. Principe de Jalof. Vem a Lisboa. T. 1. P. 1. p. 200. Grandeza com que he recebido. ib. p. 201. Causa da sua vinda. ib. p. 202. Como trata os nossos: porque o perseguiam. ib. p. 204. Pede soccorro a ElRey de Portugal. ib. p. 206. O que faz El-Rey D. João II. ib. p. 206. He desbaratado: vem a este Reyno: sua policia. ib. p. 208. Falla que faz a ElRey. ib. p. 209. Baptiza se: arma-o ElRey Cavalleiro: armas que lhe dá: sestas que se fazem. ib. p. 211. Destrezas da Companhia de Bemoij. ib. p. 212. Torna a recolher-se. ib. p. 222. Sua morte. ib. p. 223.

Benalle, v. Abdela ben alle.

Bender. Povoação do Canará. T. 1. P. 2. p. 296.

Benesterij. Renda que daqui tirava o Sabayo. T. 2. P. 1. p. 455. Faz aqui huma Fortaleza T. 2. P. 2. p. 125. He accommettida: rende-se a partido. ib. p. 206. Tor-

Torna a fortificar-se aqui Sufo Larij. T. 3. P. 1, p. 84. Bengalle. Reino da India, T. 1. P. 1. p. 529. Sua situação. T. 4. P. 2. p. 451. Limites, ib. p. 452. Ilhas, - Reynos sujeitos, ib. p. 454. Qualidade do terreno: generos que produz. ib. p. 456. Costumes de seus naturaes. ib. p. 457. Enseada de Bengalla. Antes enseada Gangetica. T. 4. P. 2. p. 4 52. Rey de Bengalla. He herdeiro universal do seu "Reyno: sua tyrannia. T. 4. P. 2. p. 459. Como vein a fazer-se Mouro, ib. p. 462. Barbaro uso que tem na sua successão, ib. p. 463. V. Mamud Xiah. Benhorá. Rio. Sua nascente. T. 1. P. 2 p. 292. Beniaçan. Lugar donde vem a agua para a Cidade de Judá. T. 3. P. 1; p. 23. Benij. Rey de Benij. Manda pedir Sacerdotes. T. 1. - P. 1, p. 177. Tornam a recolher-se. ib. p. 181. Como he confirmado no Reyno. ib. p. 182. Privilegios que tem los que confeguem do Principe Oganá alguns donativos, ibi p. 183. 🐠 🚟 🗀 Benomotapá. Principe Gentio do Cofala. T. 1. P. 2. p. 372. Seu modo de vestir. ib. p. 382. Estado, e Ceremonial, ib. pi-183. Infignias, ib. p. 384. O que thes pagam feus Vasfallos jb. p. 385. Como fuz a justiça, e a guerra. ib. p. 386. Suas viagens: mulheres que tem. ib. p. 387. Bequij. Coge Bequij. Recolhe em sua casa os Portuguezes em Calecut. T. 1. P. 1. p. 424. Salva alguns do levantamento dos Mouros. ib. p. 437, Avisa João da Nova. ib. p. 476; Prefente que manda: a Lopo Soares: yem elle me traz alguns cativos. T. 1. P. 2. p. 151. Vem de mandado do Camorii, propôr pazes 2 D. Henrique de Menezes. T. 3. P. 2 p. 446. Honra som que se desobriga com o Governador, ib. p. 449. He mandado degollar pelo Camoriji in. p. 452. Bere bere. Significado deste termo dos Negros da Mia

na. T. 1. P. 1. p. 158. Barros. Indice.

Berinião. Que imada por D. Lourenço de Almeida. T. 1. P. 2. p. 429.

Bérinjan: Poveação de Coulão. T. 1. P. 2. p. 208.

Bermam Dias , v. Dias.

Bernardes. John Bernardes. Negocio que faz com Cara-🗸 mança 🕆 Vaf a elle da parte de Diogo d'Azambuja. T. 1. P. 1. p. 155.

Berredo. Francisco Pereira de Berredo. Perda que tem em Cambaia. T. 4. P. 1. p. 422. Pede seccorro a Anto-: nio da Silveira. ib. p. 423. He prezo. ib. p. 424.

Berugij. Rouba as terras de Goa: quem era. T. 4. P. 2. p. 191. Ajuda que dá aos Portuguezes. ib. p. 252. Bet. Rio que se mette no Indo. T. 4. P. 2. p. g. Betancor. Henrique Betancor. Herdeiro de Maciot Betan-

cor. T. 1. P. 1. p. 100.

Gaspar de Betancor. Sobrinho herdeiro de Maciot

Betancor. T. r. P. 1. p. 100.

Maciot Bentaeor. Fica nas Canarias na vinda de · feu Tio a França: Conquista: a Gomeira: troca com o Infante D. Henrique. T. 14 P. 1. p. 199. Rendas que lhe dão na Madeira : casa huma filha com Ruy Gonfalves: passa a heranga a seus sobrinhos. ib. p. 100,-

D. Maria de Bentavor. Filha unica de Maciot Betancor. Cafa com Ruy Gonfalves da Camara. T. 1. 

Mosfior João Betancor. Vem de França a Hespanha a conquista das Canarias. T. 1. P. 1. p. 98. Como teve dellas moticia: o que conquista: volta a Fran-G. GARDS & M. ca. ib. p. 95.

Beth. Ilha. Sua fituação. T. A. P. L. p. 437. Grandeza: Fortificação. ib. p. 438. Valor com que fe defendem feus naturaes, ib. p. 44 r. He tomada: ib. p. 443.

Capitão de Beth. Vem fallar a Nuno da Cunha. T. 4. P. 1. p. 441. Crueldade com que muta toda a fua familia ib. p. 442;

Bethelem. Funda o Infante D. Henrique esta Ermida que dá aos Freires de Thomari T. 1. P. 1. p. 277.

Funda ElRèy D. Manoel o Mosteiro de Belém. ib,

Bette. Ilheta junto á Ilha de Jaquete. T. 4. P. 1. p. 391. Bezeguiche. Porto. Donde houve este nome. T. 1. P. 1, p. 155.

Senhor de Bezeguiche. Hum dos Principes de Guiné. Faz pazes com os Portuguezes. T. 1. P. 1. p. 155. Bibal. Filho de Abibardaá. Senhor de Bascorá. Grande potencia desta Cidade no seu tempo. T. 4. P. 1. p. 334.

Bichoconda. Cidade do Sabayo. T. 2. P. 1. p. 453.

Bider. Cidade do Verido tomada pelo Hydalcão. T. 4.

P. 2. p. 105.

Bilgao. Cidade do Sabayo. T. 2. P. 1. p. 453. Difta quinze leguas de Goa. T. 3. P. 1. p. 82.

Bintão. Ilha. Descripção deste sitio. T. 3. P. 1. p. 554. Extensão: qualidade do terreno. ib. p. 556. He entrada por Pero Mascarenhas: saqueada. T. 4. P. 1. p. 72.

- Porto de Sunda. T. 4. P. 1. p. 77.

Rey de Bintão. Toma o Rey de Malaca affento na Ilha de Bintão: ardil com que quer tomar Malaca. T. 2. P. 2. p. 375, Pede fingida paz. ib. p. 381. Cérca ElRey de Campar. ib. p. 386. Urde-lhe a morte. ib. p. 392. Cobra oufadia com as defordens que succedem em Malaca. T. 3. P. 1. p. 91. Fortalezas que faz. ib. p. 93. e 142. Pede pazes simuladas. ib. p. 232. Vem cercar Malaca. ib. p. 243. Retirafe: faz-lhe guerra lenta, ib. p. 248. He vencido, e foje para a Ilha de Bintão. ib. p. 297. e 554. Toma o titulo de Rey de Bintão. ib. p. 555. Fortisica-se. ib. p. 556. Manda Embaixadores á China requerer contra os nossos. T. 3. P. 2. p. 6. Preparos que faz contra Malaca. T. 4. P. 1. p. 57. Foje a Pero Mascarenhas. ib. p. 71. Sua morte. ib. p. 72.

Bifagudo. Pero Vaz da Cunha Bisagudo. Leva o Principe Bemoij. T. 1. P. 1. p. 272. Comessa a Fortaleza do Canagá: mata o Principe Bemoij. ib. p. 223. Bisaper. Corte do Sabayo. T. 2. P. 1. p. 453. Bisagá. Reyno da India. T. 1. P. 1. p. 324.

Ren de Bijnaga, ou Narfinga. Manda Embaixadores a Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 2. p. 405. Vai contra o Hydalcão. T. 3. P. 1. p. 415. Renda. e potencia deste Principe. ib. p. 416. Razão de ir tomar Rachol. ib. p. 417. Ordem da sua marcha. ib. p. 412. Grandeza do seu arraial, ib. p. 421. Notaveis facrificios. ib. p. 423. Suas armas. ib. p. 412. Valor. ib. p. 427. Desbarata o Hydalcão. ib. p. 429. Toma a Cidade com ajuda de Christovão de Figueiredo. ib. p. 431. Embaixadores que tem dos Reys vizinhos. ib. p. 433. O que passa com o Hydalcão. ib. p. 435. Grande festividade que celebrava com os seus idolos. T. 4. P. 2. p. 214. Recebe a seu servico Acadachan: liberalidades que lhe faz. ib. p. 216. Seu exercito. ib. p. 216. Pertende tirar Cota Maluco ao Hydalcao. ib. p. 220. Infidelidade que usa com elle o Acadachan. ib. p. 221. Presente que manda a Cota Maluco. ib. p. 223. Ajusta-se com o Hydalcão. ib. p. 224.

Bispo. João Bispo. Serve-se delle D. João II. no descu-

brimento do Certão. T. 1. P. 1. p. 271.

Boa esperança. Cabo de Boa esperança, v. Esperança. Boahat Rey de Ternate, v. Rey de Ternatc.

Boaviagem. Martim Annes Boaviagem, Toma por contrato todo o marfim de Guiné. T. 1. P. 1. p. 149.

Boemia. Martim de Baemia. Hum dos primeiros inven-

tores do Affrolabio. T. 1. P. 1. p. 282.

Beenogabo. Rey de Cota. Cercado pelo Capitão de Calecut. T. 4. P. 1. p. 169. Fidelidade que uía com, os Portuguezes. T. 4. P. 2. p. 32. He soccorrido contra o irmão. ib. p. 322,

Bogimá. O que passa com os Mouros da Ilha de S.

Lourenço. T. 2. P. 1. p. 9.

Bohará. Provincia. Hoje Bactriana. T. 4. P. 2. p. 4. Sitio onde estudou Avicena. ib. p. 5.

Bojador. Cabo Bojador. Seu descubrimento, e situação.

T.

T. 1. P. 1. p. 20. Donde teve este nome. ib. p. 21. Opinião que havia entre os mariantes sobre este Cabo. ib. p. 21. He o mesmo a que Ptolomeu chama Ganaria Promontorio. ib. p. 41.

Boio. Cachil Boio. He comprehendido na conjuração contra a Fortaleza de Ternate. T. 4. P. 1. p. 249.

Boleife. Rey de Ternate. Diligencias que faz por ter alli huma Fortaleza. T. 3. P. 1. p. 552. Tratamento que faz aos Portuguezes. ib. p. 598. Discordias que tem com o Rey de Tidore. ib. p. 601. Suspeitas de veneno. ib. p. 610. Seu testamento. ib. p. 611. Morte. ib. p. 612.

Belepatan. Lugar do Reyno de Cananor. T. 1. P. 1.

p. 247.

Bom. Ilha do anno bom. Seu descubrimento. T. 1. P. 1.

'р. 146.

Bonadjulo d' Albão. Vai por lingua com D. Francisco de Almeida. T. 1. P. 1. p. 198. Como veio a este Reino. ib. p. 199.

Bonagraccia. Vai á India em hum navio. T.1. P.2. p. 23. Bor Byrão. Gentio. Faz-fe Mouro, e seus filhos. T. 1.

P. i. p. 202.

- Filho de Bor Byrão. Succede no Reyno: estimação que faz de seu irmão Bemoij. T. 1. P. 1. p. 202. Entrega-lhe o governo do Reyno. ib. p. 203. He morto á traição por seus irmãos. ib. p. 204.

Borba. João de Borba. Foge de Pacem. T. 3, P. 1, p. 518. Torna a Çamatra: acha-se em Achem quando chega Jorge de Brito. ib. p. 536. Salva-se de hum naustragio. ib. p. 537. He bem recebido em Achem. ib. p. 538. Incita Jorge de Brito a fazer guerra a ElRey de Achem. ib. p. 538.

Borneo. Ilha, e Cidade. T. 4. P. 1. p. 1602. Sua situação. ib. p. 103. Ríqueza de generos que produz. T. 4. P. 2. p. 112. Grandeza da Cidade: de quem

he povoada. ib. p. 113.

Rey de Borneo. Recebe bem Gonsalo Pereira: sua religião, e poder. T. 4. P. 2. p. 111.

Botelho. Diogo Botelho. Quem era. T. 4. P. 2. p. 75. Degredado. ib. p. 76. Calumniado. ib. p. 77. Notavel jornada que fez da India a Lisboa em huma fusta. ib. p. 78.

Jorge Botelho. Risco que corre contra Pate Quetir. T. 2. P. 2. p. 326. Vence o Rey de Cinga. ib. p. 389.

Botiparao. Não quer obedecer a Badur. T. 4. P. 1. p. 602. Salva-se delle. ib. p. 603. Vence ao Capitao Alemo : recobra sua Cidade. ib. p. 606. Vem ao serviço de Badur: sua morte. ib. p. 616.

Boto. Ruy Boto. Martyrio que padece por não querer

largar a Fé. T. 3. P. 2. p. 130.

Brabaxis. Póvos vizinhos a Guiné. T. 1. P. 1. p. 221.
Bracelor. Povoação do Canará. T. 1. P. 2. p. 396.

Braga. Alvaro de Braga. Escrivão do Navio de Nicolão Coelho. T. 1. P. 2. p. 297. Fica feitorizando em Calayate. ib. p 353.

Bramanes. Sua nobreza, religião. T. 1. P. 1. p. 326. Superstição em se não misturarem com outras familias. ib. p. 327.

Branco. Cabo Branco. Quem o descubrio, e poz o no-

me. T. 1. P. 1. p. 56.

Brava. Cidade. Sua fituação, e regimen. T. 1. P. 2. p. 111. Faz-se tributaria de Portugal. ib. p. 112. Levanta-se o povo contra os Governadores pelo tributo. ib. p. 30. Defendem-se. ib. p. 31. He entrada, faqueada, e queimada. ib. p. 35.

D. Affonso VI. o Brave , v. Affonso.

S. Braz. Agoada de S. Braz. Onde fica. T. 1. P. 1. p. 286. Docilidade da gente desta terra. ib. p. 286. Seus costumes. ib. p. 287.

Bremma limma. Reyno confinante com Bengala. T. 4.

P. 2. p. 452.

Brigas. Estevão Dias Brigas. Portuguez, Mestre de huma não Franceza. T. 4. P. 1. p. 273. Vai a Dio: sua morte. sb. p. 583.

Brito. Alvaro de Brito. Batalhas que venceo delRey de

Calecut. T. 4. P. 2. p. 314.

An•

Antonio de Brito. Toma posse da Armada de seu irmão. T. 3. P. 1. p. 547. Vai contra ElRey de Bintão. ib. p. 553. Sua viagem a Maluco. ib. p. 606. Acha noticias dos Hespanhoes. ib. p. 607. Estragos que faz a ElRey Laudim. ib. p. 609. Encontra-se com os Hespanhoes. ib. p. 616. Socega as discordias com . Chachil Daroez. ib. p. 620. Protestos que lhes fazem os Castelhanos. ib. p. 629. Faz Fortaleza em Ternate. ib. p. 621. Evita a morte, que lhe quer dar ElRey de Tidore. T. 3. P. 2. p. 312. Declara-lhe a guerra, ib. p. 315. Socega o povo de Ternate. ib. p. 217. Não quer conceder a paz a ElRey de Tidore. ib. p. 339. Discordias que tem com D. Garcia Henriques, ib. p. 487. Protestos que fizerama ib. p. 488. Como se ajustam. ib. p. 489. O que lhe succede com o resgate do ouro ib. p. 490. Parte para Banda. ib. p. 495. Chega a Malaca. ib.: p. 497. e T. 4. P. 1. p. 88.

Christovão de Brito. Sua viagem para a India. T. 2.7 P. 2. p. 148. Soccorre Goa. ib. p. 149. Volta ao Reyno: nota a sepultura de D. Francisco de Almeida. ib. p. 150. Capitão de huma Armada. T. 3.

p. 2. p. 374. Sua morte. ib. p. 375.

Jorge de Briso. Capitão Mór de Malaca. Felicidade notavel na viagem para Malaca. T. 3. P. 1. p. 7. Revolta que causa na Cidade. ib. p. 86. e 88. Suz

morte. ib. p. 90.

---- Vai fazer a Fortaleza de Maluco. T. 3. P. 1. p. 461. Sua viagem até Achem. T. 3. P. 1. p. 536. Deixa-se persuadir de João de Borba. ib. p. 538. Investe a Cidade. ib. p. 541. He desbaratado, e mor-

to. ib. p. 545.

Lopo de Brito. Capitão de Ceilão. T. 3. P. 1. p. 444. Faz a Fortaleza: a sua prudencia. ib. p. 445. Dá na povoação de Columbo. ib. p. 446. Custo com que se recolhe. ib. p. 447. He cercado. ib. p. 448. Desbarata os inimigos. ib. p. 451. Concede lhe paz. ib. p. 452.

Lou-

Lourenço de Brito. Capitão de Cananor. T. 1'. P. 3. p. 344. Dá aviso ao Viso Rey do cerco. T. 2. P. 1. p. 64. Politica que usa com o filho do Viso Rey. ib. p. 65. Trabalho que tem em defender a Fortaleza. ib. p. 66. Affenta pazes com ElRey de Cananor. ib. p. 76.

Ruy de Brite. Primeiro Capitão de Malaca. T. 3. P. 1. p. 88. Como se porta com os escravos de El-

Rey. ib. p. 88.

Brucho. Capitão da Gomeira. Ajuda que dá a Soeiro da Costa. T. 1. P. 1. p. 96.

Brum. Povoação entre o mar Roxo, e Adem. T. 1.

<sup>-</sup> P. 2. p. 289.

Bubne. Cide Bubae. Acompanha Nuno da Cunha na tomada de Mombaça, T. 4. P. 1. p. 274. Quebram-· lhe a mão direita, ib. p. 280.

Bufu. Ilha. Chamada tambem dos Grãos. T. 4. P. 1.

p. 104.

Bujafar. Irmão, e successor de Casa. Funda a Cidado de Bagodad. T. 1. P. 1. p. 7.

Bulnei. Ilha de Bengala. T. 4. P. 2. p. 454.

Bario. Significado que dão os negros a este nome. T.

1. P. 1. p. 86.

Bittuano. Reyno. Faz-se Catholico o seu Rey. T. 4. P. · 2. p. 593.

Busio. Quantidade grande de busio que se acha nas Maldivas: como o apanham, e prestimo que tem. T. 3. P. 1. p. 312.

Byrão , v. Bor byrão.

Aba. Tuam Caba. Tio delRey de Ujantana. T. 4. P. 2. p. 530. Vai com a Armada contra Simão Sodré. ib. p. 531. Cabal. Animal da Jauh. Virtude que tem os seus osfos para estancar sangue, T. 2. P. 2. p. 32. Cabalou. Cachil Cabalou. Entra na conjuração contra o CaCapitão de Malaca. T. 4. P. 2. p. 124. Sua morte. ib. p. 125.

Cabel. Elavar. Serras que dividem a Thebaida do Egypto. T. 2. P. 2. p. 608.

Cabo. Cabo Bojador , v. Bojador.

Cabo de Boa esperança, v. Esperança.

Cabo Branco , v. Branco.

Cabo Çamorij , v. Çamorij.

Cabo de S. Catharina, v. Catharina.

Cabo Fartaque , v. Fartaque.

Cabo de Goardafii, v. Goardafii.

Cabo de Guá, v. Guá.

Cabo de Gudavarij, v. Gudavarij.

Cabo de Gué, v. Gué.

Cabo de Jaquete, v. Jaquete.

Cabo de Lopo Gonfalves, v. Gonfalves.

Cabo dos Maftos, v. Maftos.

Cabo de Nam , v. Nam.

Cabo Negraes , v. Negraes.

Cabo do Padrão, v. Padrão.

Cabo das Palmeiras, v. Segogorá.

Cabo do Resgate, v. Resgate.

Cabo Rosalgate, v. Rosalgate.

Cabo Segogorá, v. Segogorá.

Cabol. Cidade Metropoli dos Mogoles, T. 4. P. 2. p. 8.
Cabral. Pedralves Cabral. Descobre o Brazil: nome que lhe poe. T. 1. P. 1. p. 14. e 387. Vai por Capitão Mor para a India. ib. p. 382. Honras que ElRey dhe faz. ib. p. 382. Regimento que leva. ib. p. 385. Manda noticiar a ElRey o descubrimento do Prazil. ib. p. 390. Grande tormenta que passa no Cabo da Boa esperança. ib. p. 397. O que passa com ElRey de Quiloa. ib. p. 397. Assenta paz com ElRey de Melinde. ib. p. 406. He visitado do Camorij. ib. p. 408. Dúvidas que tem com os Resens. ib. p. 412. Jura-se as pazes. ib. p. 421. Enredo que fazem os Mouros de Calecut. ib. p. 427. Restitue huma não, que tomou por enredo desse Mouros. ib. p. 432.

Motins que se levantam na Cidade: matam os Pertuguezes que lá andavam. ib. p. 435. Queima-lhe as vélas,, e vareja a Cidade. ib. p. 439. He bem recebido em Cochij. ib. p. 442. Faz alli Feitoria. ib. p. 445. Offerecem-lhe carga em Cananor, e, Couláo. ib. p. 448. Tem aviso da Armada do Çamorij. ib. p. 452. Val a Cananor. ib. p. 454. Grandes offertas do Rey de Cananor. ib. p. 457. Chega a Lisboa. ib. p. 462. Torna a ser nomeado para ir á India: razão de não ir. T. 1. P. 2. p. 22.

Cabras. Grande multidão que acham os nossos de cabras em Cabo Verde. T. 1. P. 1. p. 7...

Cabreira. Lopo Cabreira. Feitor de Cananor. T. 1. P. 2.

P. 345.
Cacana. Capitão do Guzarate. Estados que lhe dá o
Rey do Delij. T. 4. P. 1. p. 552.

Cacem. Mir Cacem, v. Mir.

Cachabaz. Especie de barrete de que usam os Mogoles. T. 4. P. 2. p. 13.

Cachil. Seu significado. T. 4. P. 1. p. 463.

Cashil Abucasa, v. Abucasa.

Cachil Aeiro, v. Aeiro.

Cachil Boio , v. Boio.

Cachil Cabalou, v. Cabalou,

Cachil Cheire, v. Cheire.

Cachil Colom, v. Colam.

Cachil Daialo, v. Daialo.

Cachil Darroez, v. Darroez. Cachil Duquo, v. Duquo.

Cachil Mamale y Mansale

Cachil Mamole, v. Mamole.

Cachil Mir , v. Mir.

Cachil Rageole, v. Rageole.

Cachil Rhade, v. Rhade.

Cachil Tabarija, v. Tabarija.

Cachil Valaco, v. Valaco.

Gachilato. Mouro de Maluco, He enviado por ElRey de Ternate ao Capitão de Malaca. T. 3. P. 1. p. 551. Resposta que leva. ib. p. 553. Pertende o governo

por

por morte delRey de Ternate. ib. p. 613. Entra na conjuração contra o Capitão de Ternate. T. 4. P. 2. p. 124. Mata ao Capitão. ib. p. 125. Fica prezo. ib. p. 125.

Caçoeja. Xeque de Monçambique. Infidelidades que usa

com Vasco da Gama. T. 1. P. 1. p. 293.

Caçuta. Embaixador delRey do Congo. T. 1. P. 1. p. 176. Seu baptilmo. ib. p. 177.

Cadij do Cairo. Embaixadores que manda contra os Portuguezes. T. 2. P. 2. p. 317. Quem era: suas funcões: substancia de sua embaixada. ib. p. 318.

Caeiro. Simão Caeiro. He feito Ouvidor Geral por Pero Mascarenhas. T. 4. P. 1. p. 126. Prezo, e carregado. de ferros. ib. p. 141. Serve de Procurador de Pero

Mascarenhas. ib. p. 162.

Cuez. Rey de Caez. Larga ao Rey do Mogostão a llha de Gerum. T. 2. P. 1. p. 110. Votos que se lhe oppõem. ib. p. 111. He vencido, e expulso do Reyno pelo Rey do Mogostão. ib. p. 113.

Cafa. Eleito Calyfa. T. 1. P. 1. p. 3. Juramento que dá.

ib. p. 4.

Caguahão, ou Ilha de S. Miguel. T. 4. P. 1. p. 103.

Cahará. Terra vizinha aos desertos d'Africa. T. 1. P. 1.

p. 19. He parte dos desertos da Libia. ib. p. 109.

Porque tem este nome. ib. p. 220.

Cuhel. Nome que dão os Mouros á terra areenta, e

esteril. T. 1. P. 1. p. 220.

Cairo. Cairo de que se fazem as amarras. Como se cria,

e prestimo que tem. T. 3. P. 1. p. 308.

Cairo Cidade. Não quer receber o Calyfa de Dannasco. T. 1. P. 1. p. 4. Metropoli do Egypto. T. 1. P. 2. p. 286. Sua situação: temor que alli causa a ida de Affonso d'Alboquerque ao Estreito. T. 2. P. 2. p. 289.

Soldão do Cairo. Quem era, e porque toma este nome. T. 1. P. 2. p. 180. Mandam-lhe os Principes da India Embaixadores contra os nossos. ib. p. 181. Terror que mette aos Christãos de seus Estados. ib.

p. 183. Escreve ao Papa. ib. p. 184. Titulos com que se nomea, e que dá ao Papa. ib. p. 185. Armada que manda sazer contra os Portuguezes: tomam-lhe os de Malta parte dos apparelhos. T. 2. P. 1. p. 174. Passa a Armada á India. ib. p. 175. He desbaratada a Armada, e são tomadas as suas bandeiras, e trazidas a Thomar. ib. p. 309. Temor que tem da nossa Armada. T. 2. P. 2. p. 289. Apparelha segunda Armada para vir Mir Hocem. T. 3. P. 1. p. 27. Custo de a apparelhar. ib. p. 29. Arma-a em Suez. ib. p. 31 Morre em huma batalha contra o Turco, e perde o Estado. ib. p. 38.

Cainho. Gaspar Cainho. Feitor de Malaca. Valor com

que defende a Fortaleza. T. 3. P. 2. p. 477.

Calará. Cidade de Malique Cuffo. T. 4. P. 2. p. 197.
Calaja. Lugar entre os Cabos Rosalgate, e Moncadam.

T. 1. P. 2. p. 289.

Calaiate. Lugar entre os Cabos Rosalgate, e Moncadam. T. 1. P. 2. p. 289. Sua situação. T. 2. P. 1. p. 237. Abundancia, ib. p. 237. He entrado, e destruido. ib. p. 244.

Guazil de Calaiate. Levanta-se contra os Portugue-

zes. T. 3. P. 2. p. 134.

Calamene. Povoação da Costa adiante da Arabia feliz. T. 1. P. 2. p. 290.

Calantão. Povoação do Reyno de Pão. T. 3. P. 2.

p. 310.

Calapa. Sitio onde fe fundou a Fortaleza de Sunda. T. 4. P. 1. p. 83.

Calapate. Povoação da Costa de Bisnagá. T. 1. P. 2. p. 303.

Galara. Povoação da Costa adiante da Arabia feliz. 'T. 1. P. 2. p. 200.

Calberbar. Cidade. Alcança-a o Sabayo. T. 2. P. 1. p. 453. Calberga. Cidade do Sabayo. T. 2. P. 1. p. 453.

Calchorá. Cidade do Sabayo. T. 2. P. 1. p. 454.

Caldeira, Fernão Caldeira. Delictos que faz em Goa. T. 3. P. 1. p. 75. Passa aos Mouros: pede-o o Capitão de

de Goa. ib. p. 76. Manda-o matar na terra dos Mouros. ib. p. 77.

Cale. Povoação do Reyno de Coulão. T. 1. P. 2. p. 298. Calecut. Cidade do Malabar. Chega a ella Vasco da Gama. T. 1. P. 1. p. 231. Grandeza desta Cidade. ib. p. 326. Sua situação, edificios, commercio, costumes do seu povo. ib. p. 327. Espanto que causa a vinda de Vasco da Gama. ib. p. 328. Fome que padece na guerra que lhe fazem os Portuguezes. T. 4. P. 1. p. 386.

Reyno de Calecut. Sua grandeza: ciume que causa

203 vizinhos. T. 1. P. 1. p. 447.

Rey de Calecut, v. Camorij.

Fortaleza de Calecut. Quando foi feita. T. 2. P. 2. p. 316. Cercada. T. 3. P. 2. p. 412. Desfeita ib. p. 451. Mercadores de Calecut. Carta que escrevem a Vas-

€0 da Gama. T. 1. P. 2. p. 34.

Mouros de Calecut. Motins que armam contra os Portuguezes. T. 1. P. 1. p. 4.27. Embaixada que mandam ao Cairo contra os Portuguezes. T. 1. P. 2. p. 181.

Çalema, ou Çumbaia. O que he, e como a fazem os

Mouros. T. 2. P. 1. p. 447.

Caleture. Povoação do Reyno de Bisnaga. T. 1. P. 2. p. 306.

Galhao. N. Senhora do Calhao. Primeira Igreja, que se fundou na Ilha da Madeira. T. 1. P. 1. p. 30.

Galif. Capitão de Calecut. Infolencia que lhe faz Miz Hacem em Judá, T. 3. P. 1, p. 28.

Calija. Cidade dos Rebuftos. Templo notavel que ha nesta Cidade: he tomada por Xerchan. T. 4. P. 2. p. 526.

Calingam. Povoação do Reyno de Orixa. T. 1. P. 2. p. 306

Calinhepatan. Poyoação do Reyno de Orixa. T, 1. P. 2. p. 306.

Calyfas. Conquistas que fizeram. T, 1, P. 1, p. 2. Suprema dignidade entre os Mahometanos. ib. p. 4.

Callandar. Seu modo de viver : austeridade de vida. T. 4. P. 1. p. 568. Vicios. ib. p. 569. V. Jogue. Callecare. Povoação da Costa de Bisnagá. T. 1. P. 2.

- p. 303.

Callegrande. Povoação da Costa de Bisnagá. T. 1. P. 2. p. 303.

Calvo. Diogo Calvo. Chega a Cantão. T. 3. P. 2. p. 18.

Trabalho que passa por não querer conformar-se com

a pragmatica. ib. p. 20.

Cam. Diogo Cam. O primeiro que poem padroes de pedra nas terras descubertas. T. 1. P. 1. p. 171. O que passa no rio do Padrão. ib. p. 172. O que passa no Congo. ib. p. 174. Manda ElRey do Congo por elle Embaixador a Portugal. ib. p. 176.

Camafo. Cidade de Tidore. Destruida pelos Portu-

guezes. T. 4. P. 1. p. 122.

Cumalção. Vem cercar Goa. T. 2. P. 1. p. 478. Pertende levar a Cidade á escalla. ib. p. 489. Partidos que offerece a Affonso d' Alboquerque. ib. p. 490.

Camalmaluco. Despeja a Cidade. T. 4. P. 1. p. 214. Camara. Appellido que tomam os descendentes de João

Gonfalves Zarco. T. 1. P. 1. p. 32.

Camara de Lobos. Sitio onde desembarcou João Gonsalves na Ilha da Madeira. T. 1. P. 1. p. 32.

Camara de Cochij. Requer contra Pero Mascarenhas.

T. 4. P. 1. p. 163.

Camarão. Ilha. Sua situação, T. 2. P. 2, p. 280. Costumes de seus naturaes, ib, p. 281. Mostras de povoação antiga: he defamparada com a chegada dos Portuguezes, ib, p. 281. Vai fazer nella huma Fortaleza Raez Soleimão, e o que lá lhe succede. T. 3, P. 1, p. 34.

Camarcant. Cidade de Turquestan. T 4. P. 2. p. 8.

Camatra. Ilha. Sua situação, e lançamento. T. 3. P. 1.
p. 505. Grandeza. ib. p. 506. Qualidade do terreno: minas. ib. p. 507. Plantas, e frutos; de quem
he habitada. ib. p. 508. Reynos em que está reparti-

tida. ib. p. 510. Como se apostáram della os Mouros. T. 3. P. 2. p. 242.

· Caniba. Irmão del Rey Birão. He delle pouco estimado. T. 1. P. 1. p. 202. Mata á traição ao Rey Birão. ib. p. 204.

Cambaia. Reyno. V. Guzarate.

: 4 ----- Cidade. Sua situação. T. 1. P. 2. p. 291. Rey de Cambaia. Dá licença aos cativos que tinha para tratafem do seu resgate, T. 2. P. 2. p. 171. · Concede a mesma faculdade a Fr. Antonio Loureiro. ib. p. 172. Solta os cativos todos. ib. p. 173. Apparato, e grandeza deste Rey. ib. p. 307. Dá licença para se fazer a Fortaleza em Dio. ib. p. 308. Torna a negalla: manda hum Rhoniceros a Affonfo d' Alboquerque. ib. p. 403. Move guerra ao Nizamaluco. T. 4. P. 1. p. 202. Tonea-lhe a Fortale-<sup>1</sup> za de Palla. ib. p. 424. O que succede do ajuste que fez de se ver com o Governador em Dio. ib. p. 513. Condição das pazes. ib. p. 530. V. Soldão

Camboja Revno da Asia. T. 1. P. 2. p. 310. Cambolão. Ilha. He entrada por Duarte Pacheco. Ti 1.

P. 2. p. 96. Camiram Mirza , v. Mirza:

Gamorij, Cabo Camorij. Sua distancia da Cidade de Cam-

baia. T. 1. P. 2. p. 297.

4- Rey de Calecut. Porque lhe dao este nome i seu i fignificado. T. 1. P. 1. p. 326. Como recebeo Vasco - da Gama, ib.; p. 334. Apparato com que ouve a " sua Embaixada: ib. p. 338. begunda audiencia que the deo, ib. p. 147. Escreve a ElRey D. Mangel ib. p. 356. Manda vilitar Pedralves Cabral. ib. p. 480. · Vem fallar-lhe an Cerame! 16: p. 412. Satisfacao que lhe dd. ib. p. 420. July & par ib. p. 421! Elcula que da ás queixas de Aires Corfea. ib. p. 422. Licença que da para tomarem bs Portuguetes a carga as naos dos Mouros, ib. p. 447. Resposta ene da · ás cartas de Vasco da Gama. T. 1. P. 2. p. 47. Quei-

xas que faz a Vasco da Gama. ib. p. 50. Guerra que tem com o Rey de Cochij. ib. p. 78. Falla que faz aos feus. ib. p. 79. Convoca os outros Principes para nos fazerem guerra. ib. p. 82. Vão a maior parte dos Reys contra o de Cochij. ib. p. 84. Quebra os ajustes seitos com Francisco d'Alboquerque. ib. p. 101. Grantles estragos que tem nesta guerra: ensurece-se contra os seus Astrologos, ib. p. 119. Aquieta-se com as suas promessas, ib. p. 120. He desbaratado, ib. p. 121. Quer mandar matar os feus feiticeiros, ib. p. 128. Arma por seu concelho máquinas contra os nossos. ib. p. 135. Busca a morte a Duarte Pacheco. ib. p. 136. He vencido pelos Portuguezes. ib. p. 143. Recolhe-se a fazer penitencia. ib. p. 145. Venceo tambem ElRey de Tanor seu Vasfallo. ib. p. 150. Temor que tem da Armada de D. Francisco de Almeida. ib. p. 266. Prepara huma Armada contra os Portuguezes, ib., p. 496. He desbaratado. ib. p. 418. Torna a reformar a Armada. T. 2. P. 1. p. 53. Ajuda o cerco de Cananor. ib. p. 64. Ajuda o Capitão do Soldão do Cairo. ib. p. 256. Apercebe-se contra os nossos, ib. p. 351, Pede pazes a Affonso d'Alboquerque: dá lugar para a Fortaleza. T. 2. P. 2. p. 224. He feito novo Camorij: pretextos, com que demora a Fortaleza... ib. p. 314. Concede-a em fim: manda Embaixador a ElRey D. Manuel, ib. p. 315. Falla com Affonso. d'Alboquerque, exconfirma a paz. ib. p. 398. Vem fallar com Lopo Soares. T. 3. P. 1. p. 11. Declara a guerra a ElRey de Cochij. T. 3. P. 2. p. 52. Foge chegando o foccorro, dos Portuguezes, ib. p. 53. Torna sobre elle na retirada dos nossos, ib. p. 56. O que escreve a D. Henrique de Menezes. ib. p. 384. Paz simulada que pede, e se lhe rejeita. ib. p. 411. Cerco que poe a Fortaleza de Calecut, ib. p. 412. Resposta de hum seu Capitão a respeito dos Portuguezes. ib. p. 415. Combate a Fortaleza, ib. p. 417. Aperto em que a poe. ib. p. 424. Queima hum BaBaluarte. ib. p. 431. Manda pedir as pazes por Coge Bequi. ib. p. 447. Promessas que saz se a consegue. ib. p. 448. Condições que propõem. ib. p. 449. Manda degollar Coge Bequi. ib. p. 452. Guerra que lhe saz Diogo da Silveira. T. 4. P. 1. p. 380. Pede a paz a Nuno da Cunha. ib. p. 381. Não acceita as condições. ib. p. 385. Consente a Fortaleza em Challe. ib. p. 472. Arrepende se. ib. p. 474. Move guerra aos nossos Alliados. ib. p. 477. Pertende passagem pelo Reyno de Cochij. T. 4. P. 2. p. 297. Desassas es es Portuguezes. ib. p. 300. Ceremonia com que declara a guerra. ib. p. 311. Foge de Martim Afsonso de Sousa. ib. p. 307. He vencido. ib. p. 313.

Campia. Rio vizinho a Bengala. T. 1. P. 2. p. 308. Campia. Reyno da Afia. Onde ha a melhor Lenholoe.

T. 1. P. 2. p. 311.

Campar. Rey de Campar. Pertende vir para Malaca. T. 2. P. 2. p. 101. Razão de se não effeituar esta vinda. ib. p. 102. Torna a pertendello. ib. p. 381. Vem a Malaca ajustar-se com Jorge d'Alboquerque. ib. p. 382. He seito Rendará de Malaca. ib. p. 383. Cercam-no os Reys de Linge, e Bintão. ib. p. 386. He soccorrido pelos Portuguezes. ib. p. 387. Vem servir o seu Officio. ib. p. 391. Urde-lhe ElRey de Bintão a morte. ib. p. 392. Morre degollado. ib. p. 394.

Campo. Antonio do Campo. Vai com Vasco da Gama. T. 1. P. 2. p. 23. Encontra-se com Francisco d'Alboquerque quasi perdido. ib. p. 90. Traz ao Reyno noticias a ElRey. ib. p. 97.

Cana. Malemo Cana, v. Malemo.

Canacar. Povoação entre o mar Roxo, e Adem. T. L. P. 2. p. 289.

Canagá. Rio. Donde tomou este nome. T. 1. P. 1. p. 109. Varios nomes que lhe dão. ib. p. 213. Seu curso, Ilhas, cataraclas. ib. p. 214. Abundancia de Barres. Indice.

D pei-

peixe. ib. p. 216. Ptolomeu lhe chama Darago: erro de Ptolomeu. ib. p. 217. Separa os Mouros dos Negros, ib. p. 219. Fortaleza que nella se faz. ib. p. 222. Porque se não segue esta obra. ib. p. 223.

--- Negro principal, que deo nome ao rio. T. 1. P. 1. p. 10g.

Cananor. Reyno, e Cidade do Malabar. T. 1. P. 2. p. 207.

Rey de Cananor. O que com elle obra Pero de Taide. T. 1. P. 1. p. 430. Manda mensageiros a Pedralves Cabral. ib. p. 448. Offerecimentos que lhe faz: carga que lhe tem apparelhada. ib. p. 457. Manda Embaixador a ElRey D. Manoel. ib. p. 458. Brevidade com que despacha João de Nova. ib. p. 469. Manda visitar Vasco da Gama. T. 1. P. 2. p. 33. Vê-se com elle, ib. p. 39. Desavenças que tem com Vasco da Gaina. ib. p. 45. Como se ajusta. ib. p. 74. Falla com D. Francisco de Almeida. ib. p. 340. Promette deixar fazer a Fortaleza. ib. p. 343. Sua morte, e successão. T. 2. P. 1. p. 62. Permitte aos Mouros vingar-se dos nossos. ib. p. 63. Cérca a nossa Fortaleza, ib. p. 66. Assenta outra vez pazes. ib. p. 76. Desgosto que tem das Pazes com o Camorij. T. 2. P. 2. p. 314. Trabalho que causa a Affonso de Alboquerque. ib. p. 315. Entrega prezo hum Coffario. T. 3. P. 2. p. 355. Manda visitar o Governador D. Henrique de Menezes. ib. p. 377. Pede-lhe foccorro. ib. p. 378. Satisfação que dá ás queixas de D. Simão de Menezes. ib. p. 400. Manda visitar Nuno da Cunha: prohibe os soccorros de Calecut. T. 4. P. 1. p. 387.

Canará. Reyno. Sua demarcação. T. 2. P. 1. p. 443. Reys do Canará. Delles procedem os Reys de Bis-

maga. T. 2. P. 1. p. 444.

Canarias. Ilhas. Ferocidade de seus moradores. T. 1. P. 1. p. 26. Entrada que faz nestas Ilhas Soeiro da Costa. ib. p. 94. Modo da guerra dos Canareos. ib. p. 96. Infidelidade de Soeiro da Costa com os Capitáes

tães que o ajudáram. jb. p. 98. Conquista Betancos estas Ilhas: volta a França: troca as seu sibrinho com o Infante D. Henrique. jb. p. 99. Manda o Infante conquistallas, e desiste dellas. jb. p. 101. Toma dellas posse o Infante D. Fernando. jb. p. 102. Torna a desistir dellas. jb. p. 103. Ficam a Castella. jb. p. 104.

Grá Canaria. He conquistada pelo Infante D. Hen-

rique. T. 1. P. 1. p. 100.

Canareos. Sua ferocidade. T. 1. P. 1. p. 26. Modo de guerra ib. p. 97. Ritos, e costumes: seu governo, e policia ib. p. 105. e 107. Abundancia de trigo que ha nestas Ilhas. ib. p. 106.

Canarij, v. Conquenij.

Cancana. Maior Senbor do Guzarate. Sua morte. T. 4. P. 2. p. 46.

Candar. Corruptamente Scandar, Cidade dos Patanos. T. 4. P. 2. p. 6.

Candace. Rainha Candace. Dizem que della procedem os Reys da Abassia: historia desta Rainha. T. 3. P. 1. p. 378.

Cangenecora. Rio do Canara, e povoação. T. 1. P. 2.

p. 296.

Canhameira. Terra da Costa Malabar no Reyno de Bisnaga. T. 1. P. 2. p. 303.

- Cabo. T. 4. P. 2. p. 419.

Canose. Cidado do Reyno de Delij. T. 4. P. 2. p. 107. Cansos Algauri, v. Soldão do Cairo.

Cantão. Cidade da China. T. 1. P. 2. p. 31 n. Sua fituação, e affento. T. 3. P. 1. p. 201. Grandeza, e fortificações. ib. p. 22. Formolura das fuge ruas, a pontes. ib. p. 23. Sua policia. ib. p. 204. Apparato de seus Governadores. ib. p. 213. Escrevem os Governadores de Cantão á Corte, contea os Embaixadores de Portugal: cantas porque. T. 3. P. 2. p. 6. Escandalo que ellestem de Simão de Andrade. ib. p. 10. Não cumprem os cossos a pragmatica. ib. p. 19. São prezos. ib. p. 19. Maltratados, e roubados ib.p. 24. D ii Cantor. Rio de Africa. T. 1. P. 1. p. 257. Chor. Reyno vizinho a Bengala: T. 1. P. 2. p. 308. Capitaes. Capitaes Mores das Armadas deste Reyno para a conquista do Oriente. Lançarote. T. 1. P. 1. p. 67. e 86. D. Fernando de Castro. ib. p. 100. Diogo de Azambuja. ib. p. 154. Bartholomeu Dias. ib. p. 184. Pero Vaz da Cunha. ib. p. 222. Gonsalo de Sousa. - ib. p. 224. Vasço da Gama, ib. p. 279. Pedralves Cabral. ib. p. 384. João da Nova. ib. p. 463. Vasco da Gama. 'T. 1. P. 2. p. 22. Affonso d'Alboquerque, ib. p. 86. Francisco d'Alboquerque, ib. p. 86. Antonio de Saldanha, ib. p. 86. Lopo Soares. ib. p. 148. D. Francisco d' Almeida. ib. p. 195. 'Tristão da Cunha. T. 2. P. 1. p. 2. Jorge de Mello ... Pereira, ib. p. 84. Fernão Soares, ib. p. 85. Filippe de Castro. ib. p. 85. Martim Coelho. ib. p. 85. Diogo Lopes de Sequeira. ib. p. 225. Jorge d'Aguiar. ib. p. 226. D. Fernando Coutinho. ib. p. 329. Gonsalo de Sequeira. ib. p. 514. Diogo Mendes de Vafconcellos. ib. p. 515. João Serrão ib. p. 516. D. Garcia de Noronha. T. 2. P. 2. p. 161. Jorge de Mello Pereira. ib. p. 167. Garcia de Soufa. ib. p. 167. João Chanoca. ib. p. 169. João de Soula. ib. p. 312. . Christovão de Brito. ib. p 406. Lopo Soares d'Albergaria. T. 3 P. 1. p. 2. João da Silveira. ib. p. 15. Antonio de Saldanha. ib. p. 94. Diogo Lopes de Si-. queira ibi p. 233. Jorge d'Alboquerque. ib. p. 324. Jorge de Erito, ib. p. 461. D. Duarte de Menezes. T. 3. P. 2. p. 106. Bastião de Sousa. ib. p. 107. D. Pedro de Castello branco, ib. p. 180. Heitor da Silvein ra. ib. p. 211. Vasco da Gama, ib. p. 345. Franciso co da Nhaia. T. 4. P. 1. p. 20. Manoel de Lacer-- da, ib. p. 259. Nuno da Cunha, ib. p. 253. D. Es-- tevão da Gama. ib. p. 490. D. Paulo da Gama. ib. p. 490. D. Gonsalo Coutinho. ib. p. 504. D. João Pereira. ib. p. 504. Martim Affonso de Sousa. ib. p. 527. Fernão Peres de Andrade, T. 4. P. 2. p. 173. na nota. Jorge Cabral. ib. p. 304. D. Pedro

da Silva. ib. p. 401. D. Garcia de Noronha. ib. p. 721.

Capitanías. Limitam-se a tres annos as da India. T. 1.

P. 2. p. 194.

Capitulações. Entre ElRey de Cochij, e Vasco da Gama. T. 1. P. 2. p. 61. Entre o Camorij, e Francisco d'Alboquerque. ib. p. 100. Com o novo Rey de Pacem. T. 3 P. 1. p. 534. Entre o Camorij, e D. Henrique de Menezes. T. 3. P. 2. p. 449. De Nuno da Cunha com ElRey de Cambaia. T. 4. P. 1. p. 530. Outras do mesmo. T. 4. P. 2. p. 68. De Nuno da Cunha com Açadachan. ib. p. 295. De Mir Homed Zamam com Nuno da Cunha. ib. p. 396. Com ElRey Xael. ib. p. 445. De D. Estevão da Gama com o Rey de Ujantana. ib. p. 545.

Capecare. Porto de Calecut. T. 1. P. 1. p. 330.

-- Povoação. T. 1. P. 2. p. 297.

Caragoles. Póvos d'Africa no rio Canagá. T. 1. P. 1. p. 213.

Carahacem. Genro de Cofar. Sahe todo queimado do affalto, que se deo a Dio. T. 4. P. 2. p. 704.

Caramança. Quem era. T. 1. P. 1. p. 155. O que responde a Diogo d'Azambuja. ib. p. 156. Seu modo de trajar. ib. p. 157. Policia destes barbaros. ib. p. 158. Consente na Fortaleza. ib. p. 167.

Caramanlij. Boca do rio junto a Challe. T. 4. P. 1. p. 475.

Rey de Caramanlij. Ajuda a nossa Fortaleza do Challe. T. 2. P. 1. p. 465. Sua fidelidade. ib. p. 477.

Caravan. Porto de Sunda, chamado tambem Xacatara.

T. 4. P. 1. p. 77.

Cardano. Jerenymo Cardano. Escritor Castelhano. Esto com que escreve de Colom. T. 1. P. 1. p. 249.

Gareara. Povoação do Canará. T. 1, P. 2. p. 296.

Careeiro. Povoação do Reyno de Bisnagá. T. 1. P. 2. p. 306. Cargue. Ilha junto ao rio Eustrates T. 4. P. 1. p. 337. Carlos V. Acção que obrava com aquelles, de quem, lhes davam Capitulos. T. 3, P. 2. p. 102. Resposta que dava, ib, p. 103.

Car-

Carmania. Nome, que os Geografos dão ao interior da parte da Costa da Arabia. T. 1. P. 2. p. 290.

Carnate. Povoação do Canará. T. 1. P. 2. p. 296.

Carrasco. Gomes Carrasco. Seu valor em Zemzibar. T. 1. P. 2. p. 107. Vai reconhecer Mombaça. ib. p. 113.

Carta. Do Soldão do Cairo ao Papa. T. 1. P. 2. p. 185. DelRey D. João III. a Affonso Mexia. T. 4. P. 1. p. 30. De Nuno da Cunha a D. Garcia de Noronha. 'T. 4. P. 2. p. 728. e 737. De D. Garcia de Noronha. ib. p. 7 3 2.

Carvajal. Garcia de Carvajal. Embaixador de Castella a

este Reyno. T. 1. P. 1. p. 253.

Castanheda. Ruy de Castanheda. Vai com Vasco da Ga-

ma. T. 1. P. 2. p. 23.

Castelhanos. Vão a Tidore á Cidade Camafo. T. 4. P. 1. p. 94. O que passa com elles D. Garcia Henriques. ib. p. 95. Elegem novo Capitão. ib. p. 116. Tomão huma galeota nossa. ib. p. 118. Matam alguns Portuguezes. ib. p. 121. Fazem tregoas com os nos-

fos. ib. p. 123.

Castella. Armada de Castella. He Capitão Fernão de Magalhães. T. 3. P. 1. p. 630. Trabalhos da sua viagem. ib. p. 612. Morre-lhe o Capitão Mór: vai a Maluco, onde a recebe ElRey de Tidore. ib. p. 652. Vem a Banda. ib. p. 653. Torna arribada a Ternate. ib. p. 654. He desbaratada. ib. p. 659. Chega huma não a Hespanha. ib. p. 662.

Rey de Castella. Suas pertenções sobre as Canarias. T. 1. P. 1. p. 102. Fica com o Senhorio dellas. ib. p. 104. Arma navios a Christovão Colom. ib. p. 250. Dúvidas que tem com ElRey D. João II. sobre a conquista: como se ajustam. ib. p. 254. Manda Armada a Maluco. T. 3. P. 1. p. 629.

Lostilha. João de Castilha. Vai em huma Caravéla. T. 1. P. 1 p. 87. Persuade Sueiro da Costa a datem nas Canarias, ib. p. 95. Infidelidade que pratica com os

Cas-

Capitaes que o ajudáram. ib. p. 57.

Castro. Alvaro de Castro. Vai ao descubrimento do Ori-

ente. T. 1. P. 1. p. 87.

D. Fernando de Castro. Capitão Mór da Armada da conquista das Canarias. Quaes conquistão. T. 1. P. 1. p. 100.

Filippe de Castro. Vai á India. T. 1. P. 2. p. 149. D. Francisco de Castro. Descobre a Ilha de Santigano. T. 4. P. 2. p. 592. Assenta paz, e faz-se Chri-

Rão o Rey de Butuano, Pilmilarano, Camitino. ib. P. 594.

D. Garcia de Castro. T. 4. P. 2. p. 696.

D. João de Castro. Escreve o Roteiro do mar Roxo. T. 2. P. 2. p. 260. Experiencias que fazia. ib. p. 261. Falsa opinião que segue a respeito do parto das baleas. ib. p. 264.

Cata bruno. Governador de Geilolo. Faz pazes com Ca-

chil Daroez. T. 4. P. 1. p. 249.

Cathaio. Reyno de Cathaio. O que escreve Marco Paulo. T. 1. P. 1. p. 248.

Catharina. Cabo de Santa Catharina. Seu descubrimento.

T. 1. P. 1. p. 145. Catigara. Cidade imaginada na computação de Ptolo-

meu. T. 1. P. 2. p. 299.

Carin. Eri Catim. Briga com Henrique Mendes. T. 4. P. 2. p. 552.

Cava. Filha do Conde Julião. He causa da perdição de Hespanha, T. 1. P. 1. p. 2.

Cavalleiro. Porto do Cavalleiro. Porque teve este nome.

T. 1. P. 1. p. 55.

Angra dos Cavallos. Onde fica, e perque lhe deram este nome. T. 1. P. 1. p. 47.

Cacaufo. Monte. Divide a India das Regiões Boreaes. T. 4. P. 2. p. 3.

Cauchij China. Reyno da Asia. T. 1. P. 2. p. 311.

Caxear. Provincia da Asia. T. 4. P. 2. p. 8.

Caxem. Cidade sete leguas antes do Cabo Fartaque. T. 1. P. 2. p. 289. Cayro, v. Cairo.

Cazrij. Cidade dos Mogoles arruinada. T. 4. P. 2. p. 8. Ccibam. Ilha no meio do Estreito do mar Roxo. T. 2. P. 2. p. 28.

Ceifadim, v. Rey d' Ormuz.

Ceilão. Ilha. Seu descubrimento. T. 1. P. 2. p. 424. Sua fituação. T. 3. P. 1. p. 104. Grandeza, ib. p. 105. Tradições que se conservam nesta Ilha, ib. p. 106. Donde teve este nome, ib. p. 108. Potencia que teve, ib. p. 109. Foi senhoreada pelos Chiis, ib. p. 111. Fertilidade de terra, ib. p. 112. Generos que produz, ib. p. 114. Serra notavel que ha nesta Ilha; tradição que se conserva ácerca desta serra, ib. p. 115. Estados em que está dividida, ib. p. 117.

Ceilif. Lugar no estreito do mar Roxo. T. 3. P. 1.

Ceitavaca. Rey de Ceitava, v. Madune Pandar.

Celiates. Que gente era. T. 2. P. 2. p. 6. Povoam o rio Muar. ib. p. 7. Paffam para Beirão. ib. p. 8. São authores do veneno das frechas. ib. p. 65.

Cepta. Bispo de Cepta. Baptiza a Bemoij. T. 1. P. p. 211.

V. Ostiz.

Cerniche. Manoel Cerniche. Valor com que falva huma amigo de entre os Mouros. T. 3. P. 2. p. 421.

Ceremonia com que o Çamorij declara a guerra. T. 4. P. 2. p. 31.1.

Cerveira. Affonso Cerveira. O primeiro que póe em ordem a historia deste Reyno. T. 1. P. 1. p. 137.

Cercos. Cercos que os nossos desenderam. De Cosala. T. 1. P. 2. p. 399. De Anchediva ib. p. 419. De Cananor. T. 2. P. 1. p. 64. De Goa. ib. p. 478. T. 2. P. 2. p. 111. e T. 3. P. 1. p. 83. De Ceilão. ib. p. 447. De Malaca. ib. p. 243. e T. 3. P. 2. p. 475. De Ormus. ib. p. 131. De Pacem. ib. p. 265. De Calecut. ib. p. 412. De Dio. T. 4. P. 2. p. 618.

Chacatá. Provincia dos Mogoles. T. 4. P. 2. p. 2. Chacatais. Titulo que dão a Nobreza entre os Mogoles. T. 4. P. 2. p. 2.

Chacuria. Cidade. O que succede nella a Martim Affonso de Mello. T. 4. P. 1. p. 175.

Challa, ou Challe. Povoação de Calecut. T. 1. P. 2.

p. 297.

--- Porto do Camorij. T. 4. P. 1. p. 385. Sua descripção. ib. p. 472. Fazem os Portuguezes huma Fortaleza. ib. p. 475.

Rey de Challe, v. Unirama.

Champanel. Cidade forte do Guzarate. T. 4. P. 1. p. 548. Está tres annos cercada: grandes thesouros que tem. áb. p. 560.

Serra de Champanel. Sua fortaleza. T. 4. P. 2. p. 52:

Sumptuosos edificios que tem. ib. p. 55.

Chan. Seu fignificado. T. 3. P. 1. p. 463. Titulo de dignidade entre os Guzarates: sua origem. T. 4. P. 1. p. 461.

Alu-chan , v. Aluchan.

Badur chan , v. Badur.

Chan-de-bibii. Mulher do Hydalcão. T. 4. P. 2. p. 178. Indignação que tem contra o Verido. ib. p. 189.

Destarchan. He morto pelo Badur, quando o foi

reconhecer. T. 4. P. 2. p. 572.

Eidelechan. Filha de Xerchan. Contende com seu irmão sobre a successão do Reyno de Bengala. T. 4. P. 2. p. 527.

Escandar Chan. Sua morte. T. 4. P. 2. p. 364.

Falete-chan, Quem era. T. 4. P. 1. p. 85. Converte muitos ao Mahometismo. ib. p. 86. Levanta-se em Bintão: desbarata Francisco de Sá. ib. p. 87.

Franguechan, v. Sant-lage.

Genetechan. Tanadar de Ponda. He cercado; como se ajusta com seus inimigos. T. 4. P. 2. p. 208. He prezo. ib. p. 236. Falla que saz a Aga. ib. p. 248. Vem em ajuda de Açadachan. ib. p. 267.

Hedelechan. Irmão de Xerchan. Passa a ElRey de Bengala: toma a Cidade de Rotaz, T. 4, P. 2.

p. 489.

Maluchan. Acompanha Badur no seu desbarato.

T. 4. P. 2. p. 46.

p. 178. He jurado herdeiro. ib. p. 180. Funeraes que faz a seu pai. ib. p. 184. He prezo. ib. p. 188. Tiram-lhe os olhos. ib. p. 191.

Mamude chan. He feito Rey do Guzarate. T. 4.

P. 1. p. 561. Deposto. ib. p. 562. Morto. ib. p. 574. Chanao. Rio dos Mogoles T. 4. P. 2. p. 9.

Charles Cidede de Sener de Chites T.

Chandarij. Cidade do Sanga de Chitor. T. 4. P. 1. p. 597. Chanoca. João Chanoca. Vai á India. T. 2. P. 1. p. 85.

Seu naufragio. ib. p. 86. Chaos. Ilheos Chaos. Onde ficam. T. 1. P. 1. p. 288.

Chapera. Povoação. Onde fica. T. 1. P. 2. p. 295.

Chaperan. Fortaleza. T. 4. P. 2. p. 198. Recolhe se a ella Mujatechan. ib. p. 204.

Charavaypil. Ilha. T. 1. P. 2. p. 92.

Charu. Bitume de que usam em Ormuz. T. 4. P. 2. p. 675.

Chatigam. Boca oriental do rio Ganges, porto, e Cidade de Bengala. T. 1. P. 2. p. 302. e T. 4. P. 1. p. 175.

Rio. Sua nascente, curso, e porque Reynos passa.

T. 4. P. 2. p. 452.

Chatij. Gentio que affisse no Malavar. Que gente he:
fua viveza. T. 1. P. 2. p. 330. Sua qualidade: escrevem a Nuno da Cunha. T. 4. P. 1. p. 381.

Chatim. Chatim Mangalor, v. Mangalor.

Chauda. Rio, e povoação de Calecut. T. 1. P. 2. p. 297.

Matam os feus naturaes os Portuguezes. T. 4. P. 1.
p. 193. Defende Pero Vaz ao Camorij a entrada deste rio. T. 4. P. 2. p. 299.

Chaul. Cidade. Sua fituação. T. 1. P. 2. p. 295. e T. 2. P. 1. p. 182. Embaraçam os Mouros a nossa Forta-

leza. T. 3. P. 2. p. 73.

Cheguida. Porto de Sunda. T. 4. P. 1. p. 177.

Cheira dinheiro. João Gomes Cheira dinheiro. Vai fazer a Fortaleza de Maldiva. T. 3. P. 1. p. 314. Sua morte. ib. p. 316. Cheire. Cachil Cheire. Filho delRey de Tidore. T. 4. P. 1. p. 91.

Cheireacalle. Povoação da Costa de Eisnaga. T. 1. P. 2, p. 303.

Chelonides. Lago onde Ptolomeu poe a nascente do Çanagá. T. 1. P. 1. p. 214.

Chenamo , v. Chiamo.

Chequeão. Cidade da China. T. 1. P. 2. p. 311.

Cherina Mercar, v. Mercar.

Cheruar. Povoação entre Jaquete, e Dio. T. 1. P. 2. p. 291.

Chiamo, ou Chenamo. Rio que corre por entre Sunda, e Jaua. T. 4. P. 1. p. 75.

- Porto de Sunda. T. 4. P. 1. p. 77. He queimado pelos Castelhanos. ib. p. 122.

Chiaufe. Seu significado. T. 4. P. 1. p. 462.

Chijs. Queixa que fazem a Affonso d'Alboquerque del-Rey de Malaca. T. 2. P. 2. p. 38. Offerecem-se a ajudallo. ib. p. 56. Vão ver a peleija. ib. p. 57. Asfolam Miliapor. T. 3. P. 1. p. 107. Dão nome aos baixos de Chilão: defistem da navegação da India, ib. p. 111. Seu regimen. ib. p. 191. Tempo que duram lá os Governos: modo das suas menagens, ib. p. 192. Como tiram as residencias. ib. p. 193. A quem se dão os Governos, ib. p. 193. Como avaliam as outras Nações. ib. p. 194. Sua policia, letras, e conquistas. ib. p. 195. Porque não querem conquistas, ib. p. 196, He vedada a navegação para fóra, e entrarem Estrangeiros. ib. p. 196. Cautelas com que recebem os Embaixadores. ib. p. 197. Seu tratamento: allucia dos Chijs, e formosura das mulheres. ib. p. 198. Sumptuosidade dos seus banquetes. ib. p. 199. Grandezas de edificios. ib. p. 200, Grande quantidade que vive no mar. ib. p. 200. Suas invenções, ib. p. 201. Vem ao Malavar: põe o nome a Cochij. T. 4. P. 1. p. 85.

Chilae. Baixes de Chilae. Donde tiveram este nome. T. 2.

P. 2. p. 108.

China. Sua fituação. T. 3. P. 1. p. 186. Grandeza. ib. p. 187. Notavel muralha da China. ib. p. 188. Medidas de que usam na China. ib. p. 189, Principados que contém. ib. p. 190. Commercio que assentemos na China. T. 3. P. 2. p. 2. Alterações que

houve. ib. p. 4.

Rey da China. Como se houve com o Embaixador de Portugal. T. 3. P. 2. p. 4. Justiça que saz em Pequij. ib. p. 5. Quer ver as cartas do nosso Embaixador. ib. p. 7. O que assenta no seu Conselho: costume que tem no recebimento dos Embaixadores. ib. p. 9. Sua morte. e o que passa o nosso Embaixador com o novo Rey. ib. p. 12.

Embarxador de Portugal à China, v. Thome Pires.

China Cutiale, v. Cutiale.

Chingala. Lingua que os Chins deixáram em Ceilão, e outras partes. T. 3. P. 1. p. 111.

Chiagijs , v. Singis.

Chingis-chan , v. Singis-chan.

Chiricole. Povoação do Reyno de Bisnagá. T. 1. P. 2.

Chitor. Reyno confinante com Guzarate. T. 4. P. 1 p. 540. Faz-se Vassallo do Rey de Delij. ib. p. 552. Recebe Badur Chan, ib. p. 566.

Sanga de Chitor, v. Sanga.

Chitorij. Pico defronte de Chitor. T. 4. P. 1. p. 616. Chocoria. Povoação do Reyno de Bengala. T. 1. P. 2. p. 307.

Chombá. Povoação de Cananor. T. 1. P. 2. p. 297. Choran. Rendimento desta Torre. T. 2. P. 1. p. 455. Choromandel. Levanta-se a gente de guerra contra os Portuguezes. T. 4. P. 2. p. 283.

Christaes. Christaes de Cranganor, v. Cranganor.

Christaos de S. Thomé, v. S. Thomé.

Reys Christãos. Principe Bemoij. T. 1. P. 1. p. 211. Mani Sono. ib. p. 226. Reys, e Rainha do Congo. ib. p. 233. De Subo. T. 3. P. 1. p. 649. Rey de Butuano. T. 4. P. 2. p. 593. De Santigano. ib. p. 593. Rey

Rey de Camifino. ib. p. 593. De Pilmilarano. ib. p. 593. De Soligano. ib. p. 594. Tabarija Rey de Ternate. ib. p. 150.

Christovão de Brito, v. Brito.

Christovão Colom , v. Colom.

Christovão de Figueiredo, v. Figueiredo.

Christovão da Gama, v. Gama.

. Christovão de Sousa, v. Sousa.

Christovão Zuzarte, v. Zuzarte.

Chronicas. De D. Pedro, e D. Duarte de Menezes, efcritas poz Zurara. T. 1. P. 1. p. 149. Dos Reys de de Bisnagá o que dizem da entrada dos Mouros na India. T. 2. P. 1. p. 443. Dos Persas o que escrevem do Guzarate. T. 4. P. 1. p. 553. O que dizem dos Mogoles. T. 4. P. 2. p. 2.

Chabode. Povoação do Reyno de Bengala. T. 1. P. 2.

p. 307.

Chumpin. Capitão General da China. T. 3. P. 1. p. 1910. Cibão. Engano de Colom com este lugar. T. 1. P. 1. p. 2510. Cide Barbudo, v. Barbudo.

Cincatora, ou Cincatola. Fortaleza. T. 1. P. 2. p. 263.

- Tanadaria de Goa. T. 2. P. 1. p. 453.

-- Cidade do Sabaio. T. 2. P. 1. p. 454. Sua fituação. T. 4. P. 2. p. 171.

Capitão de Cincatora. Recado que manda a D. Francisco de Almeida. T. 1. P. 2. p. 263.

Cinde. Reyno. Vem a elle o Rey dos Mogoles. T. 4. P. 2. p. 513.

Cingapura. Cidade. Sua fituação. T. 2. P. 2. p. 3, Como a tomou Paramifora. ib. p. 5. Despovoa-se. ib. p. 10.

Estreito de Cingapura. Largura que tem. T. 4. P. 1.

p. 102. Cinguilim. Lugar de Melique Saca. T. 4. P. 1. p. 301.

Cintra. Gonsalo de Cintra. O que passa no Porto do Cavalleiro. T. 1. P. 1. p. 53. Sua morte. ib. p. 71.

Angra de Gensalo de Cintra. Porque teve este no-

me. T. 1.P. 1. p. 72.

Pero de Cintra. Acaba de descubrir até Serra Leora. T. 1. P. 1. p. 142. Vai fazer o Castello da Mina. ib. p. 155.

Cirote. Reyno sujeito a Bengala, donde vem es capados. T. 1. P. 2. p. 308. e T. 4. P. 2. p. 454.

Ciflou. Provincia dos Mogoles. Suas serranias. T. 4. P. 2. p. 6.

Coanfulo. Cofua Coanfulo , v. Cofua. Cobre. Rio do Cobre , v. Rio dos Reys.

Sochij. Reyno, e Cidade do Malabar. T. 1, P. 1, p. 425.
Sua grandeza. ib. p. 440. He recebido Pedralves Cabral, ib. p. 441. Grandeza que teve com a entrada dos Portuguezes, T. 1, P. 2, p. 298. Donde tomou este nome. T. 4, P. 1, p. 80. Inquietações do seus moradores contra Pero Mascarenhas, ib. p. 163.

Rey de Cochij. Como agazalha Pedralves Cabral. T. 1. P. 1. p. 441. Resposta que manda. ib. p. 444. Resens que manda. ib. p. 445. Offerece ajudallo contra a Armada do Camorij. ib. p. 450. Manda Embaixadores a ElRey D. Manoel. ib. p. 458. Recebe, e dá bom aviamento a João da Nova. ib. p. 475. Vem fallar a Vasco da Gama: descontentamento que tem com elle : vai buscallo á sua não: contratos folemnes que fazem. T. 1. P. 2. p. 61. Guerra que tem com o Camorij: fidelidade que nos guarda. ib. p. 82. Desamparão-no os seus: valor, e constancia com que se houve nesta guerra, ib. p. 83. Retira-se á Ilha de Vaipaj. ib. p. 84. He restituido pelos nosfos: ib. p. 92. Concede Fortaleza em Cochin. ib. p. 93. Razão de não castigar alguns Mouros. ib. p. 124. Quaes eram suas forças. ib. p. 139. Visita-o Lopo Sogres, ib. p. 154. Requerimentos que lhe faz. ib. p. 157. Deixa o Reyno a hum sobrinho. ib. p. 351. Coron D. Francisco de Almeida o novo Rey de Cochij. ib. p. 355. Desbarata Affonso d'Alboquerque hum primo delRey que lhe fazia guerra. T. 3. P. 1. p. 518. Pertende dissuadir a ida a Malaca. ib. p. 571. Descontentamento que tem da par

entre os Portuguezes, e o Çamorij. T. 2. P. 2. p. 214. Embaraça a Fortaleza em Calecut. ib. p. 315. Custo com que convem nesta paz. ib. p. 398. Defgosto que tem com Lopo Soares. T. 3. P. 1. p. 8. Dito deste Réy a respeito de Lopo Soares, e Assonso d'Alboquerque. ib. p. 9. Pede soccorro aos Portuguezes contra o Çamorij. T. 3. P. 2. p. 53. Despede o soccorro com ciumes dos seus. ib. p. 54. Vem buscar o abrigo da nossa Fortaleza. ib. p. 50. Concede a D. Henrique de Menezes a fortistação de Cochij. ib. p. 504. He desendido por Martin Asfonso na guerra com o Çamorij. T. 4. P. 2. p. 305. Recobra-lhe huma notavel reliquia da sua religião ib. p. 308.

Coco. Donde tem este nome: figura, e prestimo deste

fruto. T. 3. P. 1. p. 309.

Codavascan. Principe Mouro. Infidelidade que usa com Martim Affonso de Mello. T. 4. P. 1. p. 176. Levanta-se contra o Rey de Bengala. T. 4. P. 2. p. 454.

Terras de Codavascan. Confinam com o Reyno de

Bengala. T. 4. P. 2. p. 452.

Coelha. Fecundidade de huma Coelha, que foi a Porto-Santo. T. 1. P. 1. p. 27. e 35.

Coelho. Aires Coelho. Toma posse da Fortaleza de Pacem. T. 3. P. 2. p. 268. Defende o sitio. ib. p. 2750

Torna-a a entregar. ib. p. 277.

Duarte Coelho. Vai Embaixador ao Rey de Sião. T. 3. P. 1. p. 148. Sua viagem, e Embaixada. ib. p. 149. Assenta pazes. ib. p. 150. Faz ElRey de Pam Vassallo de Portugal. ib. p. 151. Vai a Cantão. T. 3. P. 2. p. 20. Não o recebem os Chijs. ib. p. 21. Salva-se do porto, e vem a Malaca. ib. p. 23. Encontra a Armada de Bintão. ib. p. 290. Descobre Cochinchina. ib. p. 291. Perda que tem com a Armada de Bintão. ib. p. 293. Serve aos juncos de Sião. ib. p. 297.

Gonfalo Coelho. Vai a favor do Principe Bemoij. T. 1. P. 1. p. 205. Manda-o ElRey recolher. ib. pt 206. Traz a ElRey hum sobrinho de Bemoij. ib.

p. 207.

Nicoléo Coelho. Acompanha Vasco da Gama. T. 1. P. 1. p. 271. Risco que corre em Moçambique. ib. p. 296. Chega a Lisboa antes do Gama: quer esperallo: manda-o ElRey entrar. ib. p. 370. Volta com Pedralves Cabral. ib. p. 384. Vai terceira vez com D. Francisco de Alboquerque. T. 1. P. 2. p. 86. Mata o Caimal de Cheravapil. ib. p. 92. Vai a Calecut, e ElRey não cumpre a palavra. ib. p. 100.

Cofala. Cidade, e Reyno. Sua fituação, e celebridade. T. 1. P. 1. p. 289. Descripção destas terras, e seus rios. T. 1. P. 2. p. 373. Sua qualidade. ib. p. 374. Abundancia que tem de marsim: minas. ib. p. 375. Vestigios de edificios antigos. ib. p. 378. Barbaridade de seus moradores. ib. p. 380. Religião. ib. p. 381. Modo de vestir. ib. p. 382. Vivenda. ib. p. 384. Justiça, e modo dos seus juramentos. ib. p. 386. Como se fizeram senhores do Commercio os Mouros

de Quiloa. ib. p. 289.

Cofar. Coge Cofar. Donde era natural: he tomado por Raez Soleimão. T. 3. P. 1. p. 33. Vem á Corte do Badur a favor de Mustafa. T. 4. P. 1 p. 49. Vem a Dio na companhia de Badur, ib. p. 510. Vem fallar a Nuno da Cunha. ib. p. 510. Dissuade a Badur a Ilha de Meca: aconselha-o que de aos Portuguezes Fortaleza em Dio. T. 4. P. 2. p. 64. Acha-se na tomada de Varivene. ib. p. 80. Vem visitar a Nuno da Cunha. ib. p. 350. Escapa a nado na revolta de Badur. ib. p. 363. Aquieta os motins em Dio. ib. p. 382. Persuade ao Turco mande a Armada a Dio, e não a Goa. ib. p. 617. Silencio com que se retira de Dio. ib. p. 618. Persuade a ElRey de Cambaia que tome Dio. ib. p. 620. He ferido de huma bala. ib. p. 625. Guerra que faz a Dio. ib. p. 627. Aloja-se dentro em Dio. ib. p. 633. Vai visitar Soleimão Baxá. ib. p. 639. Suspeitas que tem dos Turcos. ib. p. 642. Dispoe o combate da Fortaleza. ib. p. 645. Bate o BaBaluarte da Villa dos Rumes. ib. p. 653. He repellido. ib. p. 654. Rende o Baluarte a partido. ib. p. 655.

Cofia Coanfulo. Mulher delRey de Congo. Desconfia o Rey della. T. 1. P. 1. p. 258. Sua innocencia. ib. p. 239.

Coge Bequij, v. Bequij.

Coge Cofar, v. Cofar.

Coge Comecerij, v. Comecerij.

Coge Marcar, v. Marcar.

Coge Percoli, v. Percoli.

Coge Sabadim, v. Sabadim.

Coge Sucurula, v. Sucurula.

Cogequi Mouro de Cambaia. Sua conftancia. T. 3. P. L. P. 75.

Cogericchan, ou Corjetechan. Entregam-lhe prezo a Abrahemo filho do Hydalcão. T. 4. P. 2. p. 182. Solta-o. ib. p. 187. Rebela-se contra elle. ib. p. 197. Mata a Melique Cusso. ib. p. 199. O que passa com Açadechan. ib. p. 199. Congrassa-se com elle. ib. p. 201. Vence a Mujatechan. ib. p. 203. Verdade que pratica com os Guzarates. ib. p. 203. Vem ao serviço do Hydalcão. ib. p. 204. Toma-lhe tudo o Nizamaluco. ib. p. 205. Vem as nossas Fortalezas de Chaul, e Dio. ib. p. 206. Fica no serviço delRey de Cambaia. ib. p. 207.

Cogia. Seu fignificado. T. 4. P. 1. p. 462.

Coimbra. João Coimbra. Piloto do navio de Paulo da Gama. T. 1. P. 1. p. 279.

Colaço. Fernão Collaço. Morre de prazer de tornar a ver os companheiros. T. 1. P. 1. p. 191.

Colam. Cachil Colam. Faz-se Christao, e soje para a

nossa Fortaleza. T. 4. P. 2. p. 594.

Colascar. Tuam Colascar. Jáo principal de Malaca. Concorre para a traição de Tuam Maxelis. T. 2. P. 2. p. 376. Dissimulação com que se porta, vendo o mão sucesso da empreza. ib. p. 379.

Colator. Tanadaria maritima de Goa. T. 2. P. 1. p. 453.

Barros. Indice.

Colis. Póvos do Guzarate. Manda-os Badur esfollar. T. 4.
P. 1. p. 587. Vingança que o seu Rey toma de Badur. ib. p. 587.

Xiah Colis. Deixa o Rey dos Mogoles. T. 4. P. 2.

p. 523.

Colle. Nome que dão ao rio Çanaga. T. 1. P. 1. p. 213. Colom. Christovão Colom. Vem a Lisboa. T. 1. P. 1. p. 245. Soltura com que falla delRey. ib. p. 246. Não quer este que o matem: merces que lhe faz: quem era. ib. p. 247. Suas navegações. ib. p. 248. Não soi acceito por ElRey D. João. ib. p. 249. Passa a Castella armam-lhe lá navios. ib. p. 250. Seus descubrimentos. ib. p. 251.

Coloran. Povoação do Reyno de Bisnagá. T. 1. P. 2.

p. 303.

Columbo. Porto de Ceilão. T. 3. P. 1. p. 117. Sua con-

. figuração. ib. p. 121.

Rey de Columbo. Offerece-se a ser amigo, e Valiallo de Portugal. T., P. 1. p. 118. Concede a Fortaleza: o que saz incitado dos Mouros. ib. p. 122. Congrassa-se, e saz-se tributario. ib. p. 128.

Comecerij. Coge Comecerij. Oppolicão que tem aos Portuguezes. T. 1. P. 1. p. 424. Enredos que téce. ib. p. 425. e 429. Persuade o Camorij a guerra contra. Cochij. T. 1. P. 2. p. 79.

Cometta. Notavel Cometta, que appareceo no Cabo da

Boa Esperança. T. 1. P. 1. p. 392.

Coniffario do Papa. Assiste ao Baptismo de Pemoij, e recebe delle a obediencia ao Papa. T. 1. P. 1. p. 211.

Commercio. Intitulam-se os Reys deste Reyno Senhores
do Commercio da Arabia, &c. T. 1. P. 1. p. 12.
Tratado onde João de Barros trata do Commercio.

- ib. p. 14.

. Commoro. Ilhas. T. 1. P. 2. p. 267.

Comorij. Senhor antigo de Goa. T. 4. P. 2. p. 191. Comorij. Cabo Comorij. Onde fica. T. 1. P. 1. p. 323. Sua distancia dos rios Ganges, e Indo. ib. p. 324. Comosgrafia. Livro de Comosgrafia dos Chiis impresso entre elles. T. 1. P. 2. p. 288.

Cometaij. Reyno sujeito a Bengala. T. 4. P. 2. p. 454. Concam. Governador da fazenda dos Chiis. T. 3. P. 1.

p. 199. Concan. Nome que dão ao maritimo da terra Decan.

T. 1. P. 2. p. 295.

Confiuá. Cidade antiquissima dentro no estreito do mar

Roxo. T. 3. P. 1. p. 23.

Congo. Ambaffe Congo. Capital de Congo. T. 1. P. 1. p. 220.

Congo. Provincia, e Reyno de Africa. Seu descubrimento. T. 1. P. 1. p. 172.

. Congo. Rio. T. 1. P. 1. p. 172.

Rcy de Congo. Vai á sua terra Diogo Cam. T. 1. P. 1. p. 175. Manda-lhe os Portuguezes. ib. p. 175. Vem sallar a Diogo Cam: manda Embaixadores a ElRey D. João II. ib. p. 176. Doações que saz a seu sobrinho. ib. p. 228. Como recebe Ruy de Sousa, e suas ceremonias. ib. p. 230. Seu palacio ib. p. 232. Baptiza-se. ib. p. 233. Deixa baptizar a Rainha: victoria que alcança. ib. p. 233. Porque essria na Religião. ib. p. 237. Discordia que tem com o silho. ib. p. 238. Chama-o a si. ib. p. 239. Sua morte. ib. p. 240.

Conhameira. Povoação da Costa de Bisnagá. T. 1. P. 2.

p. 303.

Conqueniis. Povos que habitam o Concan, ou Canariis.

T. 1. P. 2. p. 295.

Conquista. Razão de tomarem os Reys de Portugal o titulo de Senhores da Conquista da Arabia. &c. como se trata na Geografia. T. 1. P. 1. p. 13.

Coraçanchan. Capitão do Badur. Sua constancia, e mor-

te. T. 4. P. 2. p. 40.

Cori. Nome que Ptolomeu dá ao Cabo Camerij. T. 1. P. 2. p. 209.

Corinar. Povoação entre Jaquete, e Dio. T. 1. P. 2. p. 291.

E ii Cor-

Corna. Fortaleza dos Turcos entre o Tigris, e Eufrates. T. 4. P. 1. p. 337.

Correa. Aires Correa. Enviado ao Rey de Melinde. T. 1.
P. 1. p. 404. Solemnidade com que he recebido. ib.
p. 405. Vai mensageiro ao Camorij. ib. p. 410. Fica na seitoria de Calecut. ib. p. 421. Queixas que
faz ao Camorij. ib. p. 423. Recados singidos que
Coge Comerij lhe manda. ib. p. 425. O que passa no
levantamento de Calecut: sua morte. ib. p. 435.

----- Licapa em Baharem. T. 3. P. 2. p. 45.

Antonio Correa. Filho de Aires Correa. Salva-o Nuno Leitão. T. 1. P. 1. p. 436. Vai para Pegu. T. 3. P. 1. p. 273. Assenta pazes. ib. p. 281. Ceremonias destas pazes, ib. p. 282. Jura as pazes sobre hum Cancioneiro, ib. p. 282. Torna a Malaca, ib. p. 284. Vai contra ElRey de Bintao. ib. p. 200. Destroe a fortificação de Pago. ib. p. 290. Desbarata os Mouros. ib. p. 294. Faz fugir ElRey. ib. p. 295. Saquea a povoação. ib. p. 292. Volta á India. ib. p. 304. Vai contra Baliarem. T. 3. P. 2. p. 29. Accommette a Cidade, ib. p. 43. Manda a ElRey d'Ormuz a cabeça do Rey Mocrim. ib. p. 50. Entrega as calas a Xarafo. ib. p. 51. Capitão em Chaul. ib. p. 90. Desbarata os Mouros. ib. p. 95. Como recebe o presente de Xech Mahamud. ib. p. 96. Entrega a Armada a D. Luiz de Menezes. ib. p. 98.

Diego Correa. Vai á India. T. 1. P. 2. p. 195. Acompanha D. Lourenço a Mombaça. ib. p. 244.

Sua morte. T. 2. P. 2.-p. 189.

Diogo Pernandes Correa. Toma a seu cargo o que pertence á Fazenda Real. T. 1. P. 2. p. 36. Fica Feitor em Cochij. ib. p. 74.

Francisco Correa. Perde-se nas Ilhas de S. Lazaro.

T. 2. P. 2. p. 313.

---- Valor com que se desende sómente com seis homens. T. 3. P. 2. p. 479.

Martim Correa. Vai a Banda: faz fugir os Mouros em Pacein. T. 3. P. 2. p. 273. Socorre a Fostaleza.

ib. p. 272. O que faz contra os Jaos, ib. p. 302. Salva Martim Affonso. ib. p. 305. Vai a Amboino. ib. p. 309. Valor com que peleija contra Elkey de Tidore. ib. p. 325. Entra a powoagao. ib. p. 333. Custo que tem com os Gentios de Ternate para conceder a vida aos inimigos. ib. p. 334. Reduz a Ilha Maquim a obediencia de Ternate. ib. p. 337. Victoria que tem em Gané. ib. p. 338. O que faz em Ternate. T. 4. P. 1. p. 99. Damno que faz em Lubu. ib. p. 100.

Cortezia. Sua etymologia. T. 2. P. 1. p. 449.

Cospitor. Reyno da India. T. 1. P. 1. p. 324. Lava-lhe o Ganges a terra. T. 4. P. 2. p. 455. He conquistado pelos Patanes. ib. p. 456.

Costa. Alvaro da Costa. Requerimentos que faz a ElRey de Castella sobre as Malucas. T. 3. P. 1. p. 628. Persuasões que faz a Fernão de Magalhães. ib. p. 629.

Societo da Costa. Sahe de Armada com Lançarote. T. 1. P. 1. p. 85. Separa-se delle. ib. p. 92. Dá nas Canarias. ib. p. 95. Injustiça com que se porta. ib. p. 95. Descobre e rio chamado de Societo. ib. p. 142.

Costa. Cidade de Cananor. T. 1. P. 2. p. 329.

Rey de Cota , v. Beenogaba.

Cota Malmulco, ou Cota Maluco. Quem era: significado deste nome. T. 4. P. 1. p. 402. Onde he
o seu Estado: sua potencia. T. 4. P. 2. p. 172. Guerra que tem com o Verida. ib. p. 173. Recolhe-se
desbaratado. ib. p. 174. Desbarata o Hydalcáo. ib.
p. 177. Accommette Maluchan. ib. p. 184. Retirase com perda. ib. p. 185. Ardil de que usa. ib. p.
186. Deixa o serviço do Hydalcáo; córca huma
Cidade. ib. p. 223. Vein entregar-se a si mesmo. ib.
p. 235.

Cotiale. Capitão do Malabar. Espera os nossos. T. 4.

P. 1. p. 8. He derrotado. ib. p. 13.

Cotrim. Fernas Cotrim. Feitor em Quiloa. T. 1. P. 2. p. 237.

Con. Reyno vizinho a Bengala. T. 4. P. 2. p. 454.
Guerra que tem com Bengala: gente de guerra que

tem. ib. p. 455.

Covilhã. Pedro da Covilhã. Vai buscar noticias do Preste João. T. 1. P. 1. p. 193. Viagem que sez. ib. p. 194. He bein recebido do Preste. ib. p. 196. Não o deixa sahir. ib. p. 197.

Coulão. Lugar de Cananor. T. 1. P. 2. p. 297.

--- Reyno, e Cidade. T. 1. P. 2. p. 298. Manda a Raínha, e Governadores offerecer carga a Pedralves Cabral. T. 1. P. 1. p. 448. Repetem o mesmo offerecimento a Affonso d'Alboquerque. T. 1. P. 2. p. 98. Faz-se alsi huma Feitoria. ib. p. 99. Casa que alsi he feita pelos Discipulos de S. Thomé. T. 3. P. 2. p. 235. Está alsi a sepultura da Sybilla Indica. ib. p. 236.

Coullete. Povoação de Calecut. T. 1. P. 2. p. 297. Onde fica: como fe defende de D. Henrique de Menezes. T. 3. P. 2. p. 395. He queimada. ib. p. 400.

Coutinho. D. Pernando Coutinho. Vai por Marechal da Armada á India: poderes, e izenções que leva. T. 2. P. 1. p. 329. Sua jornada. ib. p. 330. Mette Affonso d'Alboquerque de posse do governo. ib. p. 332. Máo gazalhado que saz a D. Francisco de Almeida. ib. p. 333. Vai contra Calecut. ib. p. 351. Desembarque: ciumes que tem com Affonso d'Alboquerque. ib. p. 359. Toma os paços do Çamorij. ib. p. 361. Sua morte. ib. p. 369. Sua familia. ib. p. 372.

Francisco Coutinho. Primeiro Alcaide Mor de Qui-

loa. T. 1. P. 2. p. 236.

D. Francisco Coutinho. Conduz o Principe Bemoij.

T. 1. P. 1. p. 201.

D. Garcia Coutinho. Vai sobre Baharem. T. 3. P. 2. p. 30. Entra na Ilha, e torna a deixalla. ib. p. 32. Embaraça a vinda do Embaixador de Ormuz. ib. p. 123. Trabalho que tem no levantamento. e

cerco de Ormuz. ib. p. 131. Cautela com que entra na Cidade despejada pelos inimigos. ib. p. 153. Como quer accommodar os moradores. ib. p. 155. Presunções que ha contra elle. ib. p. 156.

D. Gonsalo Cousinho. O que fez em Calayate. T. 34

P. 2. p. 157.

D. Luiz Coutinho. Vai á India. T. t. P. 2. p. 23. Entra huma não do Soldão do Cairo. ib. p. 38.

Manoel Rodrigues Coutinho. Sua jornada ao Estreito. T. 2. P. 2. p. 432. He bem: recebido delRey de Chael. ib. p. 433. Traz delle hum mensageiro para Nuno da Cunha. ib. p. 433.

Cranganor. Cidade. Encontram aqui os Portuguezes vestigios de Christandade. T. 1. P. 1. p. 446. Razão de irem para lá os Christãos de Meliapor. T. 3. P. 24

Christas de Cranganor. Seu número. T. 1. P. 2. p. 62. O que mandam requerer a Vasco da Gama. ib. p. 632 Crará. Cidade do Sabaio. T. 2. P. 1. p. 453.

Cravo. Descripção das arvores do Cravo. T. 3. P. 1. p. 568. Donde vem. ib. p. 571.

Crementij. Rainha de Chitor. Salva a Badur da morte. T. 4. P. 1. p. 567. Governa o Reyno. ib. p. 602. Nega a obediencia a Badur, e passa a Patxiah. T. 4.

P. 2. p. 27. Sahe da Cidade. ib. p. 34. Cresná. Capitão dos Canaris de Goa. T. 4. P. 2. p. 278.

Crueldade. Crueldade do Capitão da Ilha de Beth com a fua familia. T. 4. P. 1. p. 442. Dos Portuguezes na Cidade de Brava. T. 2. P. 1. p. 33.

Crusna. Rio. Sua nascente. T. 1. P. a. p. 202.

Cruz. Sinal notavel de huma Cruz, que vio no Ceo Affonio d'Alboquerque estando no Estreito. T. 2. P. 2. p. 284.

Ilheo de Santa Crass. Seu descubrimento: donde tiveram o nome. T. 1, P. 1. p. 188. Pée aqui o ultimo padrão Bartholomeu Dias. ib. p. 288.

Sunta Cruz. Igreja de Ambaffe Congo. Sua erec-

ção: he Igreja Cathedral. T. 1. P. 1. p. 233.

Pro-

Provincia de Santa Cruz. Seu descubrimento. T. 1. P. 1. p. 387. Disse a primeira Missa no seu porto. ib. p. 389. Porque perdeo o nome. ib. p. 391. Cuba. Ilha. Seu descubrimento. T. 1. P. 1. p. 251. Cufa. Cidade na Arabia. T. 1. P. 1. p. 3. Cufo Larij, v. Larij.

Cujo Lary , v. Lavy. . Melique Cujo . v. Melique.

Cufiurea. Nome de huma não. Trabalho que custou a Manoel de Vasconcellos. T. 4. P. 1. p. 479.

Cujachan. Vai a Chitor. T. 4. P. 2. p. 26.

Cuimalá. Cidade do Sabaio. T. 2. P. 1. p. 453.

Gumbaia. O que he, e fuas ceremonias. T. 2. P. 1.

p. 447.

Cunhata. Povoação do Canará. T. 1. P. 2. p. 296. Cunapan. Nina Cunapan. Recados que traz do Gainal de Pacem. T. 3. P. 1. p. 524. Fica com os Portuguezes.

ib. p. 526. Fica por Xabandar em Pacem. ib. p. 534. Cunha. Aires da Cunha. Praçaria que tem com João de Barros: vai Capitão de huma Armada ao Brazil. T. 1. P. 2. p. 20.

----- Capitão Mór do mar. T. 3. P. 2. p. 498. Defavença que tem com Pero Mascarenhas. T. 4. P. 1. p. 56. O que faz em Bintão. ib. p. 63. e 70. Francisco da Cunha. Vai a India. T. 1. P. 2. p. 23. He o primeiro que sóbe a Fortaleza de Damão.

T. 4. P. 1. p. 528.

Nuno da Canha, Nome que põe á Angra da Conceição. T. 2. P. 1. p. 9. Arma-se Cavalleiro em Brava. ib. p. 34. Seu valor em Socotorá. ib. p. 45. Risco que corre. ib. p. 46. Seu valor na tomada de Pacem. ib. p. 81. Vai Viso Rey á India: T. 4. P. n. p. 254. Abre-se a sua náo. ib. p. 266. Perigo que corre nos baixos de Zanzibar. ib. p. 268. Chega a Melinde. ib. p. 270. Vai sobre Mombaça. ib. p. 277. Entra a Cidade. ib. p. 283: Trata de a povoar. ib. p. 293. Faz ElRey tributario. ib. p. 296. Perdoa a hum levantado. ib p. 297. Queima Mombaça. ib. p. 304. Embaixadas que recebe. ib. p. 305. Justiça que

que faz em Calaiate. ib. p. 308. O que passa com Xech Raxit. ib. p. 310. Pompa com que entra em Ormuz. ib. p. 311. Recebimento que lhe faz ElRev de Ormuz, ib. p. 312. Reprehensão que lhe dá - pela morte de Hamed. ib. p. 320. Rejeita o presente: manda-o entregar ao Feitor de ElRev. ib. p. 322. Tira devassa de Raés Xaraso, e da morte de Hamed, ib. p. 322. Condemna a ElRey de Ormuz. ib. p. 323. Sua inteireza. ib. p. 324. Faz tomar as contas de Raxit. ib. p. 325. Prender Abrahem. ib. p. 326. Satisfaz aos requerimentos delRey. ib. p. 328. Manda contra Baharem. ib. p. 351. Providencias que dá em Ormuz, ib. p. 356. Honras com que trata Xech Raxit. ib. p. 357. Como he recebido em Goa. ib. p. 360. Seu definteresse em Cananor. ib. p. 375. Recebimento que lhe fazem em Cochij. ib. p. 376. Armadas que faz. ib. p. 377. Prende Lopo Vaz. ib. - p. 378. Não acceita as condições com que pede paz o Camorij. ib. p. 383. O que passa com Melique Saca. ib. p. 389. Perdoa aos Portuguezes que andavam em Choromandel : vê-se com ElRey de Cochij. ib. p. 307. E com o de Cananor: entrega ao Feitor delRey o presente que lhe dá. ib. p. 400. Prende o Capitão de Chaul. ib. p. 424. Armada ... com que vai a Dio. ib. p. 434. Anima a tomada desta Cidade. ib. p. 437. Partidos que commette aos da Ilha de Beth. ib. p. 441. Destroe esta Ilha. ib. p. 443. Vai sobre Dio. ib. p. 446. Valor com que commette a Cidade. ib. p. 454. Porque desiste. ib. p. 455. Recebe hum irmão delRey de Cambaia. ib. p. 468. Embaixada ao Camorij. ib. p. 470. Manda a Dio. ib. p. 506. Manda Embaixador a Cambaia. ib. p. 508. Vem fallar a Dio com ElRey de Cam-- baia sem esseito. ib. p. 513. Guerra que saz por toda aquella Costa, ib. p. 514. Escreve ao Rey dos : Mogoles. ib. p. 514. Armadas que manda. ib. p. 515. Condições com que concede a paz a ElRey de Cambaia, ib. p. 530. Toma Baçaim, e faz Feitoria, ib.

p. 533. Razão de não deixar ir a Dio Martim Affonso. T. 4. P. 2. p. 60. Offerecem-lhe Dio os Reys dos Mogoles, e de Cambaia. ib. p. 65 Vem a Dio. ib. p. 72. Satisfaz aos requerimentos de Badur. ib. p. 74. Funda a Fortaleza. ib. p. 84. Congraça Badur com o Nizamaluco. ib. p. 86. Socega Radur, já arrependido. ib. p. 101. Agazalha Niná Rao: faz a Fortaleza de Baçaim. ib. p. 102. Offerecimentos que lhe fazem os Gancares de Goa. ib. p. 209. O que passa com Açadachan sobre as terras de Goa. ib. p. 264. O que pafía com o Hydalcão, ib. p. 270. Soccorre ElRey de Cochij. ib. p. 283. Manda sobre as terras firmes de Goa, ib. p. 284. Ajusta a paz com Açadanhan. ib. p. 295. Eftranha a Manuel de Soula não prender o Badur, ib. p. 332. Manda Manoel de Macedo fondar o animo de Radur. ib. p. 333. Indaga o mesmo dos Embaixadores. ib. p. 336. Vai a Dio. ib. p. 339. Sulpeitas que tem do Nizamaluco: e o que passa com elle. ib. p. 343. Manda visitar Badur. ib. p. 346. He delle visitado. ib. p. 351. Socega Dio levantada com a morte de Badur. ib. p. 368. Justica exemplar em hum Framengo. ib. p. 370. Falla que faz aos Capitáes. ib. p. 371. Trata do regimen da Cidade. ib. p. 376. Faz inventario dos bans de Badur. ib. p. 378. Justifica-se da sua morte. ib. p. 382. Tira instrumentos que remette a varios Reys. ib. p. 858. Continúa em todas as dispolicées, que elle tinha feito, ib. p. 389. Manda por terra noticias a ElRey D. João III. da morte de Badur. ib. p. 302. Paz que ajusta com Mahamed Zaman. ib. p. 396. Confelho que lhe dá. ib. p. 398. Ajusta paz com ElRey de Xael. ib. p. 445. Obras que faz em Dio. ib. p. 448. Despacha Coge Sabadim. ib. p. 468. Manda Martim Affonso a Hengalla. ib. p. 460. Trata do feu resgate. ib. p. 484. Manda Martim Affonso de Mello soccorrer Dio : recommenda o soccorro a Simão Guedes, ib. p. 638. Entrega a governo a D. Garcia de Noronha ib. p. 723. Parecer que dá ácerca da guerra com os Turacos. ib. p. 728. Aggravo que lhe faz D. Garcia. ib. p. 735. Carta que lhe escreve Nuno da Cunha. ib. p. 737. Como he sentida na India a sua vinda: máo recebimento que se lhe apparelhava neste Reyno. ib. p. 747. Sua doença. ib. p. 748. Morte. ib. p. 749. Suas qualidades, e virtudes. ib. p. 750.

Pero Vaz da Cunha. Seu valor em Mombaça. T. 4.
P. 1. p. 283. Atravessam-lhe huma perna. ib. p. 289:
Pero Vaz da Cunha o Bisagudo, v. Bisagudo.

Simão da Cunha. Vai sobre Baharem. T. 4. P. 1. p. 355. Mandam-lhe refresco. ib. p. 364. Combate a Fortaleza. ib. p. 365. Embarca. ib. p. 369. Sua

morte. ib. p. 370.

Tristão da Cunha. Cega estando para partir para a India. T. 1. P. 2. p. 192. Vai por Capitão Mór das nãos da carreira. T. 2. P. 1. p. 2. Descobre as Ilhas de Tristão. ib. p. 6. Affugenta, e cativa Mouros na Ilha de S. Lourenço. ib. p. 11. Queima a povoação de Çada. ib. p. 15. Dá na Cidade de Oja. ib. p. 25. Faz tributaria a de Lamo. ib. p. 30. Entra a Cidade de Brava: deshumanidade dos nossos. ib. p. 33. Arma Cavalleiro Assonsó d'Alboquerque: manda queimar a Cidade. ib. p. 35. Entra em Socotora. ib. p. 40. Toma o Castello. ib. p. 47. Soccora. ib. p. 40. Toma o Castello. ib. p. 47. Soccora. Cananor. ib. p. 26. Queima Panane: ib. p. 77. Volta ao Reyno. ib. 83. Trabalho da viagem. ib. p. 84.

Vasco da Cunha. O que passa em Dio com Melique Tocam. T. 4. P. 1. p. 506.

Cunhale Marcar, v. Marcar.

Cups. Tanadaria de Goa. T. 2. P. 1. p. 453. Cupitavaz. Ilha de Bengala. T. 4. P. 2. p. 454.

Curia Deva. Mouro. Trata com Pate Unus contra Malaca. T. 2. P. 2. 354. Confelhos que lhe dava. ib. p. 363.

Curia Maria. Povoação. Onde fica. T. 1. P. 2. p. 289.

Curiante. Lugar entre o Cabo Rosalgate, e Moncadan. T. 1. P. 2. p. 289.

Curturij. Aldea vizinha de Goa. He tomada por Solei-

mão Aga. T. 4. P. 2. p. 237.

Cutiale. China Cutiale. Capitão Mór da Armada do Çamorij. He vencido por D. João Deca. T. 4. P. 1. p. 178. Seu resgate, e juramento que faz. ib p. 179. Foge de Martim Affonso. T. 4. P. 2. p. 316.

Gutiana. Povoação entre Jaquete, e Dio. T. 1. P. 2.

p. 291.

Cuy. Povoação do Reyno de Pão. T. 1. P. 2. p. 310.

Cyaca. Rio. T. 2. P. 2. p. 356.

Cybão. Ilha. Seu descubrimento. T. 1. P. 1. p. 251.

Cybitah. Irmão de Bor Byrão. Pouca estimação em que o tem Byrão. T. 1. P. 1. p. 202. Mata-o á traição. ib. p. 204. He acclamado Rey em seu lugar guerra que saz a Bemoij. ib. p. 205.

Cypango, Ilha. Intenta Colom o seu descubrimento. T. 1. P. 1. p. 246. O que della escreve Marco Paulo. ib. p. 248. Entende Colom ser esta Ilha Ci-

bão. ib. p. 251.

## D

DAbul. Cidade. Sua situação, e grandeza. T. 2. P. 1. p. 267. He entrada, e destruida. ib. p. 270.

Dacani. Reyno do Indostan. Sua grandeza. 'T. 1. P. 1. p. 324.

Daialo. Cachil Daialo. Sua valentia, e morte. T. 4. P. 2. p. 569.

Daigan Chan. Vinga a morte de seu pai: levantam-selhe os Capitaes. T. 4. P. 1. p. 554.

Daio. Cidade principal de Sunda. T. 4. p. 1. p. 78.
Dalaca. Cidade. Despovoa-se com a chegada de Lopo

Soares: he queimada. T. 3. P. 1. p. 409.

Dalanguer. Monte onde nasce o rio Indo. T. 1. P. 1.

stanguer. Monte onde naice o rio Indo. T. 1. P. 1 p. 323. Damão. Cidade da Costa de Guzarate. T. 1. P. 2. p. 294.
Despeja-se com a chegada de Antonio da Silveira. T. 4. P. 1. p. 417. Arraza-se a Fortaleza. ib. p. 529.

Damasco. Cidade. Não quer receber o seu Calysa ve de cido. T. 1. P. 1. p. 4. Estragos que alli saz Abdalla. ib. p. 5.

Dambea. Reyno do Preste João. Prerogativas que tem. T. 3. P. 1. p. 385.

Damião de Goes, v. Goes.

Damiata. Cidade. Sua situação. T. 4. P. 2. p. 411.

Dangalij. Seu significado. T. 4. P. 2. p. 8.

Danu. Cidade da Costa de Guzarate. T. 1. P. 2. p. 294.

Darago, ou Darado. Nome que Ptolomeu dá ao rio Canagá. T. 1. P. 1 p. 217.

Darbande. Nome do fitio por onde dizem entrára Alexandre na India. T. 4. P. 1. p. 8.

Daroez. Cachil Daroez. Tem o governo de Ternate. T. 3. P. 1. p. 614. Discordia que hia motivando entre Antonio de Brito, e ElRey de Tidore. ib. p. 620. Salva-se de ser morto por Cachil Mamolle. T. 3. P. 2. p. 311. Avisa a Antonio de Brito. ib. p. 312. Toma o partido dos Portuguezes. ib. p. 315. Conselhos que dá ao Capitão de Ternate. ib. p. 316. Socega os motins do povo. ib. p. 317. Vai á guerra contra ElRey de Tidore. ib p. 327. O que obra em Mariaco. ib. p. 328. Desgosto que tem com D. Garcia Henriques. T. 4. P. 1. p. 90. Acompanha os nossos nas guerras capitaneando os Gentios. ib. p. 92. e 98. He desbaratado por Cachil Rade. ib. p. 234. Odio que tem a Cachil Valaco. ib. p. 242. Empenha-se por Cachil Vaidua. ib. p. 244. Faz pazes com o Governador de Geilolo. ib. p. 249. He degollado. ib. p. 250.

Dangij. Renda que o Sabaio tira da entrada desta terra. T. 2, P. 1, p. 455. David. Preste João David. Succede a Naut. T. 1. P. 7. p. 197.

Filho de Sabá, e Solomão. T. 3. P. 1. p. 375. He ungido em Jerusalem ib. p. 376. Festa que faz ás Taboas da Lei, que dizem lhe trouxeram surtadas ib. p. 377.

Mir David , v. Mir.

Deça. D. Fernando Deça. Sua viagem á India. T. 1. P. 2. p. 195. Acha-se na tomada de Mombaça. ib.

p. 244. Sua morte. ib. p. 249.

D. João Deça. Valor com que se porta em Adem. T. 2. P. 2. p. 249. Vai Capitão de Cananor. T. 4. P. 1. p. 168; Prezas que saz. ib. p. 178. Desembarque em Magalor. ib. p. 178. Briga, e vence o Capitão de Calecut: honra com que lhe escreve o Governador. ib. p. 179.

Decan. Chamam-the os nossos corruptamente Daquem.

T. 1. P. 2. p. 291.

--- Reyno. Porque houve este nome. T. 2. P. 1. p. 446. Reparte se em dezoito Capitães, que se fazem tyrannos. ib. p. 446.

Decanij. Seu significado. T. 2. P. 1. p. 446.

Delij. Reyno principal da India. T. 1. P. 1. p. 322. E onde fica. T. 4. P. 2. p. 7. Conquista o seu Rey o Reyno do Guzarate. T. 4. P. 1. p. 550. Reynos que tem tributarios. ib. p. 514.

Denguch. Nome que os Jalofos dão ao rio Çanaga. T. 1.

P. 1. p. 213.

Dente. Carrega hum Soldado a arma com hum dente

na falta de pelouro. T. 4. P. 2. p. 701.

Descripções. Da Abassia. T. 3. P. 1. p. 367. De Adem. T. 2. P. 2. p. 233. Da Asia, e principaes Cidades, e pórtos. ib. p. 286. De Baticala. ib. p. 279. De Bengala. T. 4. P. 2. p. 451. De Bintão. T. 3. P. 1. p. 554. De Camatra. T. 3. P. 1. p. 505. Do rio Canagá. T. 1. P. 1. p. 213. De Ceilão. T. 3. P. 1. p. 104. Da China. ib. p. 186. Da arvore do Coco. ib. p. 308. De Cosala, seus rios, e minas. T. 1. P. 2. p. 372.

De Dio. T. 4. P. 1. p. 446. Da Ethiopia. T. 1. P. 2. p. 205. Do rio Gambea. T. 1. P. 1. p. 215. De Goa. T. 2. P. 1. p. 432. Do Guzarate. T. 4. P. 1. p. 535. De Jalof. T. 1. P. 1. p. 218. De Jauha. T. 2. P. 2. p. 351. Das Maldivas. T. 3. P. 1. p. 305. De Maluco. ib. p. 564. De Moçambique. T. 1. P. 1. p. 296. Da terra dos Mogoles. T. 4. P. 2. p. 5. De Mombaça. T. 1. P. 2. p. 238. Do mar Parfeo. T. 3. P. 2. p. 35. Da terra Zanguebar. T. 1. P. 2. p. 205. Do mar Roxo. T. 2. P. 2. p. 256. De Sião. T. 3. P. 1. p. 152. Desingue Rao. Rey de Cambaia. Perde o Reyno. T. 4. P. 1. p. 556.

Destarchan . v. Chan.

Devaça. 'Tira Nuno da Cunha devaffa em Ormuz. T. 4. P. 1. p. 322. 'Tira devaffa da morte de Badur: manda-a aos Principos vizinhos. T. 4. P. 2. p. 387.

Diamuna. Rio. v. Jamana.

Dias. André Dias. Má carga de pimenta que traz. T. 3. P. 2. p. 99.

Bartholomeu Dias. Vai fazer o Castello da Mina. T. 1. P. 1. p. 154. Capitão Mór da frota, que manda D. João II. ib. p. 184. Sua viagem ao rio do Infante. ib. p. 185. Descobre o Cabo de Boa Esperança. ib. p. p. 190. Ouro que traz a este Reyno. ib. p. 191. Encarrega-lhe ElRey D. Manoel o apparelho das nãos para a India; acompanha Vasco da Gama até á Mina: fica Capitão na Mina. ib. p. 271. Vai na Armada de Pedralves Cabral. ib. p. 384. Perde-se. ib. p. 393.

Bermum Dias. Sua viagem á India. T. 1. P. 2 p. 197. O que obra em Quiloa. ib. p. 244. Fica de guarda costa em Cananor. ib. p. 345. Como briga

contra a Armada de Calecut. ib. p. 413.

Diogo Dias. Escrivão da não de Vasco da Gama. T. 1. P. 1. p. 279. Fica Feitor em Capocate. ib. p. 353. Porque he prezo dos Mouros. ib. p. 355. Prática que tem com o Camorij. ib. p. 356. He despachado. ib. p. 357.

E/-

Estevão Dias Brigas, v. Brigas.

Pero Dias. Capitão da naveta dos mantimentos da frota de Bartholomeu Dias. T. 1. P. 1. p. 184. Vai com Pedralves Cabral. ib. p. 384. Separa-se delle: trabalho que passa em Mexadão. ib. p. 461. He mandado a Castella. T. 1. P. 2. p. 252.

Ruy Dias. Manda-o enforcar Affonso d' Alboquer-

que, e porque? T. 2. P. 1. p. 509.

Vicente Dias. Luta que tem com hum negro. T. 1. P. 1. p. 111.

Differenças. Entre D. Jorge, e D. Garcia Henriques. T. 4. P. 1. p. 105.

Digar de Negapatam , v. Negapatam.

Digressão. Sobre as qualidades dos Capitães das Armadas. T. 1. P. 1. p. 464.

D. Diniz. ElRey D. Diniz. Institue a Ordem de Nosfo Senhor Jesus Christo. Τ. 1. P. 1. p. 17.

Diniz Fernandes, v. Fernandes.

Dinizeannes da Graa, v. Graa.

Dio. Cidade do Malabar. Sua fundação. T. 2. P. 1. p. 213. Como se engrandeceo. ib. p. 214. Seus edificios. ib. p. 290. Situação, e entrada. ib. p. 295. Navegação dos seus mares. T. 4. P. 1. p. 446. Como se fortificou. ib. p. 447. Revolta que ha com a morte de Badur. T. 4. P. 2. p. 367. He cercada. ib. p. 618. Assaltos que lhe dão. ib. p. 686. 690. e 697. Levantam o cerco. ib. p. 712.

Fortaleza de Dio. Sua fundação. T. 4. P. 2. p. 84.

Diogo. Diogo Affonso . v. Affonso.

Diogo de Azambuja, v. Azambuja.

Diogo Barbosa, v. Barbosa.

Diogo Fernandes de Béja, v. Béja.

Diogo Boselho, v. Botelho.

Diogo Calvo, v. Calvo.

Diogo Cam, v. Cam. Diogo Correa, v. Correa.

Diogo Fernandes Correa, v. Correa.

Diogo Dias, v. Dias.

Diogo Fernandes, v. Fernandes. Diogo da Fonseca, v. Fonseca. Diogo Gago, v. Gago. Diogo Gil , v. Gil. Diogo Godinho, v. Godinho. Diogo Gonfalves , v. Gonfalves. Diogo Lopes de Almeida, v. Lopes. Diogo de Mesquita, v. Mesquita. D. Diogo Ortiz, v. Ortiz. Diogo Pacheco, v. Pacheco. Diogo Botelho Percira, v. Percira. Diogo Pires , v. Pires. Diogo Rabello , v. Rabello. Diogo Lopes de Sequeira, v. Sequeira. Diozo da Silveira, v. Silveira. Diogo Spindola, v. Spindola. Diogo Valadares, v. Valadares. Diogo Vas , v. Vas.

Diogo Mendes de Vasconcellos, v. Vasconcellos.

Diul. Povoação na foz do Indo. T. 1. P. 2. p. 290.

Divar. Rendimento delta terra. T. 2. P. 1. p. 455.

Doachan. Como tem o Reyno de Delij. T. 4. P. 1. p. 55 s.

Doações. DelRey D. Duarte a seu irmão. T. 1. P. 1.
p. 35. Do espiritual destas Conquistas ao Mestrado de Christo. ib. p. 43. Dos Papas aos Reys de Portugal.

ib. p. 59. Do quinto ao Infante D. Henrique. ib.
p. 60. De Asson V. ao Infante D. Henrique dos dizimos das Conquistas. ib. p. 137. Do mesmo ao Infante D. Fernando das Ilhas descubertas. ib. p. 139.

Do Infante D. Henrique ao Infante D. Fernando. ib.
p. 139. Do Mantrasar ao Pagode. T. 2. P. 1. p. 435.

Debá. Lugar entre o Cabo Rosalgate, e Moncandam, T. 1. P. 2. p. 289.

Docem. He morto por Yazit. T. 1. P. 1. p. 5.

Doçor. Comarca, e Cidade. Notavel lagoa que tem. T. 4. P. 2. p. 36.

Defar. Cidade da costa da Arabia, onde ha o melhor incenso. T. 1. P. 2. p. 289.

Barres. Indice.

r.

Dol-

Dollabad. Cidade. Cerco que lhe põe Badur. T. 4. P. 1. p. 585.

Domel. Rio. Sua situação. T. 4. P. 2. p. 171.

Domingos de Seixas, v. Seixas.

Dornellas. Alvaro Dornellas. Sahe da Madeira; volta antes do Cabo branco. T. 1. P. 1. p. \$6.

Driachan, v. Regedores do Guzarate.

Duarte. ElRey D. Duarte. Doação que faz ao Infante D. Henrique. T. 1. P. 1. p. 35. E á Ordem de Chrifto. ib. p. 43.

Duarte Coelho, v. Coelho.

Duarte Galvão, v. Galvão.

D. Duarte de Menezes, v. Menezes.

Duarte Pacheco Pereira, v. Pacheco.

Duarte Pereira, v. Pereira.

Duarte Tavares , v. Tavares.

Duquo. Cachil Duquo. Succede no Reyno de Tidore. T. 4. P. 1. p. 91. Desavenças que tem com o irmao; faz-lhe guerra D. Garcia Henriques. ib. p. 92. He vencido por Antonio Galvão. T. 4. P. 2. p. 570. Faz com elle pazes. ib. p. 576.

Duribes. Fruta muito mimola de Malaca. T. 2. P. 2. p. 8.

# E

Annes. Gileannes. Passa o Bojador. T. 1.P. 1.p. 41. e 44.

Gensaleannes. He enviado ao Rey de Tucurol,
e Tungubutu. T. 1. P. 1. p. 257.

Relipse. Grande eclipse do Sol: juizo que fazem delle.

T. 2. P. 1. p. 52.

Egorapan. Povoação do Canará. T. 1. P. 2. p. 296. Egypto. Povoações que tem na costa do mar Roxo.

T. 2. P. 2. p. 272. Mosteiros. ib. p. 274. Pórtos. ib. p. 275. Costumes desta gente. ib. p. 277.

Eidechan , v. Chan.

Eitor da Silveira, v. Silveira.

Elche. Valenciano. Salva a vida aos Portuguezes em Bengala. T. 4. P. 2. p. 47 }. Elefantes. Dente de Elefante, que se resgata dos Negros; promettem mostrar hum vivo. T. 1. P. 1. p. 128. Elefantes enfinados, que trazia ElRey de Cananor. T. 1. P. 2. p.40. Abundancia delles. ib. p. 375. Ilha dos Elefantes. Porque teve este nome. T. 1.

P. 1. p. 216.

Elvidio. Chega a sua heresia a Hespanha. T. 1. P. 1. p. 2. Embaixadas. Do Infante D. Henrique 20 Papa. T. 1. P. 1. p. 58. Do Rey do Congo a ElRey D. João II. ib. p. 176. Do Principe Bemoij ao mesmo. ib. p. 178. e 183. Aos Reys de Tucurol, e Tungubutu. ib. p. 257. Deste Reyno ao Rey de Congo. ib. p. 225. DelRey de Castella a D. João II. ib. p. 253, Del-Rey D. João a ElRey de Castella. ib. p. 253. De Vasco da Gama ao Camorij. ib. p. 339. Dos Reys de Cochij, e Cananor a ElRey D. Manoel, ib. p. 458. Dos Christãos de Cranganor a Vaíco da Gama. T. 1. P. 2. p 62. Dos Reys de Calecut, e Adem ao Soldão do Cairo. ib. p. 181. DelRey de Onor. ib. p. 259. e T. 3. P. 1. p. 549. De varios Reys a Affonso de Alboquerque. ib. p. 550. e T. 2. P. 2. p. 102. 176. 222. 306. 405. 423. A ElRey de Sião. ib. p. 103. e T. 3. P. 1. p. 148. Ao de Pegu. T. 2. P. 2. p. 103. DelRey de Ormuz a ElRey D. Manoel. ib. p. 177. Do Preste João a EsRey D. Manoel. ib. p. 217. e T. 3. P. 2. p. 451. e T. 4. P. 1. p. 21. Do Camorij a ElRey D. Manoel. T. 2. P. 2. p. 315. Do Rey da Persia á India. ib. p. 412. Ao Rey da Persia. ib. p. 413. e T. 3. P. 2. p. 205. An Preste João. T. 3. P. 1. p. 5. e 405. A ElRey de Bengala. ib. p. 137. A' China. ib. p. 217. Do Rey de Ternate ao Capitão de Malaca, ib. p. 551. Do Camorij a Nuno da Cunha. T. 4. P. 1.. p 381. De Nuno da Cunha ao Soltão Badur. ib. p. 508. Ao Nizamaluco. T. 4. P. 2. p. 86. Do Hydalcão a Nuno da Cunha. ib. p. 234. Do Badur ao Turco, ib. p. 63. DelRey de Xael a Nuno da Cunha. ib. 433. A Nuno da Cunha del-Rey de Cambaia. ib. p. 333.

Embaixadores. Leva Vasco da Gama comsigo os Embaixadores da India : mostra-lhe a abundancia de ouro das nossas minas. T. 1. P. 2. p. 24. Opinião que lhe tinhão dado os Embaixadores de Veneza. ib. p. 25.

Embaixadores de Veneza. A que tinham vindo, e o que dizem da sua Republica aos Embaixadores, que estavam neste Reyno dos Principes Orientaes. T. 1. P. 2. p. 26.

Emir Mahamed Xiah . v. Xiah. Emir Zaman, v. Zaman.

Enrique, v. Henrique.

Enxadrez. Invenção deste jogo entre os Arabios. T. 2. P. 1. p. 407. Como chega á Persia. ib. p. 412.

Ericatin. Cossario. Briga que tem com Francisco de Barros, e Henrique Mendes. T. 4. P. 2. p. 552.

Escaladas. Praças destruidas pelos nossos: Achem. T. 3. P. 1. p. 545. Paçaim. T. 4. P. 1. p. 499. Barinão. T. 2. P. 1. p.429. Beneftarij. T. 2. P. 2. p. 206. Beth. T. 4. P. 2. p. 443. Brava. T. 2. P. 1. p. 31. Calayate. T. 2. P. 1. p. 244. Calecut. T. 2. P. 1. p. 351. Camarão. T. 2. P. 2. p. 293. Columbo. T. 3. P. 1. p. 94. Cranganor. T. 1. P. 2. p. 156. Curiate. T. 3. P. 1. p. 95. Dabul. T. 2. P. 1. p. 274. Damão. T. 4. P. 1. p. 528. Goa. T. 2. P. 1. p. 536. Lobu. T. 4. P. 1. p. 100. Malaca. T. 2. P. 2. p. 76. Mangalor. T. 4. P. 1. p. 492. Mascate. T. 2. P. 1. p. 103. e T. 4. P. 1. p. 76. Mombaga. T. 1. P. 2. p. 249. e T. 4. P. 1. p. 304. Nabanda. T. 2. P. 1. p. 243. Oja. T. 2. P. 1. p. 27. Onor. T. 4. P. 1. p. 269. Orfacão. T. 2. P. 1. p. 106. Pago. T. 3. P. 1. p. 290. Palle. T. 4. P. 1. p. 211. Panane. T. 1. P. 2. p. 165. e T. 2. P. 1. p. 78. Patan. T. 4. P. 1. p. 491. Pate. T. 4. P. 1. p. 492. Porcá. T. 4. P.1. p. 199. Quiloa, T. 1. P. 2. p. 224. Socotorá. T. 2. P. 1. p. 47. Tatá. T. 4. P. 2. p. 516. Varivene. T. 4. P. 2. p. 88. Zeila, T. 3. P. 1. p. 58. Zingacar. T. 2. P. 1. p. 59.

Escandar. Rey do Delij. Succede a seu pai no Reyno.

T. 4. P. 2. p. 16.

Escandarchan , v. Chan.

Escander. Nome que dão ao Preste João. T. 1. P. 1.

p. 196.

Esclavonios. Paísão ao Camorij dous fundidores Esclavonios: presumpções que ha ácerca da sua passagem á India. T. 1. P. 2. p. 84.

Escolar. Pero Escolar. Piloto da não de Nicolão Coe-

lho. T. 1. P. 1. p. 279.

Escovar. Pero Escovar. Vai ao Congo: trabalha na eleição de novo Capitão. T. 1. P. 1. p. 225. He hum dos primeiros descubridores do resgate da Mina. ib. p. 143.

Escravos. Uso de venderem os filhos para escravos na China. T. 3. P. 2. p. 17. No Guzarate. ib. p. 243.

Escritura. Entre ElRey de Cochim, e Vasco da Gama. T. 1. P. 2. p 61. De Affonso de Alboquerque,

e ElRey de Ormuz. T. 2. P. 1. p. 146.

Especiarias. Por onde vinhão antes de nos navegarmos a India. T. 1. P. 2. p. 22. Era grande parte do commercio de Veneza. ib. p. 25. Feira principal. ib. p. 176. Como antes das nossas navegações se negociavain. ib. p. 177.

Esperança. Cabo de Boa Esperança. Seu descubrimento: quem lhe poz o nome. T. 1. P. 1. p. 190.

Estacbes. Sua repartição na India. T. 3. P. 1. p. 457. Estevão. Estevão Affonso, v. Affonso.

Estevão de Alboquerque, v. Alboquerque,

Estevão de Almeida, v. Almeida.

Estavão Dias Brigas, v. Brigas.

Estevão da Gama, v. Gama.

Esteves. Alvaro Esteves. Abalizado Piloto. T. 1. P. 1. p. 144. Eufrates. Seu nascimento. T. 4. P. 1. p. 335. Curso que leva. ib. p. 337.

Eugenio IV. Doação que faz a ElRey D. Affonso V.

T. 1. P. 1. p. 59.

Evora. Pero d' Evora. Vai aos Reys de Tungubutu, e Temalá. T. 1. P. 1. p. 258. Faz pazes com Bezeguiche. ib. p. 155.

Ex-

85

Excommungado. Caso notavel, que succedeo com o corpo de hum excommungado. T. 2. P. 2. p. 291.

## F

F Aleão. Manoel Falcão. Vai por terra fobre a Fortaleza de Sancotea Raja. T. 3. P. 1. p. 254. Sua

morte. ib. p. 255.

Fallas. Do povo de Portugal contra o Infante D. Henrique. T. 1. P. 1. p. 37. De Antão Gonsalves á gente da sua não. ib. p. 49. De Lançarote aos Capitães da sua frota. ib. p. 91. De Caramanca a Diogo d'Azambuja. ib. p. 163. DelRey D. Manoel a Vafco da Gama. ib. p. 270. Do Catual de Calecut contra os Portuguezes. ib. p. 343. De Vasco da Gama ao Camorij. ib. p. 346. De Pedralves Cabral ao Camorij. ib. p. 417. De D. Francisco de Almeida aos Capitaes. T. 2. P. 1. p. 260. De Affonso de Alboquerque aos Capitáes. ib. p. 527. De Mansor Bec a seus filhos. T. 2. P. 2. p. 463. De Can Mahomed a Xeque Ismael, ib. p. 469. De Mir Hacem. T. 3. P. 1. p. 35. De Raes Soleimão aos de Judá. ib. p. 40. De Mattheus Embaixador do Preste ao Governador. ib. p. 352. De Raes Xabadim a ElRev de Ormuz. T. 3. P. 2. p. 141. De Avelar a ElRey de Bintão. ib. p. 474. Do Verido ao Hydalcão. T. 4. P. 2. p. 217. De Açadachan ao Hydalcão. ib. p. 931. Do Hydalcão ao Agadachan. ib. p. 233. De Genetechan a Soleimão Agá. ib. p. 248. De Nuno da Cunha aos Capitães. ib. p. 371.

Falleiro. Antonio Falleiro. Traz huma carta de crença ao Capitão do Baluarte da Villa dos Rumes em Dio. T. 4. P. 2. p. 655. Manda-o degollar Soleimão Baxia.

ib. p. 689.

Francisco Falleiro. Ajuda Verugij, e Berugij. T. 4. P. 2. p. 252.

Farim. Governador de Cabo Verde, T. 1. P. 1. p. 128,

Fartaque. Cabo Fartaque. Sua altura. T. 1. P. 2. p. 289. — Cidade, e Reyno. T. 1. P. 2. p. 289.

Feio. Lourenço Feio. Seu valor em Zemzibar. T. 1. P. 2. p. 107.

Feiticeiros. Promessas que fazem ao Gamorim. T. 1. P. 2. p. 119. e 141. Promessas, e salsas esperanças, que dão a Soleimão Aga. T. 4. P. 2. p. 257.

Feito. Feito illustre de hum criado de Lopo de Sousa.

T. 4. P. 2. p. 67 1.

Feitorias. De Axem. T. 1. P. 1. p. 142. De Gató. ib. p. 178. De Huadem. ib. p. 260. De Capocate. ib. p. 353. De Cochim. ib. p. 445. De Cavanor. T. 1. P. 2. p. 75. De Coulão. ib. p. 99. De Moçambique: Quiloa. ib. p. 393. De Melinde. T. 2. P. 1. p. 380. De Dio. T. 2. P. 2. p. 304. De Baçaim. T. 4. P. 1. p. 533. Fernandes. Alvaro Fernandes. Sahe da Madeira. T. 1. P. 1. p. 86. Vai escrevendo o moto do Infante na casca das arvores: pelesja com os Negros. ib. p. 113. Põe o nome ao Cabo dos Massos. ib. p. 113. O que o faz voltar ao Reyno. ib. p. 122. Torna aos descubrimentos de Guiné, ib. p. 121.

André Fernandes. Valor com que se desende na não de D. Lourenço de Almeida. T. 2. P. 1. p. 205. Antonio Fernandes. Quem era: fica em Quiloa: abona a fidelidade de Masamede Anconij. T. 1. P. 1. p. 467. Vai por Capitão á India. T. 1. P. 2. p. 22.

Anna Fernandes. Quem era: serviço que faz no cerco de Dio. T. 4. P. 2. p. 678. Valor que mostra

na morte de hum filho. ib p. 679.

Diniz Fernandes. He o primeiro que passa á terra dos Negros. T. 1. P. 1. p. 87. Arma hum navio para o descubrimento de Guiné: sua viagem. ib. p. 73. Chega a Cabo Verde. ib. p. 74.

Diego Fernandes Beja, v. Beja.

Diogo Fernandes Pereira. Vai á India. T. 1. P. 2. p. 87 Descobre Cocotorá. ib. p. 172. Volta ao Reyno. ib. p. 173.

Diego Fernandes. Primeiro Adail de Goa. T. 2. P. 1. p. 471. Como se salva da traição de Mir Alle. ib. p. 475.

Diogo Fernandes Correia. Capitão da Armada de

Vasco da Gama. T. 1. P. 2. p. 23.

Fradique Rernandes. He o primeiro que entra ema Goa: merce que por isso lhe fizeram. T. 2. P. 1.

p. 538.

João Fernandes. Fica no Certão dos Azanegues. T. 1. P. 1. p. 73. Diligencias para o trazerem. ib. p. 77. Como se porta com os barbaros. ib. p. 78. Noticias que traz do Certão. ib. p. 79. He salvo por Huade Meimon. ib. p. 83. Acompanha Diogo Gil, e affenta trato com os Mouros: fica em terra. ib. p. 126.

Feitor de Chaul. Malquista-se com os Mou-

ros. T. 3. P. 1. p. 67. Sua morte. ib. p. 68.

Santarem. Anima os Portuguezes a entrarem

a Fortaleza de Raja. T. 3. P. 1. p. 255.

Luiz Fernandes. Vai com Vasco da Gama: aparta-se com hum temporal. T. 1. P. 2. p. 30.

Martim Fernandes. Descobre o resgate da Mina.

T. 1. P. 1. p. 143.

Pero Fernandes. Vai ao Reyno de Mandi Mansa.

T. 1. P. 1. p. 257.

Fernando. ElRey D. Fernando. Manda fazer o Castello

em Arguim. T. 1. P. 1. P. 139.

Infante D. Fernando. Compra o Senhorio das Canarias: manda conquistar alguns reveis. T. 1. P. 1. p. 102. Cede as Canarias a Fernão Peraca. ib. p. 103. Doações que lhe faz ElRey. ib. p. 138. E o Infante D. Henrique. ib. p. 139. Descobrem os seus criados as Ilhas de Cabo Verde: manda povoar a de Sant-lago. ib. p. 140.

D. Fernando Rey de Castella. Arma navios a Co-

lom. T. 1. P. 1. p. 250.

Fernão de Affonso, v. Affonso. Fernão Baldaya, v. Baldaya.

#### DAS COUSAS NOTAVEIS.

Fernão Bustamante, v. Bustamante. Pernando Caldeira , v. Caldeira. Fernando de Castro, v. Castro. Fernão Colaço, v. Colaço. Pernão Cotrim, v. Cotrim. D. Fernando Coutinho, v. Coutinho. D. Fernando Deça, v. Deça. Fernão Eannes. v. Eannes. Fernão de Goes, v. Goes. Fernão Gomes, v. Gomes. Fernão Grijalva, v. Grijalva. Fernão Gomes de Lemos, v. Lemos. D. Fernando de Lima, v. Lima. Fernão de Lima, v. Lima. Fernão Lopes, v. Lopes. Fernão Lopes de Azevedo , v. Lopes. Fernão Martins, v. Martins. D. Fernando de Monroy, v. Monroy. Fernão de Moraes, v. Moraes. Fernão Moreira, v. Moreira, Fernão Peraça , v. Peraça. Fernão Peres , v. Peres. Fernão do Pó, v. Pó. Fernão Serrão , v. Serrão. Fernão Tavares, v. Tavares.

Fernão Vinet . v. Vinet. Ferranduz. Cidade de Bengala. T. 4. P. 2. p. 500.

Fernando de la Torre, v. Torre.

Ferreira. Miguel Ferreira. Torna da Persia. T. 2. P. 2. p. 412. Causa da sua ida. ib. p. 413. Recebimento que lhe faz Xeque Ismael. ib. p. 414.

Pero Ferreira. Sua viagem á India. T. 1. P. 2. p. 195. Perde-se-lhe a não. ib. p. 197. He o primeiro Capitão de Quiloa. ib. p. 236.

Figueira. Luiz Figueira. Vai descubrir a Ilha de S. Lourenço. T. 3. P. 1. p. 5.

Figueiredo. Christovão de Figueiredo. Defende as terras de Goa. T. 4. P. 2. p. 237.

Filhos del Rey de Tidore. Discordias que tem pela successão á Coroa. T. 4. P. 1. p. 92.

Filippe. S. Filippe. Huma das Ilhas de Cabo Verde. Seu

descubrimento. T. 1. P. 1. p. 140.

Filippe. Pai de Alexandre. Dito notavel ácerca do poder do dinheiro. T. 1. P. 2. p. 9.

Filippe de Castro, v. Castro.

Figuim. Joar Fiquim. Capitão de huma não do Cairo. He vencido. T. 1. P. 2. p. 35.

Focinho Focinho de peixe, que se encravou em huma

náo da India. T. 3. P. 1. p. 235.

Fogo. Tempo que dura o fogo na Ilha da Madeira: estrago que faz. T. 1. P. 1. p. 34. Não se quer atear posto pelos Gentios nas Igrejas de S. Thomé, e Sant-Iago. T. 4. P. 2. p. 301.

Fonseca. Gonsalo da Fonseca. Vai ao Castello da Mina.

T. 1. P. 1. p. 154.

Diogo da Fonseca. Vai salvar os Portuguezes de hum navio. 'Γ. 4, P. 1, p. 261. Perde-se. ib. p. 262.

Fontes. Penedo das Fontes. Nome que dão ao Ilheo de Santa Cruz, T. 1, P. 1, p. 188.

Formosa. Ilha Formosa. Seu descubrimento. T. 1. P. 1.

p. 145.

Fortalezas. Que se fizeram no Oriente. Anchediva. T. 1.
P. 2. p. 257. Arguim. T. 1. P. 1. p. 139. Baçaim.
T. 4. P. 1. p. 534. Calecut T. 2. P. 2. p. 316. Ganaga. T. 1. P. 1. p. 222. Cananor. T. 1. P. 2. p. 344. Ceilão. T. 3. P. 1. p. 129. Challe. T. 4. P. 1. p. 475. Chaul. T. 3. P. 2. p. 72. Cochim. T. 1.
P. 2. p. 93. Cofala. ib. p. 469. Dabul. T. 4. P. 1. p. 339. Dio. T. 4. P. 2. p. 84. Goa. T. 2. P. 2. p. 557. Malaca. T. 2. P. 2. p. 87. Mina. T. 1. P. 1. p. 167. Moçambique. T. 2. P. 1. p. 87. Ormuz. T. 2. P. 2. p. 421. Pacem. T. 3. P. 1. p. 534. Palle. T. 4. P. 1. p. 422. Quiloa. T. 1. P. 2. p. 235. Rachol. T. 4. P. 2. p. 250. Gocotorá. T. 2. P. 1. p. 50. Ternate. T. 3. P. 1. p. 621.

Fortunadas. Ilhas, ou de Cabo Verde. T. 1. P. 1. p. 140.

Foteima. Xeque Foteima. Tio do Rey de Melinde. Acha bom agazalho em Pedralves Cabral. T. 1. P. 1. p. 326. Acompanha-o a Moçambique. ib. p. 397. Dá conta a seu sobrinho do bem que recebeo do nosso Capitão. ib. p. 403.

Fradrique Fernandes, v. Fernandes.

Frajula. Guazil de Raxet. Capitulações de pazes com os nossos. T. 4. P. 1. p. 524. Sua morte. ib. p. 525. Francez. João Baptista Francez, v. Baptista.

Francisco de Barros, v. Barros.

Francisco Berredo, v. Berredo. Francisco de Castro, v. Castro. Francisco Correa, v. Correa. Francisco Coutinho , v. Coutinho. Francisco da Cunha, v. Cunha. Francisco Falleiro, v. Falleiro. Francisco Godinho , v. Godinho. Francisco de Gouvea, v. Gouvea. Francisco Madureira . v. Madureira. Francisco da Nhaia, v. Nhaya. Francisco Nogueira, v. Nogueira. Francisco de Novais, v. Novais. Francisco Pacheco, v. Pacheco. Francisco Pereira, v. Pereira. Francisco de Sá, v. Sá. Francisco de Siqueira, v. Siqueira.

Francisco Tavares, v. Tavares.

Frangue. Origem deste nome, que dão aos Christãos.
T. 4. P. 1. p. 46. e T. 3. P. 2. p. 7.

Frangue Chan , v. Sant-Iago.

Francisco Serrão, v. Serrão.

Feire. Ruy Freire. Vai á India. T. 1. P. 2. p. 195. Acha-se na tomada de Mombaça. ib. p. 244. Arromba as portas do paço delRey. ib. p. 246. Achase na facção de Coulão. ib. p. 348.

Freitas. Alvaro de Freitas. Parte de Lagos. T. 1. P. 1. p. 86. Arma Cavalleiros na Ilha das Garças. ib. p. 88,

Protas, v. Armadas.

Fulles. Póvos vizinhos a Guiné. T. 1. P. 1. p. 221. Reg dos Fullos. Guerra que tem com Mandi, Man-

fa. T. 1. P. 1. p. 257.

Funchal. 11ha. Chega lá João Gonfalves, T. 1. P. 1. p. 30. Tem esta Capitania de juro, e herdade. ib. p. 32.

Ruquiem. Cidade da China. T. 1. P. 2. p. 311.

Furtado. Affonso Furtado. Sua mensagem ao Camorij. T. 1. P. 1. p. 410.

7 A. Tristão de Gá. Enviado a ElRey de Cambaia fobre a Fortaleza de Dio. T. 4. P. 1. p. 508. Gabri. Gabri Andres. Frade Abexi. Mata o Capitão de

Adel: he celebrada esta acção na Corte do Preste. T. 3. P. 1. p. 60.

Gabriel Pacheco, v. Pacheca.

Gafanhotos. Conserva de gafanhotos muito estimada entre os Mouros. T. 2. P. 1. p. 277. Servem de mantimento aos Arabios: prodigiosa quantidade que ha delles : damno que fazem. ib. p. 278. Excommunga-os hum Sacerdote Portuguez, e fogem. ib. p. 279.

Gago. Diogo Gago. Levantado. Sua morte. T. 3. P. 2.

p. 255.

Galar. Rio de pouca conta. T. 4. P. 1. p. 559.

Galos. Brigas de Galos. T. 3. P. 1. p. 244.

Galacarná. Principe do Guzarate. Differenças que tem com o irmão. T. 4. P. 1. p. 547. Namora-se da mulher de hum Capitão. ib. p. 549. He morto. ib. p. 551. Galé. Pedra de Galé. O que he, e como teve este no-

me. T. 1. P. 1. p. 48.

Galvão. Antonio Galvão. Exame que: faz no Volção de Ternate, T. 3. P. 1. p. 570. Anima Garcia de Sá a defender Baçaim. T. 3. P. 2. p. 94. Vai Capitão para Maluco : generosidade com que despende a sua fazenda. T. 4. P. 2. p. 556. Alvoroço com que he

recebido. ib. p. 559. Bom regimen. ib. p. 560. Propoem pazes, que não guardam. ib. p. 562. Grande batalha que vence em Tidore. ib. p. 569. Faz pazes com ElRey de Tidore, e reedifica-lhe a Cidade. ib. p. 577. Serviço que faz a Tristão de Taide. ib. p. 580. Risco que corre em socegar os motins : seu desinteresse. ib. p. 581. Ingratidão que acha em Triftão de Taide. ib. p. 582. Desafia o Rey de Gilolo, Bachan: dá-lhe pazes. ib. p. 584. Socega os motins de Ternate. ib. p. 586, Faz com que reconhecam Cachil Aeiro por seu Rey. ib. p. 587. Manda desbaratar hum levantado. ib. p. 588. Zelo da conversão do Gentio. ib. p. 589. Funda o primeiro Seminario do Oriente. ib. p. 594. Dá a Cachil Aeiro liberdade, e licença para casar. ib. p. 596. Fazem cantigas em seu louvor. ib. p. 597. Faz huma Colonia. ib. p. 598.

Duarte Galvão. Embaixador ao Preste João. T. 3. P. 1. p. 4. Morre no caminho. ib. p. 10. Seu elogio. ib. p. 51. Trasladão-se os seus ossos. ib. p. 52.

Gama. Estevão da Gama. Pai de Vasco da Gama. Estava determinado para ir ao descubrimento da India. T. 1. P. 1. p. 270.

---- Primo de Vasco da Gama. Capitão Mór de huma Armada, T. 1. P. 1. p. 23. Encontra-se em An-

chediva com D. Vasco da Gama. ib. p. 32.

---- Filho de Vasco da Gama. Vai á India por Capitão Mór. T. 4. P. 1. p. 490. He feito Capitão de Malaca: accommette ElRey de Ujantana. T. 4. P. 2. p. 538. Entra a Cidade. ib. p. 540. Desbarata ElRey. ib. p. 144. Concede-lhe pazes. ib. p. 545. Defende duas vezes Malaca dos Achens. ib. p. 548. e 549.

Gaspar da Gama. Judeo. Xabandar do Sabaio. Ardil com que vem buscar Vasco da Gama. T. 1. P. 1. p. 364. He posto a tormento: baptiza-se. ib.

p. 365.

Paulo da Gama. Irmão de Vasco da Gama. Acompanha sea irmão. T. 1. P. 1. p. 279. Perigo que cor-

re no Rio dos bons sinaes ib. p. 292. Perde o navio nos baixos de S. Rafael. ib. p. 369. Sua morte,

e sepultura, ib. p. 370.

—— Filho de Vasco da Gama. Vai á India por Capitão Mór. T. 4. P. 1. p. 490. He Capitão do Maluco: manda hum mensageiro ao Rey de Ujantana, que he morto: assenta pazes com os Reys de Panda, e Peta. T. 4. P. 2. p. 529. Sua morte.

ib. p. 533.

Vasco da Gama. Nomeado para o descubrimento da India. T. 1. P. 1. p. 270. Jura omenagem. ib. p. 275. Solemnidade com que embarca. ib. p. 278. Trabalho que passa na Bahia de Santa Helena. ib. p. 285. Grande tormenta que tem. ib. p. 287. O que passa em Mocambique, ib. p. 298. Foge-lhe o Piloto, que alli tomou. ib. p. 302. Infidelidade do outro, que lhe deram. ib. p. 306. Traição dos Mouros em Mombaça. ib. p. 311. Foge-lhe o Piloto. ib. p. 312. He bem recebido em Melinde, ib. p. 314. Offerece-se Malemo Can a levallo á India: prática que tenr com Vasco da Gama sobre a Marinha. ib. p. 320. Chega a Calecut. ib. p. 321. Amizade que toma com Moncaide. ib. p. 331. Como he recebido do Camorij. ib. p. 334. Avisos proveitosos de Moncaide. ib. p. 336. O que lhe armão os Mouros. ib. p. 340. Falla que faz ao Camorij. ib. p. 346. He despachado. ib. p. 350. Tomaol-he os Mouros a fazenda. ib. p. 356. Sahe de Calecut. ib. p. 357. Accommettem-lhe a náo. ib. p. 358. O que passa com Timoja. ib. p. 362. Com o Xabandar do Sabayo. ib. p. 364. Salva a Cidade de Magadaxo. ib. p. 368. He accommettido de muitos paraos. ib. p. 369. Tormenta que tem em Cabo Verde : fica na Ilha tratando de seu irmão. ib. p. 370. Festas que fazem em Lisboa á sua chegada. : merces que ElRey lhe faz. ib. p. 371. Torna á India: fallo ElRey Almirante; o que pasfa com os Embaixadores que levava. T. 1. P. 2. p. 24. Affenta paz com o Xeque de Moçambique, ib. p. 29-Faz

Faz o Rey de Quiloa Vassallo de Portugal. ib. p. 31. He visitado delRey de Cananor: o que responde aos Mercadores de Calecut. ib. p. 33. Toma huma náo do Cairo. ib. p. 34. Vê-se com ElRey de Cananor, ib. p. 40. Descontentamento que tem com ElRey de Cananor: como fe ajustam. ib. p. 45. Vai a Calecut, e o que lá passa. ib. p. 47. Esbombardea a Cidade. ib. p. 52. Queima as náos. ib. p. 54. Dá a ElRey de Cochim huma não porque lha pede. ib. p. 59. Descontentamento que tem com ElRey de Cochij : vem buscallo ElRey á sua mesma não. ib. p. 60. Contrato que fazem. ib. p. 61. Embaixada dos Christãos de Cranganor, ib. p. 62. Engano que lhe faz hum Bramane de Calecut. ib. p. 67. Faz feitoria em Cananor : solemnidade com que entrega em Lisboa as pareas delRey de Quiloa. ib. p. 75. Torna á India por Viso Rey. T. 3. P. 2. p. 345. Sua viagem. ib. p. 347. Confusão que lhe causa hum grande tremor. ib. p. 348. Prognosticos que se fazião para este anno. ib. p. 350. Toma em Chaul o titulo de Vice Rey. ib. p. 352. O que sez em Goa. ib. p. 354. Prende Bala Hacem. ib. p. 355. Pompa com que he recebido em Cochij. ib. p. 3574 Armadas que despacha. ib. p. 358. Manda desfazer a Fortaleza de Ceilão. ib. p. 300. Sua doença: entrega o governo a Lopo Vaz de S. Paio. ib. p. 362. Provisão que levava. ib. p. 363. Sua morte. ib. p. 369. Sepultura: trasladação de seus ossos: de quem era filho: sua estatura, e condição. ibs p. 370.

Gambea. Rio. Termo da Região Jalof. T. 1. P. 1. p. 213. Sua fituação, e corrente: Ilhas que faz. ib. p. 215. Abundancia de animaes que cria. ib. p. 216. He o mesmo a que Ptolomeu chama Stachires: erro a respeito da sua nascente. ib. p. 217. Ouro que traz. ib. p. 221.

Ganariá. Promontorio. Fundamento com que se presume ser o Cabo Bojador. T. 1, P. 1, p. 41. Gancares. Seu significado. Offerecem as Tanadarias de Goa a Nuno da Cunha. T. 4. P 2. p. 209.

Gandar. Cidade do Guzarate. T. F. P. 2. p. 294. Gandivij. Cidade do Guzarate. T. I. P. 2. p. 204.

Gané. Nome que dão os Negros ao Canagá. T. 1. P. 1. p. 221.

- Lugar de Batochina. T. 4. P. 2. p. 338.

Ganga. Rio de Bengala. Sua nascente. T. 1. P. 2. p. 292. Grande rendimento que tem delle os Principes Mouros. ib. p. 293. Mette-se no Ganges. T. 4. P. 2. p. 452. Santidade em que tem as suas aguas. ib. p. 453.

Ganges. Famoso rio da India. T. 1. P. 1. p. 322. Onde vem vasar. ib. p. 323. Sua situação. T. 1. P. 2. p. 300. Devoção que os naturaes tem com as suas aguas. ib. p. 301. Rios notaveis que se mettem nelle: Serranias por onde entra. T. 4. P. 2. p. 452.

Signo Gangetico, ou Enseada de Bengala. T. 1.

P. 2. p. 300

Ganho. Ganho notavel que se tirava das mercadorias para a India. T. 1. P. 2. p. 7.

Gante. João Rodrigues Gante. Vai fazer o Castello da Mina. T. 1. P. 1. p. 154.

Garça. Ilha da Garça. Ilha do Senhorio de Maluco. T. 4. P. 1. p. 104.

Ilhas das Garças. Onde fica: seu descubrimento: como teve este nome. T. 1. P. 1. p. 64.

Garcia. Garcia do Carvajal , v. Carvajal.

D. Garcia de Castro, v. Castro. Garcia Coutinho, v. Coutinho. D. Garcia Henriques, v. Henriques. Garcia Homem , v. Homem. Fr. Garcia Jofre de Loaise, v. Loaise.

Garcia Mendes, v. Mendes,

D. Garcia de Noronha. Garcia de Sá , v. Sá.

Garcia de Soufa, v. Soufa.

Gaspar. Gaspar Betancor, v. Betancor.

Gafpar Cainho , v. Cainho.

Galpar da Gama, v. Gama.

Gaspar da India, v. India.

Gaspar de Lemos, v. Lemos.

Gaspar Paes, v. Paes.

Gaspar Preto, v. Preto.

Gaspar de Sousa, v. Sousa.

Gate. Serra. Por onde corre. T. 1. P. 2. p. 292.

Gato. Porto de Benij. Faz-se alli huma Feitoria. T. 1. P. 1. p. 178.

Geilolo. Cidade, e porto de Tidore. T. 4. P. 1.

p. 117.

Geinal. Encontra-o Affonso de Alboquerque: valor com que se desende. T. 2. P. 2. p. 33. Rende-se. ib. p. 34. Historia deste Principe, ib. p. 35. Vai buscar El-Rey de Malaca. ib. p. 109. Entra de posse no Reyno de Pacem. T. 3. P. 1. p. 514. Como se porta com os Portuguezes, ib. p. 516. Defende-se de Jorge de Alboquerque. ib. p. 522. He vencido. ib. p. 528. E morto. ib. p. 530.

Gelva. Embarcação dos Mouros. T. 3. P. 1. p. 21.

Genate Chan, v. Chan.

Genná. Cidade do rio Canagá. T. 1. P. 1, p. 220. Presume-se chamar-se della o Reyno Gusná. ib. p. 221.

Gennij. Nome, que dão os negros ao Reyno de Guiné.

T. 1. P. 1. p. 221.

Gerum. Ilha, onde está a Cidade de Ormuz. T. 2. P. 1. p. 107. De quem era. ib. p. 109. Como veio a poder de Gorgunxá. ib. p. 112. Funda-se Ormuz. ib. p. 113.

Geum. Rio, a que os Geografos chamão Oxo. T. 4.

P. 2. p. 4.

Gil. Gil Gonfalves. v. Gonfalves.

Gil Matoso, v., Matoso.

Gil Simões, v. Simões.

Gil Vasques, v. Vasques.

Barros, Indice,

Dio-

Diogo Gil. Manda-o o Infante D. Henrique affentar trato com os Mouros de Meça: traz hum leão

ao Infante. T. 1. P. 1. p. 126.

Gonsalo Gil Barbosa. Feitor em Cocbim. T. 1. P. 1. p. 445. O que passa na vinda de João da Nova. ib. p 474. Avisos que dá a Vasto da Gama. T. 1. P. 2. p. 57. Fica na Feitoria de Cananor. ib. p. 75.

Xeque Gil. Capitão das sustas de Baçaim- Sua

: morte. T. 4. P. 1. p. 192.

Gilachan. Filho de Xerchan. Honras com que o trata

.. Soltão Badur. T. 4. P. 2. p. 625.

Gileanes. Sua viagem ao descubrimento de Guiné. T. 1. P. 1. p. 40. Volta segunda vez, e passa o Cabo de Bojador. ib. p. 41. Flores que traz ao Infante daquellas terras. ib. p. 42. Vai terceira, ib. p. 43. E quarta vez. ib. p. 44..

Gir. Rio. T. 1. P. 1. p. 214.

Gizaira. Ilha. Sua fituação. T. 4. P. 1. p. 335. Povoação. ib. p. 338. Costumes de seus naturaes. ib. p. 338.

Rey de Gizaira. He pouco obedecido. T. 4. P. 1. p. 338. Porque tem contenda com o de Bascora. ib. p. 339. Ajusta pazes com elle por intervenção de

Christovão de Sousa. ib. p. 346.

Goa. Principio de sua povoação. T. 1. P. 2. p. 281. Onde sica. ib. p. 295. Sua situação T. 2. P. 1. p. 4322 Grandeza. ib. p. 433. Fertilidade: noticias que ha da sua fundação: fundamento de que houvesse nella Christãos. ib. p. 440. Era tributaria a Bisnagá. ib. p. 441. Conquistada pelos Mouros. ib. p. 443. Como vem a poder do Sabaio. ib. p. 453. Rendas que tem. ib. p. 455. Rende-se a Assonio de Alboquerque. ib. p. 464. Cérca-a, e toma-a o Hydalcão. ib. p. 478. Recuperada por Assonio de Alboquerque. ib. p. 543. Rebelão-se as Tanadarias de Goa: some que padece. T 2. P. 2. p. 1133. Cerco. ib. p. 133. Quando lhe vale João Machado. ib. p. 142. He

foccorrida. ib. p. 143. O que rendem as Tenadarias. T. 3. P. 2. p. 214. Pertenções, e brigas sobre estas terras. ib. p. 215. Largam-se ao Hydalcão. ib. p. 222. Offerecem os Gancares as terras a Nuno da Cunha. 'T. 4. P. 2. p. 209. Guerras com os Capitães do Hydalcão. ib. p. 275.

Goardafu. Cabo Goardafu. O mais Oriental da Africa.

T. 1. P. 2. p. 88.

Godinho. Diogo Godinho. Fica Escrivão da Feitoria de Cananor. T. 1. P. 2. p. 75.

Francisco Godinho. Seu valor. T. 4. P. 1. p. 219.
Fuão Godinho. Descompostura que saz a ElRey de
Xael. T. 4. P. 2. p. 436. Manda-o degollar. ib. p. 444.
Goes. Damião de Goes. Seu engano a respeito do Preste
João. T. 3. P. 1. p. 364.

Fernão de Goes. Faz a eleição de Capitão da Ar-

mada em Ruy de Sousa. T. 1. P. 1. p. 225.

Gonfalo Vaz de Goes. Sua viagem á India. T. 1. P. 2. p. 195. Fica de guarda á Fortaloza de Quiloa. ib. p. 237. Sua jornada a Mombaça, e Çofala. ib. p. 252.

Goga. Cidade de Cambaia. Sua distancia de Cambaia. T. 1. P. 2. p. 291. Sua situação. T. 4. P. 2. p. 463. Gogij. Villa do Hydalcão. T. 4. P. 2. p. 184. Fazem-se

nella as execuias do Hydalcão. ib. p. 186.

Gomeira. Huma das Canarias. Capitães que a governavam. T. 1. P. 1. p. 95. Dão ajuda aos Portuguezes contra os de Palma. ib. p. 96. Infidelidade que os nossos usão com elies. ib. p. 98. Por quem foi conquistada. ib. p. 99. Costumes de seus naturaes. ib. p. 107. Manda o Infante restituir os que soram trazidos a este Reyno. ib. p. 124.

Gomes. Gomes Aires, v. Aires.
Gomes Carrasco, v. Carrasco.
Gomes Picanço, v. Picanço.
Gomes Pires, v. Pires.
Gomes Vinagre, v. Vimogre.
Gomes Rannes de Zurara, v. Zararo.

Aires Gomes da Silva. Vai para a India. T. 1-

P. 1-p. 384. Seu naufragio. ib. p. 393.

Fernão Gomes. Arrenda o resgate de Guiné. T. 1. P. 1. p. 142. Toma o de Arguim : descobre o resgate do ouro da Mina. ib. p. 143. Descobre até o Cabo de Santa Catharina: fallo ElRey Cavalleiro: dá lhe brazões: appellido de Mina. ib. p. 144. Fallo de seu Conselho, ib. p. 145.

---- Fica cativo em Calecut : vem com a carta a Vasco da Gama. T. 1. P. 2. p. 33; Defende a sahida do rio Mangalor á Armada de Calecut: como lhe escapam muitas vélas. T. 3. P. 2. p. 406.

Fernão Gomes de Lemos, v. Lemos.

João Gomes Cheira dinheiro, v. Cheira dinheiro. Pedro Gomes Teixeira. Como he recebido no Mosteiro da Visão pelos Abexins. T. 3. P. 1. p. 308.

Traz hum livro de reza em Caldeo. ib. p. 400.

Vasco Gomes de Abreu. Sua viagem á India. T. 1. P. 2. p. 252. Acha-se na facção de Coulão. ib. p. 348. Gonsalo. D. Gonsalo. Valido do Principe de Congo. Quanto o serve. T. 1. P. 1. p. 239. Desvia-o de vir a poder de seu pai, ib. p. 240. Dá terras a hum Capitão de Panío, que se baptiza, ib. p. 243.

Gonsalo. Capitão de Panso Aquitimo. Fica prezo em hum cepo: pede o baptisino. T. 1. P. 1. p. 242. Milagre, de que da testemunho: condição com que

he perdoado. ib. p. 243.

Fr. Gonfalo. Cavalleiro de Rhodes. Recebe em fua casa os que hião buscar noticias do Preste João. T. 1. P. 1. p. 194.

Gonsalo de Cintra, v. Cintra. Gonsalo Coelho, y. Coelho. Gonfalo Coutinho, v. Coutinho. Gonsalo da Fonseca, v. Ponseca. Gonialo Gil Barbofa, v. Gil. Gonfalo Vaz de Goes, v. Goes. Gonfalo Madeira, v. Madrira. Gonsalo Vaz de Meilo, v. Mollo.

Gonsalo Nunes, v. Nunes.
Gonsalo Pacheco, v. Pacheco.
Gonsalo de Paiva, v. Paiva.
Gonsalo Peixoto, v. Peixoto.
Gonsalo Pereira, v. Pereira.
Gonsalo de Soula v. Soula

Gonsalo de Sousa, v. Sousa. Gonsolo Vaz Coutinho, v. Vaz.

Gonfalo Vaz Sernache, v. Vaz.

Gonsalves. Affonso Gonsalves Baldaya, v. Baldaya.

Alvaro Gonsalves de Taide. Arma hum navio para o descubrimento de Guiné. T. 1. P. 1. p. 87.

Antão Gonfalves. Vai ao descubrimento de Guiné: incita Affonso Guterres para sahirem em terra. T. 1. P. 1. p. 44. O que lhe succede. ib. p. 51. He armado Cavalleiro. ib. p. 55. Dá-lhe o Insante a Alcaidaria Mór de Thomar, e outras mercês. ib. p. 57. Torna a sahir. ib. p. 61. Traz ao Reyno o primeiro ouro, que veio destas Conquistas. ib. p. 62. Põe o nome ao rio do ouro: traz ao Insante evos de Ema. ib. p. 63. Vai terceira vez assentar Commercio com os Barbaros. ib. p. 72. Vai quarta vez buscar João Fernandes. ib. p. 75. Põe o nome ao Cabo do resgate. ib. p. 78.

----- Capitão dos que vão á conquista das Cana-

rias. T. 1. P. 1. p. 101.

Acha-se na facção de Mombaça. ib. p. 244. Descobre a parte do Sul da Ilha de S. Lourenço. ib. p. 359

Diego Gonfalves. Valor com que briga contra es Mouros. T. 1. P. 1. p. 90. Sua destreza na cassa dos

Canareos. ib. p. 96.

Gil Gonfalves. Acompanha Diogo Gonfalves na briga contra os Mouros. T. 1. P. 1. p. 90.

João Gonsalves Zarco, v. Zarco.

Cabo de Lopo Gonfalves, Onde fica. T. 1. P. 1. p. 172.

Gondalij. Passo de Goa. T. 2. P. 1. p. 455.

Gordanxa. Rey de Mogostão. Vende a Ilha Gerum. T. 2. P. 1. p. 112. Perde o seu Estado. ib. p. 113. Gorij. Fortaleza na abertura do Gange. T. 4. P. 2. p. 453. Goteres. Affonso Goteres. O que saz em companhia de

Antão Gonsalves. T. 1. P. 1. p. 50. D. Gotterre de Monroy, v. Monroy.

Governadores. Governadores de Conlão. Offerecem carga

para as nossas as naos. T. 1. P. 2. p. 98.

Governadores da India. Qualidades que devem ter. T. 3. P. 2. p. 342. Juramento que dáo. ib. p. 342. Como se lhe entrega o governo. ib. p. 343. Como

se abrem as successões, ib. p. 344.

Governadores, e Capitães Méres da India. Vasco da Gama. T. 1. P. 1. p. 279. Pedralves Cabral. ib. p. 384. João da Nova. ib. p. 463. D. Vasco da Gama. T. 1. P. 2. p. 23. D. Francisco de Almeida primeiro Viso Rey. ib. p. 193. Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 1. p. 332. Lopo Soares. T. 3. P. 1. p. 3. Diogo Lopes de Siqueira. ib. p. 234. D. Duarte de Menezes. T. 3. P. 2. p. 106. D. Vasco da Gama segundo Viso Rey. ib. p. 345. D. Henrique de Menezes. ib. p. 370. Pero Mascarenhas. T. 4. P. 1. p. 2. Lopo Vaz de S. Paio. ib. p. 5. Nuno da Cunha. ib. p. 253. D. Garcia de Noronha. T. 4. P. 2. p. 720.

Goulaconda. Cidade de Cota Maluco. Sua fortaleza: de-

fende o cerco do Hydalcão. T. 4. P. 2. p. 75.

Gouro. Cidade Capital de Bengala. Sua grandeza. T. 4. P. 2. p. 458. Notavel concurso. ib. p. 459.

Gouvea. Francisco de Gouvea. O que obra com ElRey de Raxet. T. 4. P. 1. p. 524. Cativa-lhe hum sobrinho. ib. p. 525. Obriga-o a fazer pazes. ib. p. 526. He seito Capitão Mór no cerco de Dio: vigia que tem. T. 4. P. 2. p. 627. Queima as maquinas dos Turcos. ib. p. 646. Sahe queimado, e disforme do assalte. ib. p. 686.

Grāa. Dinizeannes da Grāa. Sua jornada ao Oriente. T. 1. P. 1. p. 84. Vinga a morte de fete homens que lhe matáram, ib. p. 87. He atmado Cavalleiro. ib. p. 89. Gra-

#### DAS COUSAS NOTAVEIS. 10

Grana Paradifi. Nome que dão em Italia á Malagueta. T. 1. P. 1. p. 146.

Grãos. Uha dos Grãos, ou Bufu. Como teve este nome. T. 4. P. 1. p. 104.

Guacalan. Ilha de Bengala. T. 4. P. 2. p. 454.

Guadalajurra. Hespanhol. Fica por Alcaide Mór em Cananor. T. 1. P. 2. p. 344.

Guadel. Povoação diante da Arabia feliz. T. 1. P. 2. p. 290.

Guadevarij. Cidade na foz do rio Nagundij. T. 1. P. 2. p. 294.

Guanahani. Ilha que Colom descubrio. Chamou-lhe S. Salvador. T. 1. P. 2. p. 252.

Guardafú. Cabo Guardafu, v. Goardafú.

Guarda Mór de Ormaz. Oppreisão que ferve a ElRey de Ormuz. T. 4. P. 1. p. 327. He abolido este cargos ib. p. 328.

Gudavarij. Povoação de Bifnagá. T. 1. P. 2. p. 306.

Gué. Cabo de Gué. Onde fica. T. 1. P. 1. p. 126.

Guedes. Simão Guedes. Capitão de Chaul. Prevenções
que faz com o Nizamaluco. T. 4. P. 2. p. 341.

Guess. Povos que comem carne humana. T. 3. P. 1.

Gustiembs. Sitio no rio Çanaga. Significado deste termo. T. 1. P. 1. p. 215.

Guillo. Cabo. Onde fica. T. 1. P. 1. p. 19.

Guinauhá, v. Guine.

r

1

Guiné. Estensão desta Região. T. 1. P. 1. p. 221.

Gulpao Rao. Sua morte. T. 4. P. 2. p. 314.
Gundim. Lugar de Cambaia. T. 1. P. 2. p. 201.

Gunuape. Ilha, e notavel Volcão de fogo. T. 3. P. 1. p. 587.

Gupij. Melique Gupij, v. Melique.

Gurgij. Yacuf Gurgij , v. Yacuf.

Guímão. D. Luiz de Guímão. Castelhano. Vai para a India. T. 3. P. 1. p. 325. Levanta-se com o Galeão: mata alguns Portuguezes. ib. p. 326. Toma algunas prezas: desembarca em Gomera. ib. p. 327. Etcapa da

da prizão em Castella: foge da cadea em Sevilha com as pernas quebradas: sua morte. ib. p. 328.

Gesarate. Reyno, a que chamam Cambaia. T. 1. P. 1. p. 294. Sua descripção, e limites. T. 4. P. 1. p. 537. Divisão. ib. p. 539. Fertilidade. ib. p. 541. De quem he povoado. ib. p. 542. Como entráram os Mouros. ib. p. 547. Donde procedem seus Reys. ib. p. 556. Sua successão. ib. p. 558.

## H

Abed-sea. Conquista quasi todo o Canará: sua potencia. T. 2. P. 1. p. 444. E morte. ib. p. 445.

Mabedxialh . v. Xiah.

Habrão. Rabi Habrão. Encontra-se com Affonso de Paiva. T. 1. P. 1. p. 195. Quem era, e o sim de sua jornada. ib. p. 196.

Hacar. Oração dos Arabios ao meio dia. T. 2. P. 2.

p. 459.

Hacem. Bale Hacem, v. Hacem.

Hacem Bec. Como cresce em poder. T. 2. P. 2.

Hadigia. Mulher de Mafoma enganada por elle. T. 2. P. 1. p. 450.

Haibar. Villa. T. 4. P. 2. p. 8.

Haibarij. T. 4. P. 2. p. 19.

Haidarin. Quem era, e seu cargo. T. 4. P. 1. p. 46. Mata a Raes Soleimão. ib. p. 47. He desbaratado, e morto. ib. p. 48.

Haitonio Armenio, v. Armenio.

Halacu. Tartaro. Guerra que faz na Arabia. T. 2. P. 2. p. 460.

Hamar. Xeque Hamar. Quem era : servico que faz aos

nossos em Quiloz. T. 1. P. 1. p. 402.

Hamed. Rey do Guzarate. Levanta-se com o Reyno. T. 4. P. 1. p. 556. Acolhe bem os estrangeiros: ennobrece o Reyno. ib. p. 557.

#### DAS COUSAS NOTAVEIS. 105

Coge Hamed. Traz ao Capitão de Goa hum recado fingido do Hydalcão. T. 4. P. 2. p. 251.

Nucoda Hamed. Capitão de Zebit. He degallado

por Soleimão Baxia. T. 4. P. 2. p. 613.

Raes Hamed. Sua tyrannia. T. 2. P. 2. p. 411. Como vai a Ormuz. ib. p. 429. Sua potencia: pertende dar Ormuz ao Rey da Persia. ib. p. 430. Dispotismo com que governa. ib. p. 431. Sua morte. ib. p. 437.

---- Guasil de Ormuz. T. 4. P. 1. p. 312. Sua

morte. ib. p. 313.

Hamei. Ilha. Sua situação. T. 4. P. 1. p. 120.

Haro. Fr. João de Haro. Prégação que faz a favor da fuccessão de Lopo Vaz. T. 4. P. 1. p. 39.

Haybar. Villa. Onde fica. T. 4. P. 2. p. 8.

Hayte. Ilha. Seu descubrimento. T. 1. P. 1. p. 251.

Hedelchan , v. Chan.

Heitor Homem, v. Homem.

Heitor da Silveira, v. Silveira.

Helena. Bahia de Santa Helena. Seu descubrimento. T. 1. P. 1. p. 280.

---- Rainha da Abassia. Embaixada que manda

a ElRey D. Manoel. T. 2. P. 2. p. 217.

Ilha de Santa Helena. Seu descubrimento: utilidade, de que serve para os navegantes da India. T. 1. P. 1. p. 477.

Henrique. Conde D. Henrique. Casa com a filha de Asfonso VI., e traz em dote Portugal. T. 1. P. 1. p. 8.

Infante D. Henrique. He o primeiro motor da conquista da Asia. T. 1. P. 1. p. 14. De quem era filho. ib. p. 16. Sua applicação á Geografia: manda a este descubrimento. ib. p. 19. Dá as Capitanias do Funchal, ib. p. 32. Funda as Igrejas de Nossa Senhora do Calhao , e Assumpção. ib. p. 34. Doações que lhe fazem os Reys de Portugal. ib. p. 35. e 43. Murmurações do Povo contra o Infante. ib. p. 50. Contentamento que tem de passarem o Cabo Bojador. ib. p. 42. Razão de se interromper a

diligencia do descubrimento. ib. p. 49. Requerimentos que faz ao Papa. ib. p. 58. Bullas que alcança. ib. p. 59. Pedem-lhe os de Lagos licença para mandarem a este descubrimento. ib. p. 66. Honra que faz ao Capitão Lançarote. ib. p. 69. O que obra com os das Canarias, que trouxeram injustamente a este Reyno. ib. p. 98. Ajuste que faz com Betancor sobre as Canarias. ib. p. 99. Manda conquistar varias Ilhas. ib. p. 101, Grandeza com que cuida nas mulheres, e filhos dos que morrêram, ib. p. 121. Prosegue no descubrimento, ib. p. 122. Sua estatura, feições, e qualidades. ib. p. 131. Costumes. ib. p. 132. Zelo. ib. p. 133. Estudo : liberalidade : o que deixou descuberto, ib. p. 134. Sua sepultura, e trasladação. ib. p. 135. Doações que fez ao Infante D. Fernando. ib. p. 139. Vein no seu tempo a este Reyno a primeira Malegueta tem ser por mãos dos Mouros, ib. p. 145. Funda a Ermida de Nossa Senhora de Bethlem em Restello. ib. p. 277. Encargos que lhe poz. ib. p. 373.

Fr. Henrique. Guardião dos Frades de S. Francisco, que vão á India. T. 1. P. 1. p. 384. Diz a primeira Missa na terra de Santa Cruz. ib. p. 389. Fica em Calecut. ib. p. 421. Trabalho com que esca-

pa ferido. ib. p. 436...

Henrique Betancor, v. Betancor.

Henrique Leme, v. Leme. Henrique de Macedo, v. Macedo.

D. Henrique de Menezes, v. Menezes.

D. André Henriques. Capitão de Pacem. T. 3. P. 2. p. 248. Ajuda a ElRey de Pedir. ib. p. 251. Aperto em que se acha por traição dos Mouros. ib. p. 257. Pede successor. ib. p. 260. Desavença que tem com Lopo de Azevedo. ib. p. 262. Desende o certo: larga a Fortaleza a Aires Goelho ib. p. 268. Embarca-se. ib p. 275. Torna a arribar, e tomar conta da Fortaleza. ib. p. 277. Assenta deixalla. ib. p. 278. Difficuldade do embarque. ib. p. 279. Encon-

contra-se com o soccorro, que lhe mandavam. ib.

p. 280.

1

D. Garcia Henriques. Vai fazer guerra a ElRey da Eintão T. 3. P. 2. p. 299. Mão successo que tem com Lacsamana ib. p. 301. Capitão de Maluco. ib. p. 484. He ferido. ib. p. 485. Suspeitas, e protestos contra Antonio de Brito. ib. p. 488. Ajustamfe, ib. p. 489. O que lhe succede mandando ao resgate do ouro. ib. p. 401. Faz pazes com ElRey de Tidore. T. 4. P. 1. p. 90. Injusta guerra que lhe move outra vez. ib. p. 92. Briga com os Castelhanos. ib. p. 93. Desavenças que tem com D. Jorge de Menezes ib. p. 105. Tomam-lhe o navio em Banda, e o que alli faz. ib. p. 111. Embargam-lhe a fazenda em Malaca. ib. p. 114. Perde-se com toda a fazenda em Cochij: vem prezo ao Reyno. ib. p. 115.

D. Sancho Henriques. Vai contra ElRey de Bintão. T. 4. P. 2. p. 291. Máo successo desta empreza. ib. p. 293. Cilada que lhe armam. ib. p. 295. Sua

morte. ib. p. 296.

Herac Ajan. Nome que os Perseos dão á Região junto ao Indio. T. 1. P. 2. p. 290.

Here. Cidade Metropoli do Reyno Horacon. T. 4. P. 2.

p. 4.

Heric, ou Here. Capital de Horacon. T. 2. P. 2. p. 467. Heric. Povoação entre o mar Roxo, e Adem. T. 1. P. 2. p. 280.

Heroas. Cidade antiga onde hoje he o porto de Suez.

T 1. P. 2. p. 286.

Hespanha. Heresias que nella entráram. T. 1. P. 1. p. 2.
Hespanhola. Ilha. Porque teve este nome: seu descubrimento. T. 1. P. 1. p. 251.

Hiacob Bec. Mata seu cunhado. T. 2. P. 2. p. 462.

Hidaleão. Poder com que vem cercar Goa. T. 2. P. 1. p. 490. Partidos que commette: fecha o rio. ib. p. 491. Foge de Goa: ardil que usa com Assonso de Albequerque, ib. p. 101. Manda segunda vez cercar Goa.

Goa. T. 2. P. 2. p. 111. Pede pazes. ib, p. 222. Requerimento que tem com Affonio de Alboquerque. ib. p. 405. Manda outra vez sobre Goa. T. 3. P. 1. p. 82. Pede pazes. ib. p. 84. Potencia com que vern defender Rachol. ib. p. 427. Vence an Rey de Bisnaga, e he vencido. ib. p. 429. Como se salva. ib. p. 430. Como se porta com o Rey de Bisnagá. ib. p. 435. Toma a si o Rey moço: mata-o, e succede-lhe no Estado. T. 4. P. 2. p. 171. Extensão do feu dominio, e com quem confina. ib. p. 172. Como trata os vizinhos. ib. p. 173. Dá terras ao Verido com vaffallagem. ib. p. 173. Dá ajuda contra Cota Maluco. ib. p. 174. Cerca-o. ib. p. 175. He mal succedido. ib. p. 177. Sua morte. ib. p. 178. Successões que teve até ser Abrahemo Hydalcão. ib. p. 180. Prende o irmão. ib. p. 188. Intenta matar Açadachan. ib. p. 194. Segura-se do irmão. ib. p. 196. . Torna a convidar Açadachan, ib. p. 211. Faz guerra a ElRey de Bisnaga, ib. p. 216. Perdoa ao Ve-, rido, e ajusta-se com ElRey de Bisnaga. ib. p. 224. E com o Cota Maluco, ib. p. 225. Resposta que dá nos Embaixadores de Cambaia. ib. p. 227. Pertende matar Agadachan. ib. p. 229. Perdoa-lhe. ib. p. 233. Manda sobre as terras firmes de Goa, ib. p. 260. Salva o Capitão de Meriche. ib. p. 261. Entrega Meriche ao Açadachan, ib. p. 263. Insta na guerra de Goa, ib. p. 267. Escreve a Nuno da Cunha, ib. p. 269. Queixas que lhe fazem seus Vasfallos. ib. p. 286. Manda cessar a guerra de Goa. ib. p. 288. Successo que tem com hum presente, que lhe manda Açadachan. ib. p. 289.

Hildan Mirza, V. Mirza.

Hispiradas. Nome que Ptolomeu dá ás Ilhas de Cabo

Verde. T. 1. P. 1. p. 217.

Hocem. Agi Hocem. Pertende a successão da Coroa de Quiloa. T. 1. P. 2. p. 436. Consegue-a. ib. p. 440. Vinga a morte do seu Rey: odio que suscita. ib. p. 442. He deposto. ib. p. 443. Sua morte. ib. p. 444. Melique Hocem, v. Melique.

Mina Hocem. Vai a Chitor. T. 4. P. 2. p. 26. Fi-

ca alli por Capitão. ib. p. 35.

Mir Hocem. Capitão da armada dos Rumes. T. z. P. 1. p. 175. Toma Imbó. ib. p. 176. O que passa em Judá. ib. p. 178. Não o recebem em Calayate. ib. p. 179. Vai a Dio. ib. p. 180. Entra em Chaul. ib. p. 186. Briga com D. Lourenço de Almeida. ib. p. 192. Toma a não de D. Lourenco. ib. p. 203. Ajuda que lhe dá o Camorij. ib. p. 256. Como quer peleijar com os nossos. ib. p. 291. Estorva-o Melique As. ib. p. 203. He desbaratado, e foge. ib. p. 303. Recolhe-se a Judá, onde se saz sorte com medo dos nossos. T. 2. P. 2. p. 288. Como fortifica Judá. T. 3. P. 1. p. 25. Reconcilia-se com o Soldão. ib. p. 27. Acompanha Raes Soleimão. ib. p. 34. Levanta-se contra elle. ib. p. 35. Retira-se a Judá com parte da Armada. ib. p. 36. Não quer receber Raes Soleimão: congraça-se com elle: he prezo. ib. p. 37. Morto. ib. p. 38.

Mirza Xiah Hocem. Senhor do Tatá. Não quer recolher o Rey dos Mogoles desbaratado. T. 4. P. 2.

p. 515. :

Homeculsuma. Filha de Mahamede. T. 2. P. 2. p. 452. Homem. Homem de trezentos e trinta annos. Tença que tem do Badur. T. 4. P. 2. p. 389. Filho pequeno que tem de doze annos: muda quatro, ou finco vezes dentes, e cabellos: conserva-lhe Nuno da Cunha a tença. ib. p. 390.

Garcia Homem. T. 1. P. 1. p. 123.

Heiter Homem. Quern era : seu valor. T. 1, P. 1, p. 47.

João Rodrigues Homem. Vai á India. T. 1. P. 2. p. 195. Náos que toma. ib. p. 346. Seu valor em Coulão. ib. p. 348. Porque lhe tisam a Capitania. ib. p. 350.

Pedro Homem. Valor com que acaba na China.

T. j. P. 2. p. 286. ·

Horachan. Reyno, a que Ptolomeu chama Aria. T. 4. P. 2. p. 4.

Hezara. Provincia. T. 4. P. 2. p 8.

Huaba. Caclaratas do Canagá. T. 1. P. 1. 214.

Huade Meinon , v. Meinon.

Huadem. Cidade vizinha a Arguim. Faz-se huma Feitoria. T. 1. P. 1. p. 260.

Hudiá. Capital de Sião. T. 3. P. 3. p. 149.

Hyaman. Nome que os Arabios dão á Arabia feliz. T. 1. P. 2. p. 290.

Hydalcão, v. Hidalcão.

Hyrraco. Manda martyrizar a S. Mattheus. T. 3. P. r. p. 379.

## I.

Aceparij. Rio junto a Pacem. T. 3. P. 1. p. 300.

Sant-Lago. João de Sant-Lago. Vai Piloto para a India. T. 1. P. 1. p. 184. Dá-lhe Badur o nome de Frangue Chan: quem era, e como veio a Cambaia. T. 4. P. 1. p. 629. Sagacidade com que entra na graça do Badur. ib. p. 630. Mercés que lhe faz. ib. p. 631. He cativo, e carregado de ferros. T. 4. P. 2. p. 50. Dá-lhe Badur o titulo de Rume Chan: conselhos que dá a Eadur. ib. p. 330. Vem visitar Nuno da Cunha da parte do Badur. ib. p. 347. Acompanha a Badur quando veio visitar Nuno da Cunha. ib. p. 353. Sua morte. ib. p. 362.

Uha de Sant Lago. Huma das de Cabo Verde. Quando se descubrio. T. 1. P. 1. p. 140.

Porto de Sant lago. T. 4. P. 1. p. 256.

Jacome. Mestre Jacome. Sua pericia na arte de navegar : he chamado a este Reyno pelo Infante D. Hearique. T. 1. P. 1. p. 133.

Jafanapatum. Reyno de Ceilão. T. 3, P. 1. p. 117.

Jagara. O que he. T. 3. P. 1. p. 313.

Jalof. Provincia que confina com os Povos Azenegues. T. 1. P. 1. p. 19. Sua situação, extensão, e qualidade. ib. p. 218. Frutos que produz. ib. p. 219. Talofos. Povos vizinhos de Guiné. T. 1. P. 1. p. 221. Jamona. Rio a que Ptolomeu chama Diamuna, e Plinio Joinanes. T. 4. P. 2. p. 7. Jamperus. Rey de Sinde, sogro de Badur. Sua morte. T. 4. P. 2. p. 49. Janá Hamed Zaoi. Vedor da fazenda do Turco. He por elle mandado conduzir o presente, que lhe mandou ElRey de Cambaia. T. 4. P. 2. p. 601. He morto. e roubado por Soleimão Baxá. ib. p. 608. Janebec. Capitão do Açadachan. Sua morte. T. 4. P. 2. p. 280. Janglichiari. Seu fignificado. T. 4. P. 1. p. 462. Jangoma. Reyno. T. 3. P. 1. p. 158. Jangrichan. Filho de Modafar. T. 4. P. 1. p. 561. Janicaro. O que significa este nome. T. 4. P. 1. p. 462. Jannij. Nome que os Negros dão ao Reyno de Guiné. T. 1. P. 1. p. 221. Jaoa. Sua descripcão. T. 4. P. 1. p. 74. Japocs. Ilha da Asia. T. 1. P. 2. p. 312. Jaquete. Ponta de Jaquete. Templo famoso dos Rebustos. T. 4. P. 1. p. 391. Jauha. Situação desta Ilha: sua grandeza: qualidade: costumes de seus povoadores quem a dominava. T. 2. P 2. p. 351. T. 4. P. 1. p. 74. Jasque. Cabo da Arabia feliz opposto ao Moncadam. T. 1. P. 2. p. 290. --- Lugar notavel do mar Parseo, T. 3. P. 2. p. 36. Iça. Nome que dão ao Canagá. T. 1. P. 1. p. 213. Iça Bec. Capitão da Armada do Turco. T. 4. P. 2. Ichara. Nome que Ptolomeu de a Baharem. T. 3. P. 21

p. 36. Jeronymo Cardano, v. Cardano.

Jeronymo de Sousa, v. Sousa.

Jesus. Fr. Athanasio de Jesus. Diligencias para se acui
dir aos Christáos da liha de S. Lourenço. T. 4. P. 1.
p. 263.

Jesuselim. Toma o nome de David, v. David.

Ignez Peraça, v. Péraça.

Igovos. Nome que os Negros dão ao bulio. T. 3. P. 1. p. 313.

Ilanere, ou Tranate. Nome antigo de Ceilão. T. 3. P. 1. p. 108.

Ilena, v. Helena.

Uhas. Ilha Formosa, v. Formosa.

Ilhas Fortunadas, v. Fortunadas.

Ilha de Santa Helena, v. Helena.

Ilhas de D. Jorge, v. Jorge.

Ilheos. Angra dos Ilheos. Sua situação. T. 1. P. 1. p. 185.

Ilhees Chaos . v. Chaos.

Ilheos de Santa Cruz, v. Cruz.

Ilheos de São Jorge, v. Jorge.

Imão. Nome que Ptolomeu dá ás nascentes do Indo, e Gange. T. 1. P. 1. p. 323.

Imbo. Ilha dentro no mar Roxo. T. 2. P. 2. p. 269.

India. Donde toma este nome: como lhe chamam os Póvos. T. 1. P. 1. p. 322. Sua descripção. ib. p. 323. Póvos que o habitam. ib. p. 324. Qualidades de seus habitadores: montes, e lagos que tem. ib. p. 325.

Gaspar da India. Serve de lingua em Calecut. T. 1. P. 1. p. 410. Aconselha Pedralves Cabral que vá a Cochij. ib. p. 440.

Sybila Indica. Tradição, que della se conserva em Coulão. T. 3. P. 2 p. 236.

Indo. Rio donde toma o nome a India. T. 1. P. 1. p. 322. Onde vafa fuas aguas. ib. p. 323.

Indostão. Nome que dão os naturaes á Índia. T. 1. P. 1. p. 322.

Infante. João Infante. Descobre o Rio do Infante. T. 1. P. 1. p. 189.

Rio do Infante. Seu descubrimento, de que teve este nome. T. 1. P. 1. p. 189.

Ingaxan. Cidade. Onde fica. T. A. P. 2. p. 8.

Ingundia. Ilha do Ganges. T. 4. P. 2. p. 454.

Infarno. Pero de Taide, o Inferno de alcunha. Dá caffa a hunta não de Cambaia. T. 1. P. 1. p. 428. Da-

Damno que lhe faz. ib. p. 429. Toma-a. 3b. p. 430. Tormenta que tem vindo para o Reynor ib. p. 462. Iniguez, Martim Iniguez, Capitão Hespanhol. Peleija com D. Garcia Henriques. T. 4. P. 1. p. 96.

Iniza. Significado deste termo. T. 4-P. 1: p. 462. lniza Mulmulco, v. Nizamakico.

Inglez. João Rodrigues Inglez, v. Redrigues. Ingundiá. Ilha de Bongala. T. 4. P. 2, p. 454.

Innocencio IV. Manda Sacerdotes a Fartaria, T. 3. P. 1. p. 363.

Infignias. Do Rey do Congo. T. 1, P. 15, p. 231. De honra no Decan. T. 2. P. 1. p. 448. Dos Reys do Monotapá. T. 1. P. 2. p. 384. Entre os Chiis. T. 3. P. 2. p. 516. Dos Reys de Cambaia. T. 4. P. 1. p. 226. De Bengala, ib. p. 458.

Instrumentos, ou Escrituras. Entre ElRey de Cochij. e Vasco da Gama. T. 1. P. 2. p. 61. Entre ElReyide Ormuz, e Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 1. p. 147. Entre Antonio Correa, e ElRey de Pegú. T. 3. P. 1. p. 282. Entre Jorge de Alboquerque, e o Rey de Pacem. ib. p 534. Entre Jordão de Freitas:, e o Rey de Ternate. ib. p. 597. Entre a Rey de Ormuz, e D. Luiz de Menezes. T', 3, P. 2. p. 177. Entre Henrique Leme, e o Rey de Sonda. T. 4. P. 1. p. 83. Entre Heitor da Silveira, e ElRey de Adem, ib. p. 429. Entre Nuno da Cunha, e Rey de Guzarate. ib. p. 531. Eo Rey de Cambaja, T. 4. P. 2. p. 68. Com Zamam. ib. p. 396. Com ElRey de Xael. ib. p. 445. Entre Estevão da Gama, e o Rey de Ujantana. ib. p. 545.

Inventario. Da fazenda do Soltão Radur. T. 4. P., 2. p. 378. in all more than

Inverne. Tempo em que ha Inverno ma India. Table. P. I. p. 453. Ventos que cursam, sibr ps. 450. ... Joanne Riccio de Monte Pulciano, v. Riccip. 1993 : 1 João. D. João I. de Portugal. Conquifta Cepta : toma o titulo deste Senhorio, T. J. P. 13 p. 19.

Barros. Indice.

D. Jose III Tenn, sendo Principe, o resgate de Ar-. gminto To 11 P. 11 p. 149. E de Guine. ib. p. 152. Manda fazer o Castello da Mina. ib. p. 154. Privi-L. Legios que dá a Códade de S. Jorge, ib. p. 169. Toma o titulo de Senhor de Guine : manda por padroes pas terras idescubertas, ib. p. 171. Solemnidade com que manda beptizar os Embaixadores do Congo. ib. pil 177. Juizo que faz do Principo Ogané. ib. p. 182. Diligencias que manda fazer ácerca it do Preste: ib. 199. 6:201. Como recebe o Principe Bemoij. ib. p. 200. Arma-o Cavalleiro: dá-lhe o brazão de armas er follas que manda fazer. ib. p. 211. c. Manda fiker 444 Fortaleza no Canaga. ib. p. 222. .. Desgolto que tem com a morte de Bemoij. ib. p. 19 223. Embaixadas que manda ao Congo. ib. p. 224. Grandeza com que de porça com Colom. ib. p. 245. • Annada que prepare l'embancadas que manda a Caf-ு tella isb.ு. உட்ட Dito galanto acerca thos Embaixaof dorest de Caftella, ib. p. 253. Ajuste que saz com . ElRey de Castella. ib. p. 254. Respeito que causam y em Guind thas Armadas. ib. p. 256. Manda Embaio Radores a Guine: ib. p. 257. Memoria que alli se - conferent delle": o que escreve áquelles Reys. ib. r p. 2582 Manda fazer a Feitoria de Huadem. ib. p. .4 260 Ceffe defte fervor. ib. p. 262. Augmento que da ao Reyno. ib. p. 263. Sua morte. ib. p. 266. V-Armadas que apparelhava para a India. ib. p. 270. Dito seu a respeito dos Portuguezes: como se por-'c tava com os que eram capitulados. T. 3. P. 2. p. 100.

O Resposta judicioss. ib. p. 102.

D. Joso III. Não quer se continue o trato dos escretavos de S. Thorac. T. r. P. 1. p. 179. Reparte o Brazil em doze Capitanias. T. 1. P. 2. p. 20. Manda buscas os Fortugueres, que escaparam de hum naustragio. P. 4. R. r. p. 261. Recommenda a Nuno da Cunha Ormaz. is. p. 363. Manda prender Xaraso. ib. p. 1313 4. Manda Hindia noticias dos Rumes. T. 4. P. 2. p. 449. Manda sizer Fortaleza em Bengala. ib. p. 469.

### DAS COUSAS NOTAVEIS.

Fr. João. Vai á conversão do Congo: sua morte. T. 1. P. 1. p. 234.

Preste João. Presumpções que houve de que sosse o Principe Ogané: T. 1. P. 1. p. 183. Diligencias com que D. João II. procurou ter noticias delle. ib. p. 183. e 261. Val a sua Corte Pero da Covilha. ib. p. 196. Morre o Preste Alexandre. ib. p. 197. Presume se neste Reyno que soffe este o Rey dos Moses, ib. p. 259. Embaixadas que lhe manda ElRey de Portugal. T. 3. P. 1. p. 5. e 407. Outras que elle manda al Portugal. T. 2. P. 2. p. 216. e T. 4. P. 1. p. 21. v. Rey da Abassia.

João de Avelar, v. Avelar.

João Bernardes, v. Bernardes.

Toão Bi spo , v. Bispo.

João de Borba, v. Borba.

João de Caftilho, v. Castilho.

João de Castro , v. Castro.

João Chanoca, v. Chanoca.

João Gomes Cheira dinheiro, v. Cheira dinheiro.

João de Coimbra , v. Coimbra.

João Deca , v. Deça. João Baptista Peancer, v. Francer.

Todo Rodrigues Gante , v. Gante.

Fr. João de Haro, v. Haro.

" Jaão Rodrigues-Homem , v. Homem. João de Lima, v. Lima.

João Lourenço, v. Lourenço.

João de Lourofa , v. Lourofa.

João Machado, v. Machado. João da Mata, v. Mata.

João de Mello, v. Mello.

João de Menenes; v. Ménores; 51

João de Monroy, v. Monroy. João da Nova . 10: Nova."

João Pereira, v. Pereira.

·I I João de Querros, . V. Queiros.

João Rodrigues, v. Rodrigues. Нü

João de Sá, v. Sá.
João de Sant-Iago, v. Sant-Iago.
João Servão, v. Servão.
João da Silveira, v. Silveira.
João de Souja, v. Souja.
João Ganjalves Zarco, v. Zarco.

Joar Fiquim , v. Fiquire.

Jegue. Seu modo de viver. T. 2.P. 1. p. 208. Dá hum a D. Francisco de Almeida noticias da morte de seu Filho. ib. p. 209. Temor que causa em Goa o vaticino de hum Jogue. ib. p. 463. v. Calandar. Jomanes, v. Jamona.

Jome. Medida usada dos Pilotes do mar Roxo. T. 2.

P. 2. p. 257.

Jorge. S. Jorge. Nome do Castello da Mina. Quando foi feito. T. 1. P. 1. p. 168.

Cidade de S. Jorge. Privilegios que teve. T. 1.

P. 1. p. 169.

Igreja de S. Jorge. Diffe alli Missa quotidiana pelo Infante D. Henrique. T. 1, P. 1. p. 169.

Illus de S. Jorge, ou Papuas. T. 4. P. 1. p. 104.

Illus de S. Jorge. Sua lituação: porque lhe deram este nome. T. 1. P. 1. p. 202.

Rio de S. Jorge, ou do Padrão, T. 1. P. 1. p. 172.

Jorge Renegado. Vai ao Turco com o presente
delRey de Cambaia: incita o Turco á conquista da
India. T. 4. P. 2. p. 603.

Jorge de Aguiar, v. Aguiar, Jorge Botelho, v. Botelho.

Jorge de Brito, v. Brito.

Jorge de Lima, v. Lima.

Jorge de Mello, v. Mello. Jorge de Menezes, v. Menezes.

Jorge Tello , v. Tello.

Jornada. Da India a Portugal por terra, quem fez a primeira. T. 4. P. 1. p. 53.

Jos Dutra. Descobre a Ilha do Fayal. T. 1. P. 1.

p. 249.

1

Josepe. Mestre Josepe. Consultado por D. João II. nas.. cousas da conquista: não attende a Colom. T. 1. P. 3. p. 250. Foi hum dos inventores do Astrolabio.

ib. p. 281.

Josepe Judeo. Encontra no Cairo o mensageiro do Preste: noticias que dá da India. T. 1. P. 1. p. 195. Leva cartas de ElRey a Pero da Covilha. ib. p. 196. — Vem a este Reyno da India: passa a Roma, e Veneza: noticias que dá, e vem no Tratado Novus Orbis. T. 1. P. 1. p. 446.

Jovio. Paulo Jovio. Seu elogio. T. 1. P. 2. p. 305.

D. Isabel da Veiga, v. Veiga.

Ismael. Manda Embaixadores aos Principes da India. T. 2. P. 2, p. 176. Manda-lhe Affonso de Alboquerque Embaixada. ib. p. 177. Abrigo que encontra em Mansor Bec. ib. p. 463. Suas victorias. ib. p. 465. Xeque Ismael. Rey da Persia. Quem era. T. 2. P. 2. p. 462. Sua criação. ib. p. 463. Vinga a morte de seu pai. ib. p. 464. Batalhas que vence. ib. p. 465. Guerra que tem com es Tartaros. ib. p. 466. Não segue esta conquista. ib. p. 467. He vencido pelo Turco: sidelidade de hum Vassallo. ib. p. 471. Restaura a Cidade de Tabris. ib. p. 474.

Ismael Xiah. Contenda que tem com Xiah Tamas.

T. 4. P. 1. p. 339.

Ifandi. Senhorio do Principe de Congo. T. 1. P. 1. p. 240.
Itao. Capitão de Cantão. Invelte com os nossos, e não os vence. T. 3. P. 2. p. 22.

Itarip. Lugar da Arabia, patria de Mahomed. T. 2.

P. 2. p. 448.

Itmar. Nome que Ptolomeu dá á Ilha Catifa. T. 3. P. 2. p. 36.

Juba. Lugar perto de Melinde. T. 4. P. 1. p. 307. Jubo. Porto da Costa da Arabia. T. 4. P. 2. p. 79.

Juáa. Seu rendimento. T. 2. P. 1. p. 455.

Juçuf. Cide Juçuf. Morto por Baxiá. T. 4. P. 2. p. 608.

Mouro Arabio. Capitão Mór da Armada de
Baxiá. T. 4. P. 2. p. 610. Entra em Dio. ib. p. 651.

Judá. Cidade da Arabia. Obras que nellas faz Mir Hocem. T. 2. P. 1. p. 178. Sua fituação. T. 2. P. 2.
p. 269. Terror que alli causa a ida de Affonso de
Alboquerque. ib. p. 289. Causa da sua grandeza.
T. 3. P. 1. p. 22. Alvorotos que causa a vinda de
Lopo Soares. ib. p. 40.

Rey de Juda. Como, escapa a Soleimão Baxia T. 4.

P. 2. p. 612.

Juizes. Arbitrios entre Lopo Soares, e Pero Mascarenhas: quem são. T. 4. P. 1. p. 160. Sentenceam a favor de Lopo Soares. ib. p. 164.

Julfar. Guafilado de Ormuz, e pescaria de aljofar:

feu rendimento, T. 2. P. 2, p. 478.

---- Ilha do mar Parseo. T. 3. P. 2. p. 35.

Juramentos. Modo de juramento dos Reys de Ormuz. T. 2. P. 1. p. 145. De Pegu. T. 3. P. 1. p. 282. Dos Abexijs. ib. p. 406. Juramento que faz Gonsalo Pereira. T. 4. P. 2. p. 118.

Jusarte. Christovão Jusarte. Soccorre a Fortaleza de Calecut. T. 3. P 2. p. 418. Valor com que desembarça. ib. p. 419.

Martim Affonso de Mello Jusarte. Fica de guarda em Chaul: carrega para a China. T. 3. P. 2. p. 111. Vai carregar de Pimenta a Pacem. ib. p. 184. Regimento que leva para a China. ib. p. 283. Chega a Tamou, ib. p. 283. Trabalho que tem com os Chijs. ib. p. 284. Faz guerra a Banda. ib. p. 304. Defavença que tem com Simão de Soufa. ib. p. 306. Justica que faz em huns Mouros levantados, ib. p. p. 309. Faz guerra a ElRey de Tidore. ib. p. 323. Detastre que lhe succede. ib. p. 3.26. Sahe ferido em Banda. ib. p. 485. Vai fazer a Fortaleza de Sunda. T. 4. P. 1. p. 168. Soccorre Geilão. ib. p. 170. Destroe Care, ib. p. 171. Perde-se. ib. p. 173. Traballio que passa, ib. p. 174. Dá soccorro ao Codawascão: tem-no este cativo. ib, p. 176. Quer fugir, e he apanhado : refgata-o o Sabadim. ib. p. 177. Vai a Bengala. T. 4. P. 2. p. 469. Querem matallo

em hum banquefe. ih. p. 478. He-cativo. ib. p. 479. Máo trato que lhe dao. ib. p. 483. Soccorre a El-Rey de Bengala. ib. p. 499. Sua liberdade. ib. p. 502. Nicoláo Jufarte. Seu valor, e morte. T.4. P.2. p.415.

### T

Acerda. Manoel de Lacenda. Soccorre Goa. T. 12. / P. 2. p. 143. 189. e 198. Vai 40 Estreito. ib. p. 225. A escalada de Adem. ib., p. 239, He dos primeiros que sobe o muro, ib. p. 243. He dos ultimos que se recolhe. ib. p. 251. Fica Capitão em Calecut. T. 3. P. 1. p. 95. Vai á India Capicão Mór da: Armada. T. 4. P. 1. p. 259. Seu naufragio. ib. p. 260. Laços. Guafilado de Ormuz, Seu rendimento. T. 23 P. 2. p. 477. Lacfamana, ou Lacxemena. Capitão do mar delRey de Malaca. T. 2. P. 2. p. 163. Foge a Fernão Peres. ib. p. 323. Encalha em terra. ib. p. \$37. Seu modos de peleija. ib. p. 338. Fortifica-se contra a nossa Armada. ib. p. 339. Ardil com que toma duas caravellas. T. J. P. 2 p. 299. Vem cercar Malaca. ib.: p. 467. Eriga com os nossos, e recolhe-se. ib. p. 470. He mal recebido delRey. ib. p. 470. He vencido. ib. p. 472. Torna sobre Malaca. ib. p. 475. Briga com Tristão Serrão, e recolhe-se. T. A. P. I. p. 66. Ladil. Melique Ladil . v. Mellque. Lage. Notavel donde vem o Nilo. T. 1. P.2. p. 172. Da Abassia; T. 3. P. 1. p. 370. De Molabundim. ib.p.425. De Camatra. ib. p. 507. De Ducor. T. 4. P. 2. p. 36.6 Lagos. Armãocos moradores de Lagos á sua cuita para o descubrimento de Guiné. T. I. P. 1. p. 67. Lagostas. Abundancia de Lagostas, que lançou o mar ..em Cananor : refugio de que ferviram aos fitiados.? .T. 2. P. 1. p. 7.2. Lambeadorim. Boluari Lambeadorim. Guerra que faz ao - Camorij. T. 4. P. 1. p. 476.

Lambert de Orebety, V. Orebet.

Lam-

· : . <u>!</u>

Lambri. Reyno vizinho a Parein. T. 3. P. 2. p. 241.

Lamo. Cidade. Sua fituação. T. 2. P. 1. p. 29. Faz-se

tributaria a Portugal. ib. p. 30.

Junçarote. Sahe de Lages por Capitão Môr da Frota: fiua viagem. T. 1. P. 1. p. 67. Arma-o o Infante D. Henrique Cavalleiro. ib. p. 69. Regimento que dá aos seus navios. ib. p. 87. Falla que saz aos da Armada: deixa-o Sociro da Costa. ib. p. 91. Chega a Cahará. ib. p. 108. Entra no Canagá. ib. p. 109. Vai a Cabo Verde. ib. p. 113. Dá na Ilha de Tider, e volta ao Royno. ib. p. 115.

Lançarote de Seimas, v. Seimas.

Languerchan, Filho de Maluchan, He morto, T. 4. P. 2, p. 364.

Laor. 1 Cidade. T. 4. P. 2. p. 510.

Luos. Povos de Sião. T. 2. P. 2. p. 89. Guerra que tem com os Gueos. T. 3. P. 1. p. 159. Reynos que podvoam. ib. p. 162.

Lipes. Que he Lapes, de que usam os Chins: priimeiro Portuguez que o usou. T. 3. P. 1. p. 219.

Bara. Cidade, e notavel Mesquita. T. 2. P. 1. p. 112.

Latij. Çufo Larij. Paffa a Ilha de Goa. T. 2. P. 1. p. 483. Vem foccorrer o Castello de Benestarij. T. 2. P. 2. p. 147. Retira-se. ib. p. 197. Torna sobre Goa. T. 3. P. 1. p. 83. Cárca o Castello de Benestarij: pe-

de pazes. ib. p. \$4. Salva o Hydalcão delRey de Nartinga. ib. p. 430. Quer congraçallo com elle: urde a morte de Salebatecan. ib. p. 436. Foge del-Rey de Nartinga. ib. p. 438.

Lasach. Rey de Lasach. Dá agazalho a Sargol. T. 2. P. 1. p. 116. Com que condições. ib. p. 117. Faz-lhe Sargol guerra: ajustam-ie, e torna a rebelar-se.

T. 3. P. 2. p. 26. v. Mocrim.

-, ī

Lasath. Ilha, e Cidade. T. 3. P. 2. p. 39. Seus fratos, policia, pescaria que tem de aljosar, e peroclas. ib. p. 240.

Latifachan. Mouro Parseo. Vem aos Portuguezes de mandado de Nizamaluco. T. 3. P. 2. p. 69.

La.

Latifachan. Conquista o Guzarate: he jurado Rey. T. 4. P. 1. p. 562. Morre em huma batalha. ib. p. 572.

Lavaia. Cidade. T. 4. P. 2. p. 6.

Lave. Porto de Borneo. T. 4. P. 2. p. 113.

Laudij. Soltão Laudij, ou Cachil Laudij. Rey de Bacham.
Defejo que tem de que lá se estabelecam os Portuguezes. T. 3. P. 1. p. 601. Rey dos Patanes. T. 4.
P. 1. p. 21. Despojado pelos Mogoles. v. Alam.

Laxa Raja. Capitão de Bintão. Defende o Paço defte

Rey. T. 4. P. 1. p. 71.

Leão. Trazem ao Infante D. Henrique hum Leão: faz delle presente a hum Cavalheiro Inglez. T. 1. P. 1. p. 126. Jorge Nunes de Leão, v. Nunes.

Lebreos. Da Fortaleza de Gofala. Prestimo que alli tinham. T. 1. P. 2. p. 400. Manda D. Jorge de Menezes lançar a dous Lebreos o Regedor de Tabona.

T. 4. P. 1. p. 248.

Leitão. Nuno Leitão. Salva Antonio Correa. T. 1. P. 1. p. 436. Almoxarife das Armas do Reyno. ib. p. 437.

Leme. Henrique Leme. Peleija com a Armada de Bintão. T. 3. P. 3. p. 287. Vai ao commercio de Sunda. T. 4. P. 1. p. 81. Ajuste que saz com ElRey: põe la hum Padrão, ib. p. 83.

Lemos. Antonio de Lemos. Soccorre Ceilão. T. 3. P. 1.

p. 448. Vai a Dio. ib. p. 456.

Duarte de Lemos. Succede na Capitania da Armada. T. 2. P. 1. p. 376. Entra nas Ilhas Zenzibar, e Pemba. ib. p. 379. Faz Fejtoria em Melinde. ib. p. 380. Como se ha em Calayate. ib. p. 382. Vai a Ormuz Cobrar as Pareas: estrago que saz em Magadaxó. ib. p. 389. Como o recebe Affonso de Alboquerque. ib. p. 300.

P. 2. p. 225. A' escallada de Adem. ib. p. 239. Embaixador á Persia. ib. p. 445. He bem recebido, e despachado. ib. p. 447. O que passa em Judá. T. 3. P. 1. p. 46. Desasio que tem com Simão de Andrade. ib. p. 54. Foge-lhe o Piloto: trabalho com que

chega a Chaul, ib. p. 67. Salva-se do levantamento de Chaul, ib. p. 69. O que passa no rio Mangalor. T. 3. P. 2. p. 406.

Gaspar de Lemos. Vai Capitão á India. T. 1. P. 1. p. 384. Volta ao Reyno com a noticia do descu-

brimento de Santa Cruz. ib. p. 390.

Gomes Murtins de Lemos. Capitão da Armada de feu irmão. T. 3. P. 2. p. 406.

Lanhu. Falta de lenha, que se experimenta na Ilha da
Madeira : providencias que lhe busca o Infante D.
Henrique. T. 1. P. 1. p. 34.

Lenho, Santo Lenho. Vindo da Abassia. T. 2. P. 2. p. 216.
Leões de ferro coado. Que Affonso de Albobuerque tomou em Malaca: perde-os no seu nausragio: diligencias para os achar. T. 2. P. 2. p. 155.

Leonel de Taide, v. Taide.

Leonor. D. Leonor. Rainha de Portugal. Madrinha do Embaixador de Bemoij. T. 1. P. 1. p. 177.

--- Rainha de Congo. Seu baptilmo. T. 1. P. 1. p. 234. Avilus que que dá a seu filho. ib. p. 241.

Leque. Seu valor. T. 2. P. 2. p. 480.

Lequios. Ilha dos Lequios. Onde fica. T. 1. P. 2. p. 288.

e T. 3. P. 1. p. 220.

Leziras. Nome que lhe dão os Persas. T. 4. P. 1. p. 338. Liampo. Cabo, Cidade, e Reyno na costa da China. T. 1. P. 2. p. 288.

Lias. Melique Lias, v. Melique.

Libernhame. Governador de Tidore. T. 4. p. 1. p. 92. Libia. Desertos da Libia, a que chamam Gahara. T. 1. P. 1. p. 146.

Liga. Que fazem as Reys da India contra os Portuguezes. T. 1. P. 2. p. 57.

Lima. Lugar entre os Cabos Mocadam, e Rosalgate.
T. 1. P. 2. p. 289.

D. Antonio de Lima. Sua morte. T. 2. P. 2, p. 145.

D. Diogo de Lima. Seu valor em Calecut. T. 3. P. 2. p. 442.

Fer-

Fernão de Lina. Seu valor. T. 3. P. 2. p. 380. Vai a Dio. T. 4. P. 1. p. 435. e 451.

D. Fernando de Lima. Sua viagem para a India. T. 4. P. 1. p. 253, 256. e 270. O que faz em Mom-

baça. ib. p. 285. Em Bombaim. ib. p. 408.

D. João de Lima. Briga com Geinal. T. 2. P. 27 p. 33. Toma huma não. ib. p. 35. Seu valor em Malaca. ib. p. 56. 60. e 79. Em Adem. ib. p. 239. e 241. Encontro que tem com hum peixe. T. 3. P. 1. p. 235. Discordias que tem com Christovão Correa. ib. p. 497. Fica-lhe a não em huma lage: tiram-lhe a Capitania: não a quer tornar a acceitar. ib. p. 499. Salva Sinão Sodré. ib. p. 500. O que passa em Calecut. T. 3. P. 2. p. 380. Desende o sitio de Calecut. ib. p. 413. 416. 420. e 429. Dá seguro aos da Cidade para enterrarem os mortos. ib. p. 445.

D. Jorge de Lima. Seu valor. T. 3. P. 2. p. 381. Passa da Fortaleza de Calecut á Armada á vista dos inimigos: honras que lhe saz o Viso Rey. ib. p. 439. Não quer reconhecer Lopo Vaz: he prezo. T. 4.

P. 1. p. 136. Vai a Dio. ib. p. 435. e 452.

Leonel de Lima. Vai a Ternate. T. 4. P. 2. p. 113. Traz prezo a D. Jorge de Menezes, ib. p. 122. E a ElRey Tabarija. ib. p. 149.

Miguel de Lima. Seu valor. T. 3. P. 2. p. 380.

D. Rodrigo de Lima. Vai Embaixador ao Preste João. T. 1. P. 1. p. 197. e T. 3. P. 1. p. 407. Volta para a India. ib. p. 401. Fica ferido em Mombaça. T. 4. P. 1. p. 289. Sua morte. ib. p. 302.

---- Morre em huma furtida em Goa. T. 2. P. 2.

P. 145.

Ł

2.

į

D. Simão de Lima. Sua morte. T. 4. P. 1. p. 370.

D. Vasco de Lima. Risco que corre em Calecut. T.3.P.2.p.380. e 445. Não quer reconhecer Lopo Vaz: he prezo. T. 4. P. 1. p. 136. Sua morte. ib. p. 454. Limatao. Villa de Ternate. T. 4. P. 2. p. 130. Lings. Rio, e Reyno. T. 3. P. 2. p. 470.

Reg

Reu de Linga. Vem em ajuda delRey de Bintão. T. 2. P. 2. p. 386. He desbaratado pelos Portugue-· zes. ib. p. 390. Cerca-o ElRey de Bintão. ib. p. 470. Soccorrem-no os nossos. ib. p. 471. Vence ElRey de Bintão. ib. p. 472.

Lisboa. Fr. Antonio de Lisboa. Vai buscar noticias do

Preste João. T. 1. P. 1. p. 193.

João de Lisboa. Piloto Mór. Perigo em que met-

te Nuno da Cunha. T. 4. P. 1. p. 267.

Leais. Garcia Loais. Capitão de huma Armada de Castella. T. 1. P. 1. p. 146. Encontro que tem com os Portuguezes. ib. p. 147. e T. 4. P. 1. p. 96.

Lebato. João Lebate. Briga com os Mouros de Goa. T. 3.

P. 2. p. 221.

Manoel Lobato. Vai notificar Pedro Mascarenhas: he por elle prezo. T. 4. P. 1. p. 127.

Lobo. João de Sousa Lobo. He hum dos primeiros que

entram em Mangalor. T. 4. P. 1. p. 404.

Lobos marinhos. Grande quantidade que ha nas Ilhas de Arguim. T. 1. P. 1. p. 47.

Uha dos Lebos. Huma das Canarias. T. 1. P. 1.

Lobu. Porto de Camatra. Porque o destroem os Portuguezes. T. 4. P. 1. p. 100.

Lepes. Affonso Lepes da Costa. Vai á India. T. 1. P. 2. p. 149. Investe a Fortaleza de Ciribiche. T. 3. P. 1. p. 228. Defende Malaca. ib. p. 243. Sua morte. ib. p. 262.

Diogo Lopes de Almeida. Seu valor. T. 1. P. 1.

Diogo Lopes Perestello. Capitão para a India. T. 1.

. **P.** 2. p. 23•

Diogo Lopes de Sequeira. Vai ao descubrimento de Malaca. T. 2. P. 1. p. 276. Chega a Ilha de S. Lourenço. ib. p. 377. He bem recebido em Turubaya. ib. p. 393. Noticias que acha em Matanana. ib. p. 394. Gazalhado que acha nos Reys de Pedir, e Pacem. ib. p. 397. Traição que lhe armam em Mala-

ca. ib. p. 405. Escapa de o matarem. ib. p. 415. Salva-se da Armada. ib. p. 417. Vem ao Reyno. ib. p. 422. Vai á India por Governador. T. 3. P. 1. p. 234. Sua viagem. ib. p. 236. Festa com que he recebido: primor que usa com seu antecessor. ib. p. 239 Capitaes que nomea. ib. p. 241. Sua viagem ao Estreito, ib. p. 336. Perde a sua não, ib. p. 340. Sinal notavel que vio no Ceo. ib. p. 343. Vai a Macuá. ib. p. 344. Requerimento que lhe faz o Governador de Arquico. ib. p. 345. Como o recebe. ib. p. 348. Recebimento que faz aos Abexis. ib. p. 350> Falla com o Parganas da Abastia. ib. p. 400. Entrega-lhe o seu Embaixador, e o nosso. ib. p. 405. Jura as pazes. ib. p. 406. Destroe Dalaca. ib. p. 400. Sahe do Estreito, ib. p. 410. Prende alguns Capitães. ib. p. 467. Diligencia para ter Fortaleza em Dio. ib. p. 468. Faz Armada contra Dio. ib. p. 475. Conselho que tem sobre o seu commettimento. ib. p. 489. Vai a Ormuz. ib. p. 495. Poem em Ormuz Officiaes Portuguezes. T. 3. P. 2. p. 61. Começa a Fortaleza de Chaul, ib. p. 72. Desgosto que tem com o successor, ib. p. 90. Entrega o governo, e parte para o Reyno. ib. p. 99.

Diego Lopes de Soufa. Acompanha Nuno da Cu-

nha a Cambaia. T. 4. P. 2. p. 72.

Fernão Lepes. Castigo que lhe dá Assonso de Alboquerque por ser renegado. T. 2. P. 2. p. 207. Beneficio que saz aos Portugueres na Ilha de Santa Helena: vem a este Reyno: Roma: volta á Ilha. ib. p. 209.

Vigario de Ternate. Violençia que faz na eleição de Capitão da Fortaleza. T. 4. P. 2. p. 12%. Fernão Lopes de Azevedo. Leva ao Papa huma Embaixada do Infante D. Henrique. T. 1. P. 1. p. 58.

Lopo de Brito, v. Brito.

Lopo Cabrera , v. Cabrera, Lopo Dias , v. Dias. Lopo Mendes , v. Mendes. Lopo de Mesquita, v. Mesquita, Lopo Vax de S. Paio, v. S. Paio. Lopo Rabello, v. Rabello. Lopo de Sousa, v. Sousa.

Loulé. Gonfalo de Loulé. O que passa com D. João de Lima. T. 3. P. 1. p. 498.

Loureiro. Fr. Antonio Loureiro. Alcança dicença del-Rey de Cambaia para vir tratar do refgate dos que estavam cativos com elle. T. 2. P. 2. p. 172. Honra com que cumpre a palavra de voltar. ib.

p. 173. Lourenço de Brito, v. Brito.

Lourenço Dias , v. Dias.

Lourenço Moreno, v. Moreno.

João Lourenço. Vai descubrir o certão de Guiné. T. 1. P. 1. p. 261.

Lourofa. João de Lourofa. Passa aos Castelhanos. T. 3.
P. 1. p. 652. Cartas que escreve: he castigado. ib.
p. 653.

Aucas. Abexij. Escreve por elle D. João II. ao Rey dos Moses. T. 1. P. 1. p. 219.

Lucas Marcos , v. Marcos.

Luchan. Principe do Guzarate. Hum dos Regedores do Reyno, v. Regedores do Guzarato.

Luddayas, Povos vizinhos a Guine; por quem antes nos vinha o ouro. T. 1. P. 1. p. 221.

Ludovico Romano , v. Romano.

Lugor. Povoação do Reyno de Pho. T. 1. P. 2. p. 310.

Poya de Lugor. Vai fobre ElRey de Malaca. T. 2.

P. 2. p. 16. He desbaratado: torna fegunda vez. ib.

Luiz. D. Luiz Continho, v. Cominho.

Luiz Fernandes, v. Fernandes.

Luiz de Menezes, v. Menezes. Luiz Pires, v. Pires.

Lunipor. Lugar. Sua fituação. T. 4. B. 2. p. 47.

Lage.

#### DAS COUSAS NOTAVEIS. 127

Luga. Lugar no Effreito do mar Roxo. T. 2. P. 2. p. 279.

Lyra. Ponta de Lyra. T. 1. P. 1. p. 117.

---- Ilha junto a Adem. T. 2. P. 2. p. 233.

# M

Macara. Ilha. T. 4. P. 1: p. 122.

Ilha dos Macacares. T. 4. P. 2: p. 155.

Macana. Toucado das mulheres de Ormuz. Injuria quando se obriga a trazerem-no os homens. T. 3.
P. 2. p. 141.

Macareo. Macareo que ha em Pegú. T. 3. P. 1. p. 274. E na costa de Cambaia: Providencia de que usam

para darem aviso delle. T. 4. P. 1. p. 538.

Macedo. Henrique de Macedo. O que faz em Mascate. T. 3. P. 2. p. 162. Seu valor. T. 4. P. 1. p. 181. Risco que corre. ib. p. 191. Vai a Dio. ib. p. 435. 451. 468. e 497.

João de Macedo. Morre no soccorro de Calecut.

T. 3. P. 2. p. 420.

Manoel de Macedo. Fica em Dio. T. 3. P. 1. p. 494. Toma huma não de levantados. T. 3. P. 2. p. 403. Junta-se com Antonio de Miranda. ib. p. 404. He prezo em Goa. T. 4. P. 1. p. 146. Porque vai prender Xaraso, ib. p. 314. Vem a Portugal: grandes poderes que leva para prender Xaraso. ib. p. 315. e 316. Conselhos que lhe dá, e a ElRey de Ormuz. ib: p. 329. Traz Xaraso prezo. ib. p. 330. Desasta Rumecham. ib. p. 512. O que obra em Cambaia, ib. p. 512: e T. 4. P. 2. p. 74. 277. e 333.

Nuno Fernandes de Macedo. Capitão da Armada que vai contra Dio. P. 3. P. 2. p. 62: Toma hum navio: ib. p. 63. Perigo que passa com Mahamud. ib. p. 65. Maceira. Ilhas da Maceira. T. 4. P. 1. p. 333.

Mathado. Francisco Machado. Mata hum elefante em Malaca. T. 2. P. 2, p. 327.

Gaspur Machado. Fica em Cafayate om aurefens.

, T. 2. P. 1. p. 95. Feitor em Pacem. T. 3. P. z. p.

176. Retira-se. ib. p. 516.

Henrique Machado. Sua morte. T. 2. P. 1. p. 307. Ioão Machado. Vai buscar noticias do Preste João. T. 1, P. 1, p. 406. e T. 2. P. 2. p. 139. Avisos que dá a Affonio de Alboquerque sobre o Hydalcão. T. 2. P. 1. p. 490. Reiposta que da ao Hydalcão em abono dos Portuguezes. ib. p. 499. Vem com Rostomocam sobre Goa. T. 2. P. 2. p. 135. Quem era, e como passou ao Hydalcão. ib. p. 137. Torna a entrar em Goa com alguns Portuguezes. ib. p. 140. Melhora o modo de peleijar que os nossos tinham. ib. p. 142. Vai a Cochij chamado de Affonso de Alboquerque. ib. p. 171. Torna a Goa: o que faz em sua defeza. ib. p. 188. Alcaide Mór de Goa: Alvará que tem delRey D. Manoel. T. 3. P. 1. p. 78. Céde às importunações de D. Goterre. ib. p. 70. Seu valor, e bom concelho, ib. p. 81. Sua morte. ib. p. \$2.

Manoel Machado. He dos primeiros que sobe em

Varivene. T. 4. P. 2. p. 88.

Machico, Capitanía da Madeira, que se deo a Trissão Vaz. Faz-se della merce a Antonio da Silveira. T. 1. P. 1. p. 32.

Machigam. Cidade do Guzarate. T. 1. P. 2. P. 294.

Maciot Betancor, v. Betancor.

Macoham. Porto da Ilha Camaram. T. 2. P. 2. p. 269.

Macobune. A que corresponde: tem ElRey de Campar o lugar de Macobume de Malaca. T. 2. P. 2. p. 391.

Maçoude. Soltão Maçoude. Ajuda a tomar a Fortaleza de

Soar. T. 3. P. 2 p. 164.

Macran. Reyno junto á foz do Indo. T. 1. P. 2. p. 290.

e T. 3. P. 2. p. 124.

Macua. Illia, e Cidade do Estreito do mar Roxo. T. 2. P. 2. p. 276. He entrada pelos Portuguezes. T. 3. P. 1. p. 344. Portos que tem: abundancia de yeação. ib...p. 349. Entra Heitor da Silveira. T. 3. P. 2.

#### DAS COUSAS NOTAVEIS.

p. 459. Assentam pazes, e sazem-se tributarios seusmoradores. ib. p. 460.

Macuaria. O que he. T. 4. P. 1. p. 386.

Mudaná. Capitão do Guzarate. Razão porque passa ao serviço delRey de Delij. T. 4. P. 1. p. 550. Mata ao Rey do Guzarate. ib. p. 551.

Madeira. Alvaro Madeira. Cativo delRey de Xael: manda-o ao Turco: simulada offerta que lhe faz de trazer a Armada á India. T. 4. P. 2. p. 603. Foge, e

vem a Portugal. ib. p. 604.

Ilha da Madeira. Porque teve este nome. T. 1. P. 1. p. 30. Seu descubrimento, e fertilidade. ib. p. 30. Reparte-se em duas Capitanías. ib. p. 32. Tempo que dura o fogo nos seus matos: Igreja Cathedral que tem. ib. 34. Doação que se faz della á Ordem de Christo: abundancia que tem de assucar. ibp. 35.

Gonsalo Madeira. Serve de lingua em Cochij. T. 1.

P. 1. p. 445.

Madrefabar. Cidade na costa de Dío. T. 1. P. 2. p. 291. Tenção que ha de se fazer alli huma Fortaleza; porque se não saz. T. 3. P. 2. p. 68. Grandeza que tem. T. 4. P. 1. p. 464. Despeja-se á chegada dos Portuguezes. ib. p. 465.

---- Rio. T. 4. P. 1. p. 445.

Madre Maluco. Hum dos Capitães do Decan, com quem fe reparte o Reyno, T. 2. P. 1. p. 451. Trata-o o Hydalcão como seu Vasfallo. T. 4. P. 2. p. 173. ---- Mata a Seanderchan: faz acclamar hum seu si-Iho. T. 4. P. 1. p. 561. Fica Governador do Reyno. ib. p. 562. Manda-o Badur esfollar. ib. p. 573.

---- Capitão do Decan. Pede soccorro a Soltão

Badur. T. 4. P. 1. p. 585.

----- Capitao de Badur. Vai no alcance de Botiparan. T. 4. P. 1. p. 603. Salva-se dos Mogoles. T. 4. P. 2. p. 47. Ajuda ao Hydalcão contra Cota Maluco. ib. p. 175. He hum dos Regedores do Reyno, v. Regedores de Cambaia.

Barres. Indice.

Madune Pandar. Irmão do Rey de Cota, Cérca-a com favor de Calecut. T. 4. P. 1. p. 169. Levanta o cerco. ib. p. 170. Soccorre-o o Camorij contra os nos-' sos. T. 4. P. 2. p. 321. Reconcilia-se com o irmão. ib. p. 323. Ajusta-se com Pate Marcar. ib. p. 414. Foge de Martim Affonso. ib. p. 427.

Madura. Ilha de Madura. O que obram seus moradores.

' T. 3. P. 1. p. 606.

Madureira. Alvaro de Madureira. Porque passa aos Mouros: torna com perdão para os nosfos. T. 3. P. 1. p. 72. Infidelidade com que se porta. ib. p. 73.

Francisco de Madureira. Combate contra os Rumes. T. 2. P. 1. p. 207. Seu valor em Goa. T. 2. P. 2. p. 121, e 133.

Mafaldo. Vai Capitão de huma Caravella a Guiné.

T. 1. P. 1. p. 84.

Mafamede. Quando se levanta na Arabia. T. 1. P. 1. p. 1. v. Mahomet.

Tuam Mufamede. Capitão da Armada de Malaca

contra Bintão. T. 4. P. 1. p. 60.

Magadaxo. Porto, e Cidade. Chega lá Vasco da Gama. T. i. P. 1. p. 368. Sahem-lhe alguns zambucos. ib. p. 369. São bem recebidos os Portuguezes, ib, p. 461. Infidelidade que fazem os Mouros a Pero Dias. ib. p. 462. Sua fundação: tem o principal Commercio de Cofala. T. 1. P. 2. p. 212.

Magareb. Oração dos Mahometanos ao pôr do Sol.

T. 2. P. 2 p. 459.

Magaxá. Porto do Estreito do mar Roxo. T. 2. P. 2. p. 269.

Magno. Alexandre Magno, v. Alexandre.

Magog. Neto de Noé. Tradição que conservam os Mogoles de serem delle oriundos. T. 4. P. 2. p. 3.

Magalhaes. Fernão de Magalhaes. Bom regimen que tem, dando a costa. T. 2. P. 1. p. 375. Fidelidade que conserva a hum amigo. ib. 374. Como escapa em Malaca. ib. p. 417. Cartas que tem de Maluco. T. 3. P. 1. p. 622. Descontentamento que tem em Portugal.

gal. ib. p. 623. Passa a Castella: casa em Sevilha. ib. p. 628. Vai Capitão da Armada de Castella, ib. p. 629. Viagem que faz. ib. p. 632. Discordia que tem com os Capitães. ib. p. 632. Justiça rigorosa que saz. ib. p. 635. Trabalhos que passa na navegação. ib p. 637. Mandado que manda publicar. ib. p. 640. Chega á Ilha de Subo. ib. p. 642. Soccorre este Rey, que se faz Christão: sua morte. ib. p. 649.

João de Magalhães. O que faz de guarda Costa.

T. 4. P. 1. p. 408.

Magdeud. Succede no Reyno de Ormuz. T. 2. P. 1.

P 114.

Mahadi. Mahamed Mahadi. Tradição que ha entre os Parseos sobre a vinda deste homem. T. 2. P. 2. p. 455. Mahamed. Rey de Malaca, v. Rey de Malaca.

Mahamed Barin, v. Barin.

Mahamed Bec. Capitão da Armada do Turco. T. 4.

P. 2. p. 610

Mahamed Manzugul. Quem era: resposta que manda a ElRey D. João II. T. 1. P. 1. p. 259.

Mahamed Xa. Succede no Reyno de Ormuz. T. 2.

P. 1. p. 114.

Emir Mahamed Xiah. Como escapa ao Verido. T. 4.

P. 1. p. 589.

Mir Mahamed Xiah. Sobrinho do Badur. Foge: he roubado dos Colis. T. 4. P. 2. p. 43. Congraça-se com o tio. ib. p. 303.

Munho Mahamed. Quem era. T. 4. P. 1. p. 274. Seu definteresse, ib. p. 275. Acompanha Nuno da

Cunha a Mombaca, ib. p. 276.

Mur Mahamed. Embaixador do Badur a Nuno da Cunha. T. 4. P. 2. p. 335. Revela em hum banquete hum fegredo. ib. p. 337.

Pir Mahamed, v. Pir.

Tuam Mahamed. Quem era. T. 4. P. 2. p. 109. Foge para ElRey de Ujantana. ib. p. 110. Vem fobre Malaca. ib. p. 533. Retira-fe. ib. p. 550.

Mahamet. Seu nascimento. T. 2. P. 2. p. 448. Criação, e doutrina. ib. p. 449. Seus principios, e progressos. ib. p. 450. Morte. ib. p. 451. Successão de Calysas. ib. p. 452. Esperança que delle tem os Parseos. ib. p. 455. Seitas em que se dividúrana. ib. p. 457.

Mahamet Chan. Apossa-se do Reyno de Pengala.

T. 4. P. 2. p. 527.

Haga Mahamet. Tartaro. Conselheiro de Dio. T. 3.

P. 1. p. 483.

Mula Muhamet. Vai a Dio para matar Mujatechan. T. 4. P. 1. p. 622. Tomam-lhe a ordem que
levava. ib. p. 624.

Mahamud. Rey de Malaca, v. Rey de Malaca.

Mahamud Chan, v. Chan.

Mahamud Quean , v. Quean.

Mahamud Xa. Rey de Ormuz. T. 3. P. 2. p. 169. v. Rey de Ormaz.

Aga Mahamud, v. Aga.

Coge Mahamud Safuxá. Mensageiro de Ormuz. T. 3. P. 2. p. 169. Como he recebido, ib. p. 172.

Tuam Mahamud. Embaixador delRey de Bintão á China. Peita os Governadores contra os nofios. T. 3. P. 2. p. 6.

Xec Mahamud. Peita-o Melique Az. T. 3. P. 2. p. 74. Manda visitar Antonio Correa: seu recentimento. ib. p. 97.

Mahar. Villa na costa do mar Parsee. T. 3. P. 2. p. 38. Maim. Povoação perto de Chaul. T. 1. P. 2. p. 295.

----- Lugar de Cananor. T. 1. P. 2. p. 297.

Capitão de Maim. Offensa que tem de D. João de Monroy: soge a sua Armada. T. 3. P. 1. p. 71.

Maimame. Embaixador dos Reys. da India ao Soldão do

Cairo. T. 1. P. 2. p. 181. v. Maimame Marcar. Maio. Nome que os Turucões dão ao rio Çanagá. T. 1.

P. 1. p. 213.

\*\*Ilha de Maio.\*\* Seu descubrimento: porque teve este nome. T. 1. P. 1. p. 140.

Ma-

Malabar. Provincia da India. T. 1. P. 1. p. 324. Sua grandeza: gente que a habita: Rey que tinha quando os nossos entráram. ib. p. 326. Reynos em que se divide: seu principio. T. 1. P. 2. p. 322.

Malabares. Seus costumes: Religião. T. 1. P. 2. p. 322.

Modo de peleija. ib. p. 352.

Malabb. Porto do Estreito do mar Roxo. T. 2. P. 2.

p. 269.

Malaca Cidade. Sua fituação. T. 1. P. 2. p. 310. Feira geral das especiarias. T. 1. P. 2. p. 176. T. 3. P. 1. p. 583. e T. 4. P. 1. p. 81. Sua grandeza. T. 2. P. 1. p. 398. Noticias da sua fundação. T. 2. P. 2. p. 3. Rey que teve: sua navegação. ib. p. 11. Augmento: sahe da vassalagem de Sião. ib. p. 14. Entra nella a Religião de Mahomet. ib. p. 15. He tomada pelos Portuguezes. ib. p. 83. Fome notavel que nella ha. ib. p. 344. Risco de ser perdida. ib. p. 377. Motins que tem no tempo de Jorge de Brito: despovoa-se. T. 3. P. 1. p. 86. Fome. ib. p. 88. Motins pela morte do Capitão. ib. p. 90. Novos motins. ib. p. 146. Cercos que sosser ib. p. 243. e 249. e T. 3. P. 2. p. 290. 467. e 475.

Mercadores de Malaca. Não querem guerra com os Portuguezes, T. 2. P. 2. p. 45. Póem as suas fazendas em salvo. ib. p. 55. Tornam para a Cidade. ib. p. 82.

Rey de Malaca. Agazalha Jeronymo l'eixeira. T. 2. P. 1. p. 401. Traição que arma aos Portuguezes. ib. p. 405. Levanta a obediencia a ElRey de Sião. T. 2. P. 2. p. 15. Ardil com que se desende. ib. p. 17. Cautela com que vivia. ib. p. 20. Suas tyrannias, e roubos. ib. p. 27. Entrega Ruy de Araujo. ib. p. 47. Assenta desender a Cidade. ib. p. 51. e 66. Foge: desavença que tem com o filho. ib. p. 85. Favor que dá a Pate Quetir. ib. p. 336. Recolhe-se a Bintão. v. Rey de Bintão.

Malagueta. Vem a primeira malagueta a este Reyno. 'T. 1. P. 1. p. 145. Custo com que antes vinha. ib.

p. 146.

Malaheda, Seita dos Parseos. T. 2. P. 2. p. 457.

Mulaya. Lingua Malaya. He geral na Ilha Çamatra. T. 3. P. 1. p. 509.

Malayo. Reyno de Camatra. T. 3. P. 1. p. 511.

Malayos. Moradores de Malaca. T. 2. P. 1. p. 399. Fidalguia de que blazonam: armas de que usam. T. 2. P. 2. p. 24. Falta de sé, e esperteza. ib. p. 25. Voltão para Malaca. ib. p. 82.

Mulequez. Moeda de Malaca. T. 2. P. 2. p. 89.

Maldivas. Ilhas. Seu descubrimento, e como ha noticia dellas. T. 1. P. 2. p. 423. Donde tiveram o mome. T. 3. P. 1. p. 306. Seu modo de governo. ib. p. 308. Cairo que nellas se cria, e palmeiras. ib. p. 311. Buzio, e modo de se apanhar. ib. p. 312. Abundancia de peixe, e teares. ib. p. 313. Costumes de seus moradores. ib. p. 314.

Malee Caez, v. Rey de Caez.

Malenxan. Serrania na entrada de Cauchinchina. T. 3.

P. 2. p. 3.

Malenucana. Offerece-se a levar Vasco da Gama á India. T. 1. P. 1, p. 319. O que pratica sobre a navegação. ib. p. 320. Leva ao Çamorij recado de Vasco da Gama. ib. p. 328. Tem amizade com Monçaide. ib. p. 330.

Molorauim. Mosem Gaspar Malorouim. Vai à India servir de Condestabre Mor: matam-no os mesinos do na-

vio. T. 3. P. 2. p. 34.

Malu. Naique. Capitão Gentio. T. 3. P. 2. p. 215.

Malu. Seu valor. T. 3. P. 2. p. 220. T. 4. P. 1.
p. 221. e 418

Malu Chan, v. Chan.

Maluco. Ilha. Sua fituação, e figura, T. 3. P. 1. p. 506. e T. 4. P. 1. p. 103. Sua grandeza. T. 3. P. 1. p. 507. Qualidade. ib. p. 507. Cravo que alli se cria. ib. p. 508. Volcães de fogo. ib. p. 570. Mantimentos que usam seus naturaes. ib. p. 572. Abundancia que tem de pescado. ib. p. 574. Em que sobre ella escreveo Francisco Serrão. ib. p. 627.

Ma-

Madre Maluco . v. Madre.

Recenal Maluco. Capitão de Mandou. Sua morte.

T. 4. P. 2. p. 46.

Malucos. Sua figura, e manhas. T. 3. P. 1. p. 575. Lingua, e Religião. ib. p. 576. Governo. ib. p. 577. Tradições que ha entre elles. ib. p. 579. Abração o Mahomettifino. ib. p. 580. O que fabulam da defcendencia dos seus Reys. ib. p. 580.

Maluy. Porto notavel de Toro. T. 2. P. 2. p. 270.

Mamale. Mouro de Cananor. Causa alli o cerco da Fortaleza. T. 2. P. 1. p. 63.

Mamale Mercar, v. Mercar.

Mambadabad. Capitão de Mambadabad. Entra na conjuração contra Badur. T. 4. P. 1. p. 619.

Mamole. Cachil Mamole. Quem era: desterra-o seu pai. T. 3. P. 1. p. 310. Pertende matar o irmão ib. p. 311. Sua morte. ib. p. 312.

Mamud. Rey de Mandou. Vern contra elle Soltão Badur. 'Γ. 4. P. 1. p. 596. Foge-lhe. ib. p. 597. Perde o Reyno: he prezo, e morto ib. p. 599.

---- Sobrinho do Soltão Badur. He eleito Rey por sua morte. T. 4. P. 2. p. 399.

Mamud Chan , v. Chan.

Mamud Xá, v. Xá.

Mamud Xiah , v. Xiah.

Maná. Cidade da Arabia. T. 2. P. 1. p. 237.

Manancort. Povoação de Bilnagá. T. 1. P. 2. p. 303.

Manapar. Povoação de Bisnaga. T. 1. P. 2. p. 303.

Manatapá. Rio. T. 2. P. 2. p. 147.

Mandanai. Cidade. Sua fundação: decadencia. T. 4. P. 1. p. 550.

Mandaris. Especie de Alfandega. T. 2. P. 1. p. 533.

Mandary. Nobreza de Malaca. T. 2, P. 1, p. 401. Principio que tiveram. T. 2, P. 2, p. 9.

Mandi Mansa, v. Mansa.

Mandiga. Região. Onde fica. T. 1. P. 1. p. 146.

Memoria que alli se conserva dos Portuguezes. ib.
p. 258.

Man

Mandó, ou Mandou. Reyno da India. T. 1. P. 1. p. 324.
Toma-o o Rey dos Mogoles: dá-o. T. 4. P. 1. p. 51,
Com quem confina. ib. p. 540. Faz-fe tributario delRey de Delij. ib. p. 552.

---- Lugar entre Jaquete, e Dio. T. 1. P. 2.

p. 291. e 296.

---- Cidade. He destruids. T. 3. P. 2. p. 408.

Manga das aréas. T. 1. P. 1. p. 192.

Mangalor. Cidade principal. T. 4. P. 1. p. 391. He deftruida. ib. p. 406. e 496.

---- Rio. T. 4. P. 1. p. 402.

Chatim de Mangalor. He desbaratado, e morto. T. 4. P. 1. p. 404.

Mangeiran, Povoação do Canará. T. 1. P. 2. p. 296.
Manguiste das Suetes. Nome que dão á terra das Ame-

zonas. T. 3. P. 1. p. 371.

Mani. Seu fignificado. T. 1. P. 1. p. 227.

Mani Sono , v. Sono.

'Manica. Mina de Cofala. T. 1. P. 2. p. 375.

Manilha. Virtude de huma manilha de offo de huma fera. T. 2. P. 2. p. 32. Perde-a Affonso de Alboquerque, ib. p. 32.

Manjove. Rio. T. 1. P. 2. p. 374.

Manoel. D. Nuno Manoel. Manda huma não á China. T. 3. P. 2. p. 13.

ElRey D. Manoel. Sobrinho, e neto adoptivo do Infante D. Henrique. T. 1. P. 1. p. 25. Succede no Reyno. ib. p. 267. Conselhos que tem sobre proseguir no descubrimento da India. ib. p. 268. Nomea Vasco da Gama. ib. p. 270. Falla pública que lhe faz. ib. p. 271. Recebimento que faz a Gonsalo Coelho. ib. p. 370. Titulos que toma: mercés que faz a Vasco da Gama. ib. p. 371. Funda Belém. ib. p. 374. Cartas que escreve pelo Reyno. ib. p. 379. Louvores que lhe dá o Povo. ib. p. 380. Honra que faz a Pedralves Cabral. ib. p. 382. Acompanha a bandeira até ás náos. ib. p. 383. Dá permisso para atmarem para a India. ib. p. 464. Como honra João da

i

da Nova. ib. p. 478. Accrescenta titulos. T. 1. P. 2. p. 11. Descontentamento que tem com Pedralves: torna a nomear o Gama. ib. p. 22. Falla, e honras com que o recebe. ib. p. 24. Solemnidade com que recebe o tributo de Quiloa. ib. p. 75. Manda fazer delle huma Custodia de ouro. ib. p. 76. O que responde a Fr. Mauro. ib. p. 187. Assenta fazer Governador, que resida na India. ib. p. 192. Regimento que faz. ib. p. 194. Manda desfazer o Castello de Quiloa. ib. p. 446. Manda fazer a Fortaleza de Cocotorá. T. 2 P. 2. p. 2. Dá liberdade aos prezos para irem para a India. ib. p. 4. Pertende dividir o governo, ib. p. 223. Manda Armadas pelas noticias da do Turco. ib. p. 328. Manda fazer Fortaleza no Estreito. ib. p. 566. Manda os Embaixadores de Ormuz remettidos a Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 2. p. 407. Manda Embaixador ao Preste. T. 3° P. 1. p. 4. A Bengala. ib, p. 137. A Sião. ib. p. 148. E China. ib. p. 217. Manda ao descubrimento da Ilha do ouro, ib. p. 412. Festa que faz pelas noticias do Preste. ib. p. 413. Manda fazer Fortaleza em Maluco. ib. p. 600. Sua morte, e sepultura. T. 3. P. 2. p. 104. Dó que tomam por elle na India. ib p. 182.

D. Manoel Rey de Ternate, v. Tabarija.

Manoel de Alboquerque, v. Alboquerque.

Manoel Cerniche, v. Cerniche.

Manoel Rodrigues Coutinho, v. Coutinho.

Manoel Falcão, v. Falcão.

Manoel de Lacerda, v. Lacerda.

Manoel de Macedo, v. Macedo.

Manoel Mendes, v. Mendes.

Manoel de Menezes, v. Menezes.

Manoel Pacheco, v. Pacheco.

Manoel de Souja, v. Souja.

Manoel Velho, v. Velho.

Manquij. Cidade da China. T. 3. P. 2. p. 5.

Governador de Manquij. Escreve ao Rey da China em desabono dos Portuguezes. T. 3. P. 2. p. 5.

1140

Mansa. Mandi Mansa. Principe de Mandiga. Presente que manda a ElRey D. João II.: amizade que tem com os nossos. T. 1. P. 1. p. 257. Guerra que lhe faz o Rey dos Melos. ib. p. 259.

Uli Mansu. Escreve ElRey de Portugal ao Rev dos

Fulos em seu favor. T. 1. P. 1. p. 258.

Mansor. Rey de Thebaide. Como alcança o Reyno.

T. 4. P. 2. p. 608.

Mansor Rec Deporná. Misericordia que usa com os filhos de Aidar : falla que lhe faz por sua morte. T. 2. P. 2. p. 463.

Manteiga. Grande cópia de manteiga, que ha em Cei-

lão. T. 3. P. 1. p. 113.

Maneibo. Rio da Ilha de S. Lourenco. T. 2. P. 2. p. 146. Manuigul. Mahamed Manzugul, v. Mahamed.

Maqueda, Nome que tinha a Rainha Sabá. T. 3. P. 1.

p. 383.

Maquinas. DelRey de Calecut. T. 1. P. 2. p. 135. São destruidas. ib. p. 143. e T. 2. P. 1. p. 68. e 74. Dos Turcos contra Dio: queima-as Antonio de Gouvea. T. 4. P. 2. p. 646. e 680.

Maquiem, Ilha dos Reys de Tidore, e Ternate. T. 3. P. 1. p. 567. e 601. Fica toda do Senhorio de Ternate. T. 3. P. 2. p. 338. Levanta-se contra os Portuguezes. T. 4. P. 2. p. 120.

Mar. Parfeo , v. Parfeo.

Mara. Nome antigo da Ilha Maquiem. T. 3. P. 1. p. 567. Mara Bec. Guerra que tem com Xeque Ismael: foge para o Turco. T. 2. P. 2. p. 465.

Marabia. Lugar de Cananor. T. 1. P. 2. p. 207. He des-

truido pelos Portuguezes. T. 4. P. 1. p. 201.

---- Rio dentro no Cabo de Cananor. T. 3. P. 2. p. 408.

Maraunion. Linhagem das Calyfas de Damasco. T. 1. P. Y. p. 4.

Marca. Ali Abrahem Marca, v. Ali.

Marcer, Coge Marcar. Fidelidade que usa com huns Portuguezes. T. 4. P. 1. p. 519.

Canhale Marcar. Coffario. Sua crueldade. T. 4. P. 1. p. 517. He vencido dos Portuguezes. ib. p. 521. Foge. ib. p. 522.

Maymame Marcar. Embaixador ao Soltão do Cairo. Vem na Armada de Hamed. T. 2. P. 1. p. 189. Sua

morte. ib. p. 193. Enterro. ib. p. 206.

Pate Marcar. Póe cerco a ElRey de Cota. T. 4. P. 1. p. 169. Foge de Martim Affonso. ib. p. 170. Eriga com Diogo da Silveira. ib. p. 406. Quer queimar as Igrejas de S. Thomé, e Sant-Iago. T. 4. P. 2. p. 301. Quem era. ib. p. 412. Escandalo que tem dos Portuguezes. ib. p. 413. Vem em ajuda de Madune Panda. ib. p. 415. Foge a Martim Affonso. ib. p. 417. He desbaratado. ib. p. 423.

Marchioni. Bartholomeu Marchioni. Arma huma não pa-

ra a India. T. 1. P. 1. P. 464.

Marcos. Lucas Marcos. Escreve ElRey D. João por elle ao Preste. T. 1. P. 1. p. 198. Mercês que lhe faz. ib. p. 200. Marco Paulo. O que escreve do Preste João. T. 3. P. 1. p. 362.

Marecos. Francisco Marecos. He prezo, e porque. T. 3.

P. 1. p. 100.

t

Mardor. Pagode célebre. T. 4. P. 2. p. 237.

Marfim. Abundancia de Marfim de Cofala. T. 1. P. 2. p. 375.

Margan. Pagode dos Gentios. Toma-o Agá. T. 4. P. 2. p. 237.

Maria. Angra de D. Maria. Porque teve este nome. T. 2. P. 1. p. 9.

liheos de Santa Maria. Onde ficam, e quem lhe deo o nome. T. 1. P. 1. p. 359.

Rofas de Santa Maria. Trazem ao Infante humas flores parecidas a ellas. T. 1. P. 1. p. 42.

Maria Muria. Rio de Congo. T. 1. P. 2. p. 373.

D. Maria Betancor, v. Betancor.

Mariaco. Lugar. He accommettido pelos de Maluco. T. 3. P. 2. p. 327. Sua fituação: defeza que faz. ib. p. 329. He destruido. ib. 337.

Mar-

Marques. Lourenço Marques. Descobre o rio do Espirito

Santo. T. 1. P. 2. p. 374.

Rafael Perestello de alcunha Marques, v. Perestello. Marreiro. Alvaro Marreiro. O que obra em Adein. · T. 2. P. 2. p. 252.

Marrocos. Cidade. Sua fundação. T. 1. P. 1. p. 7.

Marruas. Embarcação dos Mouros. T. 4. P. 1. p. 183. Marfanay. Rey de Bifnagá. O que deixa em feu testamento. T. 3. P. 1. p. 417.

Martabáo. Cidade notavel vizinha do Pegu. T. 1. P. 2.

p. 338.

Martim Annes Beaviage, v. Beaviage.

Martim de Bohemia, v. Bohemia. Martim Correa, v. Correa.

Martim Fernandes , v. Fernandes.

Martim Inhigues, v. Inhigues.

Martim Affonso de Mello Jusarte, v. Jusarte,

Martim Affonso de Sousu, v. Sousa. Martim Vicente. O que saz na Isha de Nar. T. 1.

P. 1. p. 67.

Mellee Marries Artilheiro Paffa ao fervico de Or.

Mestre Martin. Artilheiro. Passa ao serviço de Ormuz. T. 2. P. 1. p. 152.

Andrés de S. Marsim. Astrologo. Acompanha Fernão de Magalhães. T. 3. P. 1. p. 631. Resposta que lhe dá. ib. p. 639. e 642. Sua morte. ib. p. 657. Livros que escreve: observações que fez. ib. 657.

Martinho V. Bulla que concede ao Infante D. Henrique. T. 1. P. 1. p. 59.

Martins. Fernão Martins Evangelho. Lingua. T. 1. P. 1. p. 290. e 353. Feitor em Dio: aviso que dá a Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 2. p. 317. Noticias que dá a Diogo Lopes. T. 3. P. 1. p. 468. e 487. Fica encarregado do Mensageiro de Cambaia. ib. p. 494. Recolhe-se ás náos com a fazenda. T. 3. P. 2. p. 57. Vai ajustar as pazes com o Camorim. ib. p. 450.

Simão Martins. Seu valor. T. 1. P. 2. p. 117. O que obra na tomada de Malaca. T. 2. P. 2. p. 55. 62. e 80.

Mas-

Masscarenhas. Chrîstovão Mascarenhas. Sua morte. T. 2. P. 2. p. 335.

Jorge Mascarenhas. Vai Capitão á China. T. 3. P. 1. p. 3. e 222. O que saz em Malaca. ib. p. 226.

e 228.

Pero Mascarenhas. Trabalho da sua viagem. T. 2. P. 2. p. 163. Seu valor. ib. p. 186, e 189. Honras que lhe saz Affonso de Alboquerque. ib. p. 190. Accommette o Castello de Benesterij. ib. p. 196. e 201. Capitão de Malaca. T. 3. P. 2. p. 346. Acha-se na tomada de Patane. ib. p. 389. E Coulate. ib. p. 397. Vai para Malaca. ib. p. 463. Guerra que faz a ElRey de Bintão. ib. p. 498. He nomeado Governador da India. T. 4. P. 1. p. 2. O que causa a sua ausencia ib. p. 3. Faz guerra a Bintão. ib. p. 54. Parte para a India, e torna a arribar. ib. p. 57. Destroe ElRey de Pam. ib. p. 62. E de Bintão. ib. p. 63. Foge-lhe este Rey. ib. p. 71. Vai para a India, ib. p. 126. Impedem-lhe o desembarque em Cochij. ib. p. 127. Manda o Lopo Vaz prender em ferros: vai para Cananor. ib. p. 135. Protestos que faz a Lopo Vas. ib. p. 140. e 146. He folto, e reconhecido por alguns Capitaes, ib. p. 151. Confente em Juizes arbitros. ib. p. 157. Tem fentença contra: valor com que se conforma. ib. p 165. Cita Lopo Vaz, e vena ao Reyno: he bem recebido, e alcança a Capitania de Azamor : perde-se indo para o Reyno. ib. p. 166.

Mascate. Lugar vizinho a Ormuz. T. 1. P. 2. p. 289. He entrado por Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 1. p. 99. e 103. Seu rendimento. T. 2. P. 2. p. 478.

Guazil de Mascate. Xeque Raxit. Mata Raya Delamixá. T 3. P. 2. p. 62. He fiel aos Portuguezes. T. 3. P. 2. p. 133. Não segue os levantados de Ormuz, ib. p. 134. Da provimento ás nossas nãos. ib. p. 135. Pede-lhe soccorro contra Calayate. ib. p. 158. Defende-se sem os nossos. ib. p. 161. Salva huma não de Portuguezes; ingratidão com que estes se houve-

· ram. ib. p. 178. Servicos que lhe faz Manoel Velho. ib. p. 179. He perseguido por Xarafo. T. 4. P. 1. p. 309. Vale-se de Nuno da Cunha. ib. p. 310. Vem a Ormuz: acha-se boa a sua conta. ib. p. 325. Fica Guazil em Ormuz. ib. p. 356.

Xeque de Mascate. Favorece os Portuguezes. T. 2. P. 1. p. 100. He morto. ib. p. 104. Salva-se-lhe a ca-

fa. ib. p. 105.

Mastes. Cabo des Mastes. Porque tem este nome. T. 1.

P. 1. p. 113.

Masulipotão. Cidade do Malabar, Grande abundancia de algodão que alli se tece. T. 1. P. 2, p. 294.

Mata. João da Mata. Capitão de Moçambique. Soccorre Zanzibar. T. 3. P. 2. p. 185. Destroe a Ilha Que-

rimba. ib. p. 187.

Matatana. Porto da Ilha de S. Lourenco. T. 2. P. 1. p. 6. Mattheus. S. Mattheus. Préga a Fé na Abyssinia. T. 3. P. 1. p. 379.

S. Mattheut. Ilha despovoada. T. 1. P. 1. p. 147. Vestigios que ha de terem alli estado os Portuguezes. ib. p. 148.

Mattheus. Embaixador do Preste João. Como passa a India. T. 2. P. 2. p. 215. Chega a Goa. ib. p. 216. Cartas que traz. ib. p. 218. Suspeitas que ha corntra elle. T. 3. P. 1. p. 48. Desgosto que tem com Lopo Soares. ib. p. 14. He levado por Diogo Lopes de Sequeira. ib. p. 130. Vem buscallo os Abexiis: respeito com que o tratam. ib. p. 352. He visitado pelos - Frades Abexiis. ib, p. 356. Falla que faz. ib. p. 357. Sua morte ib. p. 408.

Mathias. Christão de Chranganot. Vem ao Reyno. Sua

morte. T. 1. P. 1. p. 446.

Matozo. Gil Matozo. Toma huma não do Cairo. T. I.

· ' P. 2. p. 35. Mavá. Porto de Bengala. T. 4. P. 2. p. 482.

Mauhya. Faz guerra a Alle, e manda-o matar. T. 2. P. 2. p. 453. Vence, e mata Hiceno: fica sendo Calyfa: usos que estabeleceo. ib. p. 454.

Man

Mauritania. He conquistada pelos Arabios. T. 1. P. 1. p. 2. Mauro. Fr. Mauro. Vem com cartas do Soldão ao Papa. T. 1. P. 2. p. 184. Vem a Portugal. ib. p. 187. Mercés que lhe faz ElRey D. Manol. ib. p. 188.

Maus. Escander Maus. Fica governando a Cidade Batalfac. T. 4. P. 1. p. 51.

Maxadalle. Lugar. Seu significado. T. 2. P. 2. p. 453.

Maxelis. Tuam Maxelis. Quem era. Pertende entregar Malaca. T. 2. P. 2. p. 375. e 377. Foge de Malaca. ib. p. 378.

Maymame. Capitão do Camorij. Queimam-lhe os Portuguezes duas náos. T. 1. P. 2. p. 157. He derrota-

do por ElRey de Tanor. ib. p. 162.

Maymame Marcar, v. Marcar. Mazeran. Desertos de Mazeran. T. 4. P. 2. p. 6.

Meaco. Grande Provincia contigua á China. T. 2. P. 1. p. 288.

Meça. Onde fica. Affentam os Mouros trato com os

nosfos. T. 1. P. 1. p. 126.

Meca. Vem de Meca fundidores ao Camorim. T. 1.
P. 2. p. 266. Está alli o corpo de Mahomet. T. 2.
P. 2. p. 269.

Mouros de Meca, v. Mouros.

Mecon. Rio notavel de Cambaia. Seu nascimento, e grandeza, 'r. 1. P. 2. p. 310. Significado desle nome. T. 3. P. 1. p. 158.

Medio-Rao. Acompanha Affonso de Alboquerque na to-

mada de Goa. T. 2. P. 1. p. 525.

Mehum. Ilha. Sua grandeza. T. 2. P. 2. p. 268. Tem o nome de Vera Cruz. ib. p. 293.

Meilech. Filho de Salomão, e Sabá. He ungido Réy: chama-se David. T. 3. P. 1. p. 376.

Meimon. Huade Meimon. Bom ferviço que faz aos Por-

tuguezes. T. 1. P. 1. p. 83.

Meira. João de Meira. Hum dos primeiros que fibe os muros de Adem. T. 2. P. 2. p. 243. e 245. Salva o feu navio em Ormuz. T. 3. P. 2. p. 131. Vai a Goa levar noticia do cerco de Ormuz. ib. p. 133.

Me-

Meliapor. Tradição que ha nesta Cidade a respeito de S. Thomé. T. 1. P. 2. p. 303. Pedra que os nosses alli encontram. ib. p. 304. I embrança que dura da vida, e milagres do Santo. T. 3. P. 2. p. 226. Achase alli a ossada do Rey. ib. p. 227. Significado deste nome: sua antiga grandeza. ib. p. 230. São dalli expulsos os Christãos. ib. p. 234. Onde estava antigamente. T. 3. P. 1. p. 107.

Rey de Meliapor. Concessões que faz ao Santo Apostolo. T. 3. P. 2. p. 277. Converte-se á Fé. ib. p. 230. Milagre que causou a sua conversão. ib.

p. 231.

Melinde. Aporta alli Vasco da Gama. T. 1. P. 1. p. 313.
Pedralves Cabral. ib. p. 403. Noticias deste Reyno.

T. 2. P. 1. p. 20.

Rey de Melinde. Agazalha Vasco da Gama : dálhe Pilotos. T. 1. P. 1. p. 314. Vem fallar-lhe. ib. p. 317. Deixa assentar hum padrão. ib. p. 321. Guerra que lhe fazia ElRey de Mombaça. ib. p. 403. Boa conta que dá do Padrão: folemnidade com que recebe o presente delRey de Portugal. ib. p. 404. Não quer largar Aires Correa, ib. p. 405. Vem fallar a Pedralves Cabral. ib. p. 406. Aperto em que o poe ElRey de Mombaça, T. 1. P. 2. p. 110. Vence ao de Mombaça, ib. p. 112. Faz pazes com elle, ib. p. 113. Recebe Lopo Soares, ib. p. 150. Manda visitar D. Francisco de Almeida: não entra na ligacontra os Portuguezes. ib. p. 253. Recebe parte do despojo de Mombaça. ib. p. 254. O que requer a Tristão da Cunha. T. 2, P. 1. p. 19. Pertenções que tem. ib. p. 22. Ajuda que dá a Nuno da Cunha contra Mombaça. T. 4. P. 1. p. 294.

Melique. Melique Abrahemo , v. Abrahemo.

Melique Alias. Presente que manda a Vasco da

Gama. T. 3. P. 2. p. 376.

Melique Az. Governador de Dio. Soccorre Mir Hocem. T. 2 P. 1. p. 193. Escreve ao Viso Rey. ib. p. 210. Quem era e como veio a Cambaia. ib.

### DAS COUSAS NOTA VEIS. 145

p. 211. Valimento que toma com o Badur. ib. p. 212. Da-lhe Dio, ib. p. 214. Sua potencia, ib. p. 215. Como trata os Portuguezes cativos. ib. p. 217. 'Frabalha por alcançar o corpo de D. Lourenço. ib. p. 218. Cautelas que usa com o Viso Rey. ib. p. 257. Sua altucia com os Portuguezes, e Rumes. ib. p. 201. Manda comprimentar o Viso Rey da victoria. p. 311. Entrega-lhe os cativos, e mantimentos. ib. p. 316. Assenta pazes. ib. p. 317. Pede a Alboquerque a confirmação. ib. p. 426. Manda-o visitar da tomada de Goa. ib. p. 550. Trabalha na liberdade dos cativos de Cambaia. T. 2. P. 2. p. 175. Refresco que manda a Alboquerque. ib. p. 303. Apparato com que o vem ver ao mar. ib. p. 305. Embaraça Fortaleza em Dio. ib. p. 306. e 403. Ardil com que quer brindar a Alboquerque. ib. p. 404. Cautela com que responde a Diogo Lopes. T. 3. P. 1. p. 468. Resposta que dá ácerca das mulheres Portuguezas. ib. p. 471. e 472. Cautelas que usa com Diogo Lopes: vai a Cambaia: embaraça o dar-se Fortaleza em Dio. Ajuste que faz com ElRey de Cambaia. T. 3. P. 2. p. 56. Accommette descubertamente os Portuguezes: embaraça a Fortaleza de Chaul. ib. p. 73. Tem espias: manda a Armada a Chaul. ib. p. 77. Modo com que peleija. ib. p. 78. Embaixada que manda a D. Duarte. ib. p. 112.

Melique Cuf. Segue a Abiahemo: sua prizzo. T. 4. P. 2. p. 181. He solto. ib. p. 188. Arranca os olhos a Maluchan prezo. ib. p. 191. Foge para Abrahemo. ib. p. 192. Levanta-se contra Abrahemo. ib. p. 197. Vai contra Mujatechan. ib. p. 198. Sua mor-

te. ib. p. 199.

Melique Gupij. Mouro de Cambaia. He Senhor de Baroche: alcança licença para navegarem suas náos. T. 2. P. 1. p. 425. Favorece os Portuguezes. T. 2. P. 2. p. 172. Empenha se com Eadur a favor delles. ib. p. 306. Pede a Alboquerque huma casa em Malaca. ib. p. 308. Descahe do valimento, ib. p. 403.

Earros, Indice. K. Me-

Melique Hocem, Toma-lhe o Sabaio Goa : fuz

morte. T. 2. P. 1. p. 453.

Melique Ladil. Vem contra Pacem: he desbarata-do. T. 3. P. 1. p. 549.

Melique Liaz. Passa aos Mogoles. T. 4. P. 1. p. 41.

Quer-lhe o Mogol dar Bacaim. ib. p. 93.

Melique Saca. Filho de Melique Az. Governa Dio na ausencia de seu Pai. T. 3. P. 1. p. 482. Como se porta com Diogo Lopes de Sequeira. ib. p. 485. Recado que manda a Diogo Fernandes. T. 3. P. 2. p. 58. Manda contra elle o seu Capitão do mar. ib. p. 59. Ardil com que engana os nossos. T. 4. P. 1. p. 22. Como se porta com Heitor da Silveira. ib. p. 23. Salva-se de Badur. ib. p. 575. Sua morte. T. 4. P. 2. p.42.

Melique Tocam. Toma Antonio da Silveira hum feu mensageiro. T. 4. P. 1. p. 409. Está resoluto a deixar Dio. ib. p. 448. Fortifica Baçaim. ib. p. 496. Foge, e larga Baçaim. ib. p. 498. O que responde a Vasco da Cunha. ib. p. 506. Como escapa á morte. ib. p. 582. Como se porta com Badur. ib. p. 614. Com Mujatechan. ib. p. 624. Foge de Dio, e torna com seguro delRey de Cambaia, ib. p. 628. Sua morte. T. 4. P. 2. p. 42.

Miral Melique. Capitão de Dabul. Ajuda a Alvaro

Madureira. T. 3. P. 1. p. 74.

Mello. Christovão de Mello. Capitão de Bengala. T. 4. P. 2. p. 469.

Diniz Fernandes de Metto. Seu valor, T. 2. P. 1.

p. 47. Vai a Ceilão, T. 3. P. 1. p. 120.

Diogo de Mello. Capitão de Ormuz. Vem prezo

a Portugal: he livre. T. 4. P. 1. p. 379.

Duarte de Mello. Acha-se no cerco de Goa. T. 2. P. 2. p. 120. 188. e 193. Vai ao mar Roxo. ib. p. 225. O que saz em Adem. ib. p. 239. He Capitão Mór do mar de Malaca. T. 3. P. 1. p. 244. Toma a Fortaleza de Sansotea Raja. ib. p. 255. e 257. Não póde ir sobre a Armada de Bintão. ib. p. 258. Vai centra ElRey de Bintão. ib. p. 287. e 291.

Du-

Duarte de Mello. Capitão de Moçambique. Tem differenças com os de Angoxa. T. 2. P. 2. p. 165. Sua morte. ib. p. 166.

Francisco de Mello. Vai a Malaca. T. 2. P. 2. p. 342. Desende ElRey de Campar. ib. p. 387. e 390. Salva-se no levantamento de Ormuz. T. 3. P. 2. p. 131. Vai a Sunda: parte para a India: mette no fundo huma não. T. 4. P. 1. p. 87.

Gonsalo Vaz de Mello. Seu valor. T. 2. P. 1. p. 46.

Sua morte. T. 4. P. 1. p. 177.

João de Mello da Silva. Vai fondar Coulete. T. 3. P. 2. p. 391. Seu valor. ib. p. 392. e 400. Vai Capitão á India: seu naufragio. T. 3. P. 1. p. 130. e

T. 4. P. 1. p. 271.

ı

ŀ

sorge de Mello. Acha-se na tomada de Dabul. T. 2. P. 1. p. 273. Sahe ferido da batalha dos Rumes. ib. p. 297. e 307. Volta ao Reyno. ib. p. 307. Acha-se na morte do Viso Rey D. Francisco de Almeida. ib. p. 343. e 345. Seu valor em Calecut. ib. p. 381. Vai contra Bintão. T. 3. P. 1. p. 562. Sua morte. .ib. p. 964.

---- Vai a Maluco. T. 3. P. 1. p. 605. Sua pri-

2ão. T. 4. P. 1. p. 148.

Martim Affonso de Mello Jusarte, v. Jusarte. Ruy de Mello. Senhorea as terras de Goa. T. 3. P. 1. p. 438. e 440. O que faz no cerco de Calecut, T. 3. P. 2. p. 381. 418. e 444.

Simão de Mello. O que faz em Goa na revolta contra Lopo Vaz. T. 4. P. 1. p. 147. Guarda a batra de Goa. ib. p. 151. E a costa: ib. p. 194. Destroe Chatua. ib. p. 198. Marabia. ib. p. 201. A Chaul. ib. p. 204. Melrao. Vale a Timoja: alcança a Capitania do Gentio de Goa: quem era. T. 2. P. 1. p. 547. Dá-lhe . Alboquerque as Tanadarias de Goa. lb. p. 948. Desbarata Pulate Can ; he por elle desbaratado : recolhe-se a Narsinga. T. 2. P. 2. p. 111. Succede no . Reyno de Onor : affeição que sempre conservou aos Portuguezes. ib. p. 112. Kii

Mr,

Menaique. Serviço que faz em Goa. T. 2. P. 1. p. 486. Menio. Rio. Significado defte nome: forca com que entra no mar. T. 1. P. 2. p. 310. Atraveça o Reyno de Sião. T. 3. P. 1. p. 149. Onde sahe. ib. p. 157.

Men d' Affonso. Acha-se na tomada de Benestarij. T. 2. P. 2. p. 193. Principal Author da morte de D. Alvaro da Silveira. T. 3. P. 1. p. 65. e 100. He morto. ib. p. 66.

Mendes. Antonio Mendes. Seu valor. T. 1. P. 2. p. 415. Alvaro Mendes. Sua morte. T. 4. P. 2. p. 363.

Diogo Mendes. Briga que tem com os Turcos. T. 2.

P. 1. p. 284. Sua morte. T. 3. P. 1. p. 246.

Diogo Mendes de Vasconcellos, v. Vasconcellos.

Duarte Mendes. Quer tomar o Goazil de Calaiate. T. 3. P. 1. p. 334. Vem prezo a Ormuz. ib-P. 335.

Fernão Mendes. Feitor de Baffora. T. 4. P. 1. p. 348. Garcia Mendes. Vai bulcar João Fernandes. T. 1.

P. 1. p. 75.

Gonsalo Mendes. Vai tratar com o Camori. T. 2. P. 2. p. 314. Fica Feitor em Calecut. ib. p. 316.

Henrique Mendes de Vasconcellos. Vai a Xael. T. 4. P. 1. p. 479.

Joanne Mendes. Valor com que se porta em Ma-

riaco. T. 3. P. 2. p. 332.

Joanne Mendes de Macedo. Vai para a Fortaleza de Rachol. T. 4. P. 2. p. 277. Sua morte. T. 4. P. 2. p. 292.

Lopo Mendes de Vasconeellos. Sua viagem para a India. T. 2. P. 1. p. 23. Torna com Lopo Soares. T. 2. P. 1. p. 140.

Manoel Mendes. Morre na defeza de Pacem. T. 3.

P. 2. p. 276.

Ruy Mendes. Vai contra ElRey de Bintão. T. 3. P. 1. p. 287.

Ruy Mendes de Mesquita. Vai Capitão á India. T. 4. P. 1. p. 359. Traz prezo Diogo de Mello. ib.

P. 379.

Soeiro Mendes. Vai fazer o Castello de Arguim: tem para si, e seus silhos a Alcadaria Mór. T. 1.

P. 1. p. 139.

Mendonça. Christovão de Mendonça. Capitão de Ormuz. Manda a Portugal por terra a Antonio Tenreiro. T. 4. P. 1. p. 53. Vai Capitão á India. ib. p. 151. Manda visitar Nuno da Cunha. ib. p. 302. Vai Capitão á China. T. 4. P. 2. p. 151.

Francisco de Mendonça. Toma huma não. T. 4.

P. 1 p. 20. Vem a Portugal. ib. p. 26.

Henrique Furtado de Mendonça. Morre em Momba-

ca. T. 4. P. 1. p. 300.

João de Mendonça. Traz o Embaixador de Cambaia. T. 4. P. 2. p. 65. Recebe os Mogoles vencidos. ib. p. 406. e 408.

Pero de Mendonça. Vai á India. T. 1. P. 2. p. 149.

Guarda costas que faz. ib. p. 165.

Menezes. D. Affonso de Menezes. Rica sobre Baticalá. T. 3. P. 1. p. 239. Sobre Bintão. ib. p. 560. Vai ao soccorro de Calecut. T 3. P. 2. p. 433.

D. Fr. Aleixo de Menezes. A reebispo de Goa. T. 4.
P. 1. p. 263. Disvelo com que manda Sacerdotes pa-

ra a Ilha de S. Lourenço. ib. p. 264.

D. Aleixo de Menezes. Capitão Mór de huma Armada: focega as cousas de Ormuz. T. 3. P. 1. p. 12. Vai ao mar Roxo. ib. p. 16. Vai compor os motins de Malaca. ib. p. 43. e 146. O que faz. ib. p. 232. Assenta pazes com ElRey de Bintão. ib. p. 232. Tem os poderes de Governador da India. ib. p. 337. e 497. Vai a Dio. ib. p. 475. Despacha as nãos para o Reyno, e Malaca. ib. p. 501. Soccorre ElRey de Cochij. T. 3. P. 2. p. 53. Chega a Chaul: dá a Diogo Lopes noticia de successor. ib. p. 75. Não pode salvar Pero da Silva. ib. p. 77. Briga com Aga Mahamud. ib. p. 78. e 79. Volta para o Reyno. ib. p. 98.

Antonio da Silva e Menezes. Vai ao soccorro de Calecut. T. 3. P. 2. p. 433. A Bacanor. T. 4. P. 1. p. 6. Leva a Pero Mascarenhas a carta, e autos da Governança. ib. p. 55. Capitão de huma Armada. ib. p. 201. Vai a Bengala. T. 4. P. 2. p. 484. Estrago que faz. ib. p. 486.

Antonio da Silveira e Menezes. Tem a Capitanía

de Machico. T. 1. P. 1. p. 32.

Capitão de Cofala. T. 3. P. 2. p. 346. Tem a Capitania de Goa. T. 4 P. 1. p. 16. Prende Pero Mascarenhas. ib. p. 135. Capitão da Armada. ib. p. 408. Queima Surat, e Reiner. ib. p. 414. Destroe Argacim. ib. p. 417. Soccorre a Fortaleza de Chaul. ib. p. 423. Fica nella por Capitão. ib. p. 424. Viagem ao mar Roxo: sua morte. ib. p. 469.

----- Vai contra os Mouros das terras firmes de Gos. T. 4. P. 2. p. 284. Fica de guarda no Forte, ib. p. 285. Fica Capitão em Dio. ib. p. 376. Defende-a do cerco. ib. p. 622. Larga a Ilha: reco-lhe-se à Cidade. ib. p. 628. Recolhe-se ao Castello, ib. p. 632. Como se desende. ib. p. 643. O que passa com Francisco Pacheco. ib. p. 649. Manda entregar a Villa dos Rumes. ib. p. 655. Valor, e cuidado com que se desende. ib. p. 680. e 695. Repara a Fortaleza. ib. p. 707.

D. Duarte de Meneres, Escreve-lhe a Chronica Go-

mes Eannes de Zurara. T. 1. P. 1. p. 149.

Quem era: vai Governador á India. T. 3. P. 2. p. 106. e 108. Como celebra as exequias del-Rey D. Manoel. ib. p. 181. e 182. Tem seu pai o Officio de Mordomo Mór. ib. p. 183. Vai a Ormuz. ib. p. 190. Socega os motins. ib. p. 200. Accrescenta o tributo. ib. p. 201. Manda Embaixador á Persia. ib. p. 204. Reedifica a Casa de S. Thomé. ib. p. 226. Soccorre Pacena. ib. p. 261. Entrega o Governo a Vasco da Gama. ib. p. 368. Volta a Portugal. ib. p. 369.

D. Fernando de Menezes. Vai Capitão para Ormuz.

T. 3. P. 2. p. 346.

Henrique de Menezes. Capitão de Chaul. T. 3. P. 2. p. \$2. Tira-lhe D. Duarte a Capitania. ib. p. 109. Henrique de Menezes. Gentio convertido. Persegue

os Mouros, T. A. P. 2. p. 216.

D. Henrique de Menezes. Capitão em Goa. T. 3. P. 2. p. 355. He nomeado para o Governo da India. ib. p. 370. Grande castigo que saz aos Mouros. ib. p. 374. Rejeita o presente de Melique Az. ib. p. 376. Desbarata a frota de Dio: vai ver ElRey de Cananor, ib. p. 377. Castigo que dá a Balá Hacem: não acceita hum grande preço, com que se pertendia livrar. ib. p. 378. Castigo que dá aos de Tramapatam. ib. p. 378. Prohibe o recebimento que lhe queriam fazer em Cochij. ib. p. 381. Castigo que dá por se offender hum Naire, ib. p. 383. Responde a Embaixada do Camorij. ib. p. 384. Frota com que sahe. ib. p. 385. Queima Panane. ib. p. 300. Vai sobre Coulete. ib. p. 391. 394. e 399. Despojos que acha. ib. p. 400. O que passa com ElRey de Cananor: seu desinteresse, ib. p. 401. O que escreve a Ormuz, ib. p. 402. Não concede a paz ao Camorij. ib. p. 411. Soccorre a Fortaleza de Calecut. ib. p. 433. Conselho sobre o desembarcar. ib. p. 434. Louvor que dá ao Capitão. ib. p. 438. Seu desembarque. ib. p. 412. Honra com que recebe Coge Bequi. ib. p. 447. Concede tregoas ao Camorij. ib. p. 448. Condições que propõem para as pazes. ib. p. 449. Manda arrazar a Fortaleza de Calecut. ib. p. 451. Fortifica Cochij. ib. p. 504. Preparos que faz para Dio. ib. p. 507. Rejeita o presente de Melique Az. ib. p. 508. Destroe Challe. ib. p. 511. Sua doença: larga o governo. ib. p. 520. Sua morte: elogio. ib. p. 521. Seus defeitos: sepultura ib. p. 522. Sua ascendencia: abonos das suas virtudes. ib. p. 523.

D. João de Menezes. Abusão de ver bater com hum capato no outro. T. 2. 1. p. 336. e T. 3. P 2. p. 387. Elogio público que ElRey lhe faz. T. 3.

Ď.

P. 2. p. 183. Sen valor. ib. p. 435.

D. Jorge de Menezes. Vai em companhia de Christovão de Sá. T. 3. P. 1. p. 323. Soccorre ElRey de Cochij. T. 3. P. 2. p. 53. Ciumes que delles tem em Cochij. ib. p. 54. Valor com que peleija com Aga Mahamud. ib. p. 88. Vai Capitão á India. ib. p. 346. Peleija com os paraos de Calecut. ib. p. 377. Acha-se em Panane. ib. p. 388. Soccorre Calecut. ib. p. 442. Seu valor. ib. p. 445. Seu valor em Bacanor. ib. p. § 16. O que lhe succede com hum Capitão de Narfinga. ib. p. 517. Perigo que corre em Bacanor. T. 4. P. 1. p. 14. Vai Capitão para Maluco. ib. p. 16. e 101. Vai contra Bintão, ib. p. 60. He o primeiro que faz a viagem por Borneo. ib. p. 102. Toma posse da Fortaleza de Ternate. ib. p. 105. Discordia que tem com D. Garcia Henriques. ib. p. 105. He por elle prezo. ib. p. 107. Como he solto. ib. p. 107. Procede contra D. Garcia ib. p. 109. Destroe Tidore, ib. p. 237. Como se ha com os Callelhanos, ib. p. 238. Injuria que faz a Cachil Vaidua. ib. p. 245. Sua crueza com o Regedor de Tabona. ib. p. 248. e T. 4. P. 2. p. 115. Manda degollar Cardil Daroes. T. 4. P. 2. p. 116. Sua prizão. T. 4. P. 2. p. 120. Degredo, e morte. ib. p. 122,

D. Jorge Tello de Menezes. Vai soccorrer Calecut. T. 3. P. 2. p. 443. Seu naufragio. T. 4. P. 1. p. 56.

Vai a Sunda. ib. p. 85.

D. Luiz de Menezes. Capitão Mór do mar da India. Soccorre Chaul, P. 3. P. 2. p. 90. Discortezia que faz a Diogo Lopes de Sequeira. ib. p. 91. Soccorre Ormuz. ib. p. 113. O que faz em Calayate, ib. p. 158. Em Mascate. ib. p. 161. Dá sobre Soar. ib. p. 163. Vai a Ormuz. ib. p. 169. Como recebe a Embaixada delRey: rejeita o presente. ib. p. 171. Assenta pazes com o novo Rey: seu desinteresse. ib. p. 177. Quer matar Xaraso, e Xabadim. ib. p. 193. Vai ao mar Roxo. ib. p. 206. Entra Xaer. ib. p. 208. Esbombardea Adem. ib. p. 209. Razão de

não trazer D. Rodrigo de Lima. ib. p. 210. Volta á India. ib. p. 211. Seu naufragio. T. 4. P. 1.

p. 280.

D. Manoel de Menezes. Trallo a Dio hum mensageiro de Xael. T. 4. P. 2. p. 431. Vai a Xael. ib. p. 437. Como he prezo. ib. p. 446. Resgatado. ib. p. 447.

D. Pedro de Menezes. Sua Chronica por quem foi

escrita. T. 1. P. 1. p. 149.

D. Simão de Menezes. Capitão de Cananor. T. 3.

P. 2. p. 346. Acha-se em Panane. ib. p. 385. Em Coulete. ib. p. 395. e 397. Vai Capitão em huma Armada. ib. p. 401. Queima Mangalor: brigas que tem. ib. p. 408. Como o satisfaz ElRey de Cananor. ib. p. 409. Torna a Capitão de Cananor. ib. p. 432. Entrega-lhe D. Duarte por sua morte o governo. ib. p. 520. Tem prezo a Pero Mascarenhas: resposta que dá aos seus requerimentos. T. 4, P. 1.

p. 131 Escandalo que toma de Lopo Vaz. ib. p. 141. Solta Pero Mascarenhas, e reconhece-o Governador. ib. p. 145. e 149. Deixa a Capitanía. ib. p. 179.

Trissão de Menezes. Vai fazer a Fortaleza de Ternate. T. 3. P. 1. p. 601. Congraça os Reys de Ternate, e Tidore. ib. p. 602. Traz Embaixador a ElRey D. Manoel. ib. p. 603. Sua morte. ib.

p. 605.

D. Tristão de Menezes. Vai Capitão á India. T. 3. P. 1. p. 95. O que obra no rio Muar: he o primeiro que desembarca no soccorro de Arzilla. ib. p. 228. e T. 3. P. 2. p. 435. Vai a Makico. ib. p. 231.

Mengo Musaf. Genro delRey de Cofala. Quer embaraçar a nossa Fortaleza. T. 1. P. 2. p. 370. He causa de se lhe por cerco. ib. p. 397.

Menufu. Ilha. T. 4. P. 1. p. 104.

Mercar. Cherine Mercar, e Mamale Mercar. Mercadores de Cochij. Restituem-lhe os Portuguezes huma não que lhe tomáram. T. 1, P, 1, p, 4, 2.

Cide Mercar. Vai a Goa comprar cavallos para Narfinga T. 3. P. 1. p. 418. He morto pelo Hydalcão. ib. p. 419.

Nine Mercar. Entrega-lhe Vasco da Gama huma

fua não. T. 1 P. 2. p. 59.

Mergulij, Ilha de Bengala, T. 4. P. 2. p. 454.

Mergeu. Porto, e Povoação do Canará. T. 1. P. 2. .. p. 296.

Mergulhão. Morre na peleija contra os Chijs. T. 3. P. 2. D. 19.

Diego Mergulhão. Arvora o Crucifixo nos muros de Adem. T. 2. P. 2. p. 242.

Meriche. Cidade do Sabaio. T. 2. P. 1. p. 452. Accommette-a Acadachan, T. 4. P. 2. p. 260. e 26 ;.

Capitão de Meriche. Ordem que tem para prender Acadachan. T. 4. P. 2. p. 230. Reiposta que dá a · Agadachan, ib. p. 231. Não o quer receber, ib. p. 260. Salva-o o Hydalcão. ib. p. 263.

Meridiano. Repartem os Reys de Portugal, e Castella o Mundo com dous Meridianos. T. 1. P. 1. p. 254. Merij. Náo célebre tomada pelos nossos. T. 1. P. 2. p. 35.

Meroe. Ilha do Nilo. T. 3. P. 1. p. 378.

---- Nome que dão á Cidade de Sabá. T. 3. P. 1. p. 384.

Mesquita. Alvaro de Mesquita. Capitão da Armada de Castella. T. 3. P.1. p. 638. He ferido, e prezo, e trazido a Hespanha pelo Piloto. ib. p. 639.

Antonio de Mesquita. Sua morte. T. 4. P. 2. p. 478. Diogo de Mejquita. Vai com Lopo Soares. T. 4. P. 1. p. 6. He cativo. ib. p. 190. Sua constancia. ib.

p. 191. Sua morte. ib. p. 370.

--- Vai visitar Soltão Badur. T. 4. P. 2. p. 346. Fere a Badur. ib. p. 359. Valor com que briga. ib. p. 360.

Lopo de Mesquita. Vai na Armada de Lopo Soares. T. 4. P. 1. p. 6. Seu valor. ib. p. 189. Como fe salva. ib. p. 191. Vai as prezas a Dio. ib. p. 215. Vai a Baharem. ib. p. 355.

Ruy

Ruy Mendes de Mesquita. Capitão para a India. T. 4. P. 1. p. 359.

Grande Mesquita de Lara. T. 2. P. 1. p. 112. Notavel Mesquita de Bascorá. T. 4. P. 1. p. 334.

De Champanel. T. 4. P. 2. p. 53.

Mestrado de Christo. Doações que lhe fazem. T. 1. P. Y. p. 43. Grande rendimento que tem do assucar da Ilha da Madeira. ib. p. 35.

Mete. Villa. Revolta que causão os Mouros. T. 1. P. 2. p. 113. He varejada com a artilharia. ib. p. 114. Despevon-se com a chegada de Diogo Lopes. T. 3. P. 1. p. 339.

Metical. Seu valor. T. 1. P. 2. p. 31.

Meunsu, ou Menusu. Ilha. T. 4. P. 1. p. 104.

Mexernij. Tara Mexernij. Principe Tartaro. Conquista

o Reyno do Guzarate. T. 4. P. 1. p. 554.

Mexia. Affonso Mexia. Védor de Cochij. He causa de se abrir a successão de Lopo Vaz: manda-lhe noticia de ser Governador. T. 4. P. 1. p. 3. Cartas que recebe do Reyno. ib. p. 29. Abre as novas successões. ib. p. 32. Autos que manda fazer. ib. p. 36. Vem nomeado Capitão de Cochij. ib. p. 37. Não deixa desembarcar Pero Mascarenhas. ib. p. 126. Grande arrezoado que faz a favor de Lopo Vaz. ib. p. . 162. Armada que faz para o Malabas. ib. p. 193.

Meza do Cabo de Boa Esperança. Onde fica, e porque

teve este nome. T. 1. P. 2. p. 105.

Micante. Pertende o Reyno de Quiloz. T. 1. P. 2. p. 438. He eleito Rey. ib. p. 443. Aborrecido: de-

posto: sua morte. ib. p. 446.

Miguel. S. Miguel. Ilha, ou Caguão. T. 4. P. 1. p. 103. Miguel Bramane. Seu baptismo: vai com recado a ElRey de Cochij. T. 1. P. 1. p. 442. Utilidade que serve aos nossos. ib. p. 443. Resposta que traz. ib. p. 444.

Miguel de Aiala, v. Aiala. Miguel Ferreira, v. Ferreira. Miguel Vaz , v. Vaz.

Milicupij. Senhor de Baroche. Deixa-lhe Pedralves huma não sua. T. 1. P. 1. p. 460.

Mina. Seu descubrimento. T. 1. P. 1. p. 143.

Appellido que toma Fernão Gomes. T. 1. P. 1. p. 145.

Minas de Çofala. T. 1. P. 2. p. 375.

Minas de Magaza. T. 3. P. 1. p. 372.

Castello da Mina. Quando foi seito. T. 1. P. 1.

p. 167.

S. Jorge da Mina. Cidade. T. 1. P. 1. p. 169. Mina Hocem, v. Hocem.

Minacem. Camareiro do Badur. He morto. T. 4. P. 2. p. 364

Minao. Cidade do Mogostão. T. 2. P. 1. p. 109.

P. 479.

Mindanao. Ilha. T. 3. P. 1. p. 651. e T. 4. P. 1. p. 103.
Voz que lança Samarao de haver lá ouro. T. 4. P. 2.
p. 155.

Mir. Titulo dos Nobres de Ormuz. T. 3. P. 2. p. 142.

Cachil Mir. Jura destruit Tristão de Taide. T. 4.
P. 2. p. 154.

Mir Aberus. Querem dar-lhe o Guafilado de Ormuz. T. 4. P. 1. p. 351. Quem era: foccorro que da aos doentes em Baharem. ib. p. 370.

Mir Alle. Mouro de Goa. Vem entregar a Cidade a Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 1. p. 464. Sua traição. ib. p. 475.

Mir Anuminim, ou Miramulim. Seu fignificado: quem foi o primeiro que tomou este nome. T. 1. P. 1. p. 7.

Mir Cacem. Capitão dos Mouros de Goa. T. 2. P. 1. p. 472. Sua traição. ib. p. 476. Castigo. ib. p. 481. Mir Cacero. Mouro de Ormuz. T. 3. P. 2. p. 151. Quer prender Xaraso. ib. p. 175. Arrepende-se. ib. p. 176.

---- Criado do Açadachan. T. 4. P. 2. p. 193. Quer matallo: he morto. ib. p. 194.

Mir

Mir Corchet. Fica de guarda em Ormuz. T. 3. P. 2. p. 150. Engano com que trata pazes com o Capitão. ib. p. 153. Fere Mir Morado. ib. p. 168. Ajuste que faz sobre prender Xaraso. ib. p. 175.

Mir Daud. Rey de Thebaida. Vem fervir o Turco: manda-o enforcar Baxiá. T. 4. P. 2. p. 606.

Grande tributo que pagava. ib. p. 608.

Mir Han Mahamed Xiah. He roubado pelos Coliis. T. 4. P. 2. p. 43. Dá a Mir Mahamed Zaman cartas para o tio. ib. p. 392.

Mir Hamed Murado. Conselho que dá a ElRey de Ormuz. T. 3. P. 2. p. 149. He ferido. ib. p. 163.

Prezo. ib. p. 469.

Mir Hocem , v. Hocem.

Mir Mahamud Xiah, v. Mir Han Mohamed Xiah.

Mir Mahamed Zaman. Cuphado do Rey dos Mogoles. Vem a Badur. T. 4. P. 2. p. 392. Odio que este lhe tinha. ib. p. 393. Rouba a mãi do Badur. ib. p. 394. Levanta-se Rey do Guzarate. ib. p. 395. Ajuste de paz com Nuno da Cunha. ib. p. 396. He desbaratado. ib. p. 406. He Rey de Bengala. ib. p. 408. e 506. Sua morte. ib. p. 512.

Mir Mujale. Capitão do Açadachan. Embaraça a Soleimão Aga continuar a guerra de Goa. T. 4.

P. 2. p. 259.

Mir Zaman. Foge para o Badur. T. 4. P. 1. p. 618. He causa da guerra entre elle, e o Mogol. ib. p. 636. v. Mir Hamed Zaman.

Miral Melique. Capitão de Dabul. Manda contra

D. João de Menezes. T. 3. P. 1. p. 74.

Miramirzan. Capitão de Adem. T. 2, P. 2, p. 229. Manda vifitar Affonso de Alboquerque. ib. p. 230. Como desende a Cidade. ib. p. 237. Recebe bem Lopo Soares. T. 3. P. 1. p. 17. Avisa ao Rey da chegada dos Turcos. ib. p. 34.

Miranda. Antonio de Miranda. Ármado Cavalleiro. T. 2. P. 1. p. 35. Acompanha Lopo Soares. T. 3. P. 1. p. 17. Capitão do mar de Ceilão ib. p. 130. Capitão

para Pacem. ib. p. 572. Vai a Sião. ib. p. 584. Herbem recebido em Tidore, e Ternate. ib. p. 598. Traz os Portuguezes que lá estavão. ib. p. 599. Vañao mar Roxo. T. 3. P. 2. p. 403. Queima Xael. ib. p. 405. Inverna em Mascate. ib. p. 406. Vai soccorrer Calecut. ib. p. 433. Tem por morte do Governador o governo do mar. ib. p. 520. Capitão Mór do mar da India. T. 4. P. 1. p. 16. Trabalha por congraçar Pero Mascarenhas, e Lopo Vaz. ib. p. 155. He hum dos Juizes. ib. p. 157. e 161. Suaviagem ao mar Roxo. ib. p. 167. e 180. He recebido em Adem. ib. p. 185. Estrago que saz em Zeila: Recolhe-se em Mascate. ib. p. 187. Capitão em Goa. ib. p. 194. Estragos que saz na costa de Malabar. ib. p. 216.

Baftião de Micanda. Seu valor contra os Rumes.
T. 2. P. 1. p. 301. Vai reconhecer Malaca. T. 2.
P. 2. p. 43. O que faz em Malaca. ib. p. 56, 60. e 78.
Duarte de Miranda. Sua morte. T. 4. P. 2. p. 308.
Francisco de Miranda. Sua morte. T. 2. P. 1. p. 379.
Simão de Miranda. Capitão da Armada de Pedralves. T. 1. P. 1. p. 384. Perigo que corre. ib. p. 394.
Toma hum junco. T. 2. P. 2. p. 35. Soccorre El-Rey de Campar. ib. p. 387. Sahe serido de Panane.

T. 3. P. 2. p. 390.

---- Sua viagem. T. 2. P. 2. p. 168. Capitão pa-

12 Gofala. ib. p. 169.

Tristão de Miranda. Acha-se na batalha contra os Rumes. T. 2. P. 1. p. 207. Em Goa. T. 2. P. 2. p. 193. Soccorre ElRey de Campar. ib. p. 387. e 390.

Mirandú. Cidade de Pegu. T. 3. P. 1. p. 191.

Mirandula. Pico de Mirandula. Etro com que escreva

ácerca do Preste João, T. 3. P. 1. p. 309.

Mirao Muhmald. Sobrinho do Badur. Alcança fegurode Martim Affonso. T. 4. P. 2. p. 57. Recolhe-sedas fronteiras do Nizamaluco. ib. p. 86. Expulsa os-Mogoles de Cambaia. ib. p. 96.

Mir-

Mirza. Afterij Mirza. Irmão do Rey dos Mogoles. T. 4. P. 2. p. 509. Vai fazer gente. ib. p. 518. Levanta-so

com o Mogostáo. ib. p. 522.

Camiran Mirza. Irmão do Rey dos Mogoles. Quiz efte dar-lhe peçonha, e porque. T. 4. P. 2. p. 51e. Fidelidade que pratíca com feu irmão: ciumes que ha entre elles: acolhe o irmão desbaratado. ib. p. 511. Dá-lhe soccorro. ib. p. 512.

Hildan Mirza. Irmão do Mogol. Acha-se na ba-

talha contra Xercham. T. 4. P. 2. p. 507.

Hocan Mirza. Favor que dá a Xeque Ismael. T. z. P. 2. p. 406.

Mirzanam , v. Mir Mahamed Zaman.

Mirza Xich-Hocem, v. Hocem.

Missa. Primeira Missa que se diz na Ethiopia. T. 1.
P. 1. p. 156. Em Moçambique. ib. p. 298. Na terra de Santa Cruz. ib. p. 391. Deixa de se dizer em Malaca por não haver vinho. T. 3. P. 1. p. 249. Em Maçua. T. 3. P. 2 p. 349. e 408.

Moca. Porto do mar Roxo. T. 2. P. 2. p. 269, e T. 3.

P. 2. p. 210.

Mocadam Olam , v. Olam.

Moçambique. Seu describrimento. T. 1. P. 1. p. 292.

Assento, e qualidade do seu terreno: quem a povoa. ib. p. 296. Doenças que alli reinão. ib. p. 297.

Recebem alli bem Pedralves. ib. p. 397. Faz-se alli huma Fortaleza. T. 2. P. 1. p. 87.

Xeque de Moçambique. Infidelidade que usa come Vasco da Gama. T. 1. P. 1. p. 300. Affenta pazes

com Vasco da Gama. T. 1. P. 2. p. 29.

Moconde. Principe Cafre. Vem cerces a Fortaleza de Gofala. T. 1. P. 2. p. 399. Foge. ib. p. 400. Rou-

ba a povoação dos Mouros, ib. p. 402.

Mocrim. Rey de Lascah. Guerra que tem com ElRey de Ormuz. T. 3. P. 2. p. 26. Vai a Meca: porque leva os principaes da Nobreza. ib. p. 31. Defende Bahareth. ib. p. 44. Seu valor. ib. p. 46. Morte. ib. p. 47. Trazem-lhe a cabeça a Ormuz. ib. p. 49.

Mo-

Modafar. Quanto enobrece o Reyno do Guzarate. T. 4.

P. 1. p. 560.

Modarfaxao. Moeda. Seu valor: por quem foi cunhada. T. 4. P. 1. p. 560.

Modocan. Nome que Ptolomeu dá a Adem. T. 2. P. 2. p. 233.

Mosan. Tomada pelos Turcos aos Venezianos. T. 1. P. 2, p. 25.

Moduro. Porto da Ilha de Borneo. T. 4. P. 2. p. 113.

Moeda. Moeda que Affonso de Alboquerque cunha em Goa. T. 2. P. 1. p. 558. Em Malaca. T. 2. P. 2. p. 89. Solemnidade com que a publica. ib. p. 90.

Mogalia, v. Mogostas.

Mogemes. Alle Mogemes, v. Alle.

Mogoles, ou Mogores. Sua ascendencia. T. 4. P. 2. p. 2.

Religião: traje: politica. ib. p. 12. Armas, e modo de peleijar. ib. p. 14. Tomão o Reyno de Delij. ib. p. 20. E o de Cambaia. ib. p. 34. São vencidos em Varivene pelos Portuguezes. ib. p. 88. Fogem delles em Baçaim. ib. p. 96. São expulsos de Cambaia. ib. p. 96. Recolhem-se em Dio alguns que escapam. ib. p. 406. São bem recebidos do Capitão. ib. p. 407.

Rey dos Mogoles. Magestade com que se trata.

T. 4. P. 1. p. 15. v. Patxiah.

Mogostão, ou Mogalú. Região de que se prové Ormuz.
T. 2. P. 1. p. 108. Significado deste termo. ib. p. 109.
E T. 3. P. 2. p. 37. Seu terreno, e principaes povoações. ib. p. 38. e T. 4. P. 2. p. 4.

Moha. Cidade da costa de Dio. T. 1. P. 2. p. 291.

Moifes. Tradição que delle se conserva na Villa de Toro. T. 2 P. 2. p. 270.

Molabundim. Cidade vizinha a Rachol. T. 3. P. 1. p. 424.

Moltan. Reyno da India. T. 1. P. 1. p. 324.

Cidade, e Capital dos Póvos Moltanes. T. 4. P. 2.
P. 7. 6 514.

Capitão de Moltan. Não quer receber a Omaum

destroçado. T. 4. P. 2. p. 512.

ļ

Mombaça. Sua fituação. T. 1. P. 1. p. 307. Affento: aporta ahi Vasco da Gama. ib. p. 308. Traição que lhe armam. ib. p. 312. Descripção desta Ilha. T. 1. P. 2. p. 238. He queimada, e destruida. ib. p. 245. e T. 4. P. 1. p. 284. e 304.

Rey de Mombaça. Guerra que faz a Melinde. T. 1. P. 1. p. 403, e 460. Fortifica a Cidade. T. 1. P. 2. p. 111. Vem contra Melinde. ib. p. 113. Foge dos Portuguezes. ib. p. 248. Desconsiança que tem do Governador. ib. p. 250. Liga que quer armar contra os Portuguezes. ib. p. 253. Guerra que lhe fazem os Sopangas: falsidade que obra com o Rey de Tondo. T. 4. P. 1. p. 277. Faz-se tributario delRey de Portugal. ib. p. 296 Yem contra Melinde. ib. p. 307.

Mempalrae. Capitão do Badur. Vai contra os Mogoles. T. 4. P. 2. p. 30. He desbaratado. ib. p. 34.

Mompana. Povoação perto de Magadaxó. T. 1. P. 2. p. 225.

Monajam. Guasilado de Ormuz. Seu sendimento. T. 2. P. 2. p. 479.

Monaibo. Rio. T. 2. P. 2. p. 147.

Moneaide. Mouro de Calecut. Recebe os Portuguezes. T. 1. P. 1. p. 330. Fidelidade com que trata Vasco da Gama. ib. p. 336. 343. e 354. Vem ao Reyno. ib. p. 357. Escreve ao Camorij em nome do Gama. ib. p. 359. Aponta quaes são os resens, que se hão de pedir ao Camorij. ib. p. 414.

Monção. O que fignifica: como são na India. T. 2, P. 1. p. 419. e T. 3. P. 1. p. 459. Em Malaca. T. 2. P. 2. p. 11. Nas Maldivas. T. 3. P. 1. p. 309.

Monejom. Fortaleza de Ormuz. Faz-se nella sorte o Capitão: rende-se a partido. T. 2. P. 2. p. 443.

Monfia. Ilhas de Monfia. Conquistadas pelo Rey de Quiloa. T. 1. P. 2. p. 226;

Mongue. Lugar vizinho a Ternate. He tomado. T. 4. P. 2. p. 162.

Barres. Indice.

Moniz. Henrique Moniz. Capitão para a India. T. 4. P. 1. p. 359.

Monemetapå, v. Benometapå.

Monroy. D. Fernando de Monrey. Capitão para as Maldivas. T. 3. P. 1. p. 70. Grande preza que traz a Goa. ib. p. 74. Vai contra Ancostão. ib. p. 79. He desbaratado. ib. p. 81. Vem provido na Capitanía de Goa. T. 3. P. 2. p. 346. Soccorre Ternate. T. 4. P. 2. p. 166.

P. 1. p. 3. Capitão de Goa. ib. p. 69. Defavenças que tem com Ancostão. ib. p. 76. Máo successo da sua empreza. ib. p. 82. Defende o cerco de Goa. ib. p.

83. Faz pazes com o Hydalcão. ib. p. 84.

D. João de Monrey. Toma huma não de Maim: briga com as fustas. T. 3. P. 1. p. 71. O que lhe faz Alvato de Modureira. ib. p. 72. Foge-lhe Melique Az. ib. p. 73. E as fustas de Dabul. ib. p. 74.

Monstro. Notavel monstro marinho que encontra huma não da India. T. 3. P. 1. p. 462. Exorcizão-no, e lar-

ga a náo. ib. p. 463.

Montarroyo. Fernando de Montarroyo. Grande porção de ouro que trazia. T. 1. P. 2. p. 24.

Pedro de Montarroyo. Vai buscar noticias do Preste João. 1. 1. P. 1. p. 103.

Monteiro. Amador Monteiro. Seu valor contra os Mouros. T. 4. P. 2. p. 239.

Francisco Monteiro. Seu valor contra os Mouros.

T. 4. P. 2. p. 239.

Montagane. Pequeno dominio perto de Mombaça. T. 4. P. 1. p. 294

Rey de Montagane. Odio que tem 2 ElRey de Mombaça. T. 4. P. 1. p. 294.

Montans. João Gonsalves Montans. Capitão para a China. T. 3. P. 1. p. 3.

Montemaior. Pero de Montemaior. Recado que traz dos Castelhanos. T. 4. P. 2. p. 143. e 144.

Moraes. Fernão de Moraes. Acha-se na tomada de Coule-

### DAS COUSAS: NOTAVEIS. 763

leter T. 3. P. 2. p. 400. Seu valor em Calecut, ib. P. 442. e 445. Briga com Potaperao. T. 4. P. 1. p. 0420. Chega á India vindo do Reyno. T. 4. P.112. p. 449. Soccorre o cerco de Dio. ib. p. 647. Seu 🚣 valor: pretexto para deixar Dio. ib. 🚁 650---Fernão de Moraes. Morre em Pegu. T. 3. P. 1. p. 277. Jordão de Moraes. Acompanha o Embaixador de Cambaia. T. 3. P. 1, p. 471. Ruy de Meraes." Capitão da Armada contra Pate Marcar. T. 4. P. 2. p. 4182 Car Trans Control Street Morbij. Povoação no extremo do Guzarate. T. 41 R 1. ." p. 634. To the State of the Moreira. Fernão Moreira. Cativo dos Castelhanos. T. 4: P. 1. p. 119. Quer fugir. ib. p. 120. He enforcado. ib. p. 121. Gaspar Moreira. Morre em Mombaça. T. 4. P. A. १८६ व दाह्य १ १ हा . p. 300. Pero Moreira, Ouvidor de Ternate. O que fat na eleição de Capitão. T. 4. P. 2. p. 127. Mareno. João Moreno. Vai a Maldiva. T. 3. P. 1. p. 135. A Bengala ib. p. 135. A Paleacate I noticias que traz de S. Thomé. T. 3. P. 2. p. 225. Lourenço Moreno. Escrivão da Reitoria de Cochij. ··· T. 1. P. 2. p. 74. Moricale. Francisco Fernandes o Moricale. Capitão du Armada contra Pate Marcar. T. 4. P. 2. p. 418. Moro, ou Baischina, Ilha, T. 3. P. 1. p. 566. . T. 4. ·"'P: 1. p. 103.... Mortos. Primeiros mortos nesta conquista. T. x. P. 1. What dos Mortos. T. 4. P. 17p. 500. Har not en Mofes. Rey des Mofes. Noticias que delle ha nelle Reyone. T. 1. P. 1. p. 210. Escreve the ERE D. John II. : - presumpção de que fosse este o Prese Joso. T. 1. Moftafa: Rues Mostafa. Levanta-le com hum galese da

Armadai do Cairo r vem a Dabillo W. 22 Po 1079.

Mes

## 264 SELLA, INDIGEO SAC

Mosteires. Mosteire de mulheres de Sundat. T.4. P. 1. D.7 8-Mosteires des Abexij. T. 3. P. 1. pc 189. e 398. Mostro, Munho Morrio. Quem era. T. 4. P. 1. p. 284. 710 Ajusta as pares em Mombaça... ib. p. 296. Filho de Munho Motato. Seu valor. T. 4. . P. 1. p. 284. Morto. ib. p. 286. Moulanne: Salva no Principe de Pacem : vai com elle foccorrer-se de Diogo Lopes. T. 3. P. J. p. 515. Fiation Governadorede Pacem. ib. p. 5341 Moura. Affonso de Moura. Sua viagem ao Congo. T. 1. L. B. L. pl. 2236. See See Alvaro de Moura. He armado Cavalleiro. T. 2. P. 1. Laiz de Moura, Vai buscar noticias do Preste João: fica em Melinde. T. 1. P. 1. p. 406. ... Mottros, Confiniram contra Vasca da Genta T. 1. P. 1; p. 340. 351. e 352. O que armam com os refens. enib. p. 419. Sukitam, o levantamento ib. p. 435. Traição que fazem em? Mombaga.: ib. p. 3 td. Grande númeto, e podér que tem na India. T. 1. P. 2, no passe T. 4. Polacip. 411. O que perdem com a nossa entrada. T. 1. P. 2. p. 6. Os de Meca são os ii majores inimigos dos Portuguezes, ib., p. 21. Antes tinham o Commercio das especiarias. ib. p. 22. Não -1 gue os nostos tomans carregada do Mouros para Meca. ib. p. 114. Que terras tem na India. ib. p. 317. 1 Como senhoreárant Costala, ib. p. 377, e 389. Embaracam a nossa Fortaleza. ib. p. 3924 Corcamina. .ī il. p. 403. O que fazem em Ceilão. ib. p. 424. Fazem Mouro o Rey Persa. T. 2. P. 1. p. 109. Quando tomáram Goa. ib., p. 442. E comeritimo da Inayadia Tuani Penin penan. Dao veneno aos Portugueses ino Pegin Tig. P. I. p. 284. He o Rey de Ternate I o pringeiro dine le faz Menro em Maluco ibe p. 180. Sua esperteza no Commercio. ib. p. 409. Urdem a ab umito antiguariso Serrão, e Fernão de Magalhãos. orib. p. 690g Deitant for os Resbuftes. That R. I. p. 543. Em que tempo entráram no Gurarato. To 4. John L ii T.

P. 1. p. 147. Como l'se fizerão Mouros los Reys de Bengala. T. 4. P. a; p. 46a. . L'appugglete a contra Mourel. Ilha do Senhorio de Ternate. T. 3. P. 1 p. 567. -ne T. q. P. 20 p. q.21. He foccorrida. Alamier 1. p. 1140. Levantam-se os da Ilha contra os Bostuguezes. D. 4. Po 2, p. 120, 6 161/or minist is good the M Monfes , v. Manfest beren Carrier to a Calonga De Mua. Ilha onde se pesca o aljofar. T. 2. P. 2. p. 264. Munnai. Significado deste termos. Cidades que coma prehende. T. 3. P. 1. pr. 162. . , stoudte c . lin Muar. Rio perto de Malaca. T. 4. P. 2. p. 190. Destruit III. c. .... onte entre 4 20 iqua. P. 13. P. anno cric. . . . . M Mudugal. Cidade ido Hydalcão. T. 3. P. 01 pl. 435. Muhitaneli. Seita dos Paricos! D. 20P /2. pubis 700 m. 355 Mujărechan. Capitrio dei Badur. Nai contra elle. T. M. P. 1. p. 619. Quer matallo Badur. ib. p. 623. Wastor com que lhe falla lib. B. 624.02Hours vom que he . retebido. ib. pulsis. Salvas feridos Mogoles. That P. 2. p. 47. Vai contra elle Melique Caffo. ib. p. 198. . Não entre ha liga thor Azadachan. ib spr 201. Nesdetbas. . esatado. (b. p. 1202) r Recolhecte a Chapotamiliba pr. 204. Mularangue. Rhas de Bengalas T. 40 P. 32 p. 45 45 ilini. Mullieres. Castidades de huma mulher de Ghalarates Ta 4. "R. 1. p. 514g. Amor notable declishmal Muray Fix 2. - i de-Salahading. T. d. P. sanil 6ah thuiberes profituwasida Exercitacido Hydelchia / Ilhalahaniop. 470 mil Do ":: de Natfinga IT. 73.0 P. 11 ... p. 404 > O Tronde Welique (Az andoerca das missberes: Bortuguezas, rébido, apros Como iandam as mulheres manChfinal, e scoproficae trutadas. கள்காற அடி Bulheses idedreschis Aques Groom de meza a ElRey de Cota. T. 4. P. 2 p. 427. in it for Bre. Carrith At Discount and hondall Mondaquest. Porce des Congres Rebelum-R. T. 11. P. 11 p. 233. São vencidos. iba p. 210. q 7.4.4. I and Mun-حنرة

-ty -

Mundibarca, Porto do Mediterranos: Dande antigamente vinha a Malagueta. T. 1. P. 1, p. 1461 Mungo Musaf. Genro delRoy de Cufala, v. Mengo 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Munho: Munhecame. Sobrinho de Abrahemo. He pre-.: 20. T. 1. P. 2. p. 441. Soko. ib., p. 446. Munha Monge. Principe negro. Significado deste nome : ajuda Hocem contra Tirendincande. T. 1. P. 2. .**9. 442.** . . The man of a mile part start Manho Muhaptet .. v. Mahamet. Munho Mototo , v. Metoto. Mor Mahamet, v. Mahamet. .. ...... Muro. Muro entre a China:, e Tartaria. T. 34 P. 1. p. 188. Mure de Cantão: fua figuracib. p. 202. Murzique, Alba. A que Riolomeo thema Teredon. T. ?. Mussa. Capitan que senhoreou. Hespanha. T. 1. P. 1. in a grand of the en : ---- Rev de Songo. T. 11. P. 11. p. 2392 Mustacem: Mambila. Morto por Hilari. T. 2. P. 2. Multafa. Quem era u vence, e matz Haidarim. T. 4. .. P. 10 pd 48 m Manda Cogo. Gofar la Cambaiadib. p. 49. Cérca Adem, ib. p. sob Levanta o cerco. ib. p. st. Julics xquey faz. hos Mourbs : viemb andlo. ib., p. 42. ... Ahima, Melique Az:a defender Dio. ib., p. 148. Honc ras que lhe fan Ballur: da lhe: aritulo de Rumechain, zuiba na 426. Perrende a Cidade de Dio. ib. p. 508. - Defafia-o Manoel de Macedo, ib., p. 922. Leva-o Baordur na tomada de Raofinga, ibelpu 605. Vairtemar ADio a Melique Tocam, ib. ip. 16.37. Perfuade Badur o:a: ir sobre Ghidor. T. 4: P. 2. p. 28. Fica Capitão em ... Mandons dharpaya. Paffa academico dos Mogoles. ib. s p., 45 ... Perfegue, Badur. ab. pesap. i. Toma Cambaia. ib. p. 50. Mustafá Bec. Capitão do Basoo Tra. P. 2. p. 610. . Mustafa Namar : Mamelaga 10 Tent o Estado de Bei-

#### DAS COUSAS NOTAVEIS. 162

Agá Mustafá. Capitão do Hydalcão. Guerra que lhe faz Achandegij. Γ. 4. P. 2. p. 200. Muxama. O que he. T. 3. P. 1. p. 299. e 313.

# N

Nabaes. Francisco de Nabaes. Sua morte. T. 2. P. I.

Ruy de Nabaes. Acha-se na batalha contra os Ru-

mes. T. 2. P. 1. p. 297.

Nabam. Cabo de Nabam. Na costa do mar Parseo. T. 3. P. 2. p. 37.

Naciquepatan. Lugar do Reyno de Orixa. T. 1. P. 2. p. 306.

Nacoda Hamed , v. Hamed.

Nagotana. Povoação junto a Chaul. T. 1. P. 2. p. 295. Nagundij. Rio entre o Canará, e o Decan. T. 1. P. 2.

p. 29 3.

Ì

Naique. Nome que dão aos Capitães Gentios. T. 4. P. 2. p. 237.

Naiquij. Seu significado. T. 2. P. 1. p. 471.

Naires. Nobres do Malabar. T. 1. P. 1. p. 327. Costumes, e exercicios. T. 1. P. 2. p. 331. Ceremonias com que se armam Cavalleiros. ib. p. 335. Sua superstição. ib. p. 336.

Naires de Gachij, Esmorecem de ver a grande potencia de Calecut, T. 4. P. 2. p. 312. Como peleijam

alentados dos Portuguezes. ib. p. 313.

Naiseas. Moures Naiteas. Quem são. T. 1. P. 2, p. 280. eT. 4. P. 2. p. 207. Manda-os matar ElRey de Bifnaga. T. 1. P. 2. p. 280. Povoão Goa. ib. p. 281. Seus costumes. ib. p. 331. Vicios. T. 4. P. 1.

P. 543.
Naiteguir. Cidade do Hydalcão. Cérca-a Cota Maluco.
T. 4. P. 2. p. 223. Toma-a. ib. p. 224. He recuperada. ib. p. 225.

Naitia. Serviço que faz a Badur. T. 4. P. 1. p. 571. He Capitão de Reiner, e Surat. ib. p. 572.

Nam.

Nam. Cabo de Nam. Não passavam delle os antigos navegantes. T. 1. P. 1. p. 19. Proverbio ácerca deste

Cabo. ib. p. 36.

Nambeadarij. Senhor de Repelim. T. 1. P. 2. p. 79. Diffuade a guerra. ib. p. 80. He o primeiro que pede a paz. ib. p. 146.

Nambeadora. Successor de Cochij, v. Rey de Cochij.

Nambear. Mouro de Calecut. Trabalha com que se facam as pazes com ElRey. T 2. P. 2. p. 214. He expulso do Guasilado, e restituido a elle. ib. p. 316.

Noncarote Kiah. Deixa Mahamud por Tutor do filho? mata-o aquelle. T. 4. P. 2. p. 463.

Nangracot. Monte donde se presume nascer o Ganges. T. 1. P. 1. p. 323.

Nanguij. Provincia da China. T. 1. P. A. p. 312. e T. 3. P. 2. p. 4.

Nanto. Cidade da China. T. 3. P. 1. 4. 206.

Pio de Nanto. O que passa com Fernão Pores. T. 3. P. 1. p. 206.

Napata. Cidade da Abafia tomada por Petronio Romano. T. 3. P. 1. p. 379.

Napta. Oleo do Reyno de Pedir. Seu prestimo. T. 2. P. 2. p. 34. e T. 3. P. 2. p. 277.

Nor. Itha vizinha a das Garças. T. 1. P. 1. p. 67.

Nara, Raja Nara. Capitão de Bintão. Vai contra o Rey de Linga. T. 3. P. 2 p 470. He desbaratado pelos Portuguezes, ib. p. 473.

Narbanda. ou Narbada. Grande rio do Guzarate. T. 1. P. 2. p. 294. e T. 4. P. 2. p. 53.

Narbandario. Rio. v. Narbanda. 🗼

Warle. Nome que dão so coco os Canaris. T. 3. P. 1. p! 310.

Narmuchij. Principe de Cochij. Sua morte. T. 1. P. 2. φ.·83.

Navfinga, v. Bifnaga.

Rey de Narsinga, v. Rey de Bisnagá.

Watel. Costa do Natal. Porque teve este nome. P. 1. p. 288. . . .

Cabo do Natal. Porque teve este nome. T. 2. P. 1.

p. 15. Naubeadarij. Deixa ElRey de Cochij, e passa ao Ca-

morij. T. 1. P. 2. p. 83. e 127.

--- Principe de Calecut. Ajusta paz com os nos-· fos. T. 2 P. 2. p. 214. Succede no Reyno, v. Çamorii.

Navegação. Porque tomáram os Reys de Portugal o titulo de Senhores da Navegação. T. 1. P. 1. p. 12. O que alcança a navegação dos Portuguezes. T. 1. P. 2. p. 14. 15. e 175. Assombro que tomam algumas Potencias. ib. p. 180. Trabalham em destruilla. ib. p. 181.

Maufragios. Navios perdidos neste descubrimento. De Affonso de Abreu. T. 2. P. 1. p. 259. De Affonso de Alboquerque, T. 2, P. 2, p. 155. De Affonso de Noronha, T. 2. P. 1. p. 387. De Affonfo Vaz Azambujo. T. 4. P. 1. p. 202. De Aires Gomes da Silva. T. 1. P. 1. p. 303. De Aires da Silva. T. 3. P. 2. p. 206. De Aleixo de Abreu. T. 4. P. 1. p. 258. De D. Alvaro de Castro, T. 3. P. 1. p. 19. De Antonio de Lima, T. 3. P. 1. p. 15. De Antonio Pacheco. T. 3. P. 1. p. 272. De Antonio Rapono. T. 3. P. 1. p. 19. De Bartholomeu Dias. T. 1. P. 1. p. 393. De - Bastião de Sousa. T. 2. P. 1. p. 374. De Bernardin da Silveira. T. 4. P. 1. p. 202. De Braz Sodré. T. 1. P. 2. p. 90. De Christovão Rosado. T. 3. P. 2. p. 347. De Diogo da Fonseca T. 4. P. 1. p. 262. De Diogo Lopes de Sequeira. T. 3. P. 1. p. 340. De Diogo de Mello. T. 3. P. 2. p. 454. De Diogo Pacheco. T. 3. P. 1. p. 272. De Duatte Cecho. T. 3. P. 1. p. 151. e T. 4. P. 1. p. 85. De Duarte da Cof-- ta. T. 3. P. r. p. 603. e 608: De Filippe de Castro. T. 3. P. 2. p. 454. De D. Fernando de Monroy. T. 4. P. 1. p. 278. De Fernão Martins de Sou-4 fa. T. 3. P. 2. p. 361. De Fernão: Peres de Andrade. T. 2. P. 1. p. 512. De Francisco de Alboquerque. T. 1. P. 1. p. 103. De Francisco de Anhaiz. T. 3. P,

P. 2, p. 454. De Francisco de Brito. T. 3. P. 2. p. 347. De Francisco Correa. T. 2. P. 2. p. 313. De Francisco de Gá. T. 3. P. 1. p. 102. De Francisco Nogueira. T. 2. P. 2. p. 166. De Francisco de Noronha, T. 4. P. 1. p. 504. De Francisco de Sá. T. 2. P. 1. p. 374. De Francisco Serrão. T. 2. P. 2. p. 4e T. 3. P. 1. p. 589. De Francisco de Sousa Mancias. T. 3. P. 1. p. 15. De Francisco de Sousa e Menezes. T. 4. P. 1. p. 278. De Francisco de Vasconcellos. T. 3. P. 2. p. 456. De Gaspar da Costa. T. 3. P. 1. p. 271. e T. 3. P. 2. p. 246. De Jeronymo de Sousa. T. 3. P. 1. p. 410. De Jeronymo Teixeira. T. 2. P. 1. p. 421. De Joanne Impolle. T. 3. P. 1. p. 177. De João de Ataide. T. 3. P. 1. p. 66. De João de Borba. T. 3. P. 1. p. 537. De João Chanoca. T. 2. P. 1. p. 86. De João de Freitas. T. 4. P. 1. p. 254. De João de Mello. T. 3. P. 1. p. 130. e 271. De João de Mello e Silva. T. 3. P. 2. p. 454. De João de Queiros. T. 1. P. 2. p. 364. De João Serrão T. 3. P. 1. p. 636. De Jorge de Aguiar. T. 2. P. 1. p. 227. De Jorge de Brito. T. 4. P. 1. p.122. De D. Jorge Tello de Menezes. T. 4. P. 1. p. 56. De Lopo Sanches. T. 1. P. 2. p. 366. De Luiz d'Antas. T. 2. P. 2. p. 406. De D. Luiz de Menezes. T. 4. P. 1. p. 270. De Manoel da Cunha. T. 2. P. 1. p. 517. De Manoel de Lacerda. T. 4. P. 1. p. 259. De Manoel de Soula. T. 3. P. 1. p. 331. c T. 4. P. 1. p. 477. De Martim Affonso de Mello. T. 4. P. 1. p. 173. De Nuno da Cunha, T. 4. P. 1. p. 265. De Palançano. T. 1. P. 1. p. 116. De Paulo da Gama. T. 1. P. 1. p. 369. De Pedreanes. T. 4. P. 1. p. 41. De D. Pedro de Castro. T. 3. P. 2. p. 189. De Pero Ferreira. T. 1. P. 2. p. 107. De Pero Lourenço. T. 3. P. 1. p. 549. e T. 3. P. 2. p. 184. De Pero de Mendonça. 'L. 1. P. 2. p. 173. De Pero Soares. T. 3. P. 1, 1p. 223. De Pero de Taide, T. 1, P. 1. p. 393. De Ruy Pereira T. 2. P. 1. p. 16. De Sancho de Tear. T. 1. P. 1. p. 460. De Simão Martins. T. 2. P. 2. p. 27. De Simão de . ί

| Pina. T. 1. P. 1. p. 393. De Simão de Vera. T. 4.           |
|-------------------------------------------------------------|
| P. 1, p. 119. De Vasco Gomes de Abreu. T. 2. P. 1.          |
| o. p. 89. De Vasca de Taide. T. 1. P. 1. p. 393. De         |
| Vicente Sodré. [L. 1. P. 2. p. 90. :                        |
| Naumaquias. Festas usadas em Sião. T. 3. P. 1. p. 171.      |
| Maugaij. Reyno da China. T. 3. P. 1. p. 190.                |
| Naut. Nome de hum dos Principes da Abalia, v. Abaf-         |
| Sya, e Preste João.                                         |
| Multiques, Significado deste termo. T. 3. P. 2. p. 124.     |
| Nazua. Cidade da Arabia. T. 2. P. 1. p. 237.                |
| Negamale. Ilha onde se perde Martim Affonso de Mel-         |
| la. T. 4. P. 1. p. 173.                                     |
| Negatapão. Porto de Bilnaga. T. L. P. 2. p. 303.            |
| .: Digar de Negatapão. Pertende destruir os Portu-          |
| guezes. T. 4. P. 1. p. 518.                                 |
| Negraes. Caho de Negraes. Sula alturaci T. L. P. 2. p. 107. |
| Negros, ou Jalofos. Viem os primeiros a Portugal. T. 1.     |
| P. 1. p. 74                                                 |
| Neguz Tederos. Nome que os Abexis dao ao Rey dos            |
| Judeos. T. 3. P. 1. p. 371.                                 |
| Nebeda Begue. Traição que arma a Diogo Lopes de Se-         |
| queira. T. 2. P. 2. p. 29. Salva-o ElRey de Pedir:          |
| foge de Malaca. ib. p. 30. Valor com que briga, e           |
| morre, ib. p. 31. Manilha que trazia, ib. p. 32.            |
| Nehoda Ifmaeli Mouro de Malaca. Vai a Maluco.               |
| T. 2. P. 2. p. 104. e T. 3. P. 1. p. 584.                   |
| Meiquibares. Que nação he: guerta que fatem aos Mou-        |
| ros em Goa. T. 2. P. 1. p. 37. São os principaes das        |
| Neira. Ilha junto a Banda. T. 3. P. 2. p. 485.              |
| Whaya. Francisco da Nhaya. Sahe de Armada. T. 1. P. X.      |
| . p. 393, Perde os navios: he prezo, ib. p. 394. Não        |
| o querem devar & India. 3b. p. 393. Vai a Gofala.           |
| ib. p. 433. Peleija contra Hocem. T. 2. P. L. p. 193.       |
| Vai Capitacia India: seu naufragio. T. 3. P. 2. p.          |
| :'454. Torna outra vez. T. 4. P. 1. p. 29.                  |
| Pedro de Nhaya. Vai fazer Fortaleza em Cofala.              |
| T. 1. P. 2. p. 195. Porque se demora ib. p. 362.            |
| Sua                                                         |
|                                                             |

. Sua viagem. ib. p. 363. Faz a Fortaleza da Madej-. ra. ib. p. 169. e 191. Defende ó cerco, ib. p. 179. e 400. Vai contra los Mouros, it. p. 402. Defende delles a Fortaleza. ib. p. 403. Dá seccorro ao novo Rey, ib. p. 404. Sua morte. ib. p. 432. Nicolao. Nicolao V.. Papa, Doações que faz a Coroa de Portugal do que conquituffe T. T. P. I. p. 150 . 111 / Nicoláo Coelho , v. Coelho. Niguer. Fonte donde masce o rio Gamber. T. 1. P. 1. The second of the second second p. 216. \_ . . f .'s Milao, Cidade Capital dos Patanes. T. 4. P. 2. p. 16. Nilichilat. Povoação de Cananor. T. 1. P. 2. p. 2974 Nilo. Rio. Sus nafrenté. T. 1. P. 1. p. 086. Nimpó. Cidade da China: T. 12-Pang. p. 288. e T. 3. P. 1. p. 187. . ( P 1. p. ) . Nina Chetta." Gentio de Malaca. Bemilique faz aos que .: ficaram cativos. T. 2. P. 2. p. 4. Moraservada a sua cafa no faque da Cidade. ib. p. 83. Tem o regimento to doi Gentiol. ib. p. 84. Manda and felcubrimento de Banda. ib. p. 104. Ajuda os Bostuguezés contra: Pa-- te Quetir. ib. p(1324. Quet compran o junco do Pat : the Unus. ibl. p. 971. Queremetime the o officion vaa lor com que idispõe a sua morte libare. 383. A ser N na Cunapauli vaisCanapan. L. Laulh . 17. e. . ch. 1 stort Minne: Ras. Quempera. O que paffament Dio. T. 4. P. 2. p. 102. 18, qui y & D. 5 horio a har T Nicsiranhan. Principe Perfq. Sua vinude. T. 2. P. 10 2. p. 408. Respostantiavel. ib. at 4100 Convoca os homens sabios : tem noticia do jogos do Eaxadrez ib. p. 412. Pro A. A. & Y. A. m. A. & other to Mara! Maluco: Senhor de Chaulani Redebe os Portugues. ci zes. T. 2. P. 1. pent825 Tributarizea dortugal: ib.; p. . 418. Concede Fortaleza eus Chius. 72Fck. 18: 2. p. 60. .. Guerra que teat com ElRoyndo Gambaia. F. a. Phi. .:: p. 232. Soccorrecte ansiPashigudiai. ibo pi 203.: Vai contra Soltão Baduri ib. p. 589. ar Dujxar a guerra de ... Cambaia por intervenção de Nuncida Conha. T. 4. .: P. 2. p. 80. Com que si confine ib. p. 172. Livra Abra-BH :

hemo. ib. p. 187. Prende Maluchan. ib. p. 188. . Como se ha com o Verido. ib. p. 189. Toma tudo a Cogertechan, ib. p. 205. Ajustes com Nuno da Cunha. ib. p. 227. Presumpções que ha delle. ib. p. 341. Noba'. v. Nobeá. Nobach. Astrologo. Causa da fundação de Bagodad. T. 1. P. 1. b. S. Nobia. Região. Onde se vem Igrejas de Christãos. T. 3. P. 1. p. 381. Nobis. Que gente he. T. 1. P. 1. p. 259. Nobreza. Infignia de nobreza entre os Negros. T. 1. P. 1. p. 158. No Monomotopá, ib. p. 384. v. Infignias. Nogatana. Rio na raia Oriental do Guzarate. T. 4. P. 1. p. 130. Nogotava. Rio de Guzarate. T. 1. P. 2. p. 294. Nogueira. Antão Nogueira. O que faz em Ormuz. T. 2. . P. 2. p. 437. Vai ao mar Roxo. T. 3. P. 1. p. 16. Sua morte. ib. p. 66. Francisco Nogueira. Cativo, e refgatado: seu naufragio. T. 2. P. 2. p. 166. Capitão em Calecut. ib. p. 316. Noldij, Ilha de Bengala, T. 4. P. 2. p. 454. Nolle. Antonio Nolle. Vera a Portugal: Ilhas que descobre. T. 1. P. 1. p. 140. 🕶 😗 Bartholomen : Nolle. 🕽 Vão com Antonio Nolle ao Rafael Nalls. descubrimento das Ilhas. T. 1. P. 1. p. 139. Mounes. Francisco Novaes. Vai a India. T. 1. P. 1. p. 464. Sua morte. T. 2. P. 1 p, 204.... Norbate. Cidade da Costa da Arabia. T. 1. P. 2. Mordin. Raes Nording: Infidelidade que usa com o Rey e de Ormuz. T. 2. P. 1. p. 118. Jura as pares com os

Portuguezes, ih. p. 141. Amizade que tem com os Portuguezes, T. 2. P. 2. p. 419. Pompa com que he rtratado, ib. p. 420. Tem o Governo de Ormuz. ib. p. 429. He prezo pelo fobrinho. ib. p. 431.

-011

Noronha. D. Afinfo de Noronha. Capitão de Socotorá. T. 2. P. 1. p. 3. He o primeiro que desembarca. ib. p. 42. Toma posse da Fortaleza. ib. p. 50. Larga-a:

fùa morte. ib. p. 388.

D. Alvaro de Noronha. Seu valor em Socotorá. T. 2. P. 1. p. 44. Vai a Calecut. ib. p. 355. Toma. a Fortaleza de Goa. ib. p. 459. Capitão de Goa. ib. p. 470. Briga com os Mouros. ib. p. 482. Soccorre Diogo Fernandes de Béja. ib. p. 507. Sua morte. ib. p. 508.

Bastião de Noronha. O que lhe succede com huma

náo de Mouros, T. 3. P. 2. p. 191.

D. Garcia de Noronha. Sua viagem á India. T. 2.
P. 2. p. 162. Soccorre Goa. ib. p. 175. e 196. Capitão Mór do mar. ib. p. 213. Faz pazes com o Çamorij. ib. p. 215. Vai ao Effreño. ib. p. 225. A Adem. ib. p. 239. O que faz em Calecut. ib. p. 314. Acompanha o Embaixador da Pería. ib. p. 424. O que faz em Ormuz. ib. p. 436. Tem os poderes de Capitão Mór. ib. p. 485. Defgoftos que tem com Lopo Soares. T. 3. P. 1. p. 9. Parte para o Reyno. ib. p. 10. Vai Vifo Rey á India. T. 4. P. 2. p. 721. Soccorro que prepara para Dio. ib. p. 724. O que paña com Nuno da Cunha. ib. p. 728. e 732. Como se porta com Nuno da Cunha. ib. p. 735.

João Rodrigues de Noronha. Capitão de Ormuz. T. 3. P. 2. p. 112. O que faz em Mascate. ib. p. 163.

Luiz de Norenha. O que passa com huma não de Mouros. T. 3. P. 2. p. 191.

Nos de Banda, v. Banda.

Nosaradim. Xiah Nosaradim. Rey do Delij. Seu poder. e conquistas. T. 2. P. 1. p. 443. Sua morte. ib. p. 445. Como conquistou os Reynos de Guzarate, e Palle. T. 4. P. 1. p. 540. Cidades que funda. ib. p. 542.

Nocarij. Cidade da costa de Cambaia. T. 1. P. 2. p. 294. Sua fundação, e motivo, T.4. P. 1. p. 552.

Nova. João da Nova. Quem era: vai Capitão à India. T. 1. P. 1. p. 463. Descobre a Ilha da Conceição. ib. p. 466. Sua viagem. ib. p. 447. Náos que toma. ib. p. 468. Vai a Cananor. ib. p. 469. Deixa alli Feitores. ib. p. 473. Peleija com a Armada do Camorij. ib. p. 474. He bem despachado em Cochij. ib. p. 475. Descobre a Ilha de Santa Helena. ib. p. 477. Honra que lhe fazem no Reyno. ib. p. 478. Volta com D. Francisco de Almeida. T. 1. P. 2. p. 195. Vai visitar o Rey de Cabo Verde. ib. p. 196. Vai a Quiloa. ib. p. 199. Defende a casa de Anconij. ib. p. 221. Acompanha o para fer coroado Rey de Quiloa, ib. p. 322. Vai a Mombaça, ib. p. 240. Seu valor. ib. p. 244. Em Coulão. ib. p. 348. Volta ao Reyno. ib. p. 359. Inverna em Angoxa. T. 2. P. 1. p. 17. Fica de Armada. ib. p. 18. Vai a Ormuz. ib. p. 93. Fica em Calayate. ib. p. 95. Vai a Cuiriate ib. p. 97. O que faz na guerra de Ormuz. ib. p. 159. Discordia que tem com Affonso de Alboquerque. ib. p. 169. Passa á India. ib. p. 172. Vai contra os Rumes. ib. p. 255.

Novus Orbis. Andam mal escritas nesse livro as cousas da India. T. 1. P. 1. p. 447. Traz incorporado hum Tratado de Ludovico Romano. T. 1. P. 2. p. 410.

Nuba. Nome de huma das nascentes do Canagá. T. r. P. 1. p. 214.

Nanes. Fernão Nunes. Escrivão de Cochij. Le a successão de Lopo Vaz. T. 4. P. 1. p. 32. Faz o auto. ib. p. 36.

Gonsalo Nunes. Capitão da Frota de Vasco da Ga-

ma. T. 1. P. 1. p. 279.

Henrique Nunes de Leão. Capitão para a India. T. 2.

P. 2. p 313.

Jorge Nunes de Leão. O que faz em Malaca. T. 2. P. 2. p. 55. e 84. Morre no cerco de Goa. ib. p. 189.

Pero Nunes. Vedor da Fazenda da India. T. 3.

P. 1. p. 325.

Nuno da Cunha, v. Cunha. Nuno Leitão, v. Leitão. Numo Manoel . v. Manoel. Nune Triflae , v. Triflae.

Bij. Rio. Chamado por Ptolomeu Rapto. Seu nafcimento. T. 1. P. 2. p. 208.

Ochioy. Cidade da China. T. 3. P. 1. p. 188.

Odia. Metropoli de Sião. T. 2. P. 2. p. 20.

Ogane. Principe da Africa. Veneração em que he tido. T. 1. P. 1. p. 181. Authoridade de confirmar os outros Reys: como recebe os Embaixadores. ib. p. 182. Presumo-se ser o Preste João. ib. p. 183.

Oja. Cidade. Sua lituação, e defeza. T. 2. P. 1. p. 26. He entrada, saqueada, e queimada. ib. p. 29.

---- Lugar diante de Melinde. São alli bem re-

cebidos os Portuguezes. T. 3. P. 1. p. 330.

Xeque de Oja. Resposta que manda a Tristão da Cunha. T. 2. P. 1. p. 26. He morto. ib. p. 28. Qla, Folha com que se cobrem as casas. T. 1. P. 1. p.

327. Em que escrevem. T. 1. P. 2. p. 322.

Olam. Moçadam Olam. Porque teve este nome: sua morte. T. 4. P. 2. p. 490.

Oliveira. Jeronymo de Oliveira. Mata á traição D. Al-... varo da Silveira: he por isso justicado. T. 3. P. 1. p. 65.

Ruy de Oliveira. Sua viagem á Mina. T. 1. P. L. p. 159.

Olor. Lugar no caminho de Baroche. T. 4. P. 1. p. 634. Omaum Patxiah, v. Patxiah.

Omenagem. Theor da Omenagem que fez Vasco da . . Gama. T. 1. P. 1. p. 275.

Onage. Cidade. T. 4. P. 1. p. 104.

Onça. Onça de caça, que vem da Perha a ElRey D. Manoel. T. 2. P. 2. p. 177.

Oper.

Onor. Cidade, e Reyno. T. 1. P. 2. p. 258. e 296. Entra nelle D. Francisco de Almeida. ib. p. 269. Estrago que faz. ib. p. 274. Noticia deste Porto. ib. p. 279. Privilegios que tem seus moradores, e porque? T. 2. P. 2. p. 145.

Rey de Onor. Comprimentos, e Embaixadas que manda a D. Francisco de Almeida. T. 1. P. 2. p. 258. e 259. Guerra que traz com o Sabaio. ib. p. 282. Manda Embaixadores a Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 1. p. 549. Sua morte. T. 2. P. 2. p. 112. Succede-lhe Melrao. v. Melrao.

Mouros de Onor. O que fazem a D. Lourenço de Brito. T. 1. P. 2. p. 267. e 270.

Oração. Substancia da Oração que fizeram em Goz a Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 2. p. 180.

Orches. Lambert de Orches. Doação que se lhe fizeram de alguns maninhos no Reyno, e com que condição. T. 1. P. 1. p. 39.

Orficam. Lugar entre Rosalgate, e Moncadam. T. 1. P. 2. p. 289. Seu rendimento. T. 2. P. 2. p. 478.

Guafil de Orfacam. Como se ha com Tristão Vaz. T. 3. P. 2, p. 158.

Orfacem. Quem era: pede soccorro ao Governador da India. T. 3. P. 1. p. 515. He restituido. ib. p. 519. Condições com que se lhe entrega o Reyno. ib. p. 534. Recolhe-se a Malaca. T. 3. P. 2. p. 280.

Oria v. Orixa.

Orixa. Reyno da India. T. 1. P. 1. p. 324. Onde fica. T. 1. P. 2. p. 306. e T. 3. P. 1. p. 155. Guerra que

tem com o Reyno de Bisnagá, ib. p. 416.

Ormuz Reyno, e Cidade junto ao Cabo Rosalgate.
T. 1. P. 2. p. 289, e T. 2. P. 1. p. 107. Falta que tem de agua: proverbio que ha neila Cidade. ib. p. 108. Sua fundação. ib. p. 113. Reys que teve. ib. p. 114. Fortificação. ib. p. 124. O que obra Affonfo de Alboquerque. ib. p. 226. Rendimento delle Reyno. T. 2. P. 2. p. 477. Levantamento que ha Barres. Indice.

M con-

contra os Portuguezes. T. 3. P. 2. p. 124. Queimão a Cidade os proprios naturaes. ib. p. 152.

Fortaleza de Ormuz. Quando foi feita. T. 2. P. 1.

p. 147. Cerco que desende. T. 3. P. 2. p. 131.

Rey de Ormuz. He governado por Coge Atar. T. 2. P. 1. p. 120. Faz-se tributario de Portugal. ib. p. 146. Torna a rebelar-se. ib. p. 153. Manda Embaixadores a Portugal. T. 2. P. 2. p. 177. Sujeição que tem a Raes Hamed. ib. p. 430. He livre por Affonso de Alboquerque. ib. p. 433. Apparato com que he restituido. ib. p. 440. Rendimentos que tem. ib. p. 477. Despezas. ib. p. 480. Sente deixallo Affonso de Alboquerque. ib. p. 487. Guerra que traz com o Rey de Lasah. T. 3. P. 2. p. 26. He soccorrido pelos Portuguezes. ib. p. 27. Cérca a Fortaleza. ib. p. 130. Desampara a Cidade. ib. p. 149. Passa a Queixome, ib, p. 150. Conselhos que lhe dá D. Garcia, ib. p. 156. Sua morte: he levantado Mahamud Xa, ib. p. 169. Ajusta pazes com os nossos, ib. p. 177. Do que toma por ElRey D. Manoel. ib. p. 182. Requer a prizão de Xarafo. ib. p. 195. Torna para Ormuz. ib. p. 197. O cue responde ao Capitão. ib. p. 199. Cafa com huma filha de Xarafo. ib. p. 200. Accreicenta-se-lhe o tributo. ib. p. 201. Como recebe Nuno da Cunha. T. 4. P. 1. p. 317. Condemnação que tem pela morte de Hamed. ib. p. 323 Requerimentos que faz. ib. p. 324.

Ornelas. Diogo de Ornelas. Vai contra Bintão. T. 4.

P. 1. p. 60.

Orracas. Casa das Orracas. Tomam os Capitães de Ormuz este rendimento: he restituido ao Rey de Ormuz: torna a largallo. T. 4. P. 1. p. 327.

Ortiz. D. Diogo Ortiz. Prégação que faz em Restello.

T. 1. P. 1. p. 382.

Ouro. Vein o primeiro ouro a este Reyno. T. 1. P. 1. p. 63. Dito notavel de Filippe a respeito do ouro. T. 1. P. 2. p. 9. Quantidade que vem de Guiné. ib. p. 27. Sinaes por que se conhece nas minas de Co-

fala. ib. p. 376. Abundancia delle. ib. p. 377. Quantidade que concorre á Fortaleza. ib. p. 397. O que vem a Malaca de Camatra. T. 2. P. 2. p. 90. Pouco que ha em Ceilão. T. 3. P. 1. p. 113. Abundancia em Sião. ib. 170. No Reyno de Barroz. ib. p. 266. Minas que ha na Abassia. ib. p. 354. e 371. Abundancia que ha em Camatra. ib. p. 507. Da Ilha de Subo. ib. p. 648.

Ourobachela. Thesoureiro de Cachil Daialo. T. 4.

P. 2. p. 137. He morto. ib. p. 149.

Ilhas do Ouro. Perigos da sua navegação. T. 3. P. 1. p. 264. e 269. Mandam-se descubrir. ib. p. 412.

Medaos do Ouro. Onde ficam. T. 2. P. 1. p. 376. Rio do Ouro. Porque teve este nome. T. 1. P. 1.

Osouro. João de Osouro. Ouvidor Geral da India. T. 4. P. 1. p. 31.

Otondo. Lugar.

Ovedech. Nome proprio do tio Sanagá. T. 4. P. 1.

p. 10q. Oxo. Rio chamado Geum. T. 4. P. 2. p. 4.

Oyas. Nome que tem os Nobres em Sião. T. 3. P. 1. p. 171.

D Açanha. Alvaro Paçanha. Seu valor. T. 2. P. 1. p. 75. Como se ha na batalha com os Rumes. ib. p. 301. Sua morte. ib. p. 307.

Ambrosio Paçanha. O que saz na batalha dos Rumes. T. 2. P. 1. p. 283. Seu valor. ib. p. 301. Mor-

te. ib. p. 307.

Antonio Paçanha. Vai Embaixador a Pegu. T. 3. P. 1. p. 274. Seu valor. ib. p. 300.

João Rodrigues Paçanha. Sua morte. T. 2. P. 1. p. 204.

Jorge Paçanha. Seu valor. T. 2. P. 1. p. 75. Sua morte. ib. p. 204.

Manoel Paçanha. Primeiro Capitão de Anchediva. T. 1. P. 2. p. 268. Defende o cerco. ib. p. 420. Faz huma representação contra Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 1. p. 322. He morto em Calecut. ib. p. 373.

Pacem. Reyno vizinho a Malaca. T. 2. P. 1. p. 397.

Quanto augmenta com a fundação de Malaca. T. 3.

P. 1. p. 512. Costume de matarem neste Reyno os Reys. ib. p. 512. He tomado pelo Rey de Achem.

T. 3. P. 2. p. 265.

Rey de Pacem. Recebe bem Diogo Lopes de Sequeira. T. 2. P. 1. p. 397. Manda vifitar Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 2. p. 30. Recolhe os Portuguezes que dão á costa. ib. p. 157. Manda-os a Affonso de Alboquerque. ib. p. 158. Rouba, e mata os Portuguezes. T. 3. P. 1. p. 299. Pede pazes ib. p. 303. He mettido de posse pelos nossos o Principe Orsacam. ib. p. 519. Faz pazes por intervenção do de Pedir. T. 3. P. 2. p. 249. Recolhe-se a Malaca. ib. p. 280. Incita o Rey de Ujantana para matar o Mensageiro de Portugal. ib. p.

Fortaleza de Pacem. He a primeira que largámos na India: Reys com quem vizinha. T. 3. p. 2. p. 241. Risco que corre. ib. p. 258. He combatida pelo Rey de Achem. ib. p. 268. e 274. Largam-na

os nostos. ib. p. 279.

Xabandar de Pacem. Força que faz junto á nossa Fortaleza. T. 3. P. 2. p. 262. Traição que arma ib.

p. 265.

Pacheco. Antonio Pacheco. Recolhe a gente de hum navio perdido. T. 2. P. 1. p. 34. Capitao Mór de Malaca. T. 3. P. 1. p. 7. Prezo. ib. p. 90. Solto. ib. p. 148. Sua pouca fortuna. ib. p. 266. Vein prezo á India. ib. p. 270. Seu naufragio: valor com que briga. ib. p. 271. He resgatado. ib. p. 272.

Christovão Pacheco. Sua morte. T. 2. P. 2. p. 335.
Diogo Pacheco. Vai contra Sansotea Raja. T. 3.
P. 1. p. 253. e 255. A descubrir as Ilhas do Ouro.
ib. p. 264. O que passa no Reyno de Barroz. ib.

p. 266. Perigos da sua navegação. ib. p. 269. Resgata seu irmão. ib. p. 272. Sua morte. ib. p. 273.

Duarte Pacheto Pereira. O que faz em Calecut. T. 1. P. 1. p. 428. Torna á India. T. 1. P. 2. p. 86. Dá sobre Cambolão. ib. p. 96. Fica em soccorro de Cochij. ib. p. 102. Victoria que alcança. ib. p. 119. Traição que lhe armam. ib. p. 123. Valor com que desende a Cochij. ib. p. 127. Querem matallo os Naires de Cochij. ib. p. 136. Desbarata o Çamorij. ib. p. 137. Concede-lhe pazes. ib. p. 146. Soccorre Coulão. ib. p. 146.

Francisco Pacheco. Capitão da Villa dos Rumes em Dio. T. 4. P. 2. p. 647. Quer largar a sua deseza. ib. p. 649. Valor com que se desende. ib. p. 654. Rende-se a partido. ib. p. 656. Escapa de ser

prezo em Bengala. T. 4. P. 2, p. 481.

Gabriel Pacheso. Seu valor em Dio. T. 4. P. 1. p. 699.

Gonsalo Pacheco. Manda hum navio ao descubri-

mento de Guiné. T. 1. P. 1. p. 84.

João Pacheco. Seu valor em Bintão. T. 4. P. 1. p. 70.

Manoel Pacheco. Vai contra Sansotea Raja. T. 3. P. 1. p. 253. Guerra que saz a Pacem, e Achem. ib. p. 300. Valor de sinco homens seus. ib. p. 301. Como responde a ElRey de Pacem. ib. p. 304. O que passa em Bintão. T. 3 P. 1. p. 560. Fia-se no Rey de Achem, T. 4. P. 2. p. 107. Sua morte, ib. p. 108.

Verissimo Pacheco. Trata de salvar seu irmão. T. 3.

P. 1. p. 93. Sua morte. ib. 124.

. .

Pacuculij. Ilha de Bengala. T. 4. P. 2. p. 454.

Padaminij. Linhagem do Guzarate: dom que tem. T. 4.
P. 1. p. 543.

Padarau. Seu fignificado. T. 4. P. 1. p. 462.

Padrão. Manda ElRey D. João II. por padrões de pedra nos novos descubrimentos. T. 1. P. 1. p. 148. Sua figura. ib. p. 171.

Ca-

Cabo do Padrão. Como teve este nome. T. 1. P. 1. p. 174.

Rio do Padrão. Outros nomes que tem: porque lhe puzeram este. T. 1. P. 1. p. 172.

Padua. Baixos de Padua. Onde ficam. T. 2. P. 1. p. 387.

e T. 3. P. 1. p. 306.

Paes. Diogo Paes. Feitor de Chaul. T. 3. P. 1. p. 477.

Gaspar Paes. Vai a Dio. T. 4. P. 1. p. 389. Não conclue o negocio a que he chamado, ib. p. 392.

Queima a Armada. ib. p. 395. Juiz da Alfandega de Dio. T. 4. P. 2. p. 376.

João Rodrigues Paes. Vai fazer guerra a Cambaia.

T. 4. P. 1. p. 408.

Pagens do Badur. Seu valor. T. 4. P. 2. p. 360.

Pago. Sua fundação. T. 2. P. 2. p. 6. Lugar no rio Muar: fazem os Mouros huma Fortaleza. T. 3. P. 1.

p. 147. e 288. He destruida. ib. p. 296.

S. Paio. Lopo Vaz de S. Paio. Capitão para a India. T. 2. P. 2. p. 168. Defende Goa. ib. p. 189. Vai ao Estreito, ib. p. 225. Soccorre Affonso de Alboquerque. ib. p. 279. Fica em Dabul. ib. p. 312. Vai a Ormuz. ib. p. 437. Capitão de Cochij. T. 3. P. 2. p. 346. Condição com que lhe dão e Governo da India. T. 4. P. 1. p. 5. Vai a Cunanor. ib. p. 8. Desbarata os Mouros. ib. p. 13. Protestos que lhe faz Francisco de Sa. ib. p. 14. He recebido em Goa. ih. p. 15. Trabalho da jornada de Ormuz: socega aquelle Reyno. ib. p. 18. O que passa com Melique Az. ib p. 25. Vem nomeado do Reyno Governador. ib. p. 36. Seu procedimento com os Capitaes que vem do Reyno. ib. p. 38. Desiste de ir contra os Rumes, ib. p. 42. Como se porta com Pero Mascarenhas. ib. p. 125. e 233. Manda-o prender. ib. p. 135. O que escreve a Christovão de Sousa. ib. p. 138. Rasga os requerimentos de Pero Mascarenhas: prohibe chamarem-lhe Governador. ib. p. 141. Fidalgos que prende. ib. p. 146. Consente em Juizes arbitros. ib. p. 160. Tem sentença a seu fa-VOI.

vor. ib. p. 164. Armadas que manda. ib. p. 167. Briga com os Malabares. ib. p. 196. Queima Porcá. ib. p. 199. Desbarata a Armada de Dio. ib. p. 208. Acha votos contrarios a ir fobre Dio. ib. p. 213. Resposta que dá aos Embaixadores do Hydalcáo. ib. p. 226. Entrega o Governo a Nuno da Cunha. ib. p. 373. Vem prezo ao Reyno. ib. p. 378.

Ruy de S. Paio. Seu valor. T. 2. P. 1. p. 75. Sua

morte. ib. p. 205.

Vasco Pires de S. Paio. Soccorre Soltão Badur. T. 4. P. 2. p. 74. Combate Varivene. ib. p. 87. Toma esta Fortaleza aos Mogoles. ib. p. 89.

Paiva. Affonso de Paiva. Vai por terra ao Preste João.

T. 1. P. 1. p. 194. Sua morte. ib. p. 195.

Francijco de Barros de Paiva. Vai defender Granganor. T. 4. P. 2. p. 310.

Gaspar de Paiva. Seu valor em Goa. T. 2. P. 1. p. 487. Vai de guarda costa. ib. p. 521. Acha-se na segunda tomada de Goa. ib. p. 553. Vai á tomada de Malaca. T. 2. P. 2. p. 56. 60. e 84.

Gonsalo de Palva. Sua jornada á India. T. 1. P. 2. p. 195. Estragos que faz em Mombaca. ib. p. 239.

Acha-ie na tomada de Coulão. ib. p. 348.

João de Paiva. Dito que diz a Nuno da Cunha.

T. 4. P. 2. p. 349.

Palaçano. O que passa no Canaga: seu nausragio. T. 1. P. 1. p. 116. Briga que tem com os Mouros: volta ao Reyno. ib. p. 117.

Palaura. Desempenha Fr. Antonio Loureiro a palaura de tornar a Cambaia. T. 3. P. 2. p. 174.

Paleacate. Cidade do Reyno de Bisnaga. Vestigios do Templo de S. Thomé. T. 3. P. 2. p. 224.

Palha. Ruy Palha. O que faz em Adem. T. 2. P. 2. p. 245.

Palimbam. Reyno de Camatra. T. 3. P. 1. p. 511.

Palitaná. Cidade de Cambaia. T. 4. P. 1. p. 626.
Palle. Reyno do Indostão. T. 1. P. 1. p. 324. e T. 4.
P. 1. p. 540.

Pal-

Palle. Fortaleza do Nizamaluco. He-lhe tomada, e recobrada pelos Portuguezes. T. 4. P. 1. p. 414.

Palma. Huma das Ilhas Canarias. T. 1. P. 1. p. 95. Costumes de seus moradores. ib. p. 108.

---- Ilha de Cabo Verde. T. 2. P. 1. p. 5.

Porto de Palma. O que alli faz Soeiro da Costa.
T. 1. P. 1. p. 95. Manda-le conquistar. ib. p. 100.

Palmeiras. Cabo das Palmeiras. Porque lhe deram este nome. T. 1. P. 2. p. 306.

Delmaine material was

Palmeiras notaves, que demarcão a terra dos Azenegues. T. 1. P. 1. p. 109.

He o major capedal dos Malabares T. A. P. T.

He o maior cabedal dos Malabares. T. 4. P. 1.

p. 199.

O que dão as palmeiras das Maldivas. T. 3. P. 1. p. 308. Cairo que dão. ib. p. 311.

Pam. Reyno da costa de Malaca. T. 3. P. 2. p. 295.

e T. 3. P. 1. p. 162.

Rey de Pam. Levanta-se contra o de Sião. T. 2. P. 2. p. 17. He cercado, ib. p. 19. Vem casar a Malaca. ib. p. 20. Persuade que se desenda. ib. p. 50. Ajuda ElRey de Malaca: he derrotado. ib. p. 66. Faz-se Vassallo de Portugal. ib. p. 151. Casa com a filha delRey de Bintão. T. 3. P. 2. p. 294. Guerra que lhe saz Martim Afsonso de Mello. ib. p. 466. Soccorre ElRey de Bintão. T. 4. P. 1. p. 62. He desbaratado. ib. p. 64. Mostras de amizade que dá a D. Estevão da Ganna. T. 4. P. 1. p. 534.

Panacote. Lugar de Orixa. T. 1. P. 2. p. 306. Panagate. Lugar de Orixa. T. 1. P. 2. p. 306.

Panhames. Rio do Monotopá. T. 1. P. 2. p. 374.

Panical. Mestre de esgrima dos Naires. T. 1. P. 2. p. 333. e T. 3. P. 2. p. 333. Faz-se Christáo: vai na Armada de Diogo Lopes. T. 3. P. 1. p. 476.

Panane. Povoação de Calecut. T. 1. P. 1. p. 441. e T. 1. P. 2. p. 297. He tomada: fua grandeza. T. 3. P. 2. p. 380. He entrada, e queimada. ib. p. 390.

Panaruca. Porto de Jaua. T. 4. P. 1. p. 88. e 113.

Rey de Panaruça. Quer assentar pazes em Malaca:

briga que tem seus Embaixadores com os Malaios.

T. 4. P. 1. p. 114.

Pandar. Boenogaho Pandar. Rey de Ceilão. He cercado. T. 4. P. 1. p. 169. Livre. ib. p. 170. Fidelidade com os nossos. T. 4. P. 2. p. 320.

Madane Pandar, v. Madane.

Pandarane. Povoação de Calecut. T. 1. P. 2. p. 43. e 299.

Pandaminij, v. Padaminij.

Pandapor. Cidade do Sabaio. T. 2. P. 1. p. 453.

Panella. Cidade do Hydalcão. T. 2. P. 1. p. 454. e T. 4. P. 2. p. 182.

Pange lungos. Póvos do Reyno do Congo. T. 1. P. 2. p. 205.

Pangij. Paço de Goa. T. 2. P. 1. p. 455.

Pangocay. Cidade vizinha de Malaca. T. 3. P. 1. p. 162. Panfo Aquitimo. Embaraça o Christianismo no Congo. T. 1. P. 1. p. 236. Quer excluir o Principe legitimo. ib. p. 237. He por elle vencido. ib. p. 242. Sua morte. ib. p. 243.

Pantoja. Alvaro Pantoja. Seu valor. T. 2. P. 1. p. 75.

Francisco Pantoja. Rica preza que toma. T. 2. P. 1. p. 389. Céde da Capitania de Goa. T. 2. P. 2. p. 124. Páo. João Rodrigues Páo. Mata Mendo Affonso: perde-

se em hum navio. T. 3. P. 1. p. 66.

Papuas. Ilhas. Chamadas também de D. Jorge. T. 4.

P. 1. p. 104.

Paracate. Congraça Hocem com Raes Soleimão. T. 3.

P. 1. p. 37.

Paramifora. Vem fugido de Jaoa: mata o Rey de Cingapura: toma-lhe o Reyno. T. 2. P. 2. p. 5. Foge delRey de Sião: funda Pago, ib. p. 6. Vem povoar Bintão. ib. p. 8.

Parau. Rey de Parau. He convidado pelo Camorij contra os nosfos: fica neutral. T. 4. P. 2. p. 302.

Pareas. Solemnidade com que entram em Lisboa as primeiras pareas, que vem da India. T. 1. P. 2. p. 75. Faz-le dellas huma Custodia. ib. p. 76.

Po-

Parangalle. Povoação de Calecut. T. 1. P. 2. p. 297. e T. 4. P. 1. p. 473.

Parafanga. Medida dos Parseos. T. 2. P. 2. p. 257.

Parduo. Moeda da India. Seu valor. T. 1. P. 2. p. 68. Parecer. Parecer de Nuno da Cunha sobre a guerra

dos Turcos. T. 4. P. 2. p. 728.

Paribara. Cossario da Jaua. T. 4. P. 2. p. 554.

Paropanisus. Nome que Ptolomeu dá ao Mogostão. T. 4.

P. 2. p. 4.

Parseo. Mar Parseo. Sua descripção. T. 3. P. 2. p. 35. Pórtos, e povoações: porque tem este nome. ib. p. 36. Ilhas que tem. ib. p. 37.

Parveii. Nome que Ptolomeu dá aos montes Angon.

T. 4. P. 2. p. 5. e 9.

Parvolide. Terras de Parvolide. T. 4. P. 2. p. 200.

Patalim. Ruy de Brito Patalim. Capitão de Cofala. T. 2. P. 1. p. 89. Capitão em Malaca. T. 2. P. 2. p. 105. Encontro que tem com Pate Quetir. ib. p. 332. Briga com Pate Unus. ib. p. 358. Discordia que tem com Fernão Peres. ib. p. 359. Defende Malaca. ib. p. 361. Perigo que corre com Tuão Maxelis. ib. p. 478. Armada que faz contra Bintão. ib. p. 380.

Simão de Brito Patalim. Lança-fe com os Castelhanos. T. 4. P. 1. p. 119. Foge-lhe. ib. p. 120. He

justicado por elles. ib. p. 121.

Patam. Cidade. Sua situação, e deseza: he entrada, e queimada. T. 4. P. 1. p. 491. Grande negocio que tinha, e de theares. ib. p. 543.

Patamares. Correios dos Malabares. T. 1. P. 2. p. 154. Patan. Povoação entre Jaquete, e Dio. T. 1. P. 2. p.

291. Saqueada, e queimada. T. 4. P. 1. p. 491.

Patane. Cidade de Sião T. 1. P. 2. p. 310. T. 3. P. 1. p. 162. e T. 4. P. 1. p. 391. Dominios que tem. ib. p. 5.

Rey de Patane. Como recebe os Portuguezes. T. 4. P. 2. p. 551.

----- Nome que dão nas Maldivas ao Governo das Ilhas. T. 3. P. 1. p. 307. Pa-

Patanes. Póvos vizinhos aos Mogoles. T. 4. P. 2. p. 5. Querem fenhorear a India. ib. p. 16. São conquify tados pelos Mogoles. ib. p. 19.

Patarij. Cidade. Cercada por Soltão Badur. T. 4. P. 1.

p. 588.

į

í

ı

I

1

Pate. Cidade vizinha a Magadaxo. T. 1. P. 1. p. 369. He saqueada, e queimada. T. 4. P. 1. p. 492.

Pate Marcar, v. Marcar.

Pate Quetir , v. Quetir.

Pute Sarangue, v. Sarangue.

Pate Unus , v. Unus.

Patiaco. Filho de Utimutiraja. T. 2. P. 2. p. 95. Sua morte. ib. p. 97.

Patipara. Genro de Utimutiraja. T. 2. P. 2. p. 95.

Patxiuh. Babor Patxiah. Rey dos Mogoles. Embaixada que manda a Soltão Badur. T. 4. P. 1. p. 584. Marcha contra elle: briga com o Sanga de Chitor. ib. p. 592. Soccorre o Rey de Delij. T. 4. P. 2. p. 19. Toma-lhe o Reyno: cativa-o. ib. p. 22. Dá-lhe a

liberdade. ib. p. 24.

Omaum Patsiah. Resposta que manda a Nuno da Cunha. T. 4. P. 1. p. 515. Pede-a o Badur seu cunhado. ib. p. 619. Declara-lhe a guerra. ib. p. 635. Presente que lhe manda em ludibrio. ib. p. 637. Aperto em que põe o Badur. T. 4. P. 2. p. 38. Vailhe no alcance. ib. p. 42 Grande despojo que lhe toma. ib. p. 43. Senhorea Cambaia. ib. p. 50. Soccorre o Rey de Bengala. ib. p. 505. He vencido por Xerchan. ib. p. 509. Dá veneno a hum irmão: he bem recebido por elle. ib. p. 510. Não querem recebello alguns Capitães. ib. p. 514. Pede soccorro ao Rey da Persia. ib. p. 518. Dito muito celebrado entre aquelles Póvos. ib. p. 520. Dá-lhe ElRey da Persia soccorro. ib. p. 521. Recobra a Cidade Cantdar: dá-a ao Principe da Persia. ib. p. 522.

Paulo. Marco Paulo. Erros que escreve da Abassia. T. 3.

P. 1. p. 363.

Pedro Paulo. Capitão para a India. T. 3. P. 1. p. 235.
Pau-

Paulo da Gama, v. Gama.

Paulo Jovio, v. Jovio.

Payo Rodrigues de Araujo, v. Rodrigues.

Paz. Aguada da Boa Paz. Porque teve este nome. T. 1. P. 1. p. 289.

Paren. Animal onde se cria a pedra Bezoar. T. 2. P. 1. p. 312.

Pedão. Povoação entre Tavaes, e Malaca. T. 1. P. 2. p. 309.

Pedir. Reyno de Çamatra. T. 2. P. 1. p. 307. Diminue com o augmento de Pacem. T. 3. P. 1. p. 512.

Cidade. Cabeça do Reyno Pedir. T. 2. P. 2.

p. 28.

Rey de Pedir. Recebe Diogo Lopes de Sequeira. T. 2. P. 1. p. 397. Manda visitar Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 2. p. 28. Bons officios que faz aos Portuguezes: affenta pazes. ib. p. 29. Salva Nahoda. ib. p. 30. Costume de repartir os estados pelos escravos. T. 3. P. 2. p. 243. Dá os Reynos de Achem, e Daya, ib. p. 244. Levanta-se contra elle o de Achem. ib. p. 245. Foge para a nossa Fortaleza de Pacem. ib. p. 247. Torna enganado. ib. p. 251. Salva-se. ib. p. 253. Vai para ElRey de Aru. ib. p. 280.

Pedra. Falta de pedra em Malaca. T. 2. P. 2. p. 94.

Pedra branca. Ilha. T. 3. P. 2. p. 295. e T. 4. P. 1.
p. 103.

Pedra de Gale, v. Gale.

Pedra notavel de Ceilão. T. 3. P. 1. p. 115. Reliquia estimada entre os Malabares: recuperada por Martim Affonso. T. 4. P. 2. p. 308.

Pedralves de Almeida, v. Almeida. Pedralves Cabral, v. Cabral.

Pedreannes. Paffa a ElRey de Ormuz. T. 2. P. 1. p. 152. Pedreiros. Valor com que se houveram dous officiaes de Pedreiro. T. 2. P. 1. p. 484.

Pedro. Penedo de S. Pedro. Porque teve este nome. T. 2. P. 2: p. 162,

Infante D. Pedro. Doações que faz ao Infante D. Henrique. T. 1. P. 1. p. 60. Manda ao rio do ouro. ib. p. 72.

Pedro de Ayala, v. Ayala.

Pedro Alemão , v. Alemão.

Pedro de Castel Branco, v. Castel Branco.

Pedro da Covilhã , v. Covilhã.

Pedro Gomes Teixeira, v. Gomes.

Pedro da Silva, v. Silva.

Pegado. Vicente Pegado. Secretario da India, Abre as successões. T. 4. P. 1. p. 1. Faz auto de obedece-

rem a Pero Mascarenhas. ib. p. 5.

Pegú. Reyno. Sua situação. T. 1. P. 2. p. 307. Seu nome proprio: sua situação. T. 3. P. 1. p. 275. Grandeza. ib. p. 276. Conquistas. ib. p. 278. Fabulas que ha nestes Reynos. ib. p. 278.

Rey de Pegú, Embaixada que lhe manda Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 2. p. 103. Recebe bem os mansageiros. T. 3. P. 1. p. 280. Jura as pazes. ib.

p. 281.

ľ

Į

ļ

È,

1

Pegús. Requerimento que fazem a Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 2. p. 82. Dão-lhe ajuda. ib. p. 85.

Ficão em Malaca. ib. p. 91.

Peixoto. Gonsalo Peixoto. Escapa no levantamento de Calecut: recado que traz a João da Nova. T. 1. P. 1. p. 476. Não quer tornar para Calecut. ib. p. 477.

Pelagio. Chega a Hespanha a heresia de Pelagio. T. 3.

P. 1. p. 2.

Pelayo. D. Pelayo. Conquistas que saz aos Arabios na Hespanha. T. 1. P. 1. p. 8.

Pemba. Recebimento que fazem aqui ao Marichal. T. 2.

P. 1. p. 331.

Rey de Pemba. Larga a Ilha. T. 2. P. 1. p. 379. Refrescos que manda a Nuno da Cunha. T. 4. P. 1. p. 294.

Penitencia. Que fazem os Bramanes, Jogues, e Ca-

landares, T. 1. P. 1. p. 447.

Pen-

Peniendo. Alvaro Penteado. Manda-o D. Duarte de Menezes concertar a casa de S. Thomé. T. 3. P. 2. p. 226. Vem a isso do Reyno: recolhe os ossos do Santo. ib. p. 229.

Fernão Penteado. Notavel acção que obra no cer-

co de Dio. T. 4. P. 2. p. 693.

Pentepoli. Cidade do Reyno de Bisnaga. T. 1. P. 2. p. 306.

Pequij. Cidade da China. T. 3. P. 2. p. 4.

Pera. Povoação entre Tavay, e Malaca. T. 1. P. 2.

Peraça. Fernão Peraça. Vem a Portugal requerer as Canarias. T. 1. P. 1. p. 103. Ignez Peraça. Tem a herança das Canarias. T. 1.

P. 1. p. 103.

Percoli. Coge Percoli. Quem era. T. 4. P. 2. p. 336. Examina os Embaixadores de Badur. ib. p. 337.

Perduca Raja, v. Raja.

Pereimal. Sara Pereimal. Senhor do Malabar. Sua potencia. T. 1, P. 2, p. 324. Faz-se Mouro: vai a Meca: reparte os seus Estados. ib. p. 325. Sua morte. ib. p. **328.** 

Percira. Aires Pereira. O que faz em Malaca. T. 2. P. 2. p. 55. 58. e 84. Soccorre ElRey de Campar. ib. p. 387. e 300.

Braz Pereira. Porque vem prezo. T. 4. P. 2. p. 141. Diogo Pereira. Vai ao mar Roxo. T. 3. P. 1. p. 17. Vai ao Camorij. T. 4. P. 1. p. 471. Capitão em Chale. ib. p. 476.

Diogo Botelho Pereira. Vem a Portugal. T. 4. P. I.

p. 297.

Diego Pereira o Malabar, v. Malabar.

Duarte Pereira. Armado Cavalleiro em Brava. T. 2. P. 1. p. 34. Alcaide Mór de Anchediva. T. 1 P. 2. p. 268. Fernão Pereira. Armado Cavalleiro em Brava. T. 2. P. 1. p. 34. Vai contra a Fortaleza do rio Muar. T. 3. P. 1. p. 226.

Francisco Pereira de Berredo, v. Berredo.

Fran-.

Francisco Pereira Pestana, v. Pestana.

Gaspar Pereira. Enredos que tece entre D. Francisco de Almeida, e Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 1. p. 320. e 329. Secretario de Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 2. p. 169. Acha-se na tomada de

Benestarij. ib. p. 198.

}

ſ

Gonçalo Pereira. Acha-se na tomada de Benestarij. T. 2. P. 2. p. 198. Vai ao Estreito. ib. p. 225. O que faz em Mombaça. T. 4. P. 1. p. 300. Manda visitar o Rey de Borneo. T. 4. P. 2. p. 111. Pede-lhe a Rainha de Ternate justiça de D. Jorge de Menezes. ib. p. 114. Cobra as pareas delRey de Tidore. ib. p. 119. Prende D. Jorge de Menezes. ib. p. 120. Rigor que usa. ib. p. 122. Sua morte. ib. p. 125.

D. João Pereira. O que faz em Goa. T. 4. P. 2. p. 236. Não quer ir no alcance de Aga. ib. p. 243.

Vence Soleimão. ib. p. 255.

João Pereira. Sobe os muros de Adem. T. 2. P. 2. p. 242. Vai contra ElRey de Pacem. T. 3. P. 1. p. 520.

Jorge Barreto Pereira. Vai ao Estreito. T. 3. P. 1.

p. 336.

D. Maneel Pereira. Armado Cavalleiro em Brava.

T. 2. P. 1. p. 34.

Ruy Pereira. Peixe notavel que lhe demora o Galeão. T. 3. P. 1. p. 462. Como se livra delle. ib. p. 463. Vai a Bengalla. T. 4. P. 1. p. 17. Fica em Caxem. ib. p. 184.

Ruy Dias Pereira. Armado Cavalleiro em Brava. T. 2. P. 1. p. 32.

Peres. Fernão Peres de Andrade. Vai á tomada de Malaca. T. 2. P. 2. p. 56. e 60. Capitão Mór do mar de Malaca. ib. p. 106. Foge-lhe Lacsamena, e Pate Quetir. ib. p. 323. Queima a povoação de Quetir. ib. p. 329. Toma-lhe a Fortaleza. ib. p. 337. Desastre que tem. ib. p. 346. Toma hum filho a Pate Quetir. ib. p. 346. Segue-lhe o alcance. ib. p. 349. E a Lacsamena. ib. p. 350. Vai contra Pate Unus.

ib. p. 355. Desavenças que tem com Ruy de Brito. ib. p. 356. e 360. Batalha que dá a Pate Unus. ib. p. 368. Vai-lhe no alcance. ib. p. 370. Vai para a India. ib. p. 372. Capitão para a China. T. 3. P. 1. 4.13. Vai a Pacem. ib. p. 175. He bem recebido. ib. p. 177. Perigo que corre na costa de Sião. ib. p. 180. Affenta pazes em Patane. ib. p. 183. Chega a Tamão. ib. p. 185. O que passa com a Armada dos Chij. ib. p. 205. E em Cantão. ib. p. 216. Deixa o nosso Embaixador. ib. p. 217. He o primeiro que deita lapes nas náos, ib. p. 219. Pregões que deita antes de partir. ib. p. 223. Vem ao Reyno. ib. p. 336.

Perestello. Burtholomen Perestello. Vai povoar a Ilha do Porto Santo. T. 1. P. 1. p. 27. Trabalho que tem

com os coelhos. ib. p. 28. e 35.

----- Principal accusador delRey de Campar. T. 2.

P. 2. p. 393. Sua morte. ib. p. 394.

Rafael Perestello. Presente que manda a Melique Az. T. 3. P. 1. p. 472. Vai à China. ib. p. 503. O que faz em Pacem. ib. p. 520. Soccorre Goa. T. 3. P. 2. p. 84. Grande cabedal que lucrou na jornada da China. lb. p. 184.

Perimulica. Nome que Ptolomeu dá á enseada de Le-

vante de Camatra. T. 2. P. 2. p. 11.

Peringora. Hum Gentio que ficou de arrefens em Calecut. T. 1. P. 1. p. 414.

Permão. Pero Vaz Permão. Capitão em Chaul. Exercicio que teve em Italia. T. 3. P. 2. p. 81. Sua morte, ib. p. 96

Pero Bacias, v. Bacias.

Pero Bisagudo, v. Bisagudo. · Pero de Cintra , v. Cintra. Pero Escolar, v. Escolar. Pero Escovar, v. Escovar. Pero de Evera , v. Evera. Pero Fernandes, v. Fernandes. Pero Ferreira, v. Ferreira

Pero Mascarenhas, v. Mascarenhas.

Pero de Mendonça, v. Mendonça.

Pero de Menezes, v. Menezes.

Pero da Silva, v. Silva.

Pero de Taide. v. Taide.

Pero Vuz do Amaral, v. Vaz.

Pero Vaz da Cunha, v. Vaz.

Perolas. Pescarias de perolas. T. 2. P. 2. p. 266. e 478. T. 3. P. 1. p. 105. T. 3. P. 2. p. 40. e 41. T. 4. P. 1. p. 328. e T. 4. P. 2. p. 426.

Perperij. Cidade de Sião. T. 1. P. 2. p. 310.

Persas. Convertem-se á Seita dos Arabios. T. 2. P. 1. p. 92. Primeiro Principe Mouro que tiveram. ib. p. 109. Magnificencia com que se tratão. ib. p. 143. Rey da Persa, v. Xiah Thamaz.

Peruziah. Succede no Guzarate. T. 4. P. 1. p. 558. Suas qualidades: edifica Dio. ib. p. 559.

Perzabar. Cidade do Sabaio. T. 2. P. 1. p. 453.

Peffoa. Affonso Pessoa. Seu valor em Goa. T. 2. P. 1. p. 553. e T. 2. P. 2. p. 193. Briga com Geinal. ib. p. 33. O que faz em Malaca. ib. p. 80. e 322. Vai contra Pate Quetir. ib. p. 324.

Antonio Pessoa. Sua morte em Agacim. T. 3, P. 2,

p. 308.

--- Vai ao soccorro de Calecut. T. 3. P. 2.

p. 433.
 Balthazar Peffoa. Embaixador a Persia. T. 3. P. 2.
 p. 204. Seu recebimento : razão de não concluir

nada. ib. p. 205.

Pestana. Francisco Pereira Pestana. Capitão em Quiloa, que deixa. T. 2. P. 2. p. 169. Desavença que tem com Assonso de Alboquerque. ib. p. 190. Acha-se na tomada de Benesterij, ib. p. 198. Capitão de Goa: soccorre Fernão Annes Soutomaior. T. 3. P. 2. p. 220. Larga as terras firmes. ib. p. 222. Tirão-lhe a Capitania. ib. p. 355. Soccorre Calecut. ib. p. 423.

Peste. Morre o Capitão da Armada de Guiné de peste.

Barres. Indice.

N
T.

T. 1. P. 1. p. 225. Grande peste que ha em Lisboa. T. 2. P. 1. p. 3. Estrago que causa nas náos até á linha, ib. p. 5. Raridade de haver peste na India.

T. 2. P. 1. p. 545.

Piandá. Cidade de Pegú. T. 3. P. 1. p. 194.

Picanço. Gomes Pires o Picanço. Vai a Guiné. T. 1. P. 1. p. 72. Vinga-ie dos Negros. ib. p. 126.

Picholda. Lugar na foz do Ganges. T. 1. P. 2. p. 292. Pico de Mirandula, v. Mirandula.

Picos fragosos. Serrania na Costa de Zanguebar. T. 1. P. 2. p. 208.

Piedade. Piedade notavel dos filhos do Rey de Mandou. T. 4. P. 1. p. 598.

Pilot. Ilha na costa do mar Parieo. T. 3. P. 2. p. 37.

Pilotos. Busca o Gama Pilotos para a India. T. 1. P. 1.

p. 300. Infidelidade delles. ib. p. 306. e 312. Infitrumentos de que usão no mar Roxo. ib. p. 320.

Povoação de Pilotos junto a Adem. T. 2. P. 2. p. 255.

Pilotos para guia do deferto. T. 4. P. 1. p. 53.

Pimilarano. Faz-se Christão o Rey de Pimilarano. T. 4. P. 2. p. 593.

Pimenta. Vem a este Reyno a primeira de Guiné. T. 1.
P. 1. p. 178. Onde he a melhor. T. 1. P. 2. p. 146.
T. 3. P. 1. p. 508. e T. 4. P. 2. p. 456. Grande quebra que dá carregada verde. T. 3. P. 2. p. 99.
Partes donde se póde carregar. T. 4. P. 1. p. 79.
Onde a hião buscar os Mouros quando senhoreámos a India. ib. p. 81.

Pina. Antonio de P.na. Salva-se em Eintão. T. 3. P. 2. p. 296. Sua morte em Agacim. ib. p. 303.

Ruy de Pina. Succede à Gomezeanes de Zurara: emenda lhe a Chronica. T. 1. P. 1. p. 150. Juizo que delle faz João de Barros. ib. p. 201. Vai a Caftella. ib. p. 252. Presente que lhe mandava Affonso de Alboquerque: T. 2. P. 2. p. 156.

Simão de Pina. Capitão á India. T. 1. P. 1. p. 384.

Seu nausragio. ib. p. 393.

Pinto. Antonio Pinto. Sua morte. T. 3. P. 2. p. 218.

Jorge Pinto. Vai contra ElRey de Tidore. T. 3.

P. 2. p. 319. Sua morte. ib. p. 321.

Pantalião Pinto. Traz noticia da discordia na India entre Lopo Vaz, e Pero Mascarenhas. T. 4. P. 1. p. 301.

Pio de Nanto. O que paffa com Fernão Peres. T. 3. P. 1. p. 207.

Piradá. Reyno de Camatra. T. 3. P. 1. p. 511.

Pires. Diego Pires. Fica em soccorro de Cochij. T. 1. P. 2. p. 102. Escapa da frota de Calecut. ib. p. 410. Vai na batalha dos Rumes. T. 2. P. 1. p. 297. Fiz delidade que usa com D. Francisco de Almeida: Sua morte. ib. p. 342.

Fernão Pires. Vai contra Bintão. T. 4. P. 1. p. 60. Jacome Pires. Devassa que tira em Dio. T. 4. P. 2.

p. 381.

Gomes Pires o Picanço, v. Picanço.

Luiz Pires. Capitão para a India. T. 1, P. 1. p. 384.

Arriba a Lisboa. ib. p. 386.

Thome Pires. Embaixador á China: quem era. T. 3. P. 1. p. 217. Seu recebimento em Cantão. ib. p. 217. Viagem a Pequij. T. 3. P. 2. p. 4. Não lhe dão audiencia. ib. p. 11. Volta a Cantão. ib. p. 13. He prezo. ib. p. 24. Morto, e roubado. ib. p. 24. e 287.

Leva a Lopo Vaz a noticia de ser Gover-

nador. T. 4. P. 1. p. 36.

Pirida. Reyno vizinho a Pacem. T. 3. P. 2. p. 242.
Pirimal. Rey de Ceilão. Tradição de fer hum dos

que vieram a Belém. T. 3. P. 2. p. 236.

Pife. Capitão da Gomeira. T. 1. P. 1. p. 95. Ajuda que da aos Portuguezes. ib. p. 96. Morre em Portugal. ib. p. 97.

Plinio. Sua morte. T. 3. P. 1. p. 571.

Pó. Fernão de Pó. Descobre a liba Formosa. T. 1, P. 12 p. 145. e 178.

Pocaracem. Mouro de Calecut. Serviço que faz aos Portuguezes. T. 2, P. 2, p. 214.

Ni

Pogon. Nome que dão a Adão em Ceilão. T. 3. P. 1.

Poços. Tradição de huns poços junto a Suez. T. 2. P. 2. p. 271.

Poio. Filho de Samarao. T. 4. P. 2. p. 168.

Polimbam. Terra de Jauha. T. 2. P. 2. p. 12. 52. e 354. e T. 3. P. 1. p. 270.

Senhor de Polimbam, v. Timurigam.

\*\*Polvereira. Ilha junto a Malaca. T.2. P.1. p. 420. e T. 2. P. 2. p. 11.

Ponaique. Caro Ponaique. Capitão de Bisnagá. Vem sobre Goa. T. 3. P. 2. p. 217. Foge. ib. p. 218.

Pondá. Tanadaria de Goa. T. 2. P. 1. p. 453. e T. 3. P. 1. p. 418.

Pondang. Porto de Sunda. T. 1. P. 1. p. 77.

Pondarane. Povoação. T. 3. P. 1. p. 237.

Ponta de Santa Anna, v. Santa Anna.

Popateras. Capitão de Cambaia. T. 4. P. 1. p. 420. Eftrago que faz em Chaul. ib. p. 422.

Porca. Cidade em Cochij. T. 3. P. 2. p. 385. e T. 4. P. 1. p. 197. Saqueada, e queimada. ib. p. 199.

Arel de Porcá. Acha-se em Calecut. T. 2. P. 1. p. 352. He obrigado a acompanhar nossas Armadas: desastre que lhe succede. T. 3. P. 2. p. 399. Passa ao Camorij. ib. p. 450. Briga com Jorge de Alboquerque. ib. p. 501. Sua ousadia. T. 4. P. 1. p. 197. Queimam-lhe a Cidade. ib. p. 199.

Permeana. Rio. T. 4. P. 1. p. 301.

Porto. Porto Santo. Ilha. Seu descubrimento. T. 1. P. 1. p. 26. Faz-se della doação a Bartholomeu Perestrello: razão de se não povoar. ib. p. 35.

Porto do Cavalleiro, v. Cavalleiro.

Porto de Sant-Lago, v. Sant-Lago.

Porto Seguro , v. Seguro.

Portuguezes. Portuguezes que se acharam na Ilha de S. Lourenço: presumpções que ha delles. T. 4 P. 1. p. 262. Noticias que delles deram os Hollandezes. ib. p. 263.

Dif-

Difformidade de hum Portuguez, que estava na Bahia de Sant-Iago. T. 4. P. 1. p. 257.

Adagio que dizia D. João II. a respeito dos Por-

tuguezes. T. 3. P. 2. p. 100.

Reys Portuguezes. Conquistas que sempre conserváram na Africa. T. 1. P. 1. p. 10. Chegam á Asia: Dominios que tiveram, titulos que accrescentáram á sua coroa. ib. p. 12.

Pouvação. Notavel povoação da China. T. 3. P. 1. p. 191.

**e** 200.

Postydio. Promentorio Postydio. Nome que Ptolomeu dá a ponta da Arabia no mar Roxo. T. 2. P. 2. p. 267. Poya. Seu significado. T. 2. P. 2 p. 18. v. Lugor. Prata. Suspeitas de a haver na Ilha de S. Lourenço.

T. 2. P. 1. p. 7. e 16.

Presbyter. Nome que davam ao Rey da Abassya, de que se corrompeo o de Preste. T. 3. P. 1. p. 361.

Prestão. Rey dos Indios. Nome que Pico Mirandula dá

ao Preste João. T. 3. P. 1. p. 305.

Preste. Preste João das Indias. Noticias que havia delle: presumpções de que sesse o Principe Ogané. T. 1. P. 1. p. 183. Diligencias para se communicar com este Principe. ib. p. 185. Manda Embaixador a El-Rey D. Manoel. T. 2. P. 2. p. 217. Notavel victoria que tem delRey de Adel. T. 3. P. 1. p. 60. Despojo que toma. ib. p. 61. Erro vulgar de ser este o Rey da Abassya. ib. p. 360. v. Rey da Abassya.

Preto. Gaspar Preto. Embaixador ao Nizamaluco. T. 4.

P. 2. p. 86.

Presentes. Costume de so mandarem presentes aos Reys do Oriente. T. 1. P. 1. p. 337. Como se apresentou em Orimuz o presente da Persia. T. 2. P. 2. p. 424. Como pagam os Reys de Bengala os presentes que lhe fazem. T. 4. P. 2. p. 470.

Prezes. Soltam se os prezos para embarcarem para a

India. T. 2. P. 1. p. 4.

Prida. Reyno vizinho a Pacem. T. 3. P. 2. p. 242. Primeiras. Uhas Primeiras. T. 1. P. 1. p. 396.

Prin-

Principe. Ilha do Principe. Seu descubrimento. T. I. P. 1. p. 146.

Proença. Rodrigo Proença. Capitão em Dio no tempo

do cerco. T. 4. P. 2. p. 682.

Profecia. Profecia que corria em Goa. T. 2. P. 1. p. 463.
Sobre a morte do Hydalcão. ib. p. 501. Em Ceilão.
T. 3. P. 1. p. 107. Entre os Abexis. T. 3. P. 2. p. 346.
Da Rainha Sabá. ib. p. 375.

Promontorio. Ganaria Promontorio. v. Bojador.

Posydio Promontorio , v. Posydie.

Pronoftico. Que havia no anno de 524. T. 3. P. 2. p. 350.

Proverbio. O que se dizia sobre o Cabo de Nam. T. 1.
P. 1. p. 36. Entre os Mouros ácerca dos cavallos.
T. 3. P. 2. p. 71. De D. João II. a respeito dos Portuguezes. ib. p. 100. En Ceilão. T. 3. P. 1. p. 105.
Proposições. Disputa entre os Persas, e Arabios ácerca

de varias proposições. T. 2. P. 2. p. 458. Provisões. Que levou Vasco da Gama. T. 3. P. 2.

p. 363.

T. 4. P. 1. p. 32.

Ptolemaida , v. Hicina.

Pu. Medida da China. Seu valor. T. 3. P. 1. p. 189. Puchancii. Official da China. T. 3. P. 1. p. 211.

Puducheira. Lugar de Bisnagá. T. 1. P. 2. p. 303.

Pulatechan. Vem sobre Goa: he desbaratado: melhora de fortuna. T. 2. P. 2. p. 111. Estrago que saz em Goa. ib. p. 118. Faz o sorte de Benestarij. ib. p. 125. He deposto. ib. p. 130. Vai queixar-se ao Hydalcão;

fua morte. ib. p. 130.

Palciano. Joanne Riccio Monte Pulciano, v. Riccio. Pullo. Signficação deste termo. T. 3. P. 1. p. 182.

Pullo Candor, Ilha. T. 3. P. 1. p. 182. Sua fertilidade. ib. p. 183.

Pullo puar. Ilheos de Pullo puar. Onde ficão. T. 4. P. I.

Pullor. Reyno tributario a Sião. T. 3. P. 1. p. 156.

Pul-

Pullo Timam. Ilha. T. 3. P. 2. p. 297.

Pullugaia. Ilha. Porque teve este nome. T. 4. P. 1. p. 103.

Pulturo. Lugar de Orixá. T. 1. P. 2. p. 306.

Purava. Nome do panno que cobre o Camorij. T. 1. P. 1. p. 415.

Purba. Comarca junto ao Ganges. T. 4. P. 2. p. 507. Puripatan. Extremo do Malabar. T. 1. P. 2. p. 297.

# Q

Uancij. Reyno no interior da China. T. 3. P. 1. p. 190.
Quaresma. Quaresma que observam em Sião. T. 3.
P. 1. p. 166.

Pero Quaresma. Sua viagem. T. 1. P. 2. p. 430. Fica de soccorro em Cosala. ib. p. 432. Seu valor em Goa. T. 2. P. 2. p. 120.

Quatrim. Francisco Quatrim. Damno que tem em Pacem. T. 3. P. 1. p. 527.

Queda. Lugar na costa de Malaca. Vem daqui a melhor pimenta. T. 1. P. 2. p. 309.

Queimado. Gonsalo Queimado. Sua morte em Calecut. T. 2. P. 1. p. 368.

Job Queimado. Acha-se em Socotorá. T. 2. P. 1. p. 44. He roubado pelos Francezes. ib. p. 84.

Ilheos queimados. Onde ficam. T. 3, P. 2, p. 373. Queiros. João de Queiros. Vai ao rio da Lagoa. T. 1.

P. 2. p. 363. O que alli lhe succede. ib. p. 364. Queixome. Ilha vizinha a Ormuz. T. 2. P. 1. p. 10\$.

Sua situação, e qualidade. T. 3. P. 2. p. 149. Queliis. Mercadores de Malaca. T. 3. P. 2. p. 476. Po-

voam-na. T. 4. P. 2. p. 348. Quelmaim. Cidade da costa de Guzarate. T. 1. P. 2.

p. 294.

Quarhij. Cidade do Sabalo. T. 2. P. 1. p. 433. Quarimba. Ilha. Levanta-se contra Zenzibar: he destruida. T. 3. P. 2. p. 187. Queringon. Aldea de Ormuz. Seu rendimento. T. 2. P. 2. p. 479.

Quermam. Região entre o Indo, e o Estreito de Or-

muz. T. 3. P. 2. p. 124.

Quetir. Pare Quetir. Principe de Malaca. T. 2. P. 2. p. 95. Officio que tem. ib. p. 97. Levanta-se contra os Portuguezes, ib. p. 324. Estragos que lhe sazem. ib. p. 331. Faz guerra a Malaca. ib. p. 324. He destruido. ib. p. 349.

Quetual de Malaca. Que officio he. T. 2. P. 2. p. 95. Queuam Bec. Capitão do Turco. 'I. 4. P. 2. p. 610.

Accommette Dio: sua morte. ib. p. 691.

Quexada. Gaspar de Quexada. Capitão da Armada Caftelhana. Pertende matar Fernão de Magalhães : he esquartejado. T. 3. P. 1. p. 635.

Quexemir. Região dos Mogoles. T. 4 P. 2. p. 5. Quicheu. Reyno da China. T. 3. P. 1. p. 190.

Quithet. Reyno da China. 1. 3. P. 1. p. 190.
Quille. Cidade entre Mombaça, e Melinde. T. 2. P. 1.

Quilmanca. Povoação, e nome do rio Obij. T. 1. P. 2.

p. 208. e T. 3. P. 1. p. 372.

Quiloa. Cidade. Engano que alli fazem a Vasco da Gama. T. 1. P. 1. p. 307. Entra nella Pedralves Cabral. ib. p. 398. Potencia, descripção, e sitio della. T. 1. P. 2. p. 215. He saqueada. ib. p. 221. Fundação: Reys que teve. ib. p. 224. Fazem os Portuguezes Fortaleza. ib. p. 235. He demolida, e deixada. T. 2.

P. 2. p. 169.

Rey de Quiloa. Quem era: como se fez poderoso: não quer fallar a Pedralves Cabral. T. 1. P. 1.
p. 390. Como vem á falla. ib. p. 400. Falta ao ajuste. ib. p. 402. O que obra com João da Nova. ib.
p. 467. Temor que tem de Vasco da Gama. T. 1.
P. 2. p. 30. Faz-se tributario de Portugal. ib. p. 31.
Desculpa-se de não pagar. ib. p. 171. Pretextos que
usa com D. Francisco de Almeida. ib. p. 200. Deixa a Cidade. ib. p. 221. Pertende matar a Mahamed Anconij. ib. p. 254. Como se sez Senhor do
rese

resgate de Cosala. ib. p. 390. Rejeita a Coroa que se lhe offerece. ib. p. 443. Guerra que lhe saz Micante. ib. p. 444. Torna a ser Rey pacifico de Quiloa. ib. p. 447.

Quincij. Provincia. Residencia dos Reys da China. T. 1.

P. 2. p. 312. e T. 3. P. 1. p. 190.

Quintella. João de Almeida Quintella. Seu valor. T. 3. P. 1. p. 300.

Quilsen. Epiteto que deram ao Principe Nixirauhon: seu fignificado. T. 2. P. 1. p. 408.

Quitau. Cidade perto de Melinde. Senhorios que tem. T. 2. P. 1. p. 22.

## R

R Abo. Porto do Estreito do mar Roxo. T. 2. P. 2. p. 269.

Rabadão. Paícoa dos Reys de Ormuz. T. 2. P. 2. p. 481.
Rabello. Diogo Rabello. Refgata Martim Affonso. T. 4.
P. 2. p. 406.

João Rabello. Feitor de Calecut. O que obra no cerco. T. 3. P. 2. p. 418. Feitor em Cochij: affiste ao acto da successão do Governador. T. 4. P. 1. p. 31.

Rodrigo Rabello. Vai a Guiné: morre na guerra dos Negros. T. 1. P. 1. p. 257. Quão util he no des-

cubrimento de Guiné. ib. p. 261.

Capitão de hum navio. ib. p. 252. Armadas que faz. ib. p. 256. Fica para guarda de Cananor. ib. p. 345. Seu valor. ib. p. 415. Vai a Calecut. T. 2. P. 1. p. 351. e 355. Capitão em Goa: descuido que tem. T. 2. P. 2. p. 113. Desende o cerco. ib. p. 115. Faz fugir os Mouros. ib. p. 122. Sua morte. ib. p. 123. Rabi Habrão, v. Habrão.

Rabe. Pimenta de rabo. Donde vem: porque teve este nome. T. 1. P. 1. p. 178.

Rachado. Cabo Rachado. Onde fica. T. 2. P. 1. p. 406.

Rachol. Cidade. Seu affento, situação, e defeza. T.;.
P. 1. p. 425. Tomada por ElRey de Narsinga: o que obraram alguns Portuguezes. ib. p. 431.

Fortuleza de Rachol. Onde, e quando foi feita.

T. 4. P. 2. p. 250.

Rade. Cachil Rade. Desavenças que tem com o irmão. T. 4. P. 1. p. 92. Desbarata os de Ternate. ib. p. 234. Rejeita a Coroa de Tidore: aviso que dá ao Capitão. T. 4. P. 2. p. 576.

Raes. Seu significado. T. 4. P. 1. p. 462.

Hamed Raes. Leva ao Turco o presente de Cambaia: deixa Soleimão Baxiá, e baptiza-se em Goa. T. 4. P. 1. p. 601.

Racs Alle, v. Alle.

Raes Barbadim , v. Barbadim.

Raes Dalamixá, v. Dalamixá.

Racs Hamed, v. Hamed.

Raes Mostafa, v. Mostafá.

Raes Nordim, v. Nordim.

Raes Soleimão, v. Soleimão.

Raes Xabadim , v. Xabadim.

Raes Xamaxir, v. Xamaxir.

Raes Xurafo, v. Xurafo.

Raffadii. Nome da Seita dos Mahometanos entre os Arabios. T. 2. P. 2. p. 457.

Raja. Seu fignificado. T. 2. P. 2. p. 53. T. 3. P. 1. p. 257. e T. 4. P. 1. p. 463.

Raja Abrahemo, v. Abrahemo.

Raja Lalyla. Conquista o Reyno de Pacem. T. 3. P. 2. p. 265.

Raja Nara, v. Nara.

Raja Sudamicij, v. Sudamicij.

Aragemut Raja. Fica com o governo dos Jaos em Malaca. T. 2. P. 2. p. 106.

Ciribiche Raja. Faz huma Fortaleza no rio Muar. T. 3. P. 1. p. 93.

Laza Raja. Briga com Pero Mascaranhas. T. 4. P. 1. p. 71.

Per-

Perduca Raja. Vem sobre Malaca. T. 3. P. 2. p. 290. Estrago que saz. 1b. p. 293.

Sansotcia Raja. Guerra que faz a Malaca. T. 3.

P. 1. p. 248. He desbaratado. ib, p. 257.

Sinaia Raja. Vai em ajuda de Pero Mascarenhas. T. 4. P. 1. p. 60. e 67. Sua traição. T. 4. P. 2. p. 108. Castigo. ib. p. 110.

Tuam Raja. Capitão de Bintão. Defende-se dos

Portuguezes. T. 4. P. 1. p. 65.

Raen. Capitão do Hydalcão. Vem em foccorro do Açadachan. 'T. 4. P. 2. p. 267. Vai fobre Salfete. ib. p. 272.

Rafael. Baixos de S. Rafael. Como tiveram este nome.

T. 1. P. 1. p. 307.

lefen.

Naths

431.

b fei:

10 fOx

nate è

· QE I

ie de

: CE

Į,

ŀ

6

Pero Rafael. Fica para foccorrer Cochij. T. 1. P. 2. p. 102. Acompanha ElRey para Cochij. ib. p. 155. Soccorre Tanor. ib. p. 164. Torna a Cochij. ib. p. 164. O que faz em Panane. ib. p. 167.

Rainha. Rainha de Coulão, v. Coulão.

Rainha D. Leonor, v. Leonor.

Rainha de Ternate, v. Ternate.

Rama. Cabo da Rama. Onde fica. T. 1. P. 2. p. 513. Ramanacor. Templo notavel. T. 4. P. 2. p. 419.

Ramon. Abed Ramon, v. Abded.

Ramugij. Quem era. T. 4. P. 2. p. 191. Vem roubar as terras de Goa. ib. p. 207.

Rao. Principe Gentio. Resposta que dá a Badur. T. 4.
P. 2. p. 38. Avisos que dá ao Capitão de Dio. ib. p. 331.

Rao Barfinga. Fica de guarda ao movel do Ba-

dur. T. 4. P. 2. p. 47.

Raofinga. Estado, e ferra muito forte. T. 4. P. 1. p. 600. Accommette-a Badur. ib. p. 603. Toma-a a

partido. ib. p. 607.

Rapozo. Antonio Rapozo. Acha-se na batalha contra os Rumes. T. 2. P. 1. p. 207. Sua viagem á India. T. 2. P. 2. p. 168. A Adem. ib. p. 239. Vai ao mar Ro-xo. T. 3. P. 1. p. 17. Seu naufragio. ib. p. 19. Torna ao Estreito. ib. p. 337.

Rs-

Rapto. Cidade. Conjecturas ácerca della. T. 2. P. 1. p. 23.

Rio. Vai Jorge de Affonseca descubrillo. T. 2. P. 1. p. 23. e 25.

Rafaufem. Cabo. A que Ptolomeu chama Boreo Promontorio. Principio dos Estados do Soldão do Cairo. T. 1. P. 2. p. 178.

Rafiello. Ancoragem antiga das náos. Faz o Infante D. Henrique huma Ermida. T. 1. P. 1. p. 277. El-Rey D. Manoel faz a Igreja de Bethlem. ib. p. 374. Ratos. Acha-se em huma náo hum homem comido

dos ratos. T. 2. P. 1. p. 5.

Rovasco. Rny Lourenço Ravasco. Sua viagem á India. T. 1. P. 2. p. 105. Faz tributario o Rey de Zemzibar. ib. p. 110. Soccorre o de Melinde. ib. p. 111. Faz tributaria a Cidade de Brava. ib. p. 112. Vai a Mete. ib. p. 113. A Cananor. ib. p. 151. A Coulão. ib. p. 163.

Raué. Rio que se mette no Indo. T. 4. P. 2 p. 9.

Raulim. Prelado dos Religiosos do Pegú. Jura pazes
com os Portuguezes. T. 3. P. 1. p. 281.

Raxa, v. Raja.

Raxemeneca. Hum dos arrefens, que Pedralves pedio ao Çamorij. T. 1. P. 1. p. 414.

Raxet. Cidade da costa da Persia. T. 4. P. 1. p. 523.

Rey de Raxet. Rebela-se contra o de Ormuz.

T. 4. P. 1. p. 523. O que faz com Francisco de Gouvea. ib. p. 524. Mata o seu Guasil. ib. p. 525.

Torna á obediencia de Ormuz. ib. p. 526.

Raxit. Xeque Raxit, v. Guafil de Mascate.

Rebandar. Ponta de Rebandar. T. 2. P. 1. p. 494.

Reboes. Nome que dáo aos Pilotos do mar Roxo. T. 2. P. 2. p. 258.

Rebustos, ou Resbustos. Onde ficam estes Póvos. T. 1.
P. 2. p. 291. Recolhe se a elles Melique Saca. T. 4.
P. 1. p. 383. Onde habitam. ib. p. 540. Antigamente era a nobreza de Cambaia. ib. p. 542. Por quem foram expulsos. ib. p. 543. e 545. Seu valor, e modo.

do de guerrear : governo. ib. p. 546. Religião. ib. p. 547.

Recenal Maluco. Capitão de Mandou. Sua morte. T. 4.

P. 2. p. 46.

Regedores de Guzarate. Levantam a Mamud. T. 4. P. 2. p. 396. Vencem Mahamed Zamam. ib. p. 405. Ajustam tregoas com Antonio da Silveira. ib. p. 410.

Regimento. Que se deo a Pedralves Cabral. T. 1. P. 1. p. 385. Para a India. T 1. P. 2. p. 194. Que levou Vasco da Gama. ib. p. 275. Para Malaca: motins que causa. T. 3. P. 1. p. 86. A'cerca da successão das Fortalezas, ib. p. 90.

Regio. Joanne de Monte Regio. Affamado Astronomo.

T. 1, P. 1, p. 282.

Reguiguir. Cerca de Champanel. T. 4. P. 2. p. 53.

Reinel. Pero Reinel. O unico que escapou da guerra dos Fullos. T. 1. P. 1. p. 257.

Rodrigo Reinel. Porque não fica em Huadem. T. 1. P. 1. p. 260. Aviso que dá sendo cativo em Calecut.

T. 1. P. 2. p. 123.

Reiner. Cidade na foz do Tapetij. T. 1. P. 2. p. 294. eT. 3. P. 2. p. 190. Sua situação, e grandeza. T. 4. P. 1. p. 412. Entrada, e queimada. ib. p. 415. He nella jurado Soltão Badur. ib. p. 572.

Rendes de Ormuz. Sua distribuição. T. 2. P. 2. p. 481.

Renegados. Castigo que Affonso de Alboquerque manda dar aos Renegados. T. 2. P. 2. p. 207.

Repelim. Cidade. Entrada, e saqueada. T. 4. P. 2. p. 308.

Rey de Repelim. Vem á guerra contra o de Cochij. T. 1. P. 2. p. 80. v. Nambeadarij.

Resgate. Cabo do Resgate. Porque teve este nome. T. 1. P. 1. p. 78.

Refidencia. Principio que teve o tirar-se residencia dos Governadores. T. 3. P. 1. p. 97. Como se tiram na China. ib. p. 193.

Respostas. De hum cego de Socotorá. T. 2. P. 1. p. 47.
Do Imperador da China a respeito do nosso Em-

baixador. T. 3. P. 2. p. 12. De hum Capitão do Camorij. ib. p. 415. De D. Garcia de Noronha a Nuno da Cunha sobre a guerra dos Turcos. T. 4. P. 2. p. 732.

Rexet. Villa na costa do mar Parseo. T. 2. P. 2. p. 401.

e T. 3. P. 2. p. 38.

Rey. Seu fignificado. Differença do titulo de Senhor. T. 1. P. 2. p. 13.

Reys. Que senhoream as costas da India. T. 1.

P. 2. p. 317.

Reys. Que o Camorij convocou contra nós. T. 1.

P. 2. p. 140.

Rey Tagala. Reyno tributario de Sião. T. 3. P. 1.

p. 156.

Rio dos Reys. Porque teve este nome, e hoje o do Cobre. T. 1. P. 1. p. 288.

Reynos conquistados. T. 1. P. 2. p. 19.

Rezende. Fernão Rezende. Vai ao mar Roxo. T. 3. P. 1.

p. 17.

Rhoniceros. Manda ElRey de Cambaia hum a Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 2. p. 403. Vem a este Reyno: he remettido ao Papa: morre no caminho. ib. p. 404.

Riccio. Joanne Riccio de Monte Pulciano. Nuncio deste Reyno. Dá-lhe o Author huma Chronica dos Chija

para Paulo Jovio. T. 1. P. 2. p. 305.

Rico. Antonio Rico. Secretario em Cochij. Faz hum auto a favor de Lopo Vaz de S. Paio. T. 4. P. 1. p. 30.

Rifa. Nome de huma parte do Egypto. T. 2. P. 2.

p. 274.

Rios. Affonso de los Rios. O que obra contra os Portu-

guezes. T. 4. P. 1. p. 118.

Riquezas. Grandes riquezas do arraial do Badur. T. 4.
P. 2. p. 43. Na Corte delRey de Bengala. ib. p. 505.
Roçalgate. Cabo Roçalgate. Onde fica. T. 1. P. 2. p. 289.
Ptolomeu lhe chama Siragro. T. 2. P. 1. p. 93. Tempos que aqui correm. T. 3. P. 1. p. 455.

Ro-

Rocem Bec. He vencido por Xeque Ismael. T. 2. P. 2. p. 465.

Rodon. Rio na costa do mar Parseo. T. 3. P. 2. p. 38. Rodrigalves. Sua viagem a Guiné. T. 1. P. 1. p. 67.

Rodrigues. Bastião Rodrigues. O que obra em Goa. T. 2. P. 2. p. 121. Soccorro que lhe traz. ib. p. 143. Ajusta o render-se Benestarij. ib. p. 206. Vai ao mar Roxo. T. 3. P. 1. p. 17. Tomam-lhe os Turcos o Bargantim. ib. p. 55.

Filippe Rodrigues. Vai fondar a entrada de Mombaça. T. 1. P. 2. p. 237. Como he recebido. ib. p.

239. Sua morte. T. 2. P. 1. p. 373.

Fernão Rodrigues. Desbarata Tamaraseá. T. 3. P. 2. p. 217.

Fernão Rodrigues Bardaças, v. Bardaças.

Francisco Rodrigues. Sua motte. T. 1. P. 2. p. 241. Heiter Rodrigues. Feiter em Coulão. T. 3. P. 1.

p. 130.

João Rodrigues. Manda prender Xarafo: o que passa com esta prizão. T. 3. P. 2. p. 195. Vai contra Bintão. T. 4. P. 1. p. 60.

---- O que obra no cerco de Dio. T. 4. P. 2.

p. 60.

João Rodrigues Homem, v. Homem.

João Rodrigues Pereira. Acha-se na batalha contra os Rumes. T. 2. P. 1. p. 298.

João Rodrigues Proença, v. Proença.

João Rodrigues de Sá. Vai fazer a Fortaleza de Sunda. T. 3. P. 2. p. 346.

Men Rodrigues. Vai a Tungubutú. T. 1. P. 1. p. 258.

Payo Rodrigues da Araujo. Feitor em Cananor. T. 1. P. 1. p. 473. Congraça Vasco da Gama, e o Rey de Cananor. T. 1. P. 2. p. 45. O que saz em Bacanor. T. 4. P. 1. p. 11. e 13.

Rodrigo. D. Rodrigo. Rey dos Godos. Perde Hespa-

nha, T. 1. P. 1. p. 8.

Rodrigo Rabello, v. Rabello.

Mestre Rodrigo. Não approva a proposta de Calom. T. 1. P. 1. p. 250. Hum dos inventores do As-

trolabio. ib. p. 281.

Romano. Ludovico Romano. Noticias que dá da Armada de Calecut: passa a Portugal, e depois á Italia. T. 1. P. 2. p. 409. Vem a historia da sua peregrinação no livro intitulado Novus Orbis. ib. p. 410.

Roquia. Filha de Mahomed. T. 2. P. 2. p. 281.

Rosalgate, v. Roçalgate.

Restonocan, ou Ruzçaicão. Vem sobre Goa. T. 2. P. 2. p. 126. Depõe Pulatecão. ib. p. 127. Engano que faz ao Capitão de Goa. ib. p. 128. Falta ao promettido. ib. p. 131. Dá huma avençada á Cidade. ib. p. 132. Pede tregoas. ib. p. 205. Rende-se a partido. ib. p. 206. Resposta que dá aos offerecimentos de Affonso de Alboquerque. ib. p. 211.

Rotaz. Cidade. Onde fica. T. 4. P. 2 p. 512.

Roxo. Mar Roxo. Sua descripção. T. 2. P. 2. p. 256. Navegação. ib. p. 257. Ventos que reinam: rios que entram nelle. ib. p. 258. Porque teve este nome. ib. p. 259. Opinião ácerca da cor que tem. ib. p. 264. Pescarias de aljosar. ib. p. 266. Falta de peixe. ib. p. 267. Seus surgidouros. ib. p. 268. A quem pertence o seu maritimo. ib. p. 269. Quem occupa o Certão. ib. p. 270. Costumes dos seus habitantes. ib. p. 277.

Rubarca. Povoação dos pescadores de Adem. P. 2. P. 2.

P: 234.

Rudore. Aldea de Ormuz. Seu rendimento. T. 2. P. 2. p. 479.

Ruencia. Rio do Monotapá. T. 1. P. 2. p. 274.

Ruinos. Angra dos Ruinos. Seu descubrimento: porque teve este nome. T. 1. P. 1. p. 44.

Rume. Porque dão aos Turcos este nome. T. 4. P. 1. p. 459. Donde são oriundos. ib. p. 460. Servem-se delles os Niouros da India. ib. p. 546.

Villa dos Rumes. Povoação pegada a Dio. T. 4.

P. 1. p. 447.

### DAS COUSAS NOTAVEIS. 209

Rumechan , v. Mustafa.

Rumij. Appellido dos naturaes da Thracia. T. 4. P. 1.

p. 459.

Ruy baga. Cidade do Sabaio. T. 4. P. 1. p. 453. Ruy de Castanheda, v. Castanheda. Ruy Dias, v. Dias. Ruy de Mello, v. Mello. Ruy Varella, v. Varella.

# S

A'. Antonio de Sd. O primeiro que entra em huma não do Soldão: armado Cavalleiro por Vasco da Gama. T. 1. P. 2. p. 38. Vai a Cananor. ib. p. 45.
——— Acha-se na tomada de Oja. T. 2. P. 1. p. 28. Morre em huma sortida em Goa. T. 2. P. 2. p. 145.
———— Vai a tomada de Benesterij. T. 2. P. 2. p. 198. Valor com que se ha em Calecut. T. 3. P. 2. p. 381. 418. e 444. Ajuda Pero Mascarenhas em Bintão: vai a Sunda. T. 4. P. 1. p. 85. He derrotado em Sunda: toma as nãos de Coulão. ib. p. 346. Sua morte. ib. p. 347.

Antonio de Sá Santarem. Feitor em Coulão. T. 1. P. 2. p. 99. Trabalho em foccorrer os nosfos. ib. p. 137. Pede foccorro a Duarte Pacheco. ib. p. 146. Toma as nãos aos Mouros. ib. p. 346. Sua morte.

ib. p. 347.

Christovão de Sa. Vai de Armada a Chaul. T. 3.

P. 1. p. 322. Vai ao Estreito. ib. p. 337.

Diogo de Sá. Vai a Sunda. T. 4. P. 1. p. 85.
Francisco de Sá. Seu naustragio. T. 2. P. 1, p. 374.
Fica Capitão em Goa. T. 3. P. 2. p. 371. He nomeado successor por D. Henrique de Menezes. T. 4.
P. 1. p. 4. Protestos que faz a Lopo Soares. ib.
p. 14. Consente-o entrar em Goa. ib. p. 15. Vai
fazer a Fortaleza de Sunda. ib. p. 16. e 85. Vai
contra Bintão, ib. p. 60. Torna para Malaca. ib.
p. 87.

Barros. Indice.

Gar-

Garcia de Sá. Capitão para a India. T. 3. P. 1. p. 234. Chega a Malaca. ib. p. 260. Toma posse da Capitania. ib. p. 262. Defende Malaca. ib. p. 263. Reigata os Portuguezes de Achem. ib. p. 277. Manda contra Bintão. ib. p. 286. Batalha com os Reys de Pacem, e Achem. ib. p. 299. Concede-lhe a paz. ib. p. 304. Dissuade a empreza de Dio. T. 4. P. 1. p. 213. Diligencia que saz para terem os Portuguezes Fortaleza em Dio. T. 4. P. 2. p. 85. Desende Baçaim. ib. p. 95. Consia se em ElRey de Achem. ib. p. 106.

João de Sá. Manda-o Vasco da Gama com a noticia da sua vinda. T. 1. P. 1. p. 370. Vai a Melinde. ib. p. 403. A Calecut. ib. p. 409. Dá caça a

huma não de Cochij. ib. p. 428.

João Rodrigues de Sá. v. Rodrigues.

Payo de Sá. Chega a Goa. T. 2. P. 2. p. 145. Sua viagem para descubrir a llha de S. Lourenço. ib.

p. 147.

Sabá. Rainha Sabá. Tradição entre os Reys da Abaffya de que descendem della. T. 3. P. 1. p. 374. Sua
ida a Salomão. ib. p. 375. Manda ungir seu filho
a Jerusalem. ib. p. 376. O que della escreve Josefo. ib. p. 382. Porque lhe chamáram Sabá. ib. p.
383. Opinião sobre esta Rainha, ib. p. 384.

Sabadim. Coge Sabadim. Resgata Martim Affonso de Mello. T. 4. P. 1. p. 177. Manda-o á India. ib. p. 178. Razão de fazer este resgate. T. 4. P. 2. p. 467. Requerimentos que tem com Nuno da Cunha. ib. p. 469. Escreve a ElRey D. João o III. ib. p. 470.

Sabam. Ilha proxima a Gamatra. T. 2. P. 2. p. 12.

---- Canal. T. 3. P. 1. p. 555.

Sabarica. Nome, que Ptolomeu dá á enseada Occiden-

tal de Camatra. T. 2. P. 2. p. 11.

Sabayo. Como se sez poderoso: informações que tem dos Portuguezes. T. 1. P. 1. p. 364. Trabalha pelos haver ao seu serviço. ib. p. 365. Receio que tem da nossa Fortaleza de Anchediva, T. 1. P. 2. p. 264. Manda-a cercar. ib. p. 419. He o maior Senhor do

De-

#### DAS COUSAS NOTAVEIS.

Decan. T. 2. P. 1. p. 428. Quem era, e sua fortuna. ib. p. 451. Como se faz poderoso, e tem o governo do Reyno. ib. p. 454. Suas rendas. ib. p. 455. Sabelico, Marco Antonio Sabelico. Engano que teve &

respeito do Preste João. T. 3. P. 1. p. 364.

Saca. Melique Saca, v. Melique.

Sucerdotes. Sacerdotes de Sião. Veneração que lhes tem : como são tratados. T. 3. P. 1. p. 165.

Sacerdotes dos Abexijs. Veneração que lhes tem.

T. 3. P. 1. p. 389.

Safchan, Embaixador de Badur ao Turco. T. 4. P. 2. p. 63. Chega a Judá com o presente do Badur. ib. p. 600.

Sagum. Mantimento de Maluco. T. 3. P. 1. p. 572. Saida. Nome que dão a Thebaida. T. 4. P. 2. p. 607. Salabetecan. Como lhe urdem a morte. T. 3. P. 1.

D. 437.

Saldanha. Antonio de Saldanha. Capitão Mór de huma Armada. T. 1. P. 2. p. 86. Põe o seu nome á aguada de Saldanha. ib. p. 104. Vareja Mete: náos qué toma. ib. p. 114. Acompanha ElRey de Cochij. ib. p. 115. Vai queimar as nãos de Cranganor. ib. p. 158. Acha-se em Panane. ib. p. 169. Volta ao Reyno. ib. p. 172. Vai Capitão para Cofala. T. 2. P. 1. p. 392. Acha-se em Benestarij. T. 2. P. 2. p. 198. Vai Capitão Mór para a India: chega no tempo do cerco. T. 3. P. 1. p. 84. e 95. O que faz na costa. da Arabia. ib. p. 100. Prezas que toma. ib. p. 3236. Vai ao Estreito. ib. p. 337. Volta ao Reyno. ibù p. 473. O que faz com huma Armada. T. 4. P. 1. p. 463. Torna ao Estreito, ib. p. 482. Risco que corre a vista de Dio. ib. p. 485. Recebimento que fazem em Goa. ib. p. 490. Volta ao Reyno. ib. p. 490.

Diogo Saldanha. Sua viagem ao Estreito. T. 3. P. 1. p. 337.

Sali, e Salicano. Nome antigo de Ceilão. Tr 3. P. 1. p. 110.

Salomão, Tradição que ha delle no Pegú. T. 3. P. 1. p. 279

Salsete. Tanadaria de Goa. T. 2. P. 1. p. 453.

Salto. Angra do Salto. Donde lhe vem o nome. T. 1. P. 1. p. 185.

Salvador. S. Salvador. Ilha. v. Guanahani.

Samerae. Governador de Ternate. Não o querem receber. T. 4. P. 2. p. 586. Custo com que se consegue. ib. p. 587.

Cachil Samarao. Entra na conjuração de Ternate.

T. 4. P. 1. p. 249.

Samião. Rey de Sunda. Affenta pares com Henrique Leme. T. 4. P. 1. p. 82.

Samlupur Arache. Capitão de Boenogababo. Acompanha os nossos contra os Malabares. T. 4. P. 2. p. 320. Samorij, v. Çamorij.

Saná Reyno, e Cidade vizinha a Adem. T. 2. P. 2.

p. 237.

.. .

Sanagá. Rio da Africa. T. 1. P. 1. p. 73.

Sanaregea. Nome que Ptolomeu dá á Cidade Saná. T. 2. P. 2. p. 237.

Sanches. João Sanches. He mandado ao Preste João.
T. 2. P. 1. p. 234.

Lopo Sanches. Vai para a India. T. 1. P. 2. p. 195. Encalha a sua náo. ib. p. 365. Desobediencia da sua gente: perde-se. ib. p. 366.

Sáncho. D. Sancho Henriques, v. Henriques.

Sancij. Reyno do Certão da China. T. 3. P. 1. p. 190. Sandalo. Abundancia de Sandalo bravo que ha em Malaca. T. 2. P. 2. p. 384. Em Çamatra. P. 3. P. 1. p. 508.

Sanga. Seu fignificado. T. 4. P. 1. p. 192.

Sanga de Chitor. Vai contra o Rey dos Mogoles. T. 4. P. 1. p. 592. Sua morte. ib. p. 593. Faz o novo Sanga alliança com o Badur: ajuda-o a tomar Mandou: sua morte. ib. p. 602. Tem guerra com o Badur o novo Sanga. ib. p. 604. Faz-se seu Vassallo. ib. p. 616.

Salahadim Sanga. Briga com os Mogoles. ib. p. 593. Faz-se Mouro: ceremonia com que torna a ser Gentio. ib. p. 594. Passa ao serviço de Badur. ib. p. 594. Thesouros que este lhe dá. ib. p. 599. Foge a Badur. ib. p. 600. Torna a cahir-lhe nas mãos. ib. p. 601. Fallo Mouro. ib. p. 602. Mata todas as suas mulheres. ib. p. 610. E a si proprio. ib. p. 611. Magnifica sepultura que lhe manda fazer Badur ib. p. 612.

Sangages. Nobres de Ternate. T. 4. P. 2. p. 586.

Sangefinga. Rey de Cingapura morto á traição. T. 1. P. 2. p. 4.

Sangiac. Seu fignificado. T. 4. P. 1. p. 462.

Sangue de Pate de Dama. Conquista Sunda: he causa do odio entre os Mouros, e o de Sunda. T. 4. P. 1, p. 78.

Sangueça. Fortaleza de Nizamaluco. Toma-a ElRey de

Cambaia. T. 4. P. 1. p. 203.

Santarem. João de Santarem. Hiim dos primeiros descubridores do resgate da Mina. T. 1. P. 1. p. 143. Sarame Pereimal. v. Pereimal.

Sardo. João Gomes o Sardo. Vai ao Preste João. T. 2.

P. 1. p. 234.

Sargol. Succede no Reyno de Ormuz. T. 2. P. 1. p. 114. Foge ao irmão: he recebido na Arabia. ib. p. 115. Vem contra ElRey de Ormuz. ib. p. 116 Vence ElRey de Chavez. ib. p. 118. Cega-o. ib. p. 119. Torna a tomar o que dera ao Rey de Lafah como se ajusta com elle. T. 3. P. 2. p. 26.

Sarnabote. Capitão Turco. Vai tobre as terras de Bardez. T. 4. P. 2. p. 253. Foge a Jordão de Freitas. ib.

p. 254. He prizioneiro. ib. p. 280.

Sarnache. Gonfalo Vaz Sarnache. Mette a pique huma não de Cananor: he motivo da guerra que alli nos fazem: tiram-lhe o navio. T. 2. P. 1. p. 55.

Satigam. Boca Occidental do Ganges. T. 1. P. 2. p. 300. Satigane. Cidade de Bengala. T. 4. P. 2. p. 452.

Satigano. 1lha. Seu descubrimento. T. 4. P. 2. p. 592.

Rey

Rey de Satigano, Faz-se Christão. T. 4. P. 2. P. 593.

Scandar, ou Alexandria. Cidade. Sua situação. T. 4.

P. 2. p. 6.

Scander Chan. Succede no Reyno de Guzarate: fua condição, e morte. T. 4. P. 1. p. 561. Sebastião. S. Sebastião. Nome que se poz a hum Valle

na Africa. T. 1. P. 1. p. 156.

Angra de S. Sebastião, T. 2. P. 1. p. 377.

Sedalim. Capitão Mór em Dio. T. 3. P. 1. p. 483. Sedoe. Cidade entre Catigão, e o Cabo Negraes. T. 1.

P. 2. p. 307.

Segogora. Cabo de Segogora, ou das Pelmeiras. T. 1.
P. 2. p.:306.
Seguro. Porto seguro. Porque teve este nome. T. 1.

P. 1. p. 380.

Seixas. Domingos de Seixas. O que faz com hum Elefante em Pacem. T. 3. P. 1. p. 531. He cativo em Tenacarij. T. 3. P. 2. p. 254. Vai remettido a Siac. ib. p. 257. Vem ao Reyno: sua morte. ib. p. 258.

Lançarote de Seixas. Secretario de Pero Mascare.

nhas. T. 4. P. 1. p. 56. Prezo, e carregado de ferros. ib. p. 141.

Selim. Roy dos Turcos. Vence o Soldão do Cairo. T. 3. P. 1. p. 38. Manda Armada contra os Portuguezes, T. 4. P. 1. p. 45.

Seminario. Funda-se o primeiro Seminario no Oriente.

T. 4. P. 2. p. 594.

Senher de munde. Titulo que arroga o Imperador da China. T. 3. P. 2. p. 7.

Senhora. Outeiro de Nossa Senhora em Malaca. Porque tem este nome. T. 3. P. 2. p. 23.

Sentença. Modo de Sentença dos Chijs. T. 3. P. 2. p. 5.
Sentença a favor de Lopo Vaz contra Pero Mascarenhas. T. 4. P. 1. p. 164.

Sequeira. Descobre o Cabo Catharina: he o ultimo descubridor do tempo del Rey D. Affonso. T. 1. P. 1.

p. 145.

#### DAS COUSAS NOT AVEIS. 215

Fernão de Sequeira. Sua morte, soccorrendo Caleatt. T. 3. P. 2. p. 420.

Francisco de Sequeira. Vai descubrir a 11ha do ou-

ro. T. 3. P. 1. p. 265.

Gomes de Sequeira. Marca as Illus do feu nome. T. 3. P. 2. p. 494. Como a defoobre. T. 4. P. 1. 2. 199.

Uhas de Gomes de Sequeira. Como são descubertas.

T/3. P. 2. p. 492.

Confalo de Sequeira. Vai Capitão Môr á India. T. 3. P.1. p. 515. O que passa com Assonso de Alboquerque, ib. p. 518.

Seradib. Nome que dão á Ilha de Ceilão, T. 3. P. 1. p.109.

Serpa Ántonio de Serpa. O que fez no cerco de Calecu. T. 3. P. 2. p. 418.

Serra Serra parda. Onde fica. T. 1. P. 1. p. 192.

Saixos de Santa Maria da Serra. Porque tiveram est nome. T. 2. P. 2. p. 279.

Vossa Senhora da Serra. Igreja, que funda Affonso de liboquerque. T. 2. P. 2. p. 279. Nella jaz sepul-

tad. ib. p 494. Serrão Pernão Serrão. O que faz na guerra de Bintão.

T. . P. 1. p. 60.

Fancisco Servão. Seu valor. T. 2. P. 1. p. 75. Como scapa de Malaca. ib. p. 417. Vai sobre ElRey de Mlaca. T. 2. P. 2. p. 85. Para Maluco. ib. p. 104. Perdese: vai a Banda. T. 3. P. 1. p. 585. Torna-se a peter. ib. p. 589. Como se salva. ib. p. 590. O que te em Rocutallo. ib. p. 590. Chama-o ElRey de Tenate. ib. p. 592. Quanto o estima. ib. p. 597. Sua mrte: cartas que lhe acham. ib. p. 610. O que lh escreve Fernão Magalhães. ib. p. 623.

João Serrão. Queima as nãos do Camorim: fahe ferido. P. 1. P. 2. p. 241. Fica de guarda a Anchediva. ib p. 257. Seu valor em huma batalha naval. ib. p. 47. Vai descubrir a Ilha de S. Lourenço. T. 2. P. p. 145. Sua viagem. ib. p. 146. El crivão

em Calecut, ib. p. 316. Liviandade desse homen. T. 3. P. 1. p. 543.

Serrapolis. Povoação a que ora chamam Larraza. T. v.

P. 2. p. 179.

Siaca. Rio. Pescarias que tem. T. 3. P. 1. p. 508.

Siño. Reyno. Sua descripção: Reys que tem: Vassalos. T. 3. P. 1. p. 156. Rio notavel. ib. p. 155. Grandeza, e confins. ib. p. 158. Povoação. ib. p. 160. Principaes Cidades. ib. p. 162. Religião ib. p. 165. Modo de vestir dos seus Sacerdotes. it p. 165. Temperança, e jejum: festas que tem. it p. 166. Crença do povo. ib. p. 167. Como dividen o anno. ib. p. 167. Applicação á Astrologia, e Magica. ib. p. 168. Suas letras, modo de escreve, e agricultura. ib. p. 169. Commercio. ib. p. 169. Generos que tem: tributos que pagam. ib. p. 170. Vicios dos Siamezes. ib. p. 172.

Rey de Sião. Manda sobre Paramisorá: he dsbaratado. T. 2. P. 2. p. 5. Vem pessoalmente. ib. 5. 6. Faz tributario o Rey de Malaca. ib. p. 10. Leuntasse este outra vez: vence hum seu Capitão. ib. 116. e 19. Manda-lhe Affonso de Alboquerque notia de ter cercada Malaca. ib. p. 70. Manda hum Enbaixador ao Alboquerque. ib. p. 102. Como scebe Duarte Coelho: affentam pazes. T. 3. P. 1. p. 15. e 17. Potencia, e forças deste Rey. ib. p. 160

Silva. Dão este appellido ao Embaixador do longo. T. 1. P. 1. p. 177.

Aires da Silva. Padrinho do Embaixador o Con-

go. T. 1. P. 1. p. 177.

Aires da Silva. O que faz em Goa. T. P. 2. p. 116. Em Adem. ib. p. 225. e 239. Vajao mar Roxo. T. 3. P. 1. p. 16.

Aires Gomes da Silva. Capitão da Armas de Pe-

dralves Cabral. T. 1. P. 1. p. 384.

Antonio da Silva. Armado Cavalleiro h Brava. T. 2. P. 1. p. 35. Briga com a Armada e Calecut. T. 3. P. 2. p. 359. Soccorre Calecut. 1. p. 423. e 426.

#### DAS COUSAS NOTAVEIS. 217

e 426. Desbarata Cunhale Marcar. T. 4. P. 1. p. 521. O que obra em Bengala. T. 4. P. 2. p. 485.

Balthazar da Silva. O que faz em Goa. T. 2. P. 2.

p. 121.

Duarte da Silva. O que faz em Malaca. T. 2. P. 2.

P. 73.

Fernão da Silva. Sua morte em Surubaia. T. 3.

**P.** 2. p. 303.

Gaspar da Silva. Vai ao mar Roxo. T. 3. P. 1.
p. 16. A Ceilão. ib. p. 120. Vai a Dio. ib. p. 469.
D. João da Silva. Herança que tem nas Canarias.
T. 1. P. 1. p. 104.

João de Mello da Silva. Vai ao soccorro de Cale-

cut. T. 3. P. 2. p. 433.

D. Manoel da Silva. Vai contra a Fortaleza de

Muar. T. 3. P. 1, p. 226.

Pero da Silva. Capitão á India. T. 3. P. 1. p. 325. Vai ao Estreito. ib. p. 337. Capitão de hum navio: mettem no os inimigos a pique. T. 3. P. 2. p. 77. Sua morte. ib. p. 78.

D. Rodrigo da Silva. Vai contra a Fortaleza de

Muar. T. 3. P. 1. p. 226.

Tristão da Silva. Vai á India. T. 1. P. 2. p. 149.

O que passa em Panane. ib. p. 168.

Silveira. D. Alvaro da Silveira. Capitão de huma Armada. T. 3. P. 1. p. 12. Traição com que he morto. ib. p. 65. Castigo que deram aos seus matadores. ib. p. 66.

Antonio da Silveira. Soccorre Calecut. T. 3. P. 2. p. 433. Chamado por Lopo Vaz. T. 4. P. 1. p. 9.

Antonio da Silveira e Menezes, v. Menezes.

Diogo da Silveira. Capitão de huma Armada. T. 4.: P. 1. p. 377. Guerra que faz ao Çamorij. ib. p. 380. Destroe o Chatim de Mangalor. ib. p. 404. Priga com Pate Marcar. ib. p. 406. Destroe Patan. ib. p. 491. Pate, e Mangalor. ib. p. 492. Vai ao Estreito. ib. p. 499. Sua bizarria com os Mouros. ib. p. 502.

Hei-

Heiter da Silveira. Queima Tramapatam, e outros Lugares. T. 3. P. 2. p. 379. Capitão de Cananor: vem soccorrer Calecut. ih. p. 427. Favorece o desimbarque do Governador. ib. p. 442. Capitão de huma Armada: Regimento que leva. ib. p. 456. Entra em Dofar. ib. p. 457. Faz tributarias Macua. e Dalaca. ib. p. 459. Traz hum Embaixador do Preste. ib. p. 461. Grande cede que passa. ib. p. 462. Vai a Dio. T. 4. P. 1. p. 21. Prezas que toma: seu desenteresse, ib. p. 22. O que passa com Melique Saca. ib. p. 23. He prezo. ib. p. 142. Desbarata a Armada de Dio. ib. p. 208. Guardas costas que faz, ib. p. 214. Lugares que queima. ib. p. 218. Toma Alixiah: destroe Bacaim. ib. p. 222. Faz tributario o Xeque de Taná. ib. p. 224. Vai ao mar Roxo. ib. p. 425. Faz tributario o Rey de Adem. ib. p. 427. O de Xael. ib. p. 430. Sua morte. ib. p. 443.

D. João da Silveira. Capitão para a India. T. 3. P. 1. p. 3. Vai ao mar Roxo. ib. p. 16. Capitão para Ceilão. ib. p. 129. Vai ás Maldivas. ib. p. 133. Náos que toma: he bem recebido. ib. p. 134. O que passa em Columbo. ib. p. 135. Em Chatigam. ib. p. 136. Risco que corre em Aracem. ib. p. 144. Toma posse da Fortaleza de Ceilão. ib. p. 145. Vem a Calecut. T. 3. P. 2. p. 431. Soccorro que lhe dá.

ib. p. 432.

João da Silveira. Capitão de huma Armada. T. 3.

P. 1. p. 15. Soccorre Goa. ib. p. 84.

Jorge da Silveira. O que faz em Ojá. T. 2. P. 1. p. 28. Acha-se na batalha contra os Rumes. ib. p. 297. Sua viagem para a India. T. 2. P. 2. p. 169. Acha-se na tomada de Benestarij. ib. p. 198. Vai ao Estreito. ib. p. 225. O que faz em Adem. ib. p. 239. Sua morte. ib. p. 245.

Luiz da Silveira. Author do Cancioneiro sobre que se juráram as pazes no Pegú. T. 3. P. 1. p. 283.

Simão da Silveira. Capitão para a India. T. 3. P. 1. p. 3. Capitão em Cananor. ib. p. 7.

Vaj-

Vasco da Silveira. O que faz em Calecut. T. 1. P. 1. p. 428. Capitão da Armada de Lopo Soares. T. 1. P. 2. p. 149. Acha-se na facção de Calecut. T. 2. P. 1. p. 362. He morto ib. p. 373.

Simão, Simão Caeiro, v. Caeiro.

Simão da Cunha, v. Cunha.

Simão de Mello, v. Mello.

Simão de Menezes . v. Menezes.

Simão de Miranda , v. Miranda.

Simão Sodré, v. Sodré.

Simão de Soufa Galvão , v. Soufa.

Simão Vaz, v. Vaz.

Simões. Gil Simões. Valor com que pertende resarcir a nota de fraco. T. 3. P. 2. p. 289. He morto. ib. p. 289.

Sinaja Raja, v. Raja.

Sinal. Sinal notavel, que vio Diogo Lopes de Sequeira.

T. 3. P. 1. p. 343.

Rio dos Bons Sinaes. Onde fica: porque teve efte nome. T. 1. P. 1. p. 290.

Sincatola. Povoação vizinha a Anchediva. T. 1. P. 2. p. 257.

Sindaio. Cidade. T. 3. P. 1. p. 598.

Singis. Capitão Tartaro. He causa de rebellião contra o Rey da Abassia: faz-se Soberano com o nome de Ularchan. T. 3. P. 1. p. 362.

Singis Chan, ou Chinghis Chan, v. supra Singis.

Sintra , v. Cintra.

Siragro, ou Cabo Rosalgate. T. 2. P. 1. p. 93.

Sixto IV. Confirma as doações dos Papas seus Antecessores aos Reys de Portugal. T. 1. P. 1. p. 59.

Soai. Capitão de Goa, quando a tomáram os Portugue-

zes. T. 2. P. 1. p. 442.

Scar. Lugar entre os Cabos Rosalgate, e Moncandam. T. 1. P. 2. p. 283. Fortaleza que tem. T. 3. P. 2. p. 163. He entrada, e arrazada pelos Portuguezes. ib. p. 166.

Seares. Fernão Soares. Vai á India. T. 1. P. 2. p. 195.

O que faz em Mombaça. ib. p. 214.

Lopo Soares. Capitão Mór à India. T. 1. P. 2. p. 148. Sua jornada, ib. p. 150. O que faz em Calecut. ib. p. 153. Restitue ElRey de Cochij. ib. p. 155. Vai sobre Cranganor. ib. p. 156. O que faz aos Christãos de Cranganor. ib. p. 160. Ajuda El-Rey de Tanor. ib. p. 162. Vai sobre Panane. ib. p. 165. Volta ao Reyno. ib. p. 172. Conselho que dá a Triftão da Cunha. T. 2. P. 1. p. 2. Tem-se noticia na India de ir elle Governador. T. 2. P. 2. p. 489. He feito Governador da India. T. 3. P. 1. p. 3. Sua viagem. ib. p. 5. Como he recebido. ib. p. 7. Desavenças com o Rey de Cochij. ib. p. 8. Discordia com D. Garcia de Noronha. ib. p. g. Avisos que tem dos Rumes. ib. p. 14. Viagem ao mar Roxo. ib. p. 16. Rende-se-lhe Adem. ib. p. 18. O que faz em Judá. ib. p. 39. Desafio de Soleimão. ib. p. 40. Desfaz a Fortaleza de Camarão: busca D. João da Silveira. ib. p. 47. Diligencias ácerca do Embaixador do Preste. ib. p. 47. Trabalhos que passa no Estreito. ib. p. 55. Dá subre Zeila. ib. p. 56. Despeja-se esta Cidade. ib. p. 58. Não o recebem em Adem. ib. p. 62. Dá soccorro a Malaca. ib. p. 93. Desavenças que tem com Fernão de Alcaçova, ib. p. 96. Vai a Columbo. ib. p. 121. Toma as estancias aos Mouros, ib. p. 124. Faz o Rey tributario. ib. p. 128. Faz a Fortaleza. ib. p. 130. Vem successor. ib. p. 131. Volta ao Reyno. ib. p 2 ∤ q.

Pero Soares. Seu naufragio: entregam-no os Chiis.

T. 3. P. 1. p. 223.

Ruy Soares. Vai a Cosala. T. 2. P. 1. p. 19. Noticias que leva á India. ib. p. 87. Seu valor contra os Rumes. ib. p. 305.

Seb. Nome que dão á oração dos Mahometanos pela

manhá. T. 2. P. 2. p. 459.

Socotai. Cidade a mais antiga de Sião. T. 3. P. 1. p. 164.

Socotorá. Ilha. Sua grandeza, e situação. T. 2. P. 1. p. 36. Seus pórtos. ib. p. 37. De que se mantem seus naturaes: sua Religião, e costumes. ib. p. 38. Modo de vestir, e de peleijar: como vieram a poder do Rey de Caxem. ib. p. 39. He tomada a Ilha por Tristão da Cunha. ib. p. 47. Faz-se huma Fortaleza. ib. p. 50. He soccorrida. lb. p. 232.

Christãos de Socotorá. Seus usos, e Religião. T. 2. P. 1. p. 38. Buscam a protecção de Tristão da Cu-

nha. ib. p. 49.

Aloe Socotorino. He o melhor de todos. T. 2. P. 1. p. 38.

Soco. Porto de Socotorá. T. 2. P. 2. p. 227.

Sodoe. Cidade na enseada de Bengala. T. 4. P. 1. p. 173.

Sodré. Braz Sodré. Capitão Mór para a India. T. 2.

P. 1. p. 22.

Simão Sedré. He attacado pelos Turcos. T. 3. P. 1. p. 500. He foccorrido. ib. p. 501. Vai de Armada ás Maldivas: desbarata os Mouros. T. 3. P. 2. p. 360. Vai ao rio Muar, e o que faz. T. 4. P. 2. p. 530.

Vicente Sodré. Capitão Mór da Armada para a India. T. 1. P. 2. p. 22. O que paffa em Moçambique. ib. p. 28. Em Cananor. ib. p. 56. Cilada que lhe armam. ib. p. 70. Efiragos que faz nos inimigos. ib. p. 74. Náos que toma. ib. p. 87. Soccorre ElRey de Cochij: vai a Socotorá. ib. p. 88. Perde-se. ib. p. 90.

Sociro da Costa , v. Costa.

Soeiro Mendes, v. Mendes.

Sofachan. Vai de guarda aos thefouros de Badur. T. 4. P. 2. p. 47.

Sofar, v. Coge Çofar.

Sogdiana. Região dos Mogoles chamada Queximir. T. 41
P. 2. p. 5.

Soldão. Soldão do Cairo. Onde começa, e se estende o seu dominio. T. 1. P. 2. p. 178. v. Cairo.

Soldos. Soldos que se assignam aos que servem na India:

dia: accrescentamento, e diminuição que tiveram.

T. 1. P. 2. p. 195.

Soleimão. Filho do Rey de Cofala. He feito Governador de Cofala. T. 1. P. 2. p. 404. Expulso. T. 2. P. 1. p. 60.

Soleimão. Rey dos Turcos. Manda entregar a Armada contra os nossos. T. 4. P. 1. p. 46. Presente que lhe manda Badur. T. 4. P. 2. p. 601. Manda

Armada a conquistar a India. ib. p. 605.

Soleimão Agá. Capitão do Hydalcão. Arrenda-lhe as terras de Goa. T. 4. P. 2. p. 235. Vem sobre ellas: prende Genetechan. ib. p. 236. Retira-se. ib. p. 242. He desbaratado. ib. p. 246. Quebra a paz. ib. p. 248. Pede tregoas. ib. p. 250. Embaraça a Fortaleza de Rachol. ib. p. 252. He vencido. ib. p. 257. Sua crueldade. ib. p. 259. Recolhe-se a huma Mesquita, ib. p. 260. Vai sobre as terras de Salsete.

ib. p. 273.

Soleimão Baxia. Governador do Cairo. T. 4. P. 2. p. 600. Capitão da Armada para a India. ib. p. 605. Offerece-se a fazer a Armada á sua custa: quem era. ib. p. 605. Deformidade da sua figura: cuida na Armada. ib. p. 606. Suas cruezas. ib. p. 607. Cautellas que toma. ib. p. 611. Foge-lhe o Rey de Judá. ib. p. 612. Degolla o de Zebit. ib. p. 613. Enforca o de Adem, e toma a Cidade. ib. p. 614. Roubos que faz: chega a Dio. ib. p. 616. Manda reconhecer a Fortaleza. ib. p. 640. Desgostos que tem neste sitio. ib. p. 688. Manda degollar Antonio Falleiro, ib. p. 689. Dá affalto á Fortaleza, ib. p. 697. Embaraçam-lhe a compra dos cavallos. ib. p. 710. Levanta o sitio. ib. p. 712. Volta a Constantinopla: he accusado. ib. p. 718. Descahe do valimento: sua morte. ib. p. 719.

Soleimão Bornabhon. Rey da Arabia. Recolhe Sar-

gol. T. 2. P. 1. p. 115.

Raes Soleimão, Quem esa. T. 3. P. 1. p. 31. Como veio ao serviço do Soldão do Cairo. ib. p. 33Tem

Tem a Capitanía da Armada. ib. p. 33. He desbaratado. ib. p. 34. Faz a Fortaleza de Camarão: toma Zeibith. ib. p. 34. Levanta-se contra elle. Mir Hocem. ib. p. 35. Congrassa-se com elle: prende-o. ib. p. 37. Manda-o matar: levanta-se contra o Soldão. ib. p. 38. Desas que faz a Lopo Soares. ib. p. 40. Congrassa-se com o Turco. T. 4. P. 1. p. 45. He nomeado Capitão da Armada contra os Portuguezes. ib. p. 46. Sua morte. ib. p. 47.

Soligano. Cidade. Fazem-se Christãos os seus Reys.

T. 4. P. 2. p. 593.

Solor. Canal de Solor. T. 3. P. 1. p. 654.

Soltanis. Moeda do Cairo. Seu valor. T. 2. P. 1. p. 177. Soltão. Seu fignificado. T. 4. P. 1. p. 462.

Soltão Alamo, v. Alamo.

Soltão Laudii, v. Laudii.

Alle Soltão. Salva com o feu confelho a Xeque Ifinael. T. 2. P. 2. p. 471. O que responde 20 Turco. ib. p. 472.

Solungor. Povoação entre Tavaes, e Malaca. T. 1. P. 2.

p. 309.

Somandar Chan. Acompanha Badur quando foge ao Mo-

gol. T. 4. P. 2, p. 46.

Sombreiros. Uso dos sombreiros vindos da China: insignia de nobreza. T. 3. P. 2. p. 516. Modo de os levar. ib. p. 517. Entre os Molabares he deshonra o perdello na guerra. T. 4. P. 2. p. 308. Toma Martim Affonso hum, que manda a ElRey de Cochij. ib. p. 425.

Sombrero. Nome de hum peixe notavel. T. 3. P. 1. p. 463.

Songo. Cidade de Mandinga. Sua fituação. T. 1. P. 1. p. 259.

Ilha junto a Magadaxó. T. 1. F. 2. p. 225.

Sono. Senhorio de Africa. T. 1. P. 1. p. 225.

Mani Sono. Festa com que recebe Ruy de Sousa. T. 1. P. 1. p. 226. Baptiza-se. ib. p. 227. Dozção que lhe sez seu sobrinho: queima os Idolos. ib. p. 228. Justiça que quer mandar fazer nos Gentios. ib. p. 229.

Sopangas. Póvos. Guerra que fazem a Mombaça, e porque. T. 4. P. 1. p. 277.

Sornagan. Ilha de Bengala. T. 4. P. 2. p. 454.

Setumas. Póvos de Samatra. T. 3. P. 1. p. 509.

Soute Maior. Antonie de Soute Maior. Vai contra Mangalor. T. 4. P. 1. p. 402. Vem em soccorro de Cochij. T. 4. P. 2. p. 300. Acompanha Martim Affonso de Sousa contra Calecut. ib. p. 304.

Fernão Annes de Souto Maior. Briga com hum Capitão do Hydalcão. T. 3. P. 2. p. 219. Soccorre Co-

chij. T. 4. P. 2. p. 283. e 300.

Gomes de Souto Maior. Vai ao mar Roxo. T. 3. P. 1. p. 17. Contra Baharem. T. 3. P. 2. p. 30. A Mangalor. T. 4. P. 1. p. 402. He dos primeiros que accommette. ib. p. 404. Vai a Dio. ib. p. 435.

Sousa. Aires de Sousa. Seu valor em Brava. T. 2. P. 1.

p. 35.

Aleixo de Soufa. Fica aleijado em huma batalha. T. 3. P. 2. p. 84. Vem a Mombaça. T. 4. P. 1. p. 291.

Alvaro de Sousa. Seu valor. T. 3. P. 1. p. 227.

Sua morte. ib. p. 228.

André de Soufa Chichorro. Trabalho que tem com a Armada de Dio. T. 3. P. 2 p. 84.

Antonio de Sousa. Sua morte. T. 2. P. 1. p. 205.

---- Vai á batalha contra os Rumes. T. 2. P. 1. p. 298. Vai ao rio Mangalor. T. 4. P. 1. p. 402. Seu

valor em Dio. T. 4. P. 2. p. 690.

Bastião de Sousa. Tem o mando de parte da Armada da India. T. 1. P. 2. p. 196. Perde-se. T. 2. P. 1. p. 374. Faz o Forte da Ilha de S. Lourenco. T. 3. P. 2. p. 107. Vai a Banda. ib. p. 271. O que faz em Pacem. ib. p. 273. Vem a Malaca. ib. p. 307.

Balthazar Lobo de Soufa. Acha-fe na tomada de

Surat. T. 4. P. 1. p. 415.

Cide de Sousa. Seu valor em Dio. T. 4. P. 2:

. p. 701.

Christovão de Sousa. Sua morte em Dio. T. 4. P. 2.

p. 673.

Vai ao mar Roxo. T. 3. P. 1. p. 17. A. Ceilão. ib. p. 120. Vai de Armada a Dabul. ib. p. 240. e 316. Vai fobre Calaus. ib. p. 319. Trabalho que passa. ib. p. 320. Quer Diogo Lopes tirar-lhe a Capitanía: não a larga. ib. p. 321. Acompanha Diogo Lopes ao Estreito. ib. p. 337. O que obra na Ilha Querimba. T. 3. P. 2. p. 186. Trabalho que passa. ib. p. 188. He chamado por Lopo Vaz. T. 4. P. 1. p. 11. Capitão em Chaul: escreve a Lopo Vaz. ib. p. 137. Suas qualidades. ib. p. 138. Como se porta na contenda de Lopo Vaz com Pero Mascarenhas. ib. p. 139. Sua authoridade. ib. p. 142. Reconhece Pero Mascarenhas: resposta que dá a Lopo Vaz. ib. p. 154. O que trabalha pelos congrassa. ib. p. 156.

Diogo Lopes de Sousa o Traquinas, v. Traquinas. Fr. Domingos de Sousa. Sermão que préga em Goa. T. 2. P. 2. p. 216.

Duarte de Sousa. Fica aleijado em Oja: paixões

que urde. T'. 2. P. 1. p. 29.

Pernão Martins de Sousa. Vai Capitão Mór a Ma-

laca: sua morte. T. 3. P. 2. p. 361.

Fernão de Soufa e Tavera. Vai sobre Damão. T. 4.

P. 1. p. 527. Contra Cutiale Marcar. T. 4. P. 2. p. 315.

Francisco de Soufa. Acha-se na tomada de Mariaco. T. 3. P. 2. p. 327. He ferido. ib. p. 328.

Barros. Indice.

P Fran-

Francisco de Sousa. Vai sobre Damão. T. 4. P. 1. p. 527. Risco que corre em Ternate. T. 4. P. 2. p. 168.

Francisco de Sousa Mancias. Acha-se em Calecut. T. 2. P. 1. p. 358. Seu nausragio. T. 3. P. 1. p. 15.

Francisco de Sousa Tavares. Seu valor. T. 3. P. 1.

p. 321.

Garcia de Sonsa. Acha-se na batalha com os Rumes. T. 2. P. 1. p. 304. He ferido. ib. p. 308. Valor com que se ha em Goa: como salva seu irmão. ib. p. 405. Capitão de huma Armada. T. 2. P. 2. p. 167. Acha-se na tomada de Benestarij. ib. p. 198. Vai buscar o Embaixador do Preste. ib. p. 216. Vai ao Estreito. ib. p. 225. A Adem. ib. p. 239. Primor de honra que usa. ib. p. 247. Sua morte. ib. p. 249.

P. 2. p. 633. 664. e 668. Sortida contra os Turcos. ib. p. 681. Valor com que morre. ib. p. 682.

Gonfalo de Sousa. Capitão Mór para o Congo.

T. 1. P. 1. p. 224. Sua morte. ib. p. 225.

Henrique de Sousa. Sua morte em Dio. T. 4. P. 1. p. 443.

Jeronymo de Soufa. Acha-se na tomada de Renestarij. T. 2. P. 2. p. 198. Sua viagem ao Estreito. ib. p. 225. Vai a Ormuz. ib. p. 437. Acompanha Lopo Soares ao Estreito. T. 3. P. 1. p. 17. E Diogo Lopes. ib. p. 337. Trabalho que tem em hum naufragio. ib. p. 411. Capitão Mór de Calecut. T. 3. P. 2. p. 359. Briga que tem com a Armada de Calecut. ib. p. 359. e 361.

D. João de Sousa. Embaixador no Congo. Sua mor-

te. T. 1. P. 1. p. 225.

---- Embaixador a Castella. T. 1. P. 1. p. 253.

João de Soufa. O que saz em Malaca. T. 2. P. 2.

p. 55. Vai com o Embaixador da Persia. ib. p. 446.

João de Sousa Lobo. Vai sobre Damão. T. 4. P. 2.

p. 627.

João de Sousa Rates. Vai na Armada de Martim Affonso de Sousa. T. 4. P. 2. p. 304.

João Rodrigues de Soufa. Sua morte. T. 4. P. 2.

P. 5334

Jorge de Sousa. Vai na Armada de Dio. T. 4.

P. 1. p. 436.

Lopo de Soufa. O que passa na revolta do Badur. T. 4. P. 2. p. 359. Desende Dio. ib. p. 625. Seu valor. ib. p. 629. 634. e 669. Briga que tem com os Mouros. ib. p. 635. Offerece-se a desender o Baluarte da Villa dos Rumes. ib. p. 649. Vai á Villa dos Rumes. ib. p. 649. Vai á villa dos Rumes. ib. p. 674.

Manoel de Sousa. Sua viagem á India. T. 3. P. 1.

p. 328. Morte desaftrada que teve. ib. p. 329.

Nautaques. T. 3. P. 2. p. 125. O que passa em Calayate. ib. p. 134. Batalha que tem com as terradas de Ormuz. ib. p. 143. Vai a Mascate. ib. p. 157. O que faz em Surat. T. 4. P. 1. p. 411. Em Agacim. ib. p. 418. Em Dio. ib. p. 442. Na costa do Malavar. ib. p. 517. Primeiro Capitão em Dio. T. 4. P. 2. p. 86. Como se ha com ElRey de Cambaia. ib. p. 329. Recebe-o na Fortaleza. ib. p. 331. Avisa ao Governador. ib. p. 347. e 350. Acompanha Soltão Badur. ib. p. 351. He morto. ib. p. 359.

Manoel de Sousa Galvão. Sua morte. T. 3. P. 1.

p. 410.

Manoel de Sousa Tavares. He serido em Go2. T. 2. P. 2. p. 145.

O que faz na tomada de Benestarij. T. 2.

P. 2. P. 201.

Manoel de Sousa de Sepulveda. Vai a Damão, T. 4.

, P. 1. p. 527. Contra Marcar. ib. p. 314.

Martim Affonso de Sonsa. Vai soccorrer Malaca. T. 3. P. 2. p. 464. O que passa com Lacsamana. ib. p. 465. Guerra que saz a ElRey de Pam. ib. p. 466. Peleija com Lacsamana: sua morte. ib. p. 469.

P ii *Mar*→

Martim Affonso de Sousa. Vai Capitão Mór da Armada da India. T. 4. P. 1. p. 527. Toma Damão. ib. p. 529. O que escreve ao Governador de Soltão Badur. T. 4. P. 2. p. 66. Chama-o o Badur. ib. p. 67. Assenta pazes com elle. ib. p. 68. Serviços que lhe faz. ib. p. 90. Soccorre Cochij. ib. p. 283. Queima Calemute. ib. p. 304. Desbarata duas vezes o Çamorij. ib. p. 313. E a Armada de Calecut. ib. p. 314. Faz sugir o Çamorij: vence o Rey de Repelim : destroe-lhe a Cidade. ib. p. 318. Soccorre ElRey de Boenagobabo. ib. p. 323. Desbarata Ali Abrahem. ib. p. 324. A Pate Marcar. ib. p. 423. descreca Cota. ib. p. 427. Victorias que alcança. ib. p. 428

Paio de Soufa. Vai a ElRey de Ceilão: engano que lhe fazem os Mouros. T. 1. P. 2. p. 427. Pelei-

ja com Mir Hocem. T. 2. P. 1. p. 204.

Pero de Sousa. Seu valor em Brava. T. 2. P. 1.

p. 35. Sua morte. ib. p. 283.

Ruy de Sousa. Capitão da Armada de Guiné. T. 1. P. 1. p. 225. Como he recebido de Mani Sono. ib. p. 226. Como vai acompanhado. ib. p. 229. Recebimento que lhe fizeram no Congo. ib. p. 230. Faz a Igreja de Santa Cruz. ib. p. 233. Volta ao Reyno. ib. p. 235. Vai Embaixador a Castella. ib. p. 253. Sua morte. T. 2. P. 1. p. 205.

Simão de Sousa. Salva-se em Agacim: chega a Banda. T. 3. P. 2. p. 303. Salva Martim Affonso: discordias que tem com elle. ib. p. 307. Vai a Mazluco. T. 4. P. 1. p. 16. e 227. Vai contra Bintão. ib. p. 60. Chega destroçado a Achem. ib. p. 228. Seu valor. ib. p. 229. Sua morte. ib. p. 232.

Spindola. Diogo Spindola. Como he recebido em Benga-

la. T. 4. P. 2. p. 497.

Stachires, ou Stachio. Nome que dá Ptolomeu ao rio Cambea. T. 1. P. 1. p. 217.

Subo. Ilha. Seu descubrimento, e situação. T. 3. P. 1. p. 648.

Rey do Subo. Faz-se Christão. T. 3. P. 1. p. 649. Mata os Castelhanos. ib. p. 650.

Successão. Como he a successão dos Governadores da

India. T. 3. P. 2. p. 344.

Sucurula. Coge Sucurula. Refgata Martim Affonfo. T. 4.
P. 2. p. 467. Vem á India requerer a favor de Coge Sabadim. ib. p. 467.

Sudamicij. Capitão de Pacem. O que lhe succede com

finco Portuguezes. T. 3. P. 1. p. 302.

Suez. Porto no mar Roxo. T. 1. P. 2. p. 286. Sua fituação. T. 2. P. 2. p. 272. Terreno falto de agua. ib. p. 273. Mosteiros que tem. ib. p. 274.

Suf. Mouro de Cambaia. Coffario. Vai em busca delle Antonio de Saldanha. T. 3. P. 1. p. 100. Capitão da

Armada de Dio. ib. p. 483.

Sufo Larij, v. Larij.

Sugalla. Lugar de Maluco. T. 4. P. 2. p. 160.

Sujachan. He accommettido dos Coliis, T. 4. P. 2. p. 43. He roubado, e ferido por elles. ib. p. 43.

Sugaam. Reyno do certão da China. T. 3. P. 1.

Sunda. Reyno. Manda ElRey fazer huma Fortaleza. T. 3. P. 2. p. 346. Sua fituação. T. 4 P. 1. p. 75. Pórtos. ib. p. 77. Cidade Capital: generos que produz: qualidade de gente: seus Mosteiros. ib. p. 78. Successão de seus Reys. ib. p. 79. Pimenta que dá. ib. p. 81. Rey de Sunda, v. Samião.

Sundivá. Ilha de Bengala. T. 4 P. 2. p. 454.

Surat. Cidade na foz do rio Tapetij. T. 1. P. 2. p. 294. Sua grandeza. T. 4. P. 1. p. 409. He queimada. ib. p. 411.

Surubaia. Cidade da Jaua. T. 3. P. 1. p. 302.

Surueuleo. Cidade do Reyno Chaumua. T. 3. P. 1. p. 172.

Suzega. Enviado do Hydalcão a Nuno da Cunha. T. 4. P. 2. p. 255.

Symbacao. Alcaide Mór dos edificios de Sofala. T. 1. P. 2. p. 378.

Sym-

Symbore. Significado deste nome. T. 1. P. 2. p. 378. Conjecturas sobre a sua antiguidade. ib. p. 380.

## $\mathbf{T}$

Abanga. He tomada por Tristão de Taide. T. 4. P. 2. p. 167.

Tabarija. Cachil Tabarija. Fica em poder do Capitão de

Ternate. T. 3. P. 2. p. 317. He feito Rey da Ternate. T. 4. P. 2. p. 136. Salva-se da morte: nome que lhe púe por desprezo. ib. p. 137. Casa com a mulher de Cachil Dacialo. ib. p. 139. Vem prezo á India. ib. p. 148. He solto: faz-se Christáo: morre: deixa por herdeiro a ElRey de Portugal. ib. p. 150. Tabite. Rio. Seu descubrimento. T. 1. P. 1. p. 121.

Tabona. Lugar de Maluco, Violencias que fazem os Portuguezes. T. 4. P. 1. p. 247. São maltratados. ib. p. 248.

Regeder de Tabona. Crueldade que usa com elle D. Jorge de Menezes. T. 4. P. 1. p. 248. Valor com que morre. ib. p. 248.

Tabris. Cidade do Xeque Ismael. Toma-lha o Turco: torna a recobralla. T. 2. P. 2. p. 473.

Tacancurij. Povoação de Bisnagá. T. 1. P. 2. p. 303. Tacazij. Rio que entra no Nile. T. 1. P. 2. p. 370.

Tacuij. Nome que os Abexiis dão ao Nilo. T. 1. P. 2.

Tacuij. Rio da Abassia. T. 3. P. 1. p. 370.

Tess. Pezo de ouro. Seu valor. T. 3. P. 2 p. 25.

Tagacem. Cidade. Guerra que seus moradores sarem aos Portuguezes. T. 4. P. 1. p. 89.

Tagazij. Rio que vem so mar Roxo. T. 2. P. 2. p. 258. eT. 3. P. 1. p. 370.

Taguima. Ilha. Sua situação. T. 4. P. 1. p. 103.

Taide. Alvero de Taide. Vai Capitão á India. T. 1. P. 2. p. 22.

Jorge de Taide. Vai a Bonacora. T. 4. P. 2. p. 156.

Acode a seu tio. ib. p. 162.

Loo-

Leonel de Taide. Arriba indo para a India. T. 4. P. 1. p. 27 3. Sua morte. ib. p. 302.

D. Martinho de Taide. Vende a doação das Cana-

rias. T. 1. P. 1. p. 102.

3;

١

1

Pero de Taide. Acha-se na tomada de Surat. T. 4. P. 1. p. 415.

Pero de Taide o Inferno, v. Inferno.

Tristão de Taide. Vai na Armada a Dio. T. 4. P. 1. p. 435. A Baçaim. ib. p. 496. Capitão de Maluco. T. 4. P. 2. p. 141. Prende Vicente da Fonseca. ib. p. 142. Faz guerra a Geilolo. ib. p. 145. Restitue Samarao. ib. p. 147. Prende Tabarija, e sua mai. ib. p. 148. Motins que causa em Ternate. ib. p. 149. Faz guerra a Bacham, ib. p. 152. Desastres que caula, ib. p. 155. Toma Mongue, ib. p. 162. Vai a Tidore. ib. p. 163. Prosegue na guerra. ib. . p. 166. Ingratidão que usa com Antonio Galvão. ib. p. 580. Motins que suscita contra elle. ib. p. 582. Vasco de Taide. Vai Capitão para a India. T. 1.

P. 1. p. 384. Perde-se. ib. p. 396.

Talaja. Cidade da costa de Dio. T. 1. P. 2. p. 201. Queimada. T. 4. P. 1. p. 465. Recolhe-se aqui a mai do Badur. T. 4. P. 2. p. 391.

Talangame. Porto de Ternate. Faz-se huma Fortaleza

aos Portugueres. T. 3. P. 1. p. 601.

Francisco Henriques Talangame. Risco que corre em Ternate. T. 4. P. 2. p. 168.

Talhado. Cabo Talhado. Onde fica. T. 2. P. 1. p. 392. Talingano, ou Talinganor. Cidade vizinha de Malaca.

T. 3. P. 1. p. 162.

Tamas. Xa Tamas, ou Xiah Tamas, v. Xiah Tamas.

Tambor. Tambor notavel com que o Camorij denuncía a guerra. T. 4. P. 2. p. 311.

Tamorlang. Applicação que teve ao jogo de enxadres. T. 2. P. 1. p. 413. Vence, e prende o Imperador dos Turcos: o que obra com Xeque Juné. T. 2, P. 2. p. 461.

Tamungo. Nome do Thesoureiro de Malaca. T. 2. P. 1.

p. 403. Acompanha os Portuguezes contra Pate Quetir. T. 2. P. 2. p. 345. E contra Pate Unus. ib. p. 357.

Taná. Reyno de Camatra. T. 3. P. 1. p. 511. Offerece

tributo. T. 4. P. 1. p. 223.

Tanabaré. Cidade antiga de Ceilão. T. 3. P. 3. p. 111.

Tanadar de Dabul. Como le justifica com Lopo Vaz de
S. Paio. T. 4. P. 1. p. 27.

Tanadaría. Seu fignificado, e principio. T. 3. P. 2.

p. 214.

Tanais. Rio chamado Dom: separa a Asia da Europa. T. 4. P. 2. p. 286.

Tanurife. Ilha. Huma das Canarias: costumes de seus. habitadores. T. 1. P. 1. p. 107.

Tanavaca. Sitio de Ceilão onde se tira serro. T. 3. P. 1. p. 113.

----- Reyno de Ceilão. T. 3. P. 1. p. 117.

Tanga. Seu valor. T. 3. P. 2. p. 244. e T. 4. P. 1. p. 386.

Tangaram. Porto de Sunda. T. 4. P. 1. p. 77.

Tanger. Cidade tomada por Affonso V. T. 1. P. 1. p. 149.

Bispo de Tanger. Baptiza o Principe Bemoij. T. 1.

P. 1. p. 211.

Tangu. Reynos dos Bramas. T. 3. P. 1. p. 277.

Governador de Tangu. Rebela-se: conquistas que faz. T. 3. P. 1. p. 277. Quer tomar Sião. ib. p. 278. Tanjapura. Cidade de Borneo. Diamantes que tem. T. 4. P. 2. p. 112.

Tanjaquelim. Arrabalde de Malaca. T. 4. P. 2. p. 549.

Tanor. Rey do Tanor. Pede pazes a Lopo Soares, e foccorro contra o Gamorij. T. 1. P. 2. p. 159. Desbarata o Gamorij. ib. p. 161. Despede o nosso soccorro. ib. p. 162. Fidelidade que tem aos Portuguezes. ib. p. 477.

Tanque. Notavel tanque de Anchediva. T. 1. P. 2. p. 256. De Macua. T. 3. P. 1. p. 348. De Docor.

. T. 4. P. 2. p. 36.

•4

Tapetij. Rio do Guzarate. T. 1. P. 2. p. 294. e T. 4. P. 1. p. 541.

Taprobana. Erro de alguns ácerca da Taprobana. T. 3. P. 1. p. 112. v. Ceilão.

Rey de Taprobana. Embaixada que manda a Roma. T. 3. P. 1. p. 110.

Taptij. Rio do Guzarate. T. 4. P. 1. p. 541.

Tara Mexernij Chan. 'Tartaro. Entra na India: conquiftas que faz. T. 4. P. 1. p. 553. Presume-se ser o mesmo Nosaradim: sua morte. ib. p. 554.

Tarahan. Principe dos Mogoles. T. 4. P. 2. p. 3.

Tarapor. Cidade da Costa do Guzarate. T. 1. P. 2.

p. 294.

Ł

i

1

D. Tareja. Mulher de D. Affonso Henriques. Traz em dote Portugal. T. 1. P. 1. p. 9. Testemunho que lhe levanta Duarte Galvão. T. 3. P. 1. p. 51.

Taria. Nome de huma Estrella, que apparece no mar

Roxo. T. 2. P. 2. p. 283.

Tarigh. Livro, ou Chronica dos Parseos. T. 2. P. 1. p. 408.

Tartaros, ou Tatas. Guerras que tem com os Chijs. T. 3. P. 1. p. 187. Rebelam-se contra os Abexijs. ib. p. 361. Em que tempo se fizeram Mouros. T. 4. P. 1. p. 553. Sua origem. T. 4. P. 2. p. 3. Acompanham o exercito dos Mogoles. ib. p. 15.

Tartarugas. Refresco que dellas acha Martim Affonso

em huma Ilha. T. 4. P. 1. p. 175.

Tata. Cidade. T. 4. P. 2. p. 515. He destruida ib. p. 516. Tatas, ou Tancas. Nome que os Chijs dão aos Tartaros. T. 3. P. 2. p. 4.

Tavai. Cidade na costa de Malaca. T. 1. P. 2. p. 19.

e T. 3. P. 1. p. 276.

Tavam. Reyno tributario a Sião. T. 3. P. 1. p. 156.

Tavares. Belchior Tavares. Seu valor. T. 3. P. 1. p. 328.

Duarte Tavares. Cativo de Roztamaan. Vem pedic foccorro contra Pulatecam. T. 2. p. 2. p. 128.

Pernão Tavares. Armado Cavalleiro no Cabo do

Resgate. T. 1. P. 1. p. 78.

Fran-

Prancisco Tavares. He o primeiro que entra em Raosinga. T. 4. P. 1. p. 605.

Gonsalo Tavares. Morto em Calecut. T. 3. P. 2.

p. 356.

Manoel de Sousa Tavares, v. Sousa.

Tavora. Christovão de Tavora. Capitão para a India.

T. 3. P. 1. p. 3.

Francisco de Tavera. Prezo por Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 1. p. 169. Acha-se na batalha contra os Rumes. ib. p. 297. Capitão para a India. T. 3. P. 1. p. 3. Vai com D. Aleixo de Menezes. ib. p. 12. Ao mar Roxo. ib. p. 16.

Ruy Lourenço de Tavora. Capitão para a India.

T. 4. P. 2. p. 721.

Teadas. Nome do tecido de algodão, que vem á Ilha

Macua. T. 3. P. 2. p. 460.

Tearchan. Capitão do Badur, e dos Rumes. T. 4. P. 1. p. 583. Fica em Raosinga. ib. p. 603. Vai tomar Decor. ib. p. 613. Fica de guarda ao movel de Badur. T. 4. P. 2. p. 47.

Tecelões. Os mais primos das Maldivas. T. 3. P. 1.

p. 313.

Teive. Aguada de Teive. T. 4. P. 2. p. 20.

Antonio de Teive. Guerra que faz a Geilolo. T. 4. P. 2. p. 144. Acode a Tristão de Taide. ib. p. 162.

Gaspar de Teive. Capitão em Chaul. T. 4. P. 1.

p. 434.

Teixeira. Duarre Teixeira. Thesoureiro de Cochij. Asfiste à abertura da successão do Governador. T. 4. P. 1. p. 31. Vai notificar a Pero Mascarenhas que não entre em Cochij. ib. p. 127.

Jemes Teixeira. Vai á tomada de Malaca. T. 2. P. 2. p. 56. 60. 76. Embaixador a Cambaia. ib.

p. 402.

Pedro Gomes Teixeira, v. Gomes.

Pero Teixeira. Vai á batalha contra os Rumes, T. 2. P. 1. p. 208.

Tel-

Telles. Affonso Telles. Sua morte. T. 4. P. 1. p. 370.

Alvaro Telles. He o primeiro que faz a viagem por fóra da Ilha de S. Lourenço. T. 2. P. 1. p. 6. Prezas que toma. ib. p. 36. Capitão para a India. T. 3. P. 1. p. 3. Capitão de Calecut. ib. p. 7.

Manoel Telles Barreto. Vai com Lopo Soares. T. 1. P. 2. p. 149. Capitão do mar em Cochij. ib. p. 164. Briga em Panane. ib. p. 169. Seu valor em Soco-

torá. T. 2. P. 1. p. 45.

Tello. D. Jorge Tello. Capitão de huma Armada. Guerras que tem com a Armada de Calecut. T. 3. P. 2. p. 373. e 374. Peleija que tem no rio de Bacanor. ib. p. 513. Aviso que dá ao Governador. Γ. 4 P. 1. p. 6.

Temalla. Rey dos Fullos. Grande poder, e estragos que faz. T. 1. P. 1. p. 258. Levanta-se contra o Rey do Congo: mensagem que lhe vai de Portugal. ib. p. 259.

Temerica. Capitão de Bisnaga. Entra nas terras de Goa. T. 3. P. 2. p. 216. He vencido ib. p. 217.

Temey. Povoação de Tigray. T. 3. P. 1. p. 385.

Templo. Templo notavel de Calecut. T. 1. P. 1. p. 332. De Sião. T. 3 P. 1. p. 164. Da China. ib. p. 194. Da Abassia. ib. p. 368. e 389. De Nobia. ib. p. 380. Notavel Templo de Jaquete. T. 4. P. 1. p. 557. Ao pé da Serra de Champanel. T. 4. P. 2. p. 53. De Ramanacor. ib. p. 419.

Tenacarij. Cidade na costa de Malaca. T. 2, P, 2, p, 19.

eT. 3. P. 1. p. 254.

Reyno sujeito a Sião. T. 3. P. 1. p. 156.

Tendas. Tendas ricas que se tomão a Soleimão Agá. T. 4. P. 2. p. 257.

Tenezes , v. Tigrai.

Tenga. Nome que os Malabares dão ao coco. T. 3.

P. 1. p. 310.

Tenreiro. Antonio Tenreiro. Escreve o Itinerario da Perfia. T. 3. P. 2. p. 205. Faz a jornada da India a Portugal por terra. T. 4. P. 1, p. 53. Relação que faz desdesta jornada: o que escreve da pimenta: merces

que lhe faz ElRey. ib. p. 54.

Tercachan, Vai contra o Mogol: quem era. T. 4. P. 2. p. 25. Vence os Mogoles. ib. p. 30. He vencido, e morto. ib. p. 32. Solemnes exequias que lhe fazem. ib. p. 33.

Tercanabal. Villa do Algarve. Sua fundação: tem o

nome da Villa do Infante. T. 1. P. 1. p. 20.

Teredon, Nome que da Ptolomeu a Ilha Murzique. T. 3.

P. 2. p. 38. Noticias desta Ilha. ib. p. 337.

Ternate. Ilha de Maluco. Notavel Volcão que tem. T. 3. P. 1. p. 570. Risco de a perderem os Portuguezes. T. 4. P. 2. p. 125. He doixada a D. João III. ib. p. 150.

Reus de Ternate, v. Boleife, Boahat, Cachil Daia-

lo, Cachil Daroes, e Tabarija.

Rainha de Ternate. Fica com a regençia do Reyno. T. 3. P. 1. p. 611. Nomea Regedor Cachil Daroes. ib. p. 614. Não quer receber os Castelhanos. ib. p. 615. Consente na morte de Daroes. T. 3. P. 2. p. 311. Arma guerra á nossa Fortaleza. ib. p. 316. Foge para ElRey de Ternate, ib. p. 317. Negam entregar-lhe o filho. T. 4. P. 1. p. 241. Sahe da Cidade, ib. p. 250. Requerimentos que tem com Gonfalo Pereira. T. 4. P. 2. p. 114. Queixa que escreve contra D. Jorge de Menezes. ib. p. 121. Pertende a morte de Gonsalo Pereira. ib. p. 123.

Fortaleza de Ternate. Quando, e por quem foi feita. T. 3. P. 1. p. 621. Risco de se perder. T. 4.

P. 2. p. 125.

Terradas. Que embarcações são. T. 2. P. 1. p. 158. Terremoto. Grande Terremoto que se sente em Cochij: juizo que fazem delle. T. 1. P. 2. p. 52. Terremoto que destroe Calayate. ib. p. 94. No mar. T. 3. P. 2. p. 348.

Thefoures. Thefoure que se achou em Champanel. T. 4. - P. I. p. 56. No arraial do Badur. T. 4. P. 2. p. 43. Por morte delle. ib. p. 378. Notavel Thefouro do Rey de Bengala. ib. p. 505.

Thomar. Poem-ie no Convento de Thomar as bandei-

ras do Soldão do Cairo. T. 1. P. 2. p. 309.

S. Thomé. Ilha. Seu descubrimento. T. 1. P. 1. p. 146.
Prohibe-se o trato dos escravos para a Mina. ib.

p. 179.

ı

Apostolo S. Thomé. Préga o Evangelho em Cranganor. T. 1. P. 1. p. 446. Tradição que ha deste Santo em Ceilão. T. 3. P. 1. p. 106. Diligencias que se fazem acerca deste Santo. T. 3. P. 2. p. 223. Encontra-se a sua sepultura. ib. p. 224. Milagre, que delle ha tradição. ib. p. 225. Concerta-se-lhe o Templo. ib. p. 226. Acha-se o corpo do Rey. ib. p. 227. E o seu. ib. p. 228. Veneração com que o tratam. ib. p. 220. Tradição da sua vinda á India. ib. p. 230. Dos seus milagres, e conversões. ib. p. 231. Como passa á China: torna a Meliapor: sua morte. ib. p. 233.

---- Poe-se o nome de S. Thomé á Fortaleza

de Dio. T. 4. P. 2. p. 86.

Christandade de S. Thomé. São expulsos. T. 3. P. 2. p. 234. Como os tratam os Principes Armenios. ib. p. 235. Pouco que nelles se póde confiar. ib. p. 237. Povoação que fazem. ib. p. 238.

Gil Thomé. Seu valor em Dio. T. 4. P. 2. p. 701.

Thomé Pires, v. Pires.

Tica. Reyno de Camatra. T. J. P. 1. p. 511.

Tição. João Jusarte Tição. Acha-se na tomada de Surat. T. 4. P. 1. p. 414. He ferido pelo page do Badur. T. 4. P. 2. p. 360. Escapa em Bengala. ib. p. 481.

Ticuarij. Ilha onde está Goa. T. 1. P. 2. p. 280. Sua

grandeza. T. 2. P. 1. p. 433.

Tider. Ilha. Vai a ella Lançarote. T. 1. P. 1. p. 68. Entrada, e queimada. T. 4. P. 1. p. 93. Tomada aos Castelhanos. ib. p. 239.

Tidore. Reyno de Maluco. T. 3. P. 1. p. 567.

Reg de Tidore. Recebe os Portuguezes. T. 3. P. 1. p. 592. Ciumes que tem do de Ternate. ib. p. 601. Dá entrada aos Castelhanos. ib. p. 615. Pertende matar Antonio de Brito. T. 3. P. 2. p. 312. Guerras que tem com os Portuguezes. ib. p. 318. Pede a paz. ib. p. 338. Sua snorte: quem lhe succede. T. 4. P. 1. p. 91. Guerra injusta que lhe faz o Capitão de Maluco. ib. p. 92. Faz-se tributario a Portugal. ib. p. 239. v. Cachil Duquo.

Tidore Vonge Primeiro Rey de Ternate, que se fez

Mouro. T. 3. P. 1. p. 580.

Tigrai. Nome da Provincia a que Strabo chama Tenezes. T. 3. P. 1. p. 378. He a primeira conquista da Ethiopia. ib. p. 386.

Tigre. Rio. Sua nascente. T. 4. P. 1. p. 336. Seu curfo. ib. p. 337.

Tigre Mahon. Dignidade notavel entre os Abexijs. T. 3.
P. 1. p. 396.

Tigres. Abundancia que ha nas vizinhanças de Malaca: estragos que fazem. T. 2. P 2. p. 221.

Tigura riis. Povos da Africa. T. 1. P. 1. p. 221.

Timapanaique. Capitão de Bisnaga. T. 3. P. 1. p. 419. Timia. Ponta de Timia. Na Ilha do Samatra. Perde-se alli Affonso de Alboquerque. T. 2. P. 2. p. 154.

Timoja. O que arma a Vasco da Gama: foge-lhe. T. I. P. 1. p. 363. Falla com D. Francisco de Almeida. T. 1. P. 2. p. 277. Quem era. ib. p. 279. Trata com Affonso de Alboquerque a tomada de Goa. T. 2. P. 1. p. 427. Dá-lhe ajuda. ib. p. 430. Toma hum Baluarte. ib. p. 461. He feito Tanadar de Goa. ib. p. 472. Descobre a traição de Mir Hocem. ib. p. 477. Sahe de Goa. ib. p. 512. Suas bodas. ib. p. 524. Torna para Goa. ib. p. 543. Tem a Capitanía do Gentio. ib. p. 346. He prezo. ib. p. 547. Retira-se com Melrao. T. 2. P. 2. p. 111. Sua morte: benessico que recebe a sua familia. ib. p. 112.

Cidabhará Timoja. Damno que causa a seu irmão.

T. 2. P. 1. p. 431.

Timor. Ilha do Oceano Oriental. T. 1. P. 2. p. 312. Timungam. Senhor de Polimbam. Vem contra Malaca. T. 2. P. 2. p. 355.

Tingitana, v. Mauritania.

Tipoco. Aires Tinoco. Traz a este Reyno o navio sa com quatro homens. T. 1. P. 1. p. 120.

Pero Fernandes Tinoco. Seu valor. T. 2. P. 1. p. 75. Tipera. Reyno vizinho de Bengala. T. 4. P. 2. p. 452. Os Bengalas pertendem o seu Senhorio. ib. p. 454. Tiporitas. Emulação que tem aos Bengalas. T. 4. P. 2.

P. 454.

Tipuria. Ilha de Bengala. T. 4. P. 2. p. 454.

Tiracole. Lugar da costa do Malabar. Seu porto. T. 4.

P. 2. p. 316.

Tirondiconde. Rey de Tirondiconde. Cativam-lhe os Portuguezes hum sobrinho: resgata-o Mahamed Anconij: ingratidão com que lhe paga. T. 1. P. 2. p. 435. He vencido. ib. p. 442.

Tisnado. Diogo Tisnado. O que faz em Mangalor. T. 4.

P. 1. p. 404.

Titules. Titulos que tomáram os Reys de Portugal. T. 1. P. 1. p. 11. Que cousa he titulo. ib. p. 12. Toma ElRey D. João II. o titulo de Senhor de Guiné. ib. p. 171. Titulos que accrescenta ElRey D. Manoel. ib. p. 371. e T. 1. P. 2. p. 11. Significado deste nome, e seus usos. ib. p. 12.

Tear. Sancho de Tear. Vai á India. T. 1. P. 1. p. 384. Perde-se. ib. p. 460. Vai descubrir as minas de So-

fala. ib. p. 461.

Toavai. Nome que dão ao Nilo. T. 3. P. 1. p. 371.

Tocam. Melique Tocam. v. Melique.

Tolo. Lugar de Tidore. Não querem seus moradores receber os Portuguezes. T. 4. P. 1. p. 122.

Toloco. Cidade. Tomada por Tristão de Taide. T. 4: P. 2. p. 167.

Regedor de Toloco. Quer matar Tabarija: he morto. T. 4. P. 2. p. 137.

Tende. Lugar vizinho a Mombaça. T. 4. P. 1. p. 276. SeSenhor de Tondo. Acompanha Nuno da Cunha contra Mombaça. T. 4. P. 1. p. 276. Queixas que lhe faz. ib. p. 277.

Toné. Barco do Malabar. T. 1. P. 1. p. 358.

Tongia. Reyno cabeça dos Bramas. T. 3. P. 1. p. 169. Tor, ou Toro. Villa do mar Roxo. Seus edificios: tradição que alli fe conferva de Moyfés. T. 2. P. 2. p. 270. Opinião de D. João de Castro ácerca desta

Villa. ib. p. 271.

Tormenta. Grande tormenta que teve Tristão Vaz.
T. 1. P. 1. p. 25. Vasco da Gama. ib. p. 288. Pedellos Cabral ib. p. 286.

dralves Cabral. ib. p. 386. e 394.

Tormentoso. Cabo Tormentoso, v. Cabo de Bea Esperança. Toroá. Provincia de Cosala. Mina de ouro que tem. T. 1. P. 2. p. 377. Edificio antigo que alli se conferma il a cosa

ferva. ib. p. 378.

Torre. Fernando de la Torre. Chefe dos Castelhanos em Tidore. T. 4. P. 1. p. 116. Castigo que da a alguns Portuguezes. ib. p. 121. Briga com os Portuguezes. ib. p. 236. Ajuste que faz. ib. p. 239. Persuade Vicente da Fonseca que solte o Rey de Ternate. T. 4. P. 2. p. 131. Como sahe de Tidore. ib. p. 144.

Torum Xa, ou Torum Xiah. Succede no Reyno de Ormuz. T. 2. P. 1. p. 114. v. Rey de Ormuz.

Tragambar. Povoação de Bilinaga. T. 1. P. 2. p. 303. Coffarios que alli vivem. T. 3. P. 2. p. 378.

Tramapatan. Povoação de Cananor. T. 1. P. 2. p. 247. Retiram-se alli os desgostosos de Cananor. T. 3. P. 2. p. 378. He queimada. ib. p. 379.

--- Rio entre Calecut, e Cananor. T. 4. P. 1. p. 387. Tranate. Nome autigo de Ceilão. T. 3. P. 1. p. 108.

Tranquetao. Ilha de Bengala. T. 4. P. 2. p. 454.

Traquinas. Diogo Lopes de Sousa o Traquinas. Vai 1 India. T. 4. P. 2. p. 449.

Travancor. Reyno do Malavar. Sua potencia. T. 1. P. 2. p. 298.

Travanelo. Homem principal de Ternate o que fez. T. 4. P. 2. p. 134.

Tre-

Trechandur. Povoação de Bilnaga. T. I. P. 2. p. 303. Trenar. Tanadaria de Goa. T. 2. P. 1. p. 453. Tributarios. Reys, e Cidades tributarios a Portugal. Adem. T. 4. P. 2. p. 429. Bandora, T. 4. P. 1. p. 419. Batîcala. T. 3. P. 1. p. 240. Brava. T. 1. P. 2. p. 112. Caranja, T. 4. P. 1. p. 410 Ceilão. T. 3. P. 1. p. 128. Chaul. T. 3. P. 2. p. 70. Columbo. T. 3. P. 1. p. 128. Dabul. T. 3. P. 2. p. 111. Dalaca. T. 3. P. 2. p. 459. Lamo. T. 2. P. 1. p. 30. Macua. T. 3. P. 2. p. 460. Monfia. T. 2. P. 1. p. 378. Nizamaluco. T. 1. P. 2. p. 218. Oja. T. 2. P. 1. p. 130. Ormuz. T. 2. P. 1. p. 145. Pacem. T. 3. P. 1. p. 534. Pam. T. 3. P. 1. p. 151. Pemba. T. 3. P. 2. p. 185, Quiloa. T. 1. P. 2. p. 31. Soar. T. 2. P. 1. p. 105. Taná. T. 4. P. 1. p. 223. Tidore. T. 4. P. 1. p. 239. Xael. T. 4. P. 1. p. 430. Zenzibar. T. 1. P. 2. p. 110. Trimbecara. Capitão de Bisnaga. Vai contra Rachol. T. 3. P. 1. p. 419. Triminavas. Povoação do Reyno de Bisnagá. T. 1. P. 2. p. 303. Trinumpara. Rey de Cochij. v. Rey de Cochij. Trindade. Crença dos Bramanes na Trindade. T. 1. P. 1. p. 349. Noticia, que se encontra da Trindade nos escritos antigos de Goa. T. 2. P. 1. p. 436. Triquinamalá. Reyno maritimo de Ceilão. T. 3. P. 1. . p. 117. Tristão. Ilhas de Tristão. Onde ficam. T. 2. P. 1. p. 6. Nano Tristão. Vai ao descubrimento de Guine. T. 1. P. 1. p. 53. Luta que tem com hum negro. ib. p. 54. Descobre o Cabo branco, ib. p. 56. Chega a Arguim. ib. p. 63. Sortidas que faz. ib. p. 64. Volta. ib. p, 73. Descobre até o rio grande: peleija que tem. ib. p. 118. Sua morte. ib. p. 119. Dá o nome ao rio. ib. p. 120. ) Ponta de Tristão. Onde fica, e porque teve este

nome. T. 1. P. 1. p. 30.
Triftão da Gunha, v. Cunha.
Triftão de Gá, v. Gâ.

Barros. Indice,

ı

Triftão de Menezes, v. Menezes. Triftão de Taide, v. Taide. Triftão Vaz, v. Vaz.

Trewada. Salva huma trovoada os nossos da Armada dos Chiis. T. 3. P. 2. p. 23. Beneficio que sez huma trovoada á Armada de Diogo Fernandes de Béja. ib. p. 66.

Tuesa. Licor que bebem nas Malucas. T. 3. P. 1. p. 572.

Tuam. Sen significado. T. 2. P. 2. p. 53.

Tuam Bandani, v. Bandam.

Tuam Caba, v. Ciba.

Tuam Colufcar , v. Colascar.

Tuam Mafamede, v. Mafamede. Tuam Mahamed, 'v. Mahamed.

Tuam Mahamud, v. Mahamud.

Tuan Maxelis , v. Maxelis,

Tubam. Cidade vizinha a Malaca. T. 2. P. 2. p. 52.

Tucucurij. Povoação de Bisnagá. T. 1. P. 2. p. 303.

Tucurões. Póvos vizinhos aos Jalofos. T. 1. P. 1. p. 213.
Tucurol. Rey de Tucurol. Embaixada que lhe manda ElRey de Portugal. T. 1. P. 1. p. 257.

Tulumbavam. Reyno de Camatra. T. 3. P. 1. p. 511.

Tuna. Porto do Estreito do mar Roxo. T. 2. P. 2.
p.:275.

Tungé. Cidade de Bisnagá. Dá-se a Açadachan. T. 4. P. 2. p. 215.

Tunguburu. Reyno, e Cidade da Africa. T. s. P. 1. p. 213. e 220.

Rey da Tungubucu. Menfagera que lhe manda D. João H. T. 1. P. 1. p. 257.

Turaco. Povoação na costa do mar Parseo. T. 3. P. 2. p. 58.

Turcomania. Provincia onde nasce o Eufrates. T. 4. P. 1. p. 335.

Turces. Vão fobre Dio. T. 4. P. 2. p. 636. Desprezo com que tratam Aluchan. ib. p. 641. Retiram-se de Dio. ib. p. 715.

Tis-

#### DAS COUSAS NOTAVEIS. 444

Turubaia. Reyno da Ilha de S. Lourenço. Forque teve este nome. T. 2. P. 1. p. 393.

Turugel. Cidade de Bifnaga, Dá-fe a Acadachan. T. 41 P. 2, p. 215.

Turumbau. Ilha que provê Ormuz de agua. T. 2. F. 1. p. 158.

Tutam. Governador da Justica da China. T. 3. P. 1. p. 191. Pompa com que se trata. 8. p. 2132

## V

Acas. Ilheta das Vacas. Porque teve este nome. T. 1. P. 2. p. 363. O que fazem seus moradores aos Portuguezes. ib. p. 364. Vacet, v. Gizaira. Vagaru. Cidade, e Reyno de Bengala. T. 1. P. 2. p. 308. Vaiaco. Cachil Vaiaco. Serviço que faz aos Portuguezes. T. 4. P. 1. p. 242. Sua morte. ib. p. 243. Vaidua. Cachil Vaidua. He injuriado. T. 4. P. 1. p. 444. Foge de Ternate: ib. p. 245. Vaipar. Povoação de Bisnagá. T. 1. P. 2. p. 303. Valenquella. D. Diogo Valenquella. Acha-le na tomada de Surat. T. 4. P. 1. p. 415. Valladares. Diogo Valladares. O que faz no Porto do Cavalleiro. T. 1. P. 1. p. 53. Vallarinho. Pernão Vallarinho. Sua morte. T. 2. P. 1. '. p. 37%. Valle. João do Valle. Seu valor. T. 3. P. 1. p. 13 f. . Vaqueiros. Angra dos Vuqueiros. Porque teve este nome. T. 1. P. 1. p. 187. Vara de Choromandel. A que dão este nome. T. 4. P. 2. p. 416. Varagu. Reyno. Villigios que alli se conservana dos

Q ii

Farella. Diego Varella. Acha-fe na tomada de Surat.

Chiis. Tr 3. P. 17 P. 195.

T. 4. P. 1. p. 415.

3 T . On 20

. Ray Karella. Thesoureiro em Ormuz. T.3. P. Z. p. 61.

Varivene. Fortaleta de Badur. He tomada pelos Mogoles. T. 4. P. 2. p. 74. Recuperam-na os Portuguezes. . ii. 9.39.

Vasco Calvo. Prezo em Cantão. T. 3. P. 2. p. 19. Perda - que teve, ib. p. 24.

Vafco da Canha, v. Cunha.

Vasco Gomes de Abreu, v. Gomes.

D. Vasco de Lima, v. Lima.

Vasco Pires de S. Paio, v. S. Paio.

Vasconcellos. Antonio Mendes de Vasconcellos. O que faz green Mangalors: T. 4, P. 1. p. 404. Soccorre Dio, T. 4. -c.P., 2, p. 687. Seu valor. ib., p. 701.

Diogo Mendes de Vusconsellos. Capitão Mor para Malaca. T. 2. P. 1. p. 515. Encontro que tem com ... Affonso de Alboquerque. ib. p. 516. Promette acompanhallo a Goa. ib. p. 517. Pertende izentar-se. ib. ...p. 522. Seu valor, ib. p. 554. Quer retirar-se de Goa. ib. p. 555. He prezo, e mendado ao Reyno. ., ib. p. :556, Capitão am Goa. T. 2. P. 2. p. 324. He enganado por Pulate Can. ib. p. 130. Defende o cerco. ib. p. 132,

Election Duarte Mendet de Vasconcellos. O que passa em Calayate: he prezo. T. 3. P. 1. p. 335.

Francisco de Vescontollos. Vai contra Bintão, T. 4. P. 1. p. 60. Ao mar Roxo, ib. p.: 180., O que faz . rem Agačima iba p. 428. Conțar Dion ib. p. 435.

Henrique de Valconcellos. Soccorre Maluco. T. 4. **P. 3. p. 167.** 

.e. Toege, de Vascancelles. Soccorre Calecut. T. 3. P. 2 p. 433.

Mappel de Vasopneelles. Vai a Mangalor, T. 4. P. F. p. 401. A Dio. ib. p. 435. A Bagaim. ib. p. 496. ... Sua viagem an Effreito, ib. p. 470. Defende as terras de Goa. T. 4. P. 2. p. 279, Vai contre a Forta-- lega do Acadechan. ib., p., 292; Sen valor em Dio. ib. p. 701. P. 11.

 $R_{\mu p}$ 

# DAS COUSAS NOT AVEIS. 245

| Ruy Mendes de Vasconcellos. Capitão para a India.                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| T. s. P. 1, p. 326.                                                       |
| Vasques. Gil Vasques. O que saz na Ilha de Nar. T. 1.<br>P. 1. p. 67.     |
| P. 1. p. 67.                                                              |
| Way. Cidade de Sabayo. T. 2. P. 1. p. 473.                                |
| Vaunii. Ilha defronte de Cochii. Foge para ella BIRev.                    |
| Vaypij. Ilha defronte de Cochij. Foge para ella BlRey. T. 1. P. 2. p. 84. |
| Caimal de Vijpîji Fidelidade que conferva a BiRey.                        |
| T. 1. P. 2. p. 139.                                                       |
| Var. Affonso Vir Azambujo. Capitat para a India. T. 4.                    |
| P. 1. p. 253. Sust meiter ib. p. 501.                                     |
| Alvara Van Efcrivao em Gochij. T. T. P. 2.                                |
| none year and the second of the second                                    |
| P. 74. Bastião Vaz. Son valor. T. 5. P. 2. p. 144.                        |
| Diogo Vazi Defordem que faz em Pacem. T. 3.                               |
| P. 1. p. 517. He morto, ib. p. 318.                                       |
| Diego Van Aragão. Sahe ferido de huma batalha.                            |
| T. 4. Proxib 180.                                                         |
| Plant May Consider Consider Section In Consider                           |
| Fernho Vaz Sarneche. Capitao de mar de Ormar.                             |
| T. 3. P. 2.29. \$2510 Soccorre Omnaz. ib. p. 134. 4                       |
| Promofes Vinetie Acompanha of Badur. T. 4. P. 2.                          |
| p. 42.                                                                    |
| Gonfale Vat. O que faz em Maet. T. 4. P. 2.                               |
| supply 438, the story in the account of the                               |
| Gonsalo Vaz Coutinho. O que faz em Gon. T.: 4.                            |
| P. 1. p. 2781 Acha-fe na tomaduide Burat, ib: p. 415.                     |
| Vai a Dio. 16 p. 436. Capitan de huma Armada,                             |
| T. 4. P. 2. p. 184. Toma huma não da mãi do My-                           |
| dalcão. ib/ pl 2831 Queima Bandar hisp. 280. He                           |
| desbaratado. ib. p. 292. Soccorre Dio. ib. p. 687.                        |
| Seu valor alli. ib. pr 70%. " . the mile and I will be                    |
| Gonfulo Vazede Goes. Seu valot T. Q. P. 1. p. 75,                         |
| Gonfalo Vaz de Mello, v. Mello.                                           |
| : " Gonfalo Vaz de Moura, Sua morte T. 4. P. 2.                           |
| n pi 292, 11 3 h                                                          |
| Gonfalo Waz Sannache. Briga com truma não de                              |
| o Canero: causa da squerra: de Cananor a stirattelhe a                    |
| Capitania. T. 2. P. 1. p. 55.7 .2 .4 .7 . mitor.in.                       |
| Le-                                                                       |
|                                                                           |

Lepo Vaz. Pertonde a successão de Malaca. T. 3. P. 1. p. 146. Lopo Van de S. Payo, v. S. Peye. Lope Vaz Vogado, v. Vogado. Manoel Van Sua morte em Bengala. T.4. P. 2. De SPI Martim Vaz Pacheco. Segue a parte de Pero Masreitenhas. Tanb Par. p. 144. Soccorre Dio. T. 4. P. 2. p. 687. Miguel Ben. Vai faber novas da Asmada dos Turcos: risco que corre. T. 4. P. 2. p. 637; Nuno Vaz de Caffelle, Bremes, Como escapa em Malaca. T. 2. P. 1. p. 417. Toma hum junco. T. 2. P. 2. p. 35. Vai foocoter Malaca. Ab. p. 55. Nune Vax Pencine, Seu valor. T. 1, P. 2. p. 415. Vai a Cofala, e Quiloa, ib. p. 439. Coroa o fisho : de Anconij. ib. p.: 440. Vai. a Cofala. ib. p. 441. Elogio que lhe faz D. Francisco de Admeida, T. 2. P. r. p. 60. Val a Ceilao. ib. pri228 A Dabul. ib. p. 271. Acha-fe na batalha contra os Rumes. ib. n p. 200. He o primeiro que a accomenette ib. p. 298. Sua morte, ib. p. 306. Capitato cum Malaga (T. 31 P. 1. p. 90. Prende Antonio Pacheco. ib. p. 91. Sua morte, zib. . k p.:146. " me sr" ord . Van Consint. Pero Van de Cunha e Bifagulo a M. Bifugudo. Pero Vez de Cunha. Capitão para a India. T. 4. . v 🕊 . 1. p. 25 3/. Sua: viazem . ib. p. 25%. v. Conba. Reno Vaz. Guedes. Vem foctories: Dio. T. 4. P. 2. . r 40 447. di 2 1. di 2000 di 201. di Pero Vaz Permão, v. Permão. 👍 🖽 ... Pero Vaz da Haigo. Capitão parasa India. T. 1. ON THE SECTION OF THE P. 2. p. 26. ..... Peno We de Verau: Yeman Rayno com noticias: fua viagem. T. 3. P. 1. p. 64. Volta com recado a 5' Diogo Lopes shop: \$38! Volta at Reyno. ib. D. 413. s Gapitan em Goshij : dispolações que faz contra o Ruy

Ruy Vaz Pereira, v. Pereira.

Triftão Vaz. Vai ao descubrimento de Guiné. T. 1.

P. 1. p. 23. Tormenta que passa. ib. p. 25. Descobre Porto Santo. ib. p. 26. E a Madeira. ib. p. 29.

Desembarca. ib. p. 30. He Capitão Mór de Machico. ib. p. 32. Facções em que se achou. ib. p. 33.

Torna a Lisboa. ib. p. 86.

Escapa em Mascate. T., 3. P. 2. p. 133. Soccorre Ormuz. ib. p. 136. Perigo com que soccorre a Manoel de Sousa, ib. p. 139. Briga com as terras das de Ormuz. ib. pp. 144. O que saz na costa de Mascate. ib. p. 158. Vai Capitão para a India, T. 4. P. 1. p. 29.

Ugaraf Basiá. Tem o governo do Cairo. T. 4. P. 2. p. 602. Accufa a Soleimão Basiá. ib. p. 718. Tem o feu lugar. ib. p. 749.

Veigu. Afonso da Veiga. Morre em Xaer y toma-lhe q Rien a fazenda. T. 3. P. 2. p. 206.

Antenie da Veiga, Feitor em Dio. Toma conta dos bens do Hadur. T. 4. P. 2, p. 378. Defende Dio. ib. p. 644.

Não quer sahir de Dio. ib. p. 677. Serviço que faz no tempo do sitis, ib. p. 678.

Luiz da Veiga. Vai na Armada A Dio. T. 4. P. 1.

Simão da Veiga. Capitão para a India T. 4. Pi 1. p. 504.

Veloso. Balthazar Veloso. Mata a Diogo Gago, e por-

Fernão Velojo. Quer ficar com os negros da Bahis de Santa-Helera. T. 1. P. 1. p. 283. Comos
he escapa. ib. p. 285. Noticia que alcançou. ib.
p. 286.

Gaspar Velejos Tesa prezo Braz Pereira, T. 4. P. 22

P. 2. p. 239.

Velho. Belchier Velho. Sua morte. T. 4. P. 2. p. 285.

Gonfalo Velho. Vai levar gado á Ilha dos Aço-

res. T. 1, P. 1, p. 138.

Manoel Velho. Provedor em Ormuz. T. 3. P. 2. p. 61. Custo com que se salva no levantamento. ib. p. 132. Acode a Lopo de Azevedo, e ao Guazil de Mascate. ib. p. 179.

Simão Velho. Sua viagem ao Estreito. T. 2. P. 2.

: p. 225. '

Venda. Venda dos filhos na China. T. 3. P. 2. p. 17. No Guzarate. ib. p. 244. Em Sunda. T. 4. P. 1. p. 78.

Veneno. Intenta o Camorim deitar veneno nas aguas em Cochij. T. 1. P. 2. p. 133. Veneno que fazem os Malaios. T. 2. P. 2. p. 65. Matão os Postuguezes

de veneno no Pegú. T. 3. P. 1. p. 284.

Venezianos. Vena pedir foccorro contra o Turco. T. r. P. 2. p. 25. Sufpeitas de que mandassem fundidores á India contra os Portuguezes, ib. p. 84. E de que dessem madeiras para a Armada do Soldão, ib. p. 174. e T. 3. P. 1. p. 29. Eram antes dos Portuguezes Senhores do trato da especiaria, ib. p. 178.

Vera. Antonio da Vera. Seu valor: T. 3. P. 1. p. 300.

Pero Vaz da Vera. Vem do Reyno com cartas 2

: ElRey. T. 3. R 4. p. 63.

Simão da Vera. O que faz sobre a prizão de D. Jorge de Menezes, T. 4. P. 1, p. 107. O que passa com os Castelhanos. ib. p. 117. Perde-se. ib. p. 119.

Ilha da Vera Cruz. Nome que dão à Ilha Mehum.

T. 2. P. 2. p. 202.

Veránala. Cidade principal da Batochina. T. 3. P. 1. p. 190.

Verdelim. Salva o Adail de Goa. T. 2. P. 1. p. 4754. Verdastam. Cabo de Verdastam. Na Persia, T. 3. P. 2. p. 30.

Verido. Melique Vorido. Hum Capitão do Reyno do Decan. T. 4. P. 1. p. 451. Defavenças que tem com o Ni-

o Nizamaluco: accommette a Mahamed Xiah. ib. p. 589. Reconhece vassallagem ao Hydalcão: e guarda das mulheres. T. 4. P. 2. p. 173. Desbarata a Cota Maluco. ib. p. 174. Ajuda o Hydalcão. ib. p. 175. He ferido. ib. p. 185. O que propõe a Nizamaluco. ib. p. 189. Foge ao Hydalcão. ib. p. 195. Congrassa-se com elle. ib. p. 217. Sua morte. ib. p. 218.

Verna. Aldea vizinha a Goa. T. 4. P. 2. p. 237.

Verruma. Porto da Arabia. DelRey de Xaer. T. 3. P. 2. p. 209.

Versija. Ilha. Sua situação. T. 4. P. 1. p. 104.

Veriagij. Quem era. T. 4. P. 2. p. 191. Rouba as terras de Goa, ib. p. 207. Ajuda os Portuguezes. ib. p. 252. Persegue Soleimão Aga. ib. p. 255. Damno que lhe faz. ib. p. 258.

Ugus. Porto de Adem. T. 2. P. 2. p. 233. He destrui-

do. ib. p. 248.

Viagem. Viagem notavel que faz Diogo Botelho da In-Vidia a Portugal em huma fusta. T. 4. P. 2. p. 78.

amper. Rey de Viamper. Convida-o o Camorij contra os nossos : não quer entrar na liga. T. 4. P. 2. p. 302.

Ujantana. Sua situação. T. 4. P. 1. p. 72. e T. 4. P. 2.

p. 536.

Rey de Ujantana. Faz guerra a Malaca. T. 4. P. N. p. 72. Mata o mensageiro de Malaca. T. 4. P. 2. p. 529. He destruido: sib. p. 540. Pede pazes. ib. p. 545. Vicente. Martim Vicente. Sahe na Ilha de Nar. T. 1.

P. 1. p. 67.

Vicente Dius', vi Dius. Viegas. Galvão Viegas. Vai na Armada a Dio. T. A P. 1. p. 436. Defende as torraside Gos. T. 4. P. 2 p. 255. 258. e 278.

João Viegasi Salva-le de Malaca : agazalha o El-

Rey de Pedir. T. 2. P. 2. p. 29.

Vicire. Baftião Vicire. Vai a ElRey de Ujantana. T. 4. P. 2. p. 528.

Genfale Vieira. Valor com que morre em Ormuz. T. 3. P. 2. p. 132,

Vilacem. Porto de Ceilão. T. 3. P. 1. p. 117.

Vilhena. Estevão de Vilhena. Sua moste. T. 2. P. 1. p. 205.

Villalobos. João de Villalobos. Vai a Bengalla, T. 4. P. 2. p. 471. O que faz em defeza de Bengalla. ib. p.

499. Sua morte. ib. p. 501.

Lopo de Villalobos. O que passa em Malaca. T. 2. . P. 2. p. 64. Vai ao mar Roxo. T. 3. P. 1. p. 17. Traz cartas ao Reyno. ib. p. 63. Espanto que causa a embarcação em que vai. ib. p. 64.

Villamarim. Capitão Biscainho. Encontra Raes Soleimão: he prezo. T. 3. P. 1. p. 32.

Villela. André Villela. Escrivão em Dio. T. 4. P. 2. p. 377. Escapa aos Turcos. ib. p. 624.

Vinagre. Gomes Vinagre. Luta com os Mouros. T. 1. P. 1. p. 54.

Vinet. Fernão Vinet. Vai á India. T. 1. P. 1. p. 464. Deixa hum feitor em Cananor. ib. p. 473.;

Vinho. Prohibição dos Sacerdotes de Sião para beberem vinho. T. 3. P. 1. p. 166. Grande falta delle em Malaca. ib. p. 249.

Firgens. Cabo das Virgens. Porque tere este nome. T. 3:

P. 1. p. 637.

C 12 -

Wirstedes. Nolla Senhera das Virtudes. Nome da Fortale-1/22 de Ceilão. T. 3. P. 1. p. 129.

Visão Mosteiro da Visão da Abastia. Vem os seus Frades buscar o Embaixador Mattheus : vai com elles Pero Gomes Teixeira. T. 3. P. 1. p. 398. Morre nelle o Embaixador Matthews, ib. pa 408.

Wifir. Significado defte termo. T. 4. P. 1. p. 462. Wittelipatan. Cidade no Reyno de Orisá. T. 1., P.; 2.

p. 306. Vincaspatan. Cidade do Réyno de Orizá. T. 1. P. 2.

p. 305. Ularchan de Cathage. Titulo que toma Singis. T. 3; **P.** 1. p. 362.

Ulid.

| Wiid. Rey de Marrocos. Toma Hespanha. T. 1. P. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uná. Povoação de Cambaia. T. 4. P. 2. p. 403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unchá. Nome que dao na Tartaria ao Preste João.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T. 3. P. 1. p. 363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ungara. Toma-fe aos Turcos huma Ungara cativa: cafa com ella Diogo Pereira. T. 2. P. 1. p. 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cala com ella Diogo Pereira. Il 2. P. 1. p. 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unhos. Diogo de Unhos. Navegação feliz que faz. T. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P. 1. p. 14.  Uniramá. Senhor de Challe. Quanto he amigo dos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Portuguezes, T. 4. P. 1. p. 399 Dá-lhe ajuda para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fazerem a Fortaleza, ib., p. 473. Sua léaldade, ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . p. 477.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unus. Pate Unus. Senhor de Japara; e Rey de Sunda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T. 2. P. 2. p. 352/ Quer tomar Malaca: apreños                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| que faz. ib. p. 153. Armada com que vem, ib. p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 354. Temor que toma com o desbarato de Pate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 354. Temor que toma com o desbarato de Pate<br>Quetir. lb. p. 363. Foge. ib. p. 366. He desbarata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| do. ib. p. 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Magado. Baltharar Vogado. Sua morte. T. 4. P. 2. p. 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lopo Par Kagado. Capitão pará a India. T. 4. P. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| p. 402.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Water. Notavel Volcto de Ternate, e Ilhas de Malu-<br>co. T. 3. P. t. pt. 570.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voltas. Angra das Voltas. Donde lhe vem o nome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T. 1. P. 1. p. 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vonge. Tidore Vonge, v. Tidore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Upi. Povoação junto a Malaca. T. 5. th 2. p. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Utimutiraja. Mercador rico de Malaca. T. 2. P. 1. n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 405. Quer'o filho matar a Diugo Lopes ilu p. 406.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Encarregam-lhe parte da defeza da Cidade, T; A Pi 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| p. 52. Intelligencies que tem com Affonso de Al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| boquerque. ih. p. 53. Volta a Malaca, ib. p. 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tem o governo dos Mouros, ib. p. 84. Sua trai-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| orp: 07-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unis. Acham sos Postuguezes uvas em Pullo Candor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and the second s |
| Xa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## X

A, ou Kiah. Significado deste termo. T. 2. P. 1. p. 413. v. Xiah. ·Xá Habed., v. Habed. Xá límael , v. límael. Xá Nofarudim . v. Nofaradim. Xá Tansas , v. Xiah. Xabadim. Succede no Reyno de Ormuz. T. 2. P. 1. . p. 114. Raes Kabadim. Falla que faz a ElRey de Ormuz a nosso favor. T. 3. P. 2. p. 141. Valor com que peleija, ib. p. 1144. Imputam-lhe o fogo da Cidade. . 3b. p. 152. Sua morte, ib. p. 153." Goazil de Calayate. Evita o ser prezo. T. ; 5 P. I. p. 334. Zabandar. Significação deste termo. T. 3. P. 2. p. 126. A que corresponde Xabandar de Malaca. T. 2. P. 2. p. 44. Aconfelha a guerra aos Portuguezes. ib. p. 44. . " Xabandar : da. Borneo. He Governador do Reyno. T. 4. P. 2. p. 112. All Kebanden de Ormuz. He o que fuscita o levanta mento. T. 3. P. 2. p. 126. Manda per o fogo á Ci-. dade. ib. p. 1 ( I. Xabandar de Pacem. Dá-se a Nina Cumapam. T. 3. P. 1. p. 534. Xabaque, Porto do Effreito do mar Roxo. T. 2. P. 21 . p. 276. Xabardim: Agur Xabardim, Mata Marioel de Soufa, T. 4. · P. 2. p. 356. Seu valor, e morte, ib. p. 304. Macara. Porto do Estreito do mar Roxo. T. 2. P. 2. - 4P- 47 \$4 ( .aps.) 1 m 1 Xacatard. Posto de Sunda. T. 4. P. 11. p. 7.7. Macogs. Embaigador, de: Cambaia. T. 4. P. 1. p. 538. Entrega Baçaim. ib. p. 533. Vai Embaixador-ao Hydalcao, Tigh. Pazap. 226. Tomasa Nuno da Cuinha: service que lhe faz, ib. p., 136... 1.4.2.7 Xaer.

**Xuer**, ou Xael. Cidade da Arabia. T. 1. P. 2. p. 289. T. 3. P. 2. p. 207. He destruida. ib. p. 208.

Rey de Xael. Faz-se tributario de Portugal. T. 4.
P. 1. p. 430. Como se porta com Manoel de Vasconcellos. ib. p. 481. Com Antonio de Saldanha.
ib. p. 482. Recebe bem a Manoel Rodrigues. T. 4.
P. 2. p. 433. Manda hum mensageiro a India. ib.
p. 433. Dissarça as insolencias dos Portuguezes. ib.
p. 434. Prende a D. Manoel de Menezes. ib. p. 443.
Manda degollar a Fuão Godinho. ib. p. 444. Manda alguns Portuguezes ao Turco. ib. p. 444. Jura
as pazes, e solta os Portuguezes. ib. p. 447.

Xamelquiman. Porto do Estreito do mar Roxo. T. 2.

P. 2. p. 215.

Xamexir. Raes Xamexir. Encarrega-se de matar a Xaraso, e Xabadim. T. 3. P. 2. p. 193. Mata a Xabadim. ib. p. 194. Honta que lhe fazem em Ormuz. ib. p. 198. He degradado. ib. p. 201.

Zanga. Ilha junto a Magadaxó. T. 1. P. 2. p. 225.

Xanion. Provincia, e Cidade da China. T. 1. P. 2. p. 312. e T. 3. P. 1. p. 190.

Xaquem Darxa. Funda Malaca. T. 2. P. 2. p. 8. Toma o titulo de Rey. ib. p. 9. He tributario a Sião. ib. p. 10.

Xara. Povoação no Cabo de Negraes. T. 1. P. 2. p. 307. Xarafim. Moeda da India. Seu valor. T. 2. P. 1. p. 151.

e T. 2. P. 2. p. 48.

Xarafo. Raes Xarafo. Vai contra Baharem. T. 3. P. 2. p. 28. Sua cobardia. ib. p. 42. O que requer a Antonio Correa. ib. p. 49. Toma posse de Catis. ib. p. 50. E de Baharem. ib. p. 51. Motins que causa em Ormuz: mata ElRey, e levanta outro. ib. p. 169. Tyrannia que usa com os filhos do Key defunto. ib. p. 174. Escapa a morte. ib. p. 194. He prezo. ib. p. 195. Suas promessas ib. p. 196. Queixas que ha contra elle. ib. p. 198. Casa huma silha com o Rey de Ormuz. ib. p. 200. Aconselha mandar embaixada a Persa. ib. p. 202. He segun-

da vez prezo. T. 4. P. 1. p. 19. Solto, e restituido ib. p. 20. Odio que tem a Xeque Raxit: quer vin gar-se. ib. p. 309. Vem prezo a Goa. ib. p. 312. He solto, e sivre. ib. p. 312. Causa a morte de Raes Hamed. ib. p. 313. Vem prezo a Portugal. ib. p. 314. Torna livre. ib. p. 330.

Xarife. Vem Embaixador de Adem ao Cairo. T. 1.

P. 2. p. 182.

Xaves. Succede no Reyno de Orinuz. T. 2. P. 1. p. 114. He vencido, e cego. ib. p. 118.

Xec, ou Xech, v. Xeque.

Xegue Aidur. He morto por Hiacob Bec. T. 2. P. 2. p. 462.

Xeque Doniar. Faz com que se de a Ilha Gerum. T. 2. P. 1. p. 111. Esmola que alcança dos Reys de Ormuz. ib. p. 112.

Xeque Gij. Capitão de Maim. Escandalo que tem

dos Portuguezes. T. 3. P. 1. p. 71.

Xeque Hamed. Mouro de Chaul. Amizade que conferva aos Portuguezes. T. 3. P. 2. p. 74.

Xeque Hocem. Ajuda á tomada de Soar. T. 3. P. 2. p. 164. Fica por Capitão. ib. p. 167.

Xeque Poteima , v. Foteime.

Xeque Gil, v. Gil.

Xeque Hamar, v. Hamar.

Xeque Ismael , v. Ismael.

Xeque de Oja, v. Oja.

Xeque Raxit , v. Guazl de Mascate.

Xerean. Faz guerra a ElRey de Bengala. T. 4. P. 2. p. 495. Aperto em que o põe : faz a paz, ib. p. 501. Volta fobre Bengala : toma a Capital. ib. p. 503. Saquea-a, e retirá-fe. ib. p. 505. Desbarata o Mogoll. ib. p. 509. Sua generofidade com as mulheres cativas. ib. p. 512. Seu poder : attenção com o Badur. ib. p. 525. Nome que toma. ib. p. 526. Sua morte. ib. p. 526.

Kerefem. Cidade. Presume-se ser a antiga Budeo. T. 3.

P. 1. p. 23.

Xerife Ali. Fica Governador da Cidade de Zeibid. T. 4. P. 1. p. 51.

Xiá. Scilma entre os Parseos. T. 2. P. 2. p. 456.

Miah. Significação deste termo. T. 4. P. 1. p. 461.

Xiah Colij. Capitão dos Persas. Deixa o Rey dos Mogoles. T. 4. P. 2. p. 523.

Xiah Ismael , v. Ismael.

Xiah Olam. O que fignifica. T. 4. P. 2. p. 526. v. Xerehan.

Xiah Nofaradim, v. Nofaradim.

Xiah Tamas. Rey da Persia. T. 3. P. 2. p. 205. Como recebe os Embaixadores do Mogol. T. 4. P. 2. p. 517. Recebe o Rey dos Mogoles. ib. p. 519. Soccorro que lhe da. ib. p. 521. Castiga os que o deixam. ib. p. 524. Reys que nomes. ib. p. 526.

---- Senhor de Bagadad. Guerra que tem com os Perías: levanta-se com a liha Gizaire, T. 4. P. 1.

p. 339.

Emir Mahamed Xiah. Come escapa ao Verido. T. 4. P. 1. p. 589. Foge a Soltão Badur: roubamno os Colis. The P. 2. p. 45. Favorece Zamam: congrassa-se com o tio. ib. p. 393.

Habed Xiah. Capitão do Delij. Victorias que alcança do Gentio: T. 2. P. 1. p. 444. e T. 4. P. 1.

p. 551.

Mamud Xiah. Quem era. T. 2. P. 1. p. 445. Rey de Decan: reparte o estado pelos sens Capitaes. ib. p. 446. Política que usa com estes. ib. p. 447.

Mamud Xiah. Rey de Ormuz, v. Ormuz.

Rey de Rengala. Tyrannia com que se apossa do Reyno. T. 4. P. 2. p. 463. Desconsiança com que vive. ib. p. 464. Frende os Portuguezes. ib. p. 475. He accommettido da Xerchan. ib. p. 495. Serve-se dos Portuguezes. ib. p. 497. Ajusta a paz com Xerchan. ib. p. 501. Dá liberdade aos Portuguezes. ib. p. 502. Renova Chercan a guestra: sua morte. ib. p. 504.

Torum Xiah , v. Rey de Ormun.

\* \_t.

Xilon. Ilha defronte de Baharem. T. 2. P. 1. p. 116. Xiros. Cidade vizinha a Ormuz. T. 2. P. 2. p. 467.

Rey de Xiras. Cobra para os Perías o tributo de Ormuz. T. 2. P. 1. p. 148. Relposta que lhe manda Affonso de Alboquerque. ib. p. 149.

Xoana. Porto do Estreito do mar Roxo. T. 2. P. 2. p. 275.

Xopaz. Significado deste nome. T. 3. P. 2. p. 25. Xumbo. Rey que soi de Quiloz. T. 1. P. 2. p. 230.

### Y

Macote. Mouro Abexij. Recolhe-se com outros á nossa Fortoleza de Cosala. T. 1. P. 2. p. 399. Ajuda a desendella. ib. p. 401.

Xacut Gargii. Capitão do Hydalcão. Sahe aleijado da peleija. T. 2. P. 1. p. 460. Aconfelha a entrega de Goa. ib. p. 462. O que manda dizer ao Hydalcão. ib. p. 463. Defende as terras firmes. ib. p. 496.

Yeman. Deserto junto a Meca. T. 3. P. 2. p. 31. Yaz. Nome que tinha Melique Az, v. Melique.

Yaur. Califa. Queimam-lhe os offos. T. 1. P. 1. p. 5. Quem era: feus vicios. T. 2. P. 2. p. 454. Manda matar o neto. ib. p. 455.

Ychan. Medida da China. T. 3. P. 1. p. 189.

Yeuf. Rey de Cofala. Levanta-se contra o de Quiloa. T. 1. P. 2. p. 390. Recebe Pedro de Anhaia. ib.

p. 391.

Yman. Nome de huma Provincia de Mascate. T. 3. P. 2.

p. 237.

Zmane. Religiosa Aralie. Cidades que governa. T. 2.

Yera. Francisco da Yora. Alcaide Mor de Challe. T. 4.
P. 1. p. 476

7

Aba. Cidade. Situação que lhe dá Ptolomeu. T. 2. **∠** · P. 2. p. 3.

Zagazabo. Embaixador do Preste João. T. 4. P. 1. p. 21.

Zaidi. Neto de Hocem. Sua heresia: vem os seus se-Carios habitar Zanguebar. T. 1. P. 2. p. 211. e T. 2. P. 2. p. 457.

Zaire. Rio chamado do Padrão, ou Congo. T. 1. P. 1. p. 172. Sua nascente. T. 1. P. 2. p. 372.

Bamam. Mir Zamam, ou Mir Mahamed Zamam, v. Mir.

Zambujo. Diogo Zambujo. Sua morte. T. 4. P. 2. p. 285.

Zanculo. Rio de Congo: T. 1. P. 2. p. 373.

Zunguebar. Costa de Africa. Sua descripção. T. 1. P. 2. p. 206. Costumes de seus moraderes, ib. p. 209. Suas povoagões, ib. p. 212.

Zanguis. Póvos chamados tambem Cafres. T. 1. P. 2. · · p. 206.

Zaoi. Jana Hamed Zaoi, v. Jana.

Zaqui. Cidade da Arabia. T. 2. P. 1. p. 237.

Zara , v. Cahará.

Zarco. João Gonsalves Zarco. Vai ao descubrimento de Guiné. T. 1. P. 1. p. 23. Grande tormenta que tem: descobre Porto Santo. ih. p. 26. A Madeira. ib. p. 1 29. Tem o appellido de Camara. ib. p. 32. Armas que lhe dão, e a Capitania do Funchal. ib. p. 32. Suas faccoes: sua nobreza. ib. p. 33.

Zeibia. Cidade da Arabia. T. 2. P. 2. p. 286, e T. 4.

P. 1. p. 45.

Rey de Zeibit, v. Nacode Hamed.

Zeila. Cidade do Estreito. T. 2. P. 2. p. 293. Defendese de Affonso da Alboquerque. ib. p. 293. Destruição que padece. ib. p. 294. Sua fituação, e riqueza. T. 3. P. 1. p. 56. He entrada, e queimada. ib. p. 58.

#### 218 INDICE DAS COUSAS NOTAVEIS.

Capitão de Zeila. Salva o Rey: briga memoravel com hum Frade Abexij. T. 3. P. 1. p. 60.

Zeinadim, Coge Zeinadim. Como se porta com D. Luiz de Menezes. T. 3. P. 2. p. 159.

Zembere. Nome do rio Cuama. T. 1. P. 2. p. 374.

Zenguizar. Rio da costa de Chaul. T. 3. P. 2. p. 374. Zenzibar. Ilha. Onde fica. T. 1. P. 2. p. 106. Como fe portam seus moradores com os Portuguezes. ib. p. 107. Pedem pazes. ib. p. 109. Fazem-se tributarios. ib. p. 110. Repugnam pagar o tributo. T. 2. P. 1. p. 378. Pedem soccorro contra os de Querimba. T. 3. P. 2. p. 185.

Rey de Zenzibar. Refresco que manda a Nuno da

Cunha. T. 4. P. 1. p. 294.

Zidem. Lugar notavel de Meca. T. 2. P. 2. p. 269. Zimbale. Nome do rio Canaga. T. 1. P. 1. p. 213.

Zingacar. Rio. Estragos que alli faz D. Lourenço de Almeida. T. 2. P. 1. p. 59.

Zoac. Nome que os Persas dão a Zoroastres. T. 4. P. 2. p. 1.

Zona torrida. Opinião que havia de não ser habitada. T. 1. P. 1. p. 22. e 38.

Zoroastres. Donde era natural. T. 4. P. 2. p. 4.

Zurara. Goneannes de Zurara. Chronista de Portugat, T. 1. P. 1. p. 31. e 137. Escreveo as cousas da India. ib. p. 138. Acompanha a Alcacer a EsRey D. Assons: escreve-lhe este huma carta do seu punho: Chronicas que escreveo. ib. p. 149. Guarda Mór da Torre do Tombo. ib. p. 151.

Zuzarte. Christovão Zuzarte. Traz a noticia da morte dos Portuguezes em Coulão. T. 1. P. 2. p. 345. Não

lhes pode acudir. ib. p. 148.

.

ı

1

• .... •

: . . . :

. • 

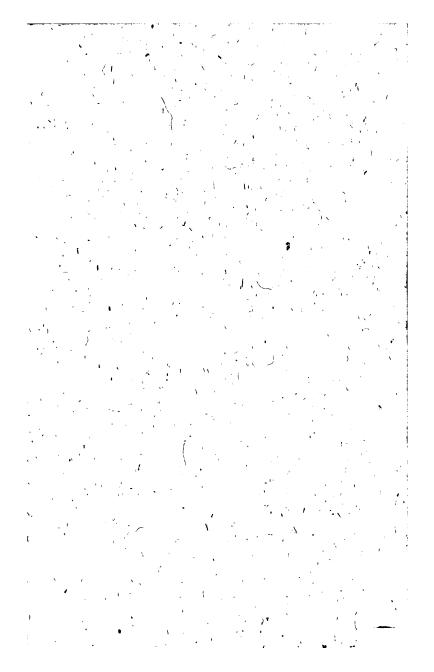

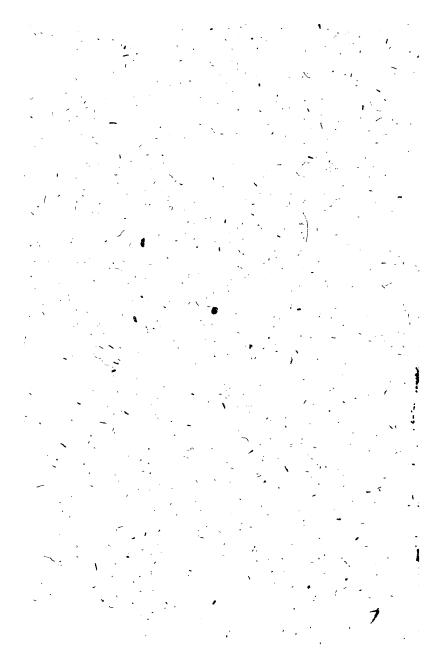